

\$49-2.18=6-16=7





Company of the Company 



## DA ASIA

DE

# JOÃO DE BARROS

Dos feitos, que os Portuguezes fizeram no descubrimento, e conquista dos mares, e terras do Oriente.

## DECADA TERCEIRA

PARTE SEGUNDA.



## LISBOA

NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA.
ANNO MDCCLXXVII.

Com Licença da Real Meza Cenforia, e Privilegio Real.

# DA ASIA O DE BARROS

Dos partos, que os l'ontucheres finalem no no de desemblatio, e consultat dos manes, e elemans do Omente.

## DECADA TERCHIKA

PARTE SECONDA.



## LISBOA

NA REGIA OPPIGINAL TREOGRAPISM AND AND COLUMNIES

Con Elways de Roof Mera & mercay & Control Treet

## INDICE

DOS CAPITULOS, QUE SE CONTÉM NESTA PARTE II.

DA DECADA III.

## LIVRO VI.

AP. I. Como Simão d'Andrade foi á
China: e do que lá succedeo a Thomé Pires, que Fernão Peres d'Andrade seu irmão leixou em Cantam pera
ir a ElRey da China: e como se lá apregoou guerra contra nós, e as causas porque.
Pag. 1.

CAP. II. Do que Simão d'Andrade fez em quanto esteve no porto de Tamou da China, por onde houve causa do alevantamento daquellas partes contra nós: e dos males que os nossos passavam neste tempo, e depois que Duarte Coelho pelejou com os Capitães dos Chijs.

CAP. III. Como Diogo Lopes de Sequeira, estando em Ormuz a requerimento d'El-Rey, mandou Antonio Correa á Ilha Baharem sobre ElRey Mocrim, que estava alevantado contra Ormuz.

CAP. IV. Em que se descreve todo maritimo, que o mar Parseo contém em si: e assi do sitio, e fertilidade da Ilha Baharem.

\* ii

CAP. V. Como Antonio Correa sabio em terra na Ilha Baharem, e pelejou com ElRey Mocrim, na qual peleja foi ferido de huma espingarda, que causou haverem os nossos vitoria, e depois foi tomado o seu corpo já morto.

CAP. VI. Como D. Aleixo de Menezes mandou D. Jorge de Menezes per terra com foccorro a ElRey de Cochij, que estava em guerra com o Çamorij de Calecut: e do que Diogo Fernandes de Béja passou fobre a barra de Dio: e o que Diogo Lopes de Sequeira sobre isso fez depois que o soube.

CÁP. VII. Do que succedeo a Diogo Fernandes de Béja na costa de Dio, onde Diogo Lopes lhe mandou que esperasse té elle partir de Ormuz: e o que elle tambem passou naquelle caminho té chegar a Chaul, onde começou huma fortaleza, e as causas porque.

CAP: VIII. Como Fernão Camelo veio de Nizamaluco, e trouxe recado seu a Diogo Lopes de Sequeira, que fizesse fortaleza em Chaul, e a causa porque; e começando-se a obra, vieram as fustas de Melique Az a impedir que se não fizesse: e o damno que os nossos recebêram delle.

CAP. IX. Como Diogo Lopes de Sequeira

#### DOS CAPITULOS

entregou a capitanía da fortaleza de Chaul a Henrique de Menezes, e a capitanía do mar a Diogo Fernandes de Béja; e sahido do rio de Chaul pera se ir á India, se deteve por causa das cousas que Aga Mahamud fez em a Armada em que morreo Diogo Fernandes : e - entregou a Armada que elle tinha a Antonio Correa, e elle Diogo Lopes se partio pera a India.

CAP. X. Como Aga Mahamud mandou per hum ardil commetter obaluarte onde es tava Pero Vaz Permão, no qual commettimento, posto que morreo Pero Vaz, e outros, os Mouros foram vencidos: no fim do qual feito veio D. Luiz de Menezes, a quem Antonio Correa entregou a Armada, e dahi se foi a Cochij embarcar com Diogo Lopes de Sequeira; que partio pera este Reyno, aonde chegou a salvamento. 92.

## LIVRO VII.

AP. I. Como ElRey D. Manoel mandou por Governador á India Dom Duarte de Menezes, o qual partio deste Reyno o anno de quinhentos e vinte e hum. Pag. 104.

CAP. II. Das cousas que movêram a El-Rey

Rey D. Manoel mandar que na Alfandega de Ormuz houvesse Officiaes Portuguezes: e o que sobre isso primeiro passou: e como ElRey de Ormuz se levantou por esse respeito.

CAP. III. Do mais que os nossos passáram passada aquella noite: e como mandáram nova á India deste caso, e foram soccorridos per Tristão Vaz da Veiga, e depois per Manoel de Sousa Capitão mór do mar.

CAP. IV. Do que passáram os nossos no cerco que tiveram; e vendo ElRey de Ormuz quão pouco damno lhes podia fazer, despejou a Cidade, e se foi pera a Ilha Queixome, e depois a mandou queimar: e como com a vinda de hum navio, e huma náo foram provídos do necessario. 146.

CAP. V. Como Manoel de Sousa, e Tristão Vaz da Veiga tornáram á Costa de Mascate, e das cousas que alli sizeram té vir D. Luiz de Menezes, e do que elle alli sez sobre a tomada da Villa Soar: e do mais que passou té chegar a Ormuz.

CAP. VI. Como D. Luiz de Menezes chegou a Ormuz, e dahi foi ter à Ilha de Queixome, onde ElRey estava: e os meios que teve pera assentar paz com elle, com as condições nella conteúdas. 171.

CAP.

CAP. VII. Como per huma das náos, que este anno partiram pera a India, Dom Duarte soube do falecimento d'ElRey Dom Manoel, e o que sobre isso fez, e as náos que despachou pera diversas partes: e como D. Pedro de Castro Capitão de huma de duas náos, que invernáram em Moçambique, destruio a Ilha Querimba, e como em Goa sobre amarra a sua náo Nazareth se foi ao fundo.

CAP. VIII. Como D. Duarte de Menezes partio pera Ormuz: e como no caminho per hum descuido os Mouros de huma não rendida tomáram huma galé de duas que a tinham tomada: e do que em Ormuz se passou ante delle chegar. 189.

CAP. IX. Como o Governador D. Duarte de Menezes chegou a Ormuz, e tornou assentar as cousas daquelle Reyno, com accrescentar sobre os vinte e cinco mil xarasijs, que ElRey pagava, outros trinta e cinco mil: e como per conselho de Raez Xaraso mandou hum Embaixador a Xá Ismael: e do que D. Luiz de Menezes sez na ida do mar Roxo, e das nãos que partiram deste Reyno. 199.

CAP. X. Como as terras firmes de Goa, que Ruy de Mello tomou sendo Capitão de Goa, os Mouros as vieram conquistar em tempo de Francisco Pereira Pestana Ca-

#### INDICE

Capitão de Goa: e algumas pelejas que foram sobre ellas, e por derradeiro se leixáram ao Hidalcão, cujas eram dantes, por causa da paz que tinham com elle.

CAP. XI. Das coufas, que em diversos tempos os nossos pudéram saber por mandado d'ElRey, do Corpo do Bemaventurado S. Thomé, que prégou, e converteo a gente do Malabar, e terra de Choromandel, onde estava sua sepultura. 222.

## LIVRO VIII.

AP. I. Em que se descreve parte da Ilha Camatra, e os Reynos que tinha por vizinhos nossa fortaleza Pacem, onde D. André Henriques estava por Capitão: e as differenças que entre os Reys barbaros delles houve, donde procedeo leixar D. André a fortaleza. Pag. 239. CAP. II. Como D. André Henriques, por ajudar a ElRey de Pedir nosso amigo, que se recolheo á nossa fortaleza, em que elle estava, mandou com elle seu irmão D. Manoel Henriques, que morreo na-

quella ida per huma traição que 'os Mouros tinham ordenado, e o mesmo Rey escapou: e do que passou Domingos de Sei-

xas

#### DOS CAPITULOS

was com huns alevantados Portuguezes, onde foi prezo, e cativo. 248.

CAP. III. Como por algumas differenças que D. André teve com Lopo d'Azevedo, que o Governador mandava pera Capitão daquella fortaleza de Pacem a requerimento delle D. André, Lopo d'Azevedo se foi pera Malaca: e do mais que passou té D. André entregar a fortaleza a seu cunhado Aires Coelho, e se ir pera a India.

CAP. IV. Como Bastião de Sousa, e Martim Correa chegáram a Pacem, depois que partíram da India, e Bastião de Sousa ter passado muito trabalho na Ilha de S. Lourenço: e como D. André tornou arribar a Pacem, e não podendo defender a fortaleza, a leixáram, e se foram pera Malaca.

CAP. V. Como Martim Affonso de Mello Coutinho foi á China pera fazer huma fortaleza, e assentar paz: e como a Armada dos Chijs pelejou com elle, com que lhe conveio tornar-se. 281.

CÁP. VI. Como com o favor do damno que forge d'Alboquerque recebeo em Bintam, o Rey desta Ilha mandou hum Capitão com grande frota sobre Malaca: e mandando forge d'Alboquerque sobre elle ao rio de Muar seu cunhado D. Sancho Hen-

Henriques, por saber que estava elle dentro, por huma trovoada que veio, se veio desbaratado pera Malaca com perda de muita gente, que lhe os Mouros matáram, e se afogou.

CAP. VII. Como estando D. Sancho Henriques no Reyno de Pacem a buscar mantimentos, foi morto das lancharas de Bintam: e de outros desastres, que os nossos tiveram com esta guerra, que elles faziam a Malaca.

CAP. VIII. De algumas cousas, que os nossos passáram na Ilha da faua, em que alguns perecéram per traições de Mouros: e do que Simão de Sousa, e Martim Correa fizeram na Ilha de Banda, onde acháram Martim Affonso de Mello Jusarte em guerra com os naturaes: e como depois cada hum se partio a fazer suas viagens por razão de seu proveito.

CAP. IX. Como Cachil Mamolle irmão baftardo de Cachil Daroez, que andava degredado em vida d'ElRey seu pai, porque seu irmão o não consentia na terra, determinou de o matar, e elle cahio no laço: e do odio que ElRey Almançor teve a Cachil Daroez polo favor que tinha nosso.

CAP. X. Como ateada a guerra entre os

#### DOS CAPITULOS

nossos, e ElRey Almançor de Tidore, ainda que no principio della acontecéram desastres com morte, e feridas de alguns dos nossos, por fim de alguns grandes damnos que ElRey recebeo, veio pedir paz a Antonio de Brito, que lhe elle não concedeo.

## LIVRO IX.

AP. I. Em que se escreve o modo que se tem na eleição da pessoa do Governador da India: e quando falece, como o succede a pessoa que lá está: e como o anno de quinhentos e vinte e quatro ElRey D. João mandou o Conde da Vidigueira por Viso-Rey á India: e do que passou no caminho té chegar a Goa.

CAP. II. Do que o Viso-Rey sez em Goa, e no caminho dahi té Cochij, onde chegou: e as Armadas que ordenou pera diversas partes, estando doente da ensermidade de que faleceo.

CAP. III. Como aberta a successão do Conde Almirante, se achou que havia de governar a India D. Henrique de Menezes, que sicára por Capitão em Goa: e o que sez neste tempo té lhe ir recado

da

da successão; e partido de Goa pera Cochij, fez algumas cousas no caminho. 370.

CAP. IV. Como D. Henrique se apercebeo em Cochij de huma Armada que sez de cincoenta vélas, e foi sobre o lugar de Panane d'ElRey de Calecut, o qual destruio; e passando per Calecut, lhe deo hum castigo, e dahi foi ter ao lugar de Coulete.

CAP. V. Como D. Henrique determinou de fabir em Coulete, o qual com huma grande vitoria que houve dos Mouros, o queimou, e assi grande mimero de navios, que estavam no porto: e dahi se tornou a Cananor, e espedio D. Simão de Menezes com huma Armada pera aquella costa de Malabar.

CAP. VI. Do que passou Antonio de Miranda d'Azevedo com a Armada que soi ao estreito: e assi a D. Simão de Menezes na costa de Malabar té se recolher a invernar.

CAP. VII. Como o Çamorij de Calecut defejando de tomar a nossa fortaleza de Calecut, por artificio mandou commetter pazes ao Governador D. Henrique; e por lhe não serem concedidas com as condições que elle queria, veio cercar a nossa fortaleza.

CAP. VIII. Como ElRey de Calecut come-

COU

#### DOS CAPITULOS

cou combater a fortaleza, e o soccorro que o Governador D. Henrique lhe mandou: e dos trabalhos que os nossos padeciam neste cerco.

CAP. IX. Como o Governador D. Henrique proveo por algumas vezes a fortaleza de Calecut com gente, e mantimentos, e outras munições, e as cousas que nella passáram té elle vir em seu soccorro: e as differenças que teve no seu conselho sobre sahir elle com a gente em terra, e por fim destas differenças se assentado que sahisse.

CAP. X. Como D. Henrique logo aquella noite depois de ter este conselho, ordenou de metter gente dentro na fortaleza, e depois sahio em terra: e passados certos dias de tregua, que lhe o Camorij pedio pera entenderem na paz, porque não se concertáram nas capitulações della, Dom Henrique derribou a fortaleza, e se partio: e o que o Camorij por isso fez. 441.

## LIVRO X.

AP. I. Como D. Henrique de Menezes, depois que acabou as cousas de
Calecut, ordenou outras com fundamento de ir tomar a Cidade Dio, entre as
quaes foi mandar huma Armada, Capitão

tão Heitor da Silveira, o qual, por lhe não ir o recado que elle esperava, foi buscar, por lhe ser mandado, D. Rodrigo de Lima ao Reyno do Preste João. Pag. 453.

CAP. II. Em que se conta a ida de Pero Mascarenhas a Malaca, e algumas cou-sas que lá eram acontecidas no tempo do Governador D. Henrique de Menezes, que o despachou, sendo Capitão Jorge d'Alboquerque, a quem elle Pero Mascarenhas succedeo. 463.

CAP. III. Como hum arrenegado de appellido Avelar, que andava lançado com ElRey de Bintam, lhe moveo hum modo de guerrear Malaca: e como não aproveitáram suas industrias cousa alguma. 474.

CAP. IV. Como D. Garcia Henriques partio de Malaca pera fervir de Capitão de Maluco em lugar de Antonio de Brito: e como na Ilha de Banda achou Martim Affonso de Mello Jusarte, e o que aconteceo a ambos com a gente da terra.

CAP. V. Como D. Garcia Henriques chegou a Maluco, e as differenças que teve com Antonio de Brito té lhe entregar a fortaleza: e como ambos mandáram defcubrir ouro á Ilha de Celebes: e como defcubríram outra Ilha nova de gente mui estranha.

(A86.

#### DOS CAPITULOS

CAP. VI. Como Pero Mascarenhas vistos os trabalhos da guerra, que fazia El-Rey de Bintam a Malaca, determinou de ir sobre elle: e o que pera isso ordenou, sem daquella vez haver effeito. 495.

CAP. VII. Do que Jorge d'Alboquerque Capitão que foi de Malaca passou depois que della partio : e o Governador Dom Henrique sobre isso fez.

CAP. VIII. Do que D. Henrique de Menezes fez o inverno que esteve em Cochij, onde Cide Alle mensageiro de Melique Aliaz o veio visitar: e o requerimento que lhe Lopo Vaz de Sampaio Capitão de Cochij fez, vendo os apparatos da guerra, com que elle queria partir de Cochij.

CAP. IX. Como o Governador D. Henrique partio com huma Armada de dezefete vélas caminho de Cananor. 510.

CAP. X. Como o Governador D. Henrique crescendo o mal de sua enfermidade, entrou na fortaleza de Cananor, onde primeiro que chegasse a hora da morte, provêo algumas cousas: e o que se fez depois que faleceo.





## DECADA TERCEIRA. LIVRO VI.

Dos Feitos, que os Portuguezes fizeram no descubrimento, e conquista das terras, e mares do Oriente: em que se contém as cousas que se nelle sizeram té o sim do tempo que Diogo Lopes de Sequeira governou aquellas partes.

## CAPITULO I.

Como Simão d'Andrade foi á China: e do que lá succedeo a Thomé Pires, que Fernão Peres d'Andrade seu irmão leixou em Cantam pera ir a ElRey da China: e como se lá apregoou guerra contra nós, e as causas porque.



Epois que Fernão Peres d'Andrade partio da Cidade Cantam da Provincia da China, ficáram as coufas daquellas partes tão affentadas per elle, que

fegura, e pacificamente corria o commercio Tom. III. P. II. A en-

entre nós, e aquella gente, em o qual negocio os homens faziam muito proveito. E estando as cousas em tal estado, porque seu irmão Simão d'Andrade foi provído per El-Rey D. Manuel que fizesse huma viagem pera aquellas partes da China, partio elle pera lá em Abril de quinhentos e dezoito em tempo de Lopo Soares; em companhia do qual de Malaca foram tres juncos, cujos Ćapitāes eram Jorge Botelho , Alvaro Fuzeiro, Jorge Alvares, e Francisco Rodrigues. Chegado com estas quatro vélas á China em Agosto daquelle anno, tomou o pouso no porto da Ilha Tamou, onde seu irmão estivera; porque como já escrevemos, per ordenança da Cidade Cantam não podiam ir mais adiante, e alli faziam seu commercio. No qual tempo acháram ainda que não era partido Thomé Pires o Embaixador, que Fernão Peres leixou pera ir a El-Rey da China, por lhe não fer vindo recado d'ElRey que fosse; porque, (como atrás escrevemos,) he tanta a magestade defte Principe, e os negocios desta qualidade são tão vagarofos, principalmente quando gente estrangeira ha de ir a elle, por tudo ser resguardos, e cautelas, que ha mister muita paciencia quem houver de esperar seus vagares. E com tudo fendo já idos tres recados de Cantam a ElRey, e elle ter man-

## DECADA III. LIV. VI. CAP. I. 3

dado outros tantos aos Governadores da Cidade, perguntando mui miudamente por nossas cousas, mandou que fosse o Embaixador. O qual partio em Janeiro de qui-nhentos e vinte, que foi depois da chegada de Simão d'Andrade, levando tres navios de remo á maneira de fustas concertados ao nosso modo de bandeiras, e toldo de seda. Não porque neste concerto lhe facamos vantage, ante elles a fazem a nós: sómente por honra deste Reyno levava as bandeiras com as armas, e divisa delle, arvoradas per meio daquellas regiões tão remotas, a que podemos chamar fim do Mundo, pois elles tem o Oriente de terra habitavel, e nós o Occidente; e mais sendo o Principe dellas de tanta magestade, que não póde alguem arvorar bandeira senão das suas armas, que he hum Leão rompente. Partido Thomé Pires com aquella pompa sempre per agua, chegou ao pé de huma serrania, onde nasce o rio per que elle foi, a qual ferrania, chamada Malenxam, começa em a enseada da Cauchichina, e vai atravessando grande espaço de terra contra o Oriente, té acabar na Provincia Foquiem, que he a maritima, e das mais Orientaes daquelle grande estado da China. Leixando esta serrania pera a parte do Sul, que he a maritima, estas Provincias, Cansij, Cantam, A ii Fo-

Foquiem, ao modo que os montes Pyreneos apartam a Hespanha de França. E em toda esta serrania não ha mais que dous portos, per que estas Provincias debaixo se communicam com as de cima, hum destes passos he onde Thomé Pires foi aportar, que da parte do Sul á entrada da ferra tem huma Cidade, e passada ella de Norte tem outra, onde se pagam os direitos do que entra, e sahe de cada parte. Do qual porto escreveo Thomé Pires a Simão d'Andrade, como chegára alli a falvamento, e que houvesse a Cidade Cantam em pequena cousa em respeito de outras que tinha visto. Partido elle Thomé Pires deste passo, chegou á Provincia de Nanquij, a principal Cidade della, chamada do mesmo nome, onde ElRey estava, e poz em vir de Cantam aqui, caminhando quasi sempre pera o Norte, quatro mezes, em que se póde notar quão grande cousa he o Imperio daquelle Principe Gentio. O qual mandou dizer a Thomé Pires que o fosse esperar a Pequij, que la o despacharia, que he huma Cidade de outra Provincia tambem assi chamada, que está muito mais contra o Norte, na qual ElRey estava o mais do tempo, por ser na fronteira dos Tartaros, a que elles chamam Tátas, ou Tancas, (como já dissemos, ) com quem continuadamente tem guerwas and in A majorantes

## DECADA III. LIV. VI. CAP. I. 5

ra. Chegado Thomé Pires a esta Cidade; iá em Janeiro do anno seguinte de quinhentos e vinte e hum veio ElRey; e primeiro que entrasse na Cidade, deteve-se em hum lugar duas leguas della a julgar hum feito de hum parente seu, o qual tinha amotinado huma Provincia, levantando-se contra elle, e foi condemnado que morresse per esta maneira: primeiro foi enforcado. com pregão de ladrão, dizendo levantar-fe com outros ladrões a roubar a terra, e depois queimado com pregão de trédor, porque este crime se pune com fogo, por não ficar memoria na terra dos osfos do culpado neste caso. Acabado este feito, que El-Rey não quiz que se fizesse na Cidade Pequij, por fer cabeça principal das quinze Provincias que tem, por a não macular com castigo de tal crime entre elles o mais estranhado, entrou nella, e quiz logo entender no despacho de Thomé Pires, por serem idas cartas dos Governadores de Cantam. e assi do Governador da Cidade Manquij, onde ElRey estivera. As quaes cartas eram de males de nós-outros, dizendo que todo. nosso officio era ir espiar as terras com titulo de mercadores, e que depois vinhamos ás armas, e tomavamos qualquer terra onde mettiamos hum pé, e que este modo tiveramos na India, e assi em Malaca,

por tanto que não convinha darem-nos entrada em parte alguma daquelle Reyno. A causa de os Governadores de Cantam escreverem estas cartas, foi de algumas cousas que Simão d'Andrade fez em quanto esteve na Ilha Tamou, fazendo seu commercio, como veremos; e tambem de hum Embaixador chamado Tuam Mahamed, que ElRey de Bintam, que fora de Malaca, mandára diante de Thomé Pires, queixando-se a ElRey da China como lhe tinhamos tomado o feu Reyno, pedindo-lhe que o mandasse soccorrer, pois era seu vassallo, e tinha recebido o seu sello em sinal de obediencia. O qual Embaixador, quando Thomé Pires chegou á Cidade Manquij, andava esperando que o ouvisse ElRey; e quando se ElRey partio pera Pequij, mandoulhe dizer que fosse trás elle que lá o ouviria. Ficando este Tuam Mahamed alguns dias em Manquij, teve intelligencia com o Governador da Cidade, e com peitas alcançou delle que escrevesse a ElRey todalas más informações que elle Tuam Mahamed lhe deo de nós, pera que quando chegasse a Pequij fosse elle lá melhor ouvido, do que té então fora, e assi foi. Das quaes cartas succedeo, em ElRey entrando na Cidade, querer logo saber ao que Thomé Pires hia, e mandou-lhe que entregasse as car-

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. I. 7

tas que levava pera elle, e que depois lhe responderia ao mais que dissesse; e estas que elle entregou, foram ainda mais damnosas que as outras. Porque elle levava tres cartas, huma d'ElRey D. Manuel, o qual escrevia ao modo que elle usava escrever aos Reys Gentios daquellas partes; guardando preeminencia áquelle Principe, por a grandeza de seu Imperio, e policia delle. Outra carta era de Fernão Peres d'Andrade, e esta escreveo elle tambem conforme a instrucção que levava d'ElRey Dom Manuel fobre a ida daquelle Embaixador; a qual elle mandou trasladar em lingua dos Chijs pera logo se achar quem a lesse. Cuja fubstancia os trasladadores mudáram quasi toda, por imitarem o modo que se tem de fallar ao seu Principe, sem Fernão Peres o saber. Dizendo nella, que elle Capitão mór do Rey dos Frangues, (nome per que nos nomeam aquelles Orientaes,) chegára áquella Cidade Cantam com hum Embaixador, o qual hia a elle filho de Deos, e Senhor do Mundo, pedindo o seu sello pera o Rey dos Frangues, porque queria ser seu vassallo, e levar mercadorias boas, e ricas pera o seu Reyno. Este sello, que aquelle Emperador dá a todolos Reys, e Principes, que se fazem seus vassallos, he da sua divisa, e com elle se assignam elles em todalas car-

tas, e escrituras, por demostração de serem seus subditos. A terceira carta, que mais levava Thomé Pires, era dos Governadores de Cantam; e como no tempo que a deram estavam muitos contentes de nós, porque foi ante que tomassem escandalo do que se fez em quanto Simão d'Andrade esteve na Ilha, hia quasi conforme á de Fernão Peres que os linguas trasladáram. E dizia mais esta carta, que pediamos casa na Cidade de Cantam pera ter alli Feitoria, e mais que eramos gente má de contentar, e muito fumosa em cousas de honra, e que se dizia termos tomado Malaca ao Rey della. Vistas estas cartas no Conselho d'ElRey quão differentes eram, foram chamados os linguas, e perguntados cada hum per si, como dizia a carta que elles trasladáram cousa tão differente do que dizia a do Rey dos Frangues. Respondêram, que elles não víram a carta do Rey dos Frangues, porque o seu Embaixador que alli vinha lhe dissera que hia cerrada, e não se podia abrir, porque se havia assi de dar na mão do silho de Deos, e Senhor do Mundo. Que a outra que elles trasladáram, posto que ella dizia outras palavras, fora a sua trasladação com aquellas com que se falla á pessoa do filho de Deos, e não como os Frangues fallavam; e quanto á dos Regedores de Can-

## DECADA III. LIV. VI. CAP. I. 9

tam, não fabiam como a elles escrevêram. Finalmente, com a differença destas cartas, e más informações das fegundas, que foram (como dissemos) primeiro lidas, foi assentado entre aquelles do Conselho d'ElRey, que aquella embaixada era falsa, e que Thomé Pires hia a espiar a terra. É o pedir da cafa em Cantam era pera dahi começarmos a fazer guerra, como costumavamos nas outras partes na India, e que bem se mostrava ser assi; porque quando alli veio o primeiro Capitão, que leixára aquelle Embaixador, no tempo que estivera na Ilha Tamou fazendo mercadoria, elle mandára hum seu navio descubrir a terra, e costa do Chincheo. Levado ante ElRey este parecer, e voto de seus Officiaes, a que pertencia o despacho daquellas cousas, a primeira que mandou, ante que se determinasse no que devia fazer a Thomé Pires, foi mandar que elle não fosse mais ao Paço a lhe fazer obediencia. E pera se saber o modo que este Principe tem de receber os Embaixadores que vem a elle, diremos o que fez ao nosso, e assi a outros que depois delle vieram. A hum dos Tartaros, com que tinha guerra, e assi a outros Reys vizinhos, que havia mister pera seus negocios, foram recebidos com honra, indo por elles ao caminho no dia da entrada onde ElRey estava alguns

dos principaes senhores ao modo que se cá usa entre nós. E a outros Embaixadores de Reys, e Principes, que lhe tinham dado fua obediencia, ou eram de partes remotas, e de que ElRey tinha pouca noticia, não lhe fizeram recebimento algum. Porém depois que entráram na Cidade, onde ElRey estava, e per as cartas que levavam, e informação de pessoas que mandou saber delles a que vinham, ante que fossem a elle, soube serem seus requerimentos cousa de seu contentamento, então foram levados ao Paço com algum modo de honra. E a que os nossos víram fazer a alguns destes, foi esta, (á qual o nosso Embaixador não chegou polo que logo veremos.) Depois que foram apousentados, não podiam ir ao Paço senão quando lhes era concedido; e isto tanto por ser costume daquelles Principes não ir a elle pessoa estrangeira senão per sua licença, por magestade sua, como por razão de querer que seja em hora eleita per Astrologia, pera que os negocios fejam em feu contentamento, e proveito, e as mais das vezes são aos quinze dias da Lua. E quando este Embaixador hia, era a pé, ou em cima de hum rocim com cabresto de palha por humildade; e tanto que chegava em hum grande terreiro ante as casas d'ElRey, alli estava quedo té que vinha a elle hum homem

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. I. II

ao modo que se costuma em Roma ante o Papa o Mestre das ceremonias. O qual Mestre em certo lugar levando o Embaixador pela mão, o fazia poer os giolhos em terra, e as mãos levantadas juntas, como quando louvamos a Deos, e depois debruçava a face no chão, inclinando a vista contra huma parede das casas dos Paços, onde lhe dizia este Mestre que estava ElRey. Levantado o Embaixador, a tantos passos tornava mais adiante outra vez á mesma reverencia, e não fe chegando mais, contra a parede fazia esta adoração cinco vezes, e dalli per o mesmo modo vindo recuando tornava fazer outras cinco, té se tornar aonde começou a primeira, e alli era espedido que se fosse pera sua casa, e isto chamavam elles ir ver ElRey. E quando era no tempo que lhe davam licença que podia fallar em o negocio a que era enviado; então na derradeira adoração estava assi em giolhos, té que vinha hum homem á ma-neira de Secretario, que recebia per escrito tudo o que dizia, e espedia-o que se fosse, dizendo, que se daria razão daquelle seu requerimento ao Senhor do Mundo. Esta ida ao Paço d'ElRey, que Thomé Pires nosfo Embaixador houvera de fazer, lhe não foi concedida por razão das cartas, que dissemos que deram má opinião de nós, e

que elle Thomé Pires era enviado mais a espiar a terra, que a outro fim. Succedeo que nestes dias em que Thomé Pires estava esperando o que fariam delle, segundo lhe as linguas diziam, adoeceo ElRey, e foi de tal enfermidade, que dahi a tres mezes morreo, de maneira, que se entreteve o seu despacho outro tanto tempo. Finalmente, dando-se conta ao Rey novo daquelle caso, posto que a voz dos seus Officiaes, perque passavam aquellas cousas, era que Thomé Pires, e quantos com elle foram, morressem como espias, disse, que ou fosse verdadeira, ou falsa sua embaixada, bastava pera lhes não ser feito mal em suas pesfoas, entrarem naquelle Reyno com titulo de Embaixada. Que visto o que se delles dizia nas segundas cartas, e assi o que contra elles requeria o Embaixador d'ElRey de Malaca, que alli andava, pois era seu vassallo, a que devia favorecer, elle havia por bem que o nosso Embaixador se tornasse a Cantam com o presente que levava, e os Governadores o tivessem em custodia, em quanto fossem cartas ao Capitão nosso, que estava em Malaca; e ao que estava na India, e assi ao seu Rey que despejassem Malaca ao Rey, que lançáram fóra della, por ser seu vassallo. E que em quanto não viesse este recado, cousa nossa não

## DECADA III. LIV. VI. CAP. I. 13

não fosse recebida, nem recolhida em porto algum de seu Reyno, pois eramos gente tão prejudicial. E vindo recado como Malaca era entregue ao Rey della, que en-tão o nosso Embaixador fosse solto com sua gente, e espedido sem escandalo, mandou-The que não fossemos mais áquellas partes, fendo certo que se lá fosse navio algum nosfo, que feriamos tratados como imigos, por quanto elle não havia por bem que gente tão revoltosa, e cubiçosa tratasse em seu Reyno. E quando viesse recado que não queriamos desistir de Malaca, em tal caso o nosso Embaixador fosse julgado per justi-ça segundo as Leis do seu Reyno; pois tendo offendido a ElRey de Malaca seu vassallo, não lhe queriam fazer restituição do que lhe tinham tomado. E quanto ás outras cousas que mais se diziam de nos, bastava sermos gente estrangeira, que não sabiamos os costumes da terra, que as gentes desta qualidade, em quanto faziam as cousas per ignorancia, não deviam ser punidas, senão avisadas do que deviam fazer. Dado este despacho, Thomé Pires foi trazido per guia té Cantam, no qual caminho poz quatro mezes e meio de tempo. E pera que se veja se o despacho que este novo Rey deo foi justo, ou não, segundo o que se dizia de nós, neste seguinte Capitulo escrevemos

parte das cousas, de que elle teve informação termos nós feito no porto de Tamou, as quaes eram verdade. E fegundo aquelle Principe cuida de si que he Senhor do Mundo, e que todos lhe hão de obedecer, e he cioso de gente estrangeira entrar no seu Reyno, estas verdades bastavam pera o que fez com Thomé Pires. Quanto mais ter cartas dos Governadores de Cantam, que diziam roubarmos os navios de estrangeiros, que chegavam ao porto de Tamou, e que The não queria leixar fazer suas mercadorias, nem pagar direitos das fuas; e que hum Foão homem principal Official seu do arrecadar os taes direitos, indo fallar ao Capitão nosso fobre aquelle caso, elle o mandára tratar mui mal. Finalmente, diziam que compravamos moços, e moças furtadas, filhos de pessoas honradas, e que os comiamos assados, as quaes cousas elles criam serem assi, porque de gente que nunca tiveram noticia, e eramos terror, e medo a todo aquelle Oriente, não era muito crer-se que faziamos estas cousas, porque outro tanto cremos nós delles, e de outras nações tão remotas, e de que temos pouca noticia.

#### CAPITULO II.

Do que Simão d'Andrade fez em quanto esteve no porto de Tamou da China, por onde houve causa do alevantamento daquellas partes contra nós: e dos males que os nossos passavam neste tempo, e depois que Duarte Coelho pelejou com os Capitães dos Chijs:

C Imão d'Andrade tanto que chegou á Ilha de Tamou, a primeira cousa em que entendeo, como quem esperava fazer seu commercio de vagar, foi fazer em terra huma força de pedra, e madeira, com sua artilheria posta nos lugares per onde o podiam offender, por ter sabido que ordinariamente sempre acudiam alli muitos cossairos a roubar os navegantes, e ás vezes vinham tantos, e tão poderosos, que as Armadas que ElRey da China mandava andar naquella paragem, muitas vezes se acolhiam a boas abrigadas sem ousar de os commetter. Fez mais, que defronte em hum ilheo mandou fazer huma força, dizendo ser pera qualquer dos nossos que sizessem algum insulto, porque vissem os Chijs que castigo se dava aos que faziam algum mal, ou damno, na qual força elle mandou enforcar hum homem do mar por hum delicto que

fez, com pregão, e tanta ceremonia, como se fora dentro neste Reyno. Porque Si-mão d'Andrade como era cavalleiro de sua pessoa, mui pomposo, glorioso, e gastador, todas suas obras eram com grande magestade, e tanta, que elle foi o primeiro homem que mandou enfinar Indios a tanger charamelas, e servir-se com ellas. O qual modo de justiça os de Cantam houveram por grande soltura nossa, e desacatamento á pessoa do feu Rey, e assi ter feita casa forte com artilheria, como quem queria tomar posse na terra, sem pera isso ter licença d'ElRey. Aconteceo tambem que em quanto elle alli esteve, vieram algumas náos dos Reynos de Sião, de Camboja, Patane, e de outras partes, que costumavam vir fazer alli suas mercadorias, aos quaes Simão d'Andrade não consentia venderem primeiro que elle, pela pramatica da terra, que era o primeiro junco que chegasse áquelle porto ficava Capitão dos outros que depois viessem, e elle faria primeiro fua carga que os outros, e per este modo os segundos com os terceiros, o qual caso pelo modo com que se fez, foi causa de grande escandalo. È o que mais indignou aos moradores de Cantam, foi, que despachado elle, e vindo pera a India, onde chegou a Cochij a tempo que Diogo Lopes de Sequeira estava sobre

## DECADA III. LIV. VI. CAP. II. 17

a Cidade Dio, acháram-se menos de Cantam muitos moços, e moças filhos de gente honrada, os quaes Simão d'Andrade, e os de sua Armada compravam, não lhe parecendo que offendiam nisso á Cidade. Porque fabiam que geralmente em todas aquellas partes Orientaes costumavam os pais, e mais venderem os filhos, e os dam em pagamento, ou penhor, parecendo-lhes que aquelles que lhes vieram vender, eram desta qualidade, e não furtados per ladrões, como eram os que houve. È posto que por lei da terra isto assi seja, quando alguma pessoa quer vender filho, ha de vir ao Juiz denunciar sua necessidade; e se he tal que a não póde supprir outro modo, então usam desta ceremonia. O Escrivão de ante o Juiz faz huma carta de venda em nome do pai, e da mai que vendem o filho, onde cada hum delles, se o outro he falecido, assigna. que se são vivos, ambos hão de concorrer neste consentimento da venda. E por sinal da escritura, o Escrivão faz o seu Ordinario, e o pai do moço borra a palma da mão direita com tinta grossa á maneira da que usam os impressores ácerca de nós, a qual poe sobre a carta, imprimindo toda a figura da mão, e outro tanto faz com a planta do pé direito, e a mãi usa de outra tal ceremonia; no fim da qual, ambos tan-Tom. III. P. II.

to hum como outro recebem seu dinheiro entregando o filho. E o acrédor per semelhante modo levando seu devedor a juizo, elle affigna a escritura como se dá por cativo por tanto que deve ; ou se he pessoa que se vende a si mesmo, declarando a quantia com pauto de tornar á fua liberdade, dando a somma que deve, ou recebe. Usam deste modo de sinal neste caso de se vender, por ser natural da pessoa, e mais certo, e verdadeiro que os artificiaes, que se podem falsiscar, porque não possam as partes vendidas, ou que se vendem, allegar falsidade. Sobre estas cousas que eram passadas entre os nosfos, as quaes fizeram grande escandalo na terra, succedeo a morte d'ElRey, como dissemos. E tambem succedeo chegar no porto de Tamou huma náo, que partio deste Reyno, a qual era de D. Nuno Manuel Almotacer mór, a quem ElRey Dom Manuel deo licença que pudesse armar pera aquellas partes, de que era Capitão Diogo Calvo. Em companhia do qual de Malaca foram outros navios, os quaes por irem já tarde, não se puderam despachar pera se partir em companhia de Simão d'Andrade, nem menos o junco de Jorge Alvares, por haver mister corregimento. E como per ordenança da China, tanto que morre o Rey, nenhum estrangeiro póde estar na terra, nem me-

## DECADA III. LIV. VI. CAP. II. 19

menos em algum porto sob pena de mor-te: vinda a nova, foi Diogo Calvo, e os outros requeridos que se partissem dalli, o que elles não quizeram fazer, ante se puzeram em defensão. E a causa desta pramatica foi, porque tinha acontecido muitas vezes faquearem os naturaes da terra fuas proprias Cidades com favor das náos, e navios que estavam no porto, e depois diziam que os estrangeiros o faziam: dos quaes insultos por os naturaes não terem que allegar, procedeo fazer hum Rey esta orde-nança. Diogo Calvo, Jorge Alvares, e os outros que com elles estavam, não o quizeram fazer por não terem feito sua mercadoria, de que succedeo prenderem Vasco Calvo irmão de Diogo Calvo, e alguns homens com elle, que andavam em Can-tam. E foram também tomados dous navios que alli vieram ter, hum de Patane, e outro de Sião, em que hiam alguns nosfos, que andavam nelles ganhando fua vida, e vieram cahir em laços de morte, porque hoje hum, e á manhá outro, tomáram todos tres. E as principaes pessoas delles eram Bartholomeu Soares, Lopo de Goes, Vasco Alvares, e hum Clerigo per sobrenome Mergulhão, que morreo em hum delles pelejando, e os outros foram levados prezos. E como os Governadores, Bii

e Officiaes de Cantam começáram gostar deste roubo, favorecidos do tempo, e desobediencia nossa, e principalmente por terem nova quão mal fora recebido Thomé Pires na Corte d'ElRey; mettêram todo seu poder pera tomar esta não, e sete, ou oito juncos, que alli estavam nossos. Pera o qual feito fizeram huma Armada de muitas vélas, que os tinha quasi cercados, depois de os terem commettidos algumas vezes no porto onde estavam, sem ousarem abalroar com elles. Estando os nossos no qual trabalho, e perigo, em vinte e fete de Junho de quinhentos e vinte e hum chegou Duarte Coelho em hum junco seu bem apercebido, e com elle outro dos moradores de Malaca. O qual tanto que soube dos nosfos o estado da terra, e como o Itáo, que era Capitão mór do mar, os commettêra já per vezes, quizera-se logo tornar a sahir; mas vendo que os nossos não estavam apercebidos pera isso, polos ajudar a salvar ficou com elles. E principalmente por amor de Jorge Alvares, que era grande seu amigo, o qual estava tão enfermo, que da chegada delle Duarte Coelho a onze dias faleceo, e foi enterrado ao pé de hum padrão de pedra com as Armas deste Reyno, que elle mesmo Jorge Alvares alli puzera hum anno ante que Rafael Perestrello fosse aquel-

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. II. 21

áquellas partes; no qual anno que alli esteve, elle tinha enterrado hum seu filho, que lhe faleceo. E peró que aquella região de idolatria coma o seu corpo, pois por honra de fua patria em os fijs da terra poz aquelle padrão de seus descubrimentos, não comerá a memoria de sua sepultura, em quanto esta nossa escritura durar. O Itáo Capitão mór do mar, tanto que soube que eram entrados estes dous navios, por vir já com dobrada força de té cincoenta vélas, fendo as nossas cinco, tres que estavam d'antes. e duas que trouxera Duarte Coelho, da fua chegada a dous dias veio fobre elles. Duarte Čoelho vendo o grande perigo em que estavam, mandou-lhes hum recado, pedindo-lhes que houvesse por bem não haver mais rompimento de guerra, e o passado se remediasse com paz, e sossem amigos, e outras palavras que aproveitáram tão pouco, que veio logo sobre os nossos. Mas aprouve a Deos que se houveram com elle de maneira, que se apartou bem escalavrado da nossa artilheria, com morte de muita gente, que foi causa que o commettia poucas vezes, fómente estava fobre elles em modo de cerco, por fer lugar tão ef-treito, que mais fe ajudavam as nossas cinco vélas delles, que o grande número das fuas dellas, principalmente por a melhor

ar-

artilheria que tinham. E havendo quarenta dias que estavam neste trabalho, sobreveio Ambrosio do Rego com hum navio, e com elle outro junco dos moradores de Malaca. E a causa de elle Ambrosio do Rego não fer visto da Armada do Itáo foi, porque ao tempo da sua entrada no porto estava o Itáo em huma bahia, tres leguas donde os nossos estavam, enterrando huns poucos de mortos que lhes elles matáram havia tres dias em huma peleja que tivera com elle. Duarte Coelho, Diogo Calvo, e Ambrofio do Rego vendo-se cercados, e que lhes convinha per qualquer modo sahirem-se dalli, e que Jorge Alvares era falecido, e que no seu junco havia pouca gente, por ter já perdida alguma, e outra lhes fer preza logo no princípio daquelle rompimento quando tomáram os juncos, e que nos outros que alli estavam nenhum passava de oito homens Portuguezes, e toda a mais gente eram escravos, que mareavam os navios: ordenáram de recolher tudo em os seus tres navios, e commetter a sahida, como fizeram de noite. Peró como o Itáo tinha vigia fobre elles, ao outro dia pela manha os foi commetter, e houve neste commettimento huma semelhança do inferno entre fogo, e fumo; porque abalroarem não convinha aos nossos, por não haverem mister mais que

# DECADA IH. LIV. VI. CAP. II. 23

caminho despejado pera sua viagem, nem elles ousavam de o fazer, por quão queimados já andavam deste commettimento. Duarte Coelho, sobre quem então pendia a ordem daquelle negocio, além de ser cavalleiro de sua pessoa, era homem mui catholico, e devoto de N. Senhora; e por este commettimento dos imigos ser a oito de Setembro do anno de quinhentos e vinte e hum, que era a festa do Nascimento de N. Senhora, encommendou a todos que tomassem o seu appellido, porque com o seu nome elle esperava que os salvaria. E como ella costumava acudir áquelles, que a chamam em taes necessidades, acudio com huma trovoada, que pera nós foi a popa, e aos imigos causa de se derramarem, e perderem alguns, com que Duarte Coelho, e seus companheiros vieram ter a Malaca no fim de Outubro do anno de vinte e hum; onde elle em louvor de N. Senhora fundou huma Casa no outeiro, que está sobre a fortaleza, que se ora chama N. Senhora, por memoria deste milagre que sez por elles. E porque o Itáo, além das perdas que d'antes tinha recebido dos nossos, naquelle dia não fómente recebeo outra da gente morta, e navios perdidos da tormenta, mas ainda se houve por injuriado de lhe assi escaparem; foram todas estas cousas causa de was took to be an about the common proprin-

indignarem mais a elle, e aos Governadores de Cantam de maneira, que chegando Thomé Pires nesta conjunção com o despacho que dissemos, foi logo prezo, e toda a sua gente. E não sómente elle, mas quatro, ou cinco juncos, que depois da partida de Duarte Coelho vieram ter ao porto de Tamou, foram roubados, e a gente morta, e outra preza, huns delles eram de Patane, e os outros de Sião, por irem nelles alguns Portuguezes. E fegundo duas cartas que os nossos dahi a dous, ou tres annos houveram destes dous homens, Vasco Calvo irmão de Diogo Calvo, e Christovão Vieira, que estavam prezos em Cantam, era coula piedosa ouvir os martyrios que pasfáram, e os roubos, que os Governadores fizeram em navios de estrangeiros, tudo com achaque que levayam Portuguezes. Té que de cá foi Martim Affonso de Mello, que com fua chegada lá, (como adiante veremos,) acabáram de matar alguns dos nofsos que ficavam, e Thomé Pires morreo em huma cadea, e o presente que levou foi roubado. E a elle, fegundo diziam as cartas dos prezos, foi tomada esta fazenda: vinte quintaes de ruibarbo; mil e seiscentas peças de damasco, cetim, e outro genero de seda tecida de que elles usam, e mais de quatro mil lençoes de seda, a que elles

#### DEC. III. LIV. VI. CAP. II. E III. 25

chamam Xópas, e de ouro oitenta taes, cada hum dos quaes reduzidos aos taes de Malaca, val huma onça tres oitavas e meia das nossas. E mais tres arrobas de almiscre em pó, e tres mil e tantos papos delle, e quatro mil e quinhentos taes de prata por lavrar, e muitas peças ricas daquellas partes de grande estima, com outra muita fazenda da que levava da India, a qual té então tinha por empregar.

#### CAPITULO III.

Como Diogo Lopes de Sequeira, estando em Ormuz a requerimento d'ElRey, mandou Antonio Correa á Ilha Baharem Sobre ElRey Mocrim, que estava alevantado contra Ormuz.

M a fegunda Decada, fallando na linhagem dos Reys de Ormuz, e fuccedimento de huns a outros, escrevemos como pola ajuda que Atjoát Rey de Lasah deo a Sargol pera elle reinar em Ormuz, houve contrato entre elles, per o qual Sargol deo a Atjoát a Ilha Baharem, e Catife na terra da Arabia, que eram suas. Sargol, depois que se vio pacifico Rey deste Reyno Ormuz, como aquellas duas peças que deo a Atjoát eram as melhores em rendimento de quantas tinha, arrependeo-se. E

não lhe falecendo razões pera as tomar a Atjoát, que já estava em posse dellas, mandou a Raez Nordim seu Governador do Reyno fobre ellas; e porque daquella vez lhe foram defendidas, feita outra maior Armada, ElRey Sargol em pessoa foi nella, e as tomou. Finalmente ficou daqui ateada huma guerra entre elles sobre esta propriedade, que ora a possuia hum, ora outro de maneira, que já de cansados daquella demanda, houve entre elles concerto: Que ElRey de Lasah ficasse com a propriedade, e fosse obrigado pagar de pareas a ElRey de Ormuz hum tanto. A continuação do qual pagamento durou per muitos annos, té que tomado per nós o Reyno de Ormuz, ElRey de Lasah se levantou com as pareas, com que obrigou a El-Rey Ceifadim, que então reinava, ir sobre elle. E esta ida era em tempo que Diogo Fernandes de Béja per mandado de Affonfo d'Alboquerque foi buscar as pareas a Ormuz, (como atrás escrevemos,) e por esta carsa o não achou em Ormuz, e Raez Nordim Governador do Reyno lhas entregou, reinando em Lasah hum Rey per nome Mocrim, filho de Zamel, e neto de Atjoát, donde vinha esta aução de Baharem pelo contrato que fizera com Sargol, (como dissemos.) O qual Mocrim, além de ทลีด

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. III. 27

não querer pagar as pareas a ElRey de Ormuz, não consentia que Raez Xaráfo Guazil d'ElRey, e Governador do Reyno Ormuz arrecadasse as rendas que tinha na Ilha Baharem de seu patrimonio, que lhe importavam mais de cinco mil xarafijs. E estando Mocrim nesta contumacia, e Dom Garcia Coutinho Capitão da fortaleza que tinhamos em Ormuz, pedindo elle as pareas a ElRey Torunxá, que então reinava, dava-lhe por escusa a rebelião deste Mocrim, e as Armadas que contra elle fizera té ir lá em fua pessoa, como elle sabia, em que tinha feito grandes despezas. E pois ElRey de Portugal era Senhor daquelle Reyno, e elle era obrigado ao amparar, e defender, e não consentir serem seus tributos, e rendimentos roubados, e retidos per alguem, lhe pedía que mandasse dar gente, e navios pera em companhia de huma fua Armada irem tomar Baharem, e Catife. Porque além de Mocrim negar as pareas que lhe devia, novamente começava intentar huma cousa, que se fosse avante, sería oppressão pera Ormuz, a qual já fentia. E o negocio era , que Mocrim tinha feito alguns navios de remo per industria de alguns Turcos, que pera isso tinha, com os quaes começava roubar alguns navios, que hiam, e vinham de Bascora

pe-

pera Ormuz, da qual foltura podia depois tomar tanta licença, que occupasse todo aquelle estreito com navios. D. Garcia tendo já informação deste negocio, e vendo como ElRey de Ormuz desfalecia na paga das pareas, que cada anno era obrigado pagar, por esta, e outras rendas das terras firmes lhe não acudirem; ordenou de lhe dar a ajuda que adiante veremos, que fez pouco, ou nada, com que Mocrim ficou com maior oufadia. Em tanto, que quando Diogo Lopes de Sequeira chegou a Ormuz, onde foi ter a quinze dias de Maio de quinhentos e vinte e hum, depois que se partio de Dio, (como atrás fica,) querendo elle pôr os Officiaes Portuguezes na Alfandega, e ordenar outras cousas, que ElRey D. Manuel mandava que fizesse, (como adiante escrevemos, ) huma das coufas principaes com que lhe davam no roftro pera não poder pagar estas parcas, era o levantamento deste Mocrim. Dos quaes queixumes forçado elle Diogo Lopes entendeo logo em remediar este mal. Pera o qual negocio elle Rey offereceo duzentas terradas, que são navios de remo, e tres mil homens Parseos, e Arabios, da qual frota havia de ir por Capitão Raez Xarafo Regedor do Reyno; porque além de lhe competir esta ida por ser huma cousa tão

## DECADA III. LIV. VI. CAP. III. 29

principal, elle a requereo por tambem tomar conclusão no seu que lhe Mocrim impedia. Ordenada huma Armada de fete vélas, deo Diogo Lopes de Sequeira a capitanía mór a Antonio Correa, e os outros Capitaes eram Ruy Vaz Pereira, Gomes de Souto-maior, João Pereira, Alvaro de Moura, Fernando Alvares Cernache, e outro de alcunha Pinto. Em a qual Armada levaria té quatrocentos Portuguezes, de que os cento delles eram homens Fidalgos, e Cavalleiros, criados d'ElRey, e parte da outra gente era de bésteiros, e espingardeiros, e os mais de espada, e lança. Partido Antonio Correa a quinze de Junho via de Baharem com bom tempo, aos dous dias faltou com elle vento tão furioso, e contrario, que lhe espalhou toda a Armada de maneira, que aos vinte e hum dias elle se achou sómente com João Pereira, toda a outra frota correo a diversas partes. E quando elle se determinou, (como adiante veremos,) fahir em terra, que foi a vinte e sete de Julho, huma das fustas era arribada a Ormuz, e a outra chegou, como dizem, ao atar das feridas, porque as houve ahi boas neste caso, e das terradas de Xarafo falecêram muitas. E não era muito fer isto assi, por ellas serem costumadas buscar neftes taes tempos boas abrigadas, não fómen-

te por razão do vento, mas de pelejar, e mais contra Mouros, muitos dos quaes hiam lá contra sua vontade, e assi o mostráram elles no commetter do caso, como veremos, e muito mais tinham mostrado da primeira que lá foram per mandado de Dom Garcia Coutinho. O qual, (como atrás fica,) a requerimento do mesmo Rey de Ormuz, e de Raez Xarafo, mandára Gomes de Souto-maior na galé em que andava, e Fernando Alvares Cernache na fusta, Rey Varella em outra, com os quaes iriam té cento e vinte homens, e em sua companhia o mesmo Raez Xarafo com quarenta terradas, em que levaria té mil e duzentos homens. E fendo tanto avante como o Cabo Verdastam, que he na terra firme da Persia, pera dahi atravessarem a Baharem, deo-lhe tambem hum tempo, com que toda a Armada de Raez Xarafo arribou a Ormuz. E sómente huma das suas terradas com dous cavallos foi ter a Baharem com Gomes de Souto-maior, o qual esteve naquelle porto treze dias esperando pelos outros dous Capitaes, e affi por Raez Xarafo. E quando vio que não vinham, mandou tirar fóra hum cavallo, e com té selsenta homens lavradores, e seis Portuguezes espingardeiros, entrou dentro pela Ilha té huma mesquita, que sería da ribeira hu-

## DECADA III. LIV. VI. CAP. III. 31

ma boa legua; por elle dizer aos Mouros que desejava dar huma vista ao sitio da terra, sem achar cousa que lhe désse presumpção de muito atrevimento, ou desconfiança dos Mouros que levava; tão pacífica estava a terra, e tão desejosa de ser subdita a ElRey de Ormuz. E a causa de a terra estar tão só que lhe isto fez commetter, era por ElRey Mocrim ser ido em romaria a Méca visitar seu sogro o Xeque della, e tinha levado comfigo toda a gente nobre da Ilha por duas causas: a primeira, porque não confiava muito nelles, por lhe ver huma inclinação a ElRey de Ormuz, e temia que em quanto elle fosse a Méca, que lhe dessem aviso, com que elle mandasse tomar posse da terra, e quando elle Mocrim tornasse, que lha defenderiam. E levando-os comfigo, era em modo de refens, por lhe ficarem fuas mulheres, e filhos na terra, e trabalhariam por se tornar a restituir no seu, se ElRey de Ormuz mandasse metter gente na terra pera lhe impedir a elle Mocrim a tornada. A fegunda causa era, que o principal caminho que os Parseos fazem, quando vam em romaria a Méca, e afli os Arabios que habitam naquellas Comarcas de Lasah, nesta mesma Cidade se vem ajuntar em casilas, pera atravessarem aquelle deserto de Yaman. A qual

cafila muitas vezes he commettida dos Alara ves que pastam aquelle deserto, que são de huma cabilda chamada Bengebra, temendo elle Mocrim que poderia destes Alarves receber algum damno, quiz ir poderosamente. Assi que por cada huma destas causas, ou por ambas, não quiz leixar na terra alguma gente nobre; e se Raez Xarafo com sua Armada chegára, e os outros nosfos navios, fem dúvida ella fora tomada; mas parece que não era vinda fua hora. Gomes de Souto-maior nesta jornada não ganhou mais que a feguridade com que entrou na Ilha, pera saber dar razão a D. Garcia Coutinho do que havia nella, e do modo da terra, pera com esta informação poder prover no caso, quando outra vez lá mandasse, e com este recado se tornou a Ormuz. ElRey Mocrim, além do cuidado que tinha de se armar de maneira, com que se pudesse defender d'ElRey de Ormuz, trabalhava tambem por se fazer senhor daquelle estreito, com trazer muitos navios no mar, e desta vez que veio de Méca trouxesse alguns Turcos Officiaes de fazer fustas, e outros que andassem nellas, por os Alarves Arabios, de que elle era senhor, não saberem das cousas do mar. E quando chegou a Méca, e achou nova do que Gomes de Souto-maior fizera, e que

fe a Armada que levava chegára junta, segundo a terra ficava, sem dúvida se fizeram senhores da terra, deo-lhe esta ida grande aviso pera o que ao diante havia de fazer. E posto que logo começou a se prover de armas, polvora, artilheria, e outras cousas necessarias a seu intento, quando soube que Diogo Lopes era em Ormuz, dobrou todas estas munições, e forças: considerando que se D. Garcia, que era Capitão de Ormuz, mandára quarenta terradas, e tres navios Portuguezes, e tanta gente como levavam, que faria o Governador da India. Assi que destas suas considerações, e da nova que lhe logo foi de Ormuz, tanto que Antonio Correa se fez prestes, a grão pressa começou de se fazer forte; e ainda pera dobrar mais nestas forças, chegou Antonio Correa da maneira que dissemos. E o apercebimento com que este Mocrim o estava esperando, eram doze mil homens, em que entravam trezentos de cavallo Arabios, e quatrocentos frécheiros Parseos, e vinte Rumes espingardeiros, com outros da terra a que elles tinham enfinado este uso. E no porto diante da Cidade Baharem, de que a Ilha tomou o nome, onde se podia desembarcar, por não ter outro porto, tinha feito hum entulho de dez palmos de largo, e as faces deste entulho eram de pés de Tom. III. P. II. C pal-

palmeiras; tudo tão alto, e forte, que supprio por hum muro de pedra, e cal mui forte. E em dous, ou tres lugares, por o comprimento deste muro ser mui grande, ficavam serventias pera a ribeira, as quaes tanto que Antonio Correa surgio no porto, logo elle mandou fechar. È per cima do muro nos lugares de suspeita poz toda a artilheria que tinha, e repartio aquelle comprimento de muro em capitanías, tudo ordenado como homem industrioso, e bom Capitão, e cavalleiro que era, porque todas estas cousas elle mostrou de si no dia que Antonio Correa o commetteo. E porque convem pera melhor entendimento deste feito, e de outros que ao diante succedêram, queremos aqui dar noticia desta Ilha Baharem, e das suas cousas, primeiro porém do maritimo que jaz dentro deste mar Parseo, porque o não temos ainda feito; e quando démos geral noticia das outras costas da India, de industria leixámos a relação delle pera este lugar.

## CAPITULO IV.

Em que se descreve todo maritimo, que o mar Parseo contém em si : e assi do sitio, e fertilidade da Ilha Baharem.

Ste mar, a que chamamos Parseo, jaz entre duas terras, huma que lhe fica ao Ponente chamada Arabia, e a do Levante Parsea, e tomou mais o nome desta, que da outra, porque o maritimo da Persia he bem povoado. E ainda que não seja de tão notaveis, e célebres Cidades como ella tem, são villas, e nobres povoações, que se servem delle; e do interior da melina Persia alguns rios notaveis vem descarregar suas aguas nelle, e a terra da Arabia não tem alguma coufa destas. Porque começando do Cabo chamado Moçandam, a que Ptolomeu chama Asaboro promontorio, que situa em vinte e tres gráos e dous terços de altura do Norte, e nós em vinte e seis, té o sim deste mar, que he na foz dos rios Eufrates, e Tigre não ha em toda esta costa mais que quatro povoações. Logo em dobrando este Cabo Moçandam jazem estes tres, Camuzar, e Gaçapo, que estam mui vizinhos hum ao outro, ambos Aldeas de pescadores de algum aljofre pouco que alli pescam, e a villa Julfar, que he mais povoada, C ii

e de maior pescaria, e por isso rende a ElRey de Ormuz o dobro dos outros. A quarta povoação he a villa de Catifa, que está defronte da Ilha Baharem obra de dez leguas, que segundo a situação della parece ser aquella, a que Ptolomeu chama Itmar, que está fronteira á Ilha chamada per elle Ichara, que por ser a maior, e mais junta á terra Arabia, digamos que seja a de Baharem, posto que elle situe o lugar, e a Ilha em altura de vinte e cinco gráos do Norte, e nos em vinte e scis e hum quarto. Todo o outro maritimo, fob reverencia de quantas Cidades, villas, lugares, portos, e rio Laris, que elle Ptolomeu alli situa, tudo he hum areal o mais deserto, e esteril do que Arabia tem, a qual parte os Arabios chamam Yaman. E por razão da esterilidade desta costa deram ao mar a denotação mais de Parseo, que Arabio, porque da parte da Persia tem os lugares que veremos. Leixado o lugar de Iafque, que he a mais notavel cousa que aquella costa tem, ainda que está fóra da garganta daquelle estreito, o qual nós situamos em vinte e quatro gráos largos da parte do Norte, e Ptolomeu em vinte e dous e meio, chamando-lhe Carpella promontorio, é indo pera dentro do estreito, entramos na terra chamada Mogastam, que quer dizer

# DECADA III. LIV. VI. CAP. IV. 37

palmar, por o grande número de palmeiras que ha per toda aquella Comarca, onde ha muitos lugares pequenos, de que El-Rey de Ormuz tem rendimentos. No qual Mogastam hoje apparece a memoria da Cidade Ormuz que alli esteve, a que Ptolomeu chama Armuza, que se traspassou na Ilha Geru, que he a que hoje chamamos Ormuz, pola causa que já atrás dissemos fallando no fundamento deste Reyno. E como a mais desta terra Mogastam he alagadica, e doentia ao longo da costa, não tem lugares senão ao modo de Aldeas, de que os principaes são estes; Cuxstach; Chaçoá, Braemi, que he o porto de Mogastam, e Ducar, Angom, defronte dos quaes está a Ilha Geru, em que está situada a Cidade Ormuz, que será da terra sirme té quatro leguas pouco mais, ou menos, junto da qual Ilha está outra mui pequena per nome Larec. E tornando á costa, corre ao longo della a Ilha Queixome, que tem de comprido vinte leguas, em que ha alguns lugares pouco notaveis por ser mui doentia. E do fim desta Ilha té o Cabo chamado Nabam, que será distancia de trinta e feis leguas, a qual costa de terra os naturaes chamam Dolestam, jazem estas Ilhas de nome Pilot, Caez, que foi já cabeça do Reyno, e se desfez com a fundação da The state of the s

Cidade Ormuz, (como atrás escrevemos,) e adiante está Lára. E deste Cabo Nabam té a villa Rexet, onde entra o rio Rodon, fe faz a terra curva á maneira de enseada. na qual distancia, em que haverá quarenta leguas, estam estas villas, Bedican, Chiláo, e o Cabo de Verdestan. E da villa Rexet té a fóz do rio Eufrates, que ferá espaço de cincoenta e oito leguas, está a Ilha Cargue, notavel neste mar, que distará da terra firme cinco leguas, e da villa Rexet quinze; e mais adiante seguindo a costa, Mahar, onde entra hum rio, e depois Dirtáo, Ancuza, Turáco, e o rio Charom. Leixando o interior que jaz das fózes do rio Eufrates, a que os Parseos chamam Fiat, e ao Tigre, que se nelle mette, Digilá ; e começando na Ilha Murzique, que faz ao rio duas fózes, a qual Ptolomeu chama Teredon, e situa em trinta e hum gráo, e nós em trinta escassos, torna a costa a voltar pera o Sul com nome da terra Arabia. E o epitheto de deserta bastava pera se saber não ser tão habitada como elle Ptolomeu a faz, por a terrra em si ser tal, que mais se póde dizer pastada, que habitada; e ainda em partes he tão areenta, e tal, que não ha ahi pasto pera aves, quanto mais pera alimarias, de maneira, que daqui té a villa de Catife, que está defron-

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. IV. 39

te da Ilha Baharem, e della té o Cabo Moçandam não ha mais povoações das que dissemos. O que a terra tem em si, e o modo de seu viver, em os Livros da nossa Geografia se verá, tirado da Geografia dos proprios Arabios, e Parseos, dos quaes nos temos cinco Livros, dous em a lingua Arabia, e tres na Parsea. Fica agora pera fabermos deste mar Parseo estar nelle a Ilha Baharem, a conquista da qual nos fez dar noticia do maritimo delle, a qual terá em roda pouco mais, ou menos trinta leguas, e na maior longura della haverá pouco mais de fete leguas, e distará da Ilha Ormuz cento e dez. E na terra a ella fronteira, dentro no sertão vinte leguas pouco mais, ou menos, está a Cidade Lásath, a qual com seu contorno de terra he a mais fertil, e mimosa que tem toda aquella parte chamada Yaman, e de que Mocrim, sobre quem Antonio Correa hia, (como dissemos,) era Rey. O sitio desta Ilha em si he terra baixa, e de grandes palmeiras, e terra mui humida, e viçosa; poique em qualquer parte que cavam, acham logo agua, mas he çalobra, donde se causa ser mui doentia, e principalmente em certos mezes do anno, que são do fim de Setembro té Fevereiro; e he ás vezes tão pestenencial neste tempo, que a mais da

gen-

gente nobre nestes mezes vam estar na villa Catife, e pelo maritimo de Arabia. O maior rendimento que esta Ilha tem da novidade della, he de tamaras, por ferem tantas, que daqui se levam pera muitas partes, e ha dellas grande diversidade, por humas serem de huma sorte, e outras de outra ao modo que cá vemos nos figos, e peras. Além desta fruta, tem quasi toda a nossa de Hespanha, principalmente a ortada, assi como romans, pessegos, sigos, e todo genero de hortaliça. Os moradores della todos são Mouros Arabios, e a principal povoação que tem, he huma Cidade chamada Baharem, que deo o nome da Ilha; e todalas outras povoações, que são mais de trezentas, não tem a policia desta. A qual he de boas casas de pedra, e cal, fobradadas, com eirados, varandas, e janellas, principalmente os paços d'ElRey, que querem imitar a policia dos Parseos, por a terra fer mui rica. Cá ella tem duas cousas, que a fazem ser frequentada, assi da Arabia, como da Persia: a primeira, a novidade das tamaras, que naquellas partes he como ácerca de nós o mantimento do figo passado do Algarve, que corre pera diversas partes; e a outra cousa que a mais nobrece he a pescaria das perolas, e aljofre, que se alli pescam, que he o me-

#### DEC. III. LIV. VI. CAP. IV. E V. 41

lhor de todo aquelle Oriente, assi em grandeza, como em ser Oriental, principalmente as perolas. Mas não he tamanha esta pescaria como a da Ilha Ceilão da India, e Aynam da China, as quaes tres Ilhas são os principaes mineiros de todo aquelle Oriente, onde se aquella ostra cria. Das quaes pescarias, e assi das que ha nas Antilhas de Castella, tratamos particularmente em os nossos Livros do Commercio, no Capitulo das Perolas, e Aljosre, como já em outra parte apontámos.

#### CAPITULO V.

Como Antonio Correa sabio em terra na Ilha Baharem, e pelejou com ElRey Mocrim, na qual peleja foi ferido de huma espingarda, que causou haverem os nossos vitoria, e depois foi tomado o seu corpo já morto.

A Ntonio Correa, tanto que os navios de fua Armada chegáram, per os quaes esperou seis dias primeiro que se ajuntassem com elle, teve conselho com os Capitaes no modo que teriam ao desembarcar, pera commetter aquella força, que El-Rey Mocrim tinha seita, a qual elle mais fortaleceo do que escrevemos, em quanto Antonio Correa se deteve esperando polas

OU-

outras vélas que lhes faleciam. Na qual consulta se assentou que commettessem aquella força per duas partes, elle per huma com o corpo de toda a gente Portuguez, e Raez Xarafo com os seus Mouros per outra; porque como eram muitos, e mais gente não mui fiel, pareceo cousa mais segura cada hum pelejar a sua parte. Peró nunca pode acabar com Raez Xarafo que fosse como elle Antonio Correa queria, nem menos em o dia que elle defejava, que era dia do Apostolo Sant-Iago, por ser Patrão de Hespanha, cujo appellido se invoca no commetter batalha contra Mouros. Finalmente elle Antonio Correa passado o dia de Sant-Iago, dahi a dous, que eram vinte e sete de Julho, se embarcou em todolos bateis, tendo assentado com Raez Xaraso que faria outro tanto, e assi o sez, não que fosse romper nos Mouros, mas foi-le pôr em hum teso donde pudesse seguramente ver o successo da batalha, pera se determinar no que faria. Antonio Correa, porque ir commetter de frécha a força dos Mouros no lugar onde se desembarca, era muito maior perigo por razão da artilheria que tinham alli assessada, e mais podiamlhe impedir a fahida, quiz que fosse hum pouco mais acima, pera vir ao longo da força commetter per onde a gente não fol-

fe

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. V. 43

se tão aventurada. E posto que nisso teve bom resguardo no lugar que tomou, ainda que não foi de tanto perigo, foi de mais trabalho; porque como o mar onde elle fahio espraiava muito por ser alli mui baixo, a toda a gente lhe dava a agua pola coixa de maneira, que em sahindo, hiam mais pera se pôr a escorrer da agua, que correr o caminho, que logo tomáram apressado: feu irmão Aires Correa com cincoenta homens, a que elle deo a dianteira, e elle Antonio Correa ficou na trazeira com todo o outro corpo da gente, que feriam té cen-to e fetenta. E porém primeiro que fe apartasse dos bateis, leixou nelles toda a gente do mar, e por Capitão della Tristão de Castro, ao qual mandou que se puzesse de largo com os bateis, e que em nenhuma maneira recolhesse pessoa viva, senão per seu mandado. Aires Correa como era homem mancebo, desejoso de honra, e hia acompanhado de alguns Fidalgos de fua idade, que tambem a desejavam ganhar, e mais pois lhe davam aquella dianteira, metteo-se tão rijamente com os Mouros, como chegáram ao lugar do combate, que affi com bésteiros, e espingardeiros que levavam, como ás lançadas feríram, e derribáram muitos Mouros. Porém esta obra tambem foi à custa do seu sangue, receben-

do logo Aires Correa duas fréchadas, e assi os outros que com elle hiam tambem foram encravados; na qual furia sobreveio Antonio Correa com o corpo de toda a gente. O qual tanto que deo Sant-Iago, assi obrou o ferro de todos, que a pezar dos Mouros elles se fizeram senhores de alguma parte das tranqueiras; e seguindo mais avante, começáram os Mouros desamparar sua defensão, e recolher-se pera a Cidade. O qual retraimento pareceo em alguma maneira artificio; porque como elles eram muitos assi de pé, como de cavallo, e não havia hum dos nossos pera cento delles, fizeram tão grande praça, que pareceo a Antonio Correa que os levava de vencida. Senão quando ElRey Mocrim fahio com hum corpo de gente de cavallo, e assi apertáram com os nossos, que lhes fizeram perder o lugar que tinham tomado, e os lançáram pelas tranqueiras fóra de maneira, que os nossos ficavam entre elles, e o mar. È como era lugar mais largo, acudio tanto pezo de gente sobre os nossos, que andavam mui mal tratados : cá não se aproveitavam tão bem das fuas armas, como os Mouros. Os quaes traziam humas lanças de trinta palmos, que cram maiores hum terço, que as dos nossos de maneira, que a seu salvo davam quatro lançadas primeiro

aue

## DECADA III. LIV. VI. CAP. V. 45

que recebessem huma; e neste aperto dellas, e assi de muita fréchada, em que os Parseos são déstros, como os Arabios no ferir de lança, foi derribado, e mui mal ferido Aires Correa. E dando a nova a seu irmão Antonio Correa, dizendo que era morto, respondeo: Avante, amigos, leixa-o que acaba em seu officio. E verdadeiramente elle acabára alli feus dias, fenão fora per Aleixo de Sousa Chichorro filho de Garcia de Sousa, e per Ruy Correa silho de Jorge Correa do Pinheiro, e outros que eram com elle, os quaes o defendêram que o não acabassem de matar, já com dez ou doze feridas, andando elles também vertendo o seu sangue de outras que alli houveram. A este tempo em ambas as partes havia assás trabalho, porque os nossos se viam mui perseguidos do grande número dos Mouros, e das compridas lanças que traziam, e fréchadas que pareciam exames de aguilhões de morte. E elles tambem andavam de maneira, que eram mortos dous cavallos debaixo das pernas a ElRey Mocrim, sem ser conhecido em mais, que ser hum dos que melhor pelejavam na dianteira: com o qual trabalho houve de ambalas partes reter-se cada huma em si pera tomar algum alento. Porque além do trabalho do ferro, era tão grande a calma, que anda-

vam

vam os homens affogados sem alento algum, com o qual tempo de tregua Antonio Correa muito folgou, não tanto por dar vida a huns, quanto por não acabarem de morrer naquella praia outros, que se não podiam ter nas pernas do muito fangue que se lhes hia, os quaes logo mandou recolher aos bateis, e a seu irmão Aires Correa com elles. Recolhida esta gente ferida, e feito Antonio Correa em hum corpo com a outra, deo novamente Sant-Iago nos Mouros; e foi a cousa assi favorecida de Deos, que começáram elles de se retraer; e porém não perdendo o campo em modo de fugida, mas como gente attentada, e que não oufava desapparecer d'ante os olhos de seu Senhor. O qual como era homem que entre os Alarves tinha fama de cavalleiro, e queria mostrar que o era em ferir os nossos, ousadamente se punha na dianteira, com que hum dos nosfos espingardeiros veio a tentar naquella fua foltura, sem saber quem era, lhe deo per huma coixa que lha passou, com que se elle sahio daquelle conflito, e furia da peleja, e em sua companhia alguns Mouros principaes que andavam em fua guarda. A outra gente commum, como foube da causa da ida d'ElRey, começou logo largar o campo, e de pouco em pouco vieram de Comin S

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. V. 47

todo a virar as costas a quem melhor corria. Aos quaes Antonio Correa não quiz seguir; porque ainda que em todos havia boa vontade, as pernas os não ajudavam: cá além do trabalho de pelejar, era tanta a calma, que ella bastava pera os deter, e não feguir mais a vitoria. Raez Xarafo quando vio que era por nós a vitoria, fahio com sua gente das terradas, mostrando que té então não pudéra mais fazer por a fua gente ser muita, e outras desculpas de homem manhoso, que primeiro quiz ver o termo em que os nossos ficavam pera se determinar. Antonio Correa, posto que entendeo o seu modo, e cautelas, dissimulou com elle, recebendo-lhe suas desculpas, e mandou que soltasse sua gente no alcance dos imigos. Mas elle tinha mais olho no roubo da Cidade, que ir trás elles, e começou de entrar nella, o que lhe Antonio Correa não consentio té primeiro se fazer senhor das casas d'ElRey Mocrim, que eram mui boas, onde elle Antonio Correa fe poz a fazer Cavalleiros áquelles que o quizeram ser, por o feito ser mui honrado, e dos bem pelejados daquellas partes, em que morrêram dos nossos seis, ou sete, dos quaes hum delles era Jorge Pereira, e assi houve muitos feridos. E dos Mouros, além d'ElRey Mocrim, que morreo dahi a

tres dias, na mesquita onde foi ter Gomes de Souto-maior, (como atrás dissemos,) morreo o Governador daquella Ilha Baharem, e cinco, ou feis Mouros honrados, a fóra outros de cavallo, que feriam per todos té vinte e cinco, e da gente commum mais de duzentos, tudo feito em espaço de duas horas. Antonio Correa, entregues as casas d'ElRey a Raez Xarafo, recolheo-se ao mar, e mandou primeiro pôr fogo a mais de cento e quarenta terradas, assi das que havia na terra pera a pescaria do aljofre, como pera serviço da Cidade; e não mandou queimar huma galeota que estava em estaleiro, que os Turcos tinham feita, porque a quiz levar a Ormuz; e ao outro dia que a mandou lançar ao mar, que não foi com pequeno trabalho, lhe poz nome Mocrim em memoria d'ElRey que a mandára fazer. E quando chegou ao galeão, foi huma piedade ver como a gente jazia muita della ainda por curar; e posto que elle tambem houvera mister ser curado de huma ferida que levava em hum braço, não descançou té mandar curar a todos. E não foi nada o trabalho daquella primeira cura pera o que tiveram aquella noite com hum pouco de fogo, que se accendeo no galeão: a revolta do qual fez levantar a todos, e a muitos delles quebráram os pon-

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. V. 49

tos, e ao outro dia lhos tornáram a cozer. Havendo já quatro, ou cinco dias que era passado este da vitoria, mandou Raez Xarafe dizer a Antonio Correa, que elle tinha fabido como Mocrim aquella noite paffada falecêra, e os feus determinavam levar o feucorpo a enterrar a Lasah, ou Catif aquella noite seguinte, que lhe pedia houvesse por bem de elle mandar a Racz Sadradim seu parente com algumas terradas pera na travessa da Ilha á terra firme o irem tomar, e lhe fer cortada a cabeça publicamente, o que lhe foi concedido. E foi esta ida feita. tão prestes, que chegáram a tempo que tomáram o corpo de Mocrim, e foi-lhe tirado a cabeça, e esfolada, e cheia de algodão, tudo feito tão subtilmente pelos Mouros, que foi levada em sinal de vitoria a ElRey de Ormuz per Balthazar Pessoa, que Antonio Correa mandou em huma fusta a Diogo Lopes de Sequeira. O qual com parecer d'ElRey de Ormuz se fez na praça da Cidade huma sepultura, em que ella foi mettida com dous letreiros, hum em nossa linguagem Portuguez, e outro em Parseo, em que se relatava o caso como passou. Com a morte d'ElRey Mocrim, e pregões, que se lançáram pela Ilha de Baharem, notificando como aquelles, que não se viessem metter debaixo da obediencia d'ElRey de Tom. III. P. II.

Ormuz, se procedia contra elles como trédores, hum fobrinho d'ElRey Mocrim chamado Xech Hamed, debaixo do governo do qual toda a gente da Ilha estava, e assi a Villa Catif, mandou a Antonio Correa dous cavallos de presente em lugar de visitação, dizendo, que elle, e toda a gente daquella Ilha, e assi da Villa Catif, desejavam metter-se debaixo da obediencia d'El-Rey de Portugal; que se lhe désse seguro, viria a elle tratar algumas cousas pera haverem effeito as que lhe mandava dizer. Dado este seguro per Antonio Correa, veio a elle, e assentou que se désse passagem pera a terra firme de Arabia a elle, e todolos Turcos, e estrangeiros, assi Arabios, como de qualquer outra nação que alli eram vindos em favor d'ElRey Mocrim seu sobrinho, e elle lhe entregaria a Ilha, e a Villa Catif pacificamente sem mais trabalho algum. O que lhe Antonio Correa concedeo com tanto, que não levassem armas, nem cavallos comfigo, sómente suas pessoas, e qualquer outra fazenda que tivessem; e por serem contentes disso, depois de a terra firme posta em nosso poder, Raez Xarafo nas suas terradas passou da outra banda da Arabia todos aquelles que se quizeram ir. E per derradeiro elle mesmo foi tomar posse da Villa Catif, onde esteve per alguns dias

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. V. 51

té se ir pera Ormuz, leixando alli alguma gente sua de guarnição. E tambem leixou Antonio Correa por Governador de Baharem a hum homem velho, e honrado per nome Bucar, Arabio de nação, com que os da terra ficáram contentes, porque foffrem mui mal ferem governados por gente Parsea polo odio que entre si tem. E depois que Antonio Correa foi em Ormuz, mandou Diogo Lopes pera alli João Boto moço da Camara d'ElRey por Feitor, e Antonio Abul seu Escrivão, com seis, ou fete Portuguezes, os quaes depois foram mortos pelos Mouros no alevantamento de Ormuz, como adiante se verá, em que este João Boto foi havido por verdadeiro martyr de Christo no genero de sua morte. Antonio Correa, posto que ainda tinha muitas cousas por acabar na terra, assi na arrecadação dos cavallos, e armas que leixáram os Arabios, como em outras coufas pera bem da fazenda d'ElRey, e mais assento da terra; entregou o cuidado de tudo a Raez Xarafo, por se não poder mais deter: cá levava por regimento de Diogo Lopes, que não fizesse mais demora, que té poder ser com elle em Ormuz per sim de Julho, porque neste tempo esperava de se partir pera a India, e elle não se pode espedir dos negocios menos que a doze de Agosto, Dii

que se partio com sua frota, e chegou a vinte e cinco, onde soi recebido com grande honra, e prazer de todos, e principalmente d'ElRey de Ormuz, mandando-lhe cavallos, arreios, e muitas peças, e assi aos Capitaes que com elle vieram, por o trabalho que leváram em lhe restituir aquella Ilha a sua obediencia.

#### CAPITULO VI.

Como D. Aleixo de Menezes mandou D. Jorge de Menezes per terra com soccorro a ElRey de Cochij, que estava em guerra com o Çamorij de Calecut: e do que Diogo Fernandes de Béja passou sobre a barra de Dio: e o que Diogo Lopes de Sequeira sobre isso fez depois que o soube.

M quanto estas cousas passáram em Baharem, se sizeram na India outras, de que convem darmos relação polas insarmos em seu proprio lugar. A primeira foi, que entre ElRey de Cochij, e o Çamorij de Calecut havia grande rotura de guerra. E peró que ElRey de Cochij com favor nosso tinha entrado pela terra obra de sete leguas, e estava em seu arraial fronteiro a seu imigo, todavia em comparação do peder do Camorij era cousa mui desigual, que causou ver-se elle tão apertado, que man-

### DECADA III. LIV. VI. CAP. VI. 53

mandou pedir a D. Aleixo, que estava invernando em Cochij com os poderes de Governador, que o provesse de alguma gente de bésteiros, e espingardeiros pera se favorecer com elles, por estar posto em muita necessidade. O que D. Aleixo logo proveo, mandando D. Jorge de Menezes filho bastardo de D. Rodrigo de Menezes comté trinta espingardeiros, e cinco trombetas, o qual ante de chegar ao arraial onde El-Rey de Cochij estava alojado, elle o veio receber obra de meia legua, dando-lhe muitos agradecimentos de sua ida, sabendo ser primo com irmão de D. Aleixo. E dizendo, que com sua chegada tinha certa a vitoria de seu imigo, porque nunca tivera Portuguezes em sua ajuda, que não fossevitoriofo, quanto mais com fua pessoa em que havia tantas qualidades. E não fe enganou nisso ElRey de Cochij, porque Dom Jorge era muito cavalleiro, e logo na primeira batalha que deo ao Çamorij elle sentio tanto ser aquella ajuda nossa, que se affastou do lugar onde estava tres leguas, tendo naquelle tempo juntos mais de duzentos mil homens, e ElRey de Cochij quarenta. E deste pouso foi tomando outros dous, de tres em tres leguas, sem entre elles haver rompimento. Porque como estes Principes toda a fua guerra são os appara-

tos della, e eleições do dia da peleja, e huma figralha que voa da parte contraria, fegundo suas feiticerias, he impedimento pera não pelejar; andou lá D. Jorge hum mez sem fazer mais cousa alguma. E ainda deram entender os Sacerdotes a ElRey de Cochij, que elle eta impedimento andar naquelle arraial, por quanto os seus idolos se anojavam de sua estada alli, e não queriam dar resposta do que eram perguntados; e soubesse certo que seu imigo de todo se recolheria pera suas terras, como elle D. Jorge fosse partido. A qual resposta estes Sacerdotes davam, segundo os nossos depois souberam, porque viam que com elles serem presentes, estava ElRey de Cochij tão confiado, e seguro, que fazia poucas interrogações a elles Sacerdotes; e vendo que perdiam parte do seu credito, e não eram tantas vezes chamados ás confultas, fizeram esta amoestação a ElRey, que espedisse a D. Jorge. E assi se fez, tornando-se elle pera Cochij, mostrando-lhe El-Rey o grande contentamento que tivera de fua ida, e que elle fora causa de seu imigo se recolher. Tanto póde o interesse particular, que muitas vezes a vida, e o estado de hum Principe pende de hum máo conselho; e assi houvera de acontecer a este Rey de Cochij polo credito que deo a estes Sa-

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. VI. 55

cerdotes. Os quaes ainda que fossem do Demonio, e não podiam aconselhar outra cousa senão obras delle, muitos falsos profetas houve na Lei da Escritura, per os quaes assi nas cousas da guerra, como da paz, os Reys, e Principes daquelle povo de Ifrael se governavam; e com elles dizerem, eltas cousas manda Deos, aconselhavam outras, que mandava o seu proprio interesse. O qual modo ainda vemos continuado na Igreja de Deos, e permittio elle, porque como a congregação Christá consta de dous gladios, espiritual, e temporal, em muitas partes se troca este poder em pessoas incompetentes, lavrando a terra com a espada, e pelejando com o arado. O qual abuso vem a ser o proprio açoute do erro : cá nunca Deos disse verdades per instrumento improprio, senão per o natural daquelle uso porque guarda a justiça nas cousas, excepto alguns particulares casos fignificativos de Mysterio, como a profecia de Balam, e a sua asna, &c. Assi este Rey de Cochij, tendo necessidade de gente de armas, que era o instrumento proprio que lhe servia no estado em que elle estava, com a chegada do qual vio logo princípio da sua vitoria, acceitou o conselho de profetas falsos, por razão de seu particular interesse, que lhe fizeram perder a honra que tinha ganhada

com

com a vinda de D. Jorge. Cá fabendo o Camorij sua partida, veio outra vez sobre ElRey, o qual se vio tão necessitado de remedio, que se acolheo a Cochij a buscar o nosso abrigo, que tinha engeitado na espedida de D. Jorge. Neste mesmo tempo que Diogo Lopes esteve em Ormuz, foi dar com elle Diogo Fernandes de Béja, que elle leixára sobre a barra de Dio esperando pelo recado d'ElRey de Cambaya, a que tinha mandado Ruy Fernandes, (como atrás escrevemos,) o qual recado foi conforme a todalas outras verdades de Melique Az. Porque como elle não trabalhava em outra cousa, senão em que nós não houvessemos d'ElRey fortaleza em Dio, quando Ruy Fernandes chegou onde ElRey eftava, que era na Cidade Champanel, já Melique Az per seu filho tinha recado do que passára com Diogo Lopes, e que a esse sim mandava aquelle mensageiro a ElRey. Melique Az primeiro que elle viesse a El-Rey, já tinha assentado com elle a resposta que havia de dar de maneira, que não deo espaço algum que elle Ruy Fernandes pudesse ter intelligencia com alguns dos Senhores da Corte, que a elle Melique Az não tinham boa vontade, per meio dos quaes elle Ruy Fernandes pudesse mover a ElRey ao que lhe Diogo Lopes mandava

### DECADA III. LIV. VI. CAP. VI. 57.

pedir. E a resposta que ElRey deo foi; que se tornasse logo, e dissesse ao Governador Diogo Lopes, que Melique Az andava lá com aquelle requerimento per sua parte polo muito que desejava estar alli huma fortaleza d'ElRey de Portugal, e que com algumas occupações elle o não tinha defpachado; que como os negocios lhe defsem lugar, elle o despacharia com recado pera elle Governador. Diogo Fernandes quando vio esta resposta, dissimulou com Melique Saca, mostrando que queria esperar que viesse seu pai, pera com sua vinda levar recado a Diogo Lopes; e entretanto ordenou com Fernão Martins Evangelho, que começasse recolher pouco a pouco a fazenda que tinha comfigo, porque elle efperava de notificar a guerra a Melique Saca, como lhe Diogo Lopes mandava. Fernão Martins, porque tambem fentia delle Melique Saca que por recado que tinha de seu pai reinava alguma malicia se Diogo Fernandes quizesse estar alli muitos dias, o mais dissimuladamente que pode, polo não sentirem, e reterem, (como já outras vezes fizeram,) dinheiro, e alguma fazenda que se podia encubrir, de dia a mandava em cestos em volta com os mantimentos, que ordinariamente enviava a Diogo Fernandes, té que huma noite recolheo sua pessoa. Me-

lique quando pela manha foube ser elle Fernão Martins recolhido, e a cafa estava como cousa leixada, e com algumas que elle não podia levar comfigo, affi como cobre, e outras fortes de mercadoria de grande volume; entendeo que Diogo Fernandes estava mudado do que dizia, e dissimuladamente lhe mandou hum recado. Trás o qual veio logo outro dizendo, que a elle se vieram queixar alguns mercadores, que Fernão Martins lhe devia muito dinheiro de mercadorias, que lhe tinham vendido fiadas, que o mandasse logo a terra pera estar á conta com elles, e lhe pagar, senão que sería necessario, por elle fazer justiça ás partes, mandar suas fustas fazer reprezaria naquelles seus navios. Ao que Diogo Fernandes respondeo, que elle mandára a Fernão Martins que se recolhesse, por estar naquella Cidade havia muito tempo, quasi em modo de arrefem, sem elle, nem seu pai consentirem que se fosse, e que levar fazenda alheia, elle a não levava, ante leixava muita na cafa onde pousava, a qual elle Diogo Fernandes Iha havia por entregue, pera em todo tempo dar della razão. E quanto ao que dizia das suas fustas, ellas podiam ir; e se sossem, soubesse certo que lhe havia a paz por quebrada, e lhe faria todo o damno que pudesse, co-

# DECADA III. LIV. VI. CAP. VI. 59

mo a cousa de imigos. Melique Saca, porque este rompimento era o que seu pai defejava, por não vir a descubrir quanta mentira tinha dito, se a paz mais durasse, logo pela manha mandou fobre Diogo Fernandes o seu Capitão Aga Mahamud com grande número de fustas. E assi tratáram os nossos navios com sua artilheria, que muito maior damno fizeram a Diogo Fernandes, do que lhe elle fez, com que lhé conveio fazer-se á véla caminho de Ormuz levar este recado a Diogo Lopes. O qual, peró que tinha dado por regimento a Diogo Fernandes, que quando denunciasse a guerra a Melique Saca, ou a seu pai, (se fosse presente, não se detivesse mais, senão fazer seu caminho, posto que as suas fustas o commettessem, quando soube o caso, e o modo de sua partida, sicou muit agastado, por ver quanto mal lhe tinha feito o geral voto dos Capitães, no confelho que lhe deram, sobre o negocio de dar em Dio. E como estas indignações que os homens tem nos casos da conjunção perdida, se remata na esperança de se poderem vingar, consolou-se Diogo Lopes no que esperava fazer sobre este caso. È primeiro que partisse de Ormuz, acabou de assentar outro, que não deo menos trabalho que este de Dio, parecendo a ElRey D. Manuel,

que

que lho mandou fazer, que assentava as coufas daquelle Reyno em mais proveito do mesmo Rey; e o caso foi este. Ao tempo que Affonso d'Alboquerque mandou fazer hum livro de todolos rendimentos que elle tinha, e assi de sua despeza, não soi pera mais que saber pontualmente o que podia ficar a ElRey de Ormuz pera lhe pagar as pareas, que lhe per elle Affonso d'Alboquerque eram postas. E achou-se, visto o rendimento, e despeza, (de que atrás démos relação,) que folgadamente o podia fazer, se ElRey não fosse tão roubado, como era per seus Officiaes. E porque todolos annos, quando lhe mandavam pedir eftas pareas, clamavam que não rendiam as entradas das mercadorias, nem menos as terras firmes, e os outros direitos, e impostos que ElRey punha, tanto que bastafse pera a despeza ordinaria do Reyno, quanto mais pagar pareas, e estas cousas todas vinham cá ter a ElRey D. Manuel; escreveo sobre isso a Diogo Lopes de Sequeira, mandando-lhe, que como fosse em Ormuz, dando conta a ElRey que tudo se fazia pera melhor arrecadação de fua fazenda, elle puzera Officiaes na Alfandega da Cidade, onde se pagavam todolos direitos que a ella vinham, assi per entrada, como sahida, fegundo o foral da terra, por este fer

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. VI. 61

ser o maior rendimento que o Reyno tinha. Os quaes Officiaes fossem Portuguezes pessoas de bom saber, que se aviessem bem com os Mouros, que o mesmo Rey alli havia de pôr da sua mão, com os quaes se haviam de concertar os livros que fizessem deste rendimento, pera no cabo do anno, affi os livros dos Officiaes Portuguezes, como dos Mouros, se cotejarem, e ver em verdade quanto valia toda a massa da Alfandega, sem entender no rendimento das terras firmes. Raez Xarafo, que era Governador do Reyno, e os Thefoureiros, e Officiaes, per cujas mãos se despendia toda a fazenda d'ElRey, ou (por melhor dizer) se repartia, que elle levava a menos parte, não podiam soffrer este jugo, por ser o mais duro que lhe podiam pôr. E já quando Affonso d'Alboquerque quiz saber de todolos rendimentos, o soffrêram mal, quanto mais pôr Officiaes Portuguezes, que haviam de ser olheiros de suas cousas; porém como não podiam mais fazer, dissimulavam, e encubriam esta dor pera a mostrar em seu tempo, como veremos. Finalmente pera este negocio ficáram postos estes Officiaes na Alfandega: Manuel Velho por Juiz, e Provedor della, Ruy Varella Thefoureiro, e por Escrivães Miguel do Valle, Ruy Gonçalves d'Acosta, Diogo Vaz, Nu-

Nuno de Castro, Vicente Dias. Acabado o qual negocio, como Diogo Lopes não esperava mais que a vinda de Antonio Correa, tanto que chegou com a vitoria que houve em Baharem, partio-se pera Dio, tendo já mandado diante a Diogo Fernandes de Béja, que se fosse andar na paragem da ponta de Dio ás náos que vinham do estreito, e alli o esperasse, com o qual iremos continuando neste seguinte Capitulo.

#### CAPITULO VII.

Do que succedeo a Diogo Fernandez de Béja na costa de Dio, onde Diogo Lopes lhe mandou que esperasse té elle partir de Ormuz: e o que elle tambem passou naquelle caminho té chegar a Chaul, onde começou huma fortaleza, e as causas porque.

Iogo Fernandes pera este caso que Diogo Lopes o enviava diante, levou quatro vélas, elle em hum galeão grande, e Nuno Fernandes de Macedo, e seu irmão Manuel de Macedo, e Gaspar Doutel eram Capitães dos outros navios. O qual, tanto que foi na paragem da costa da Cidade Patane, tomou dous zambucos, e Nuno Fernandes que hia mais empegado, posto que per desastre lhe escapulio huma não que vinha do estreito, veio dar com elle outra

# DECADA III. LIV. VI. CAP. VII. 63

muito maior, e mais rica, e armada, em que vinham mais de cento e vinte homens Mouros brancos, e Rumes. Com a qual, tanto que abalroou na entrada della, foi elle ferido com hum zarguncho de arremesso, e Antonio d'Araujo que foi o primeiro que entrou, e com elle Alvaro de Brito, e outros. Peró elles foram vingados deste damno; porque como a outra gente que ficava no galeão entrou, foi a cousa de maneira travada, que durou o jogo de lançadas, fréchadas, pedradas, e outros artificios de morte per toda huma hora, defendendo, e offendendo a si, e a seu imigo, té que a maior parte dos Mouros ficáram estirados onde a morte os tomou, leixando os nossos bem sangrados. E porque em a náo vinham muitas mulheres, e crianças, acabada a não de se entregar, mandou-as Nuno Fernandes passar ao seu galeão; e baldeada da não parte da fazenda, que se achou per cima, mandou a dous carpinteiros que dessem dous rombos á náo pera se ir ao fundo. Os quaes rombos foram taes, que apartado Nuno Fernandes della, alguns Mouros que ficáram escondidos, acudíram a elles, com que a náo ficou fegura, e sempre Nuno Fernandes tornára a ella, senão succedêra caso que lho impedio, e soi este. Melique Az como fabia que esté era o tem-

po em que Diogo Lopes havia de vir de Ormuz, por fer já meado de Setembro, e tambem era a monção de as náos de Méca, e de toda aquella costa de Arabia virem a Dio, por as segurar de nós, e lhe dar guarda, tinha mandado fahir a fua Armada de fustas, que seriam té vinte, de que era Capitão Aga Mahamud, que andassem naquella paragem, por ser já perto de Dio. E como elle trazia suas atalaias, que lhe descubriam o mar, tanto que houve vista das nossas náos, e principalmente o galeão, e náos dos Mouros, que tinham afferrado, entendendo o que era, veio dar-lhe vista. Os nosfos como naquella paragem não eram costumados verem tal recebimento como este que lhe hiam fazer, e estavam descuidados disso, acháram-se hum pouco confufos, porque além de não estarem muito apercebidos, acalmou o tempo, que era proprio das fustas, e elles ficavam decepados pera poderem andar, ou ajudar huns aos outros. Cá per ordenança de Diogo Fernandes hiam todos tres tanto affastados hum do outro, que se pudessem ver, pera que vindo alguma não pera Dio, que viefse a cada hum delles cahir-lhe na rede; e esta ordem que elles traziam pera damnar a outrem offendeo a elles, e foi per esta maneira. Aga Mahamud como os vio affi 

# DECADA III. LIV. VI. CAP. VII. 65

espalhados, e que o mar estava por elle, a primeira cousa que fez foi mandar duas fustas á não dos Mouros, que Nuno Fernandes leixou, que a rebocassem, e levassem caminho de Dio, e com as outras fustas fe repartio de maneira, que a todalas tres náos deo tanto que fazer com artilheria que trazia, que metteo o navio de Gaspar Doutel no fundo, e tomáram vinte e finco dos nosfos cativos, em que entrou o Mestre da não. Aga Mahamud, dando cabo a esta, dobrou as fustas sobre as outras, e tratáram tão mal a Diogo Fernandes com alguns tiros grossos de artilheria, que lhe houveram de metter o galeão no fundo; porque houve tiro tão grosso ao lume da agua, que á mingua de não haver em o galeão huma pasta de chumbo, com que The tapassem aquelle buraco, per que entrava muita agua, lhe pregaram hum bacio de prata de agua ás mãos, de maneira, que esteve Diogo Fernandes quasi mettido no fundo senão acertára de fazer damno a alguns, com hum camello, e dous falcões, que estavam postos em hum batel grande, que tinha junto de si, que as sez affastar longe. Nuno Fernandes de Macedo tambem neste tempo não padecia menos trabalho: cá além de lhe matarem cinco, ou feis homens, hum dos quaes foi o Escrivão do Tom. III. P. 1I. E ga-

galeão, e ferirem mais de vinte, todos com artilheria grossa, chegavam-se tanto a elle, sem a nossa os poder caçar, que não havia cousa que não estivesse encravada com sétas; e verdadeiramente se per muito tempo o mar estivesse morto, as fustas os mettêriam no fundo. Mas aprouve a Deos que refrescou o vento de maneira, que lhe tiveram os nossos vantagem. E como hiam necessitados de agua, e de se repairar, sizeram sua derrota via de Chaul, pera tornarem outra vez esperar Diogo Lopes, indo fempre as fustas ladrando trás elles, em quanto o tempo lhe deo lugar, té que huma trovoada que sobreveio as fez recolher pera Dio. E posto que naquella trovoada lhe supprio parte da necessidade da agua que tinham, todavia encaminháram a Chaul, e nesta travessa tomáram dous zambucos, que hiam da terra de Africa da Cidade de Brava carregados de escravos daquella costa. Chegado Diogo Fernandes a Chaul, foi logo provído de agua, e mantimentos per o Feitor Diogo Paes, que ahi estava; e leixados os feridos em cura com esta gente que tinha, tornou em busca de Diogo Lopes, o qual veio tomar a tempo que lhe aproveitou muito; porque Diogo Lopes tinha assentado em Ormuz, que quando tornasse havia de fazer fortaleza em Madrefaba cin-

# DECADA III. LIV. VI. CAP. VII. 67

cinco leguas além de Dio pera a enseada de Cambaya, onde elle tinha mandado ver, e fondar o porto per Antonio Correa quando esteve sobre Dio. E como isto foi negocio público, e não ordenado com aquelle segredo que se querem as taes cousas, per os Portuguezes que se tomáram em o navio de Gaspar Doutel, foi Melique Az sabedor desta sua determinação, e dobrou logo sobre elle com o favor que tomou daquella vitoria, fazendo gente na terra, e defensão no porto, e mais número de fuftas, pera na terra, e no mar lhe dar trabalho. Das quaes coufas houve logo nova em Chaul, e soube-as Diogo Fernandes, que foram grande aviso a Diogo Lopes pera não commetter o que trazia determinado; e o que além disto o mais desviou foi hum defaltre que lhe aconteceo já sobre Dio, que ainda que nelle se perdeo gente, e fazenda, per ventura fegundo a coufa eftava esperando por elle, foi mercê de Deos. Cá verdadeiramente, polo que depois succedeo da foltura destas fustas de Melique Az em Chaul, (como veremos,) não pudéra leixar de acontecer muito maior desaftre, fe Diogo Lopes commettera fazer a fortaleza em Madrefabá, e o desastre foi este. Vindo elle Diogo Lopes com sua frota de Ormuz, tomou no caminho huma não E ii

de Mouros, que hia pera Dio, os cativos da qual mandou repartir pelas náos. E eftando já defronte de Dio, os Mouros que hiam na náo chamada Santa Maria da Serra, de que era Capitão Aires Correa, como desesperados, estando debaixo da cuberta, puzeram-lhe fogo, o qual, tanto que foi dar na polvora, pinchou logo as cubertas pera o ar, e o casco se foi ao fundo. Em o qual defastre sem pelejar, morreo Aires Correa, livrado de tanta ferida como houve em Baharem, quasi atassalhado dellas, fegundo contámos, e assi se perdeo a maior parte da gente. E porque Diogo Lopes nesta não trazia todalas munições, com que esperava de poer mãos á obra da fortaleza que queria fazer em Madrefabá, quando se vio manco sem o necessario pera ella, e mais per tal desastre morrer Aires Correa, a que queria muito, tanto por ser seu sobrinho, como por sua pessoa, desistio de fazer a fortaleza em Madrafabá. E principalmente por não achar alli D. Aleixo de Menezes, a que elle tinha mandado que o viesse esperar té per todo Agosto, que havia de trazer gente, e Provisões pera este feito, e tambem por saber de Diogo Fernandes como Melique Az estava mui apercebido pera lhe defender aquelle lugar; com as quaes cousas elle se foi direito a Chaul, A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

## DEC. III. LIV. VI. CAP. VII. E VIII. 69

pera lá fazer esta fortaleza, porque quando se partio pera Ormuz, a este sim mandou Fernão Camelo a Nizamaluco, como atrás escrevemos, da resposta do qual neste seguinte Capitulo daremos razão.

## CAPITULO VIII.

Como Fernão Camelo veio de Nizamaluco, e trouxe recado seu a Diogo Lopes de Sequeira, que fizesse fortaleza em Chaul, e a causa porque; e começando-se a obra, vieram as fustas de Melique Az a impedir que se não fizesse; e o damno que os nossos recebêram delle.

O tempo que Diogo Lopes chegou a Chaul, era já vindo Fernão Camelo com recado do Nizamaluco, o qual havia por bem que se fizesse alli huma fortaleza com certas condições, segundo elle escrevia a hum seu Capitão que ahi estava, chamado Letessican Mouro Parseo Coraçone, homem principal, que o Nizamaluco alli mandára vir pera assentar as cousas daquella Cidade Chaul, que havia pouco tempo que fora queimada pelas sustas de Dabul, que eram do Hidalcão, com quem elle naquelle tempo tinha guerra, que soi grande parte pera o Nizamaluco dar licença pera se fazer a nossa fortaleza. Verdade he que já

d'antes elle desejava alli huma Feitoria nosfa, por causa do proveito que nisso podia ter, e a este sim eram os Feitores nossos que alli estavam quasi senhores da terra. E o primeiro que alli esteve foi João Fernandes, o qual no tempo que alli veio ter Fernão Gomes de Lemos desbaratado do estreito de Méca, onde fora com Lopo Soares, de ser mui senhor da terra, os Mouros o matáram, (como atrás fica.) Ao qual fuccedeo Fernão Camelo, que fervio poucos mezes, e a elle Diogo Paes que neste tempo servia, os quaes sempre arrecadáram os dous mil pardáos de ouro, que o Viso-Rey D. Francisco puzera de tributo áquella Cidade, por causa da morte de seu filho D. Lourenço, (como atrás escrevemos,) onde tambem tratamos do sitio desta Cidade. Consentir o Nizamaluco neste tributo, sendo depois do Hidalcão o maior Senhor do Reyno Decan, e todos tão fumosos, que não foffriam estas cousas a ninguem, não era por temor que tivesse de nossas Armadas, posto que fossem senhores daquelles mares, porque elle tinha mui pouco que entender nelle, sómente por esta causa que diremos. Como muitas vezes atrás he escrito, huma das cousas que dava o principal ser áquelles Capitaes do Reyno Decan, eram os cavallos que vinham

## DECADA III. LIV. VI. CAP. VIII. 71

de Arabia, e da Persia per via de Ormuz, muita parte dos quaes ante que nos entraffemos na India, vinham ter a esta Cidade Chaul, e a Dabul, e outros a Goa de maneira, que se repartiram per estes Capitaes, e per ElRey de Narsinga, entrando-lhe por Baticalá, e outros portos, que tinham nefte mar. Tomada Goa, ordenou Affonso d'Alboquerque, que nenhum cavallo fosse a outra parte, senão áquella Cidade, por o grande direito que alli pagam delles, que commummente são quarenta e dous pardáos per cabeça, no qual tempo de Affonso d'Alboquerque, e depois houve grandes requerimentos destes Mouros, e assi delRey de Narsinga sobre entrarem estes cavallos pelos seus portos; não tanto por haver os direitos delles, quanto por os haver á sua mão, e della comerem os outros, por ser a principal força, e nervo da guerrra, e tão substancial, que trazem os Mouros em modo de proverbios estas palavras: Senão houvera soffrimento, não houvera já Mundo; e senão bouvesse cavallos, não baveria guerra. Pois como o Nizamaluco via que o Hidalcão feu imigo nenhuma outra cousa o tinha feito poderoso fenão irem os cavallos a Goa, e Chaul, que era a meio caminho, a que as partes mais folgavam de vir, por não correrem tanto risco, não ou-

favam comnosco senão furtadamante: desejava elle fazer-nos taes obras, e tanto serviço a ElRey de Portugal, que houvesse por bem entrar per aquella sua Cidade Chaul. (que não tinha outra maritima alguma,) certa fomma de cavallos por a grande necessidade que tinha delles. E daqui vinha, que quanto aos dous mil pardaos que Chaul pagava de tributo, era mui contente, quanto mais que elle os não pagava, fenão os mercadores da mesma Cidade, e os seus rendeiros polo muito que lhe mais importava, assi pera poderem navegar seguros de nossas Armadas, como no ganho que comnosco tinham da entrada, e sahida das mercadorias. E quando Letefican o Governador de Chaul assentou o contrato com Diogo Lopes sobre o fazer da fortaleza, pera que o Nizamaluco dava licença, todalas condições delle quasi se rematavam nesta entrada de cavallos; e tanto estimava isto, que se contentou que fossem cada anno trezentos, dos quaes os direitos fe haviam de arrecadar pelo nosso Feitor ao modo de Goa. Assentado este contrato, começou Diogo Lopes a obra da fortaleza meia legua da povoação dos Mouros contra a barra do rio da parte do Norte, onde pareceo que ficava mais fegura, e podia ter melhor soccorro em tempo de necessida-

### DECADA III. LIV. VI. CAP. VIII. 73

dade, por ter as outras nossas fortalezas mui longe, e por vizinha a Cidade Dio, que começava já tomar oufadia polo que lhe tinha fuccedido em feu favor, porque té então tudo foram artificios, e manhas, de que Melique Az era grande mestre; e tirando o caso de D. Lourenço, onde elle acudio como ajudador, e ainda hum pouco vagarofo, nunca veio com mão armada contra nós tão descubertamente como neste tempo. O qual favorecido do que seu Capitão Aga Mahamud fizera, tanto que soube que Diogo Lopes estava na obra da fortaleza per consentimento do Nizamaluco. entendeo que lhe não convinha fermos tão vizinhos, e que com nosso favor Chaul se faria mui prospera, com que avocasse todalas náos que vinham de Méca, por ser per alli huma grande entrada, e fahida de mercadorias pera o Reyno Decan, o proveito das quaes elle perderia. Por evitar o qual damno, ordenou logo de nos impedir esta fortaleza, assi per mar, como per terra; e o modo que pera isso teve, foi este. Havia em Chaul dous irmãos Mouros da terra homens honrados, que a revézes governavam a Cidade, e isto per via de arrendamento, porque geralmente os Principes daquellas partes, ora sejam Mouros, ora Gentios, fazem Governadores da terra os rendei-

Lobo em outra, e Duarte Fernandes na terceira; o qual com desejo de tomar alguma vacca pera refresco, foi tanto perlongando com a terra, té que faltou nella, onde o matáram, querendo-se já recolher. Dado rebate a Simão Sodré deste desastre, tornou atrás; e onde soube que se acolhêram os Mouros, que era em huma povoação junto de Barcelor, deo nella, e com morte de alguns a despejou. E tornando-se a recolher, espedio dalli a fusta de Diogo Lobo, que se tornasse a Cananor, e elle feguio seu caminho té chegar a Diogo Lopes, a quem deo a nova da vinda de D. Duarte, (como dissemos,) e tambem deo a vida a muitos com o refresco, e provisão, que D. Aires mandava. E esta nova de como Diogo Lopes alli estava tão necessitado soubera elle D. Aires per duas náos, que Diogo Lopes espedio chegando á barra de Chaul, Capitães Christovão de Sá, e Lopo d'Azevedo. Diogo Lopes porque tinha já successor na India, apressava-se quanto podia por leixar posta aquella fortaleza em estado que se pudesse elle ir; mas parece que ainda os seus trabalhos, e dos outros Capitaes, e pessoas que com elle se haviam de vir pera este Reyno, ainda não eram acabados. Porque peló concerto que Melique Az tinha feito com o Capitão de

# DECADA III. LIV. VI. CAP. VIII. 77

Baçaim Xec Gil, (como ora dissernos,) mandou lá o seu Aga Mahamud com trinta fustas, e com as que elle tinha fizeram número de cincoenta, com que vieram demandar a barra de Chaul a tempo que andava pera entrar nella huma náo nossa, que vinha de Ormuz, Capitão Pero da Silva de Menezes filho de Ruy Mendes de Vafconcellos fenhor das Villas de Figueiró, e Pedrogão, o qual leixava lá Diogo Lopes pera certas coufas de presente, que ElRey de Ormuz queria mandar a ElRey D. Manuel, que não mandou, por ter já o animo damnado pera o que commetteo, (como se adiante verá.) Do qual Pero da Silva, tanto que as fultas houveram vista, foram-se nelle, e por o vento lhe não fervir bem pera entrar, em breve espaço ás bombardadas o mettêram no fundo, sem lhe Dom Aleixo de Menezes Capitão mór do mar poder valer, quando com sua Armada sahio de dentro do rio a lhe acudir. Porque sendo na barra, como trazia tres galeões, que haviam mister vento, e elle era-lhe contrario, o mais que fez, espedio de si as tres galés, de que eram Capitaes os atras nomeados, e huma caravella Capitão Manuel de Macedo. Mas os Mouros como viram a vantage que tinham na levidão do remo, por se remarem pera diante, e pera trás, E. 523.53

haviam-fe com ellas como ginetes com os homens de armas, entre os quaes houve tanta furia de fogo, que todo aquelle mar andava feito huma nevoa grossa de fumo, com que se não viam huns aos outros, em que os nossos recebêram assás de damno; porque somente na galé de D. Jorge, por ser mais leve no remar, de hum tiro lhe matáram tres homens, e assombráram alguns com o ar do pelouro. Gastada esta parte do dia, ficáram de noite todos na cofta do mar, tão juntos huns dos outros, que se atreveo hum dos nossos, dos que tomáram em a náo de Pero da Silva, fogir a nado, e levou nova a D. Aleixo como elle era morto de huma bombarda, que lhe levára em claro a cabeça fóra dos hombros, fem os nossos té então terem fabido ser elle o que vinha em aquella náo tomada. Dom Aleixo quando veio pela manha, foi commetter Aga Mahamud, e elle o veio receber como homem que andava favorecido do tempo, repartindo-se em tres capitanías, elle com suas trinta fustas a huma, e Xec Gil com vinte, e o Capitão Abexij em outras fuas. E tornando outra vez ao jogo das bombardadas, tinham esta ordem : espalhadas estas tres capitanías, ellas mesmas se faziam em mais partes por espalhar as nossas vélas; e como viam manquejar algu-

### DECADA III. LIV. VI. CAP. VIII. 79

ma, que se não podia ajudar da outra, carregavam fobre ella descarregando todos alli fua artilheria pola metter no fundo. E peró que tinham tanta vantage neste modo sobre os nossos, todavia D. Aleixo os foi encerrar no rio de Baçaim, que era a fua acolheita por parte de Xec Gil, no qual Dom Aleixo não podia entrar pola muita agua que demandavam as suas vélas. Os Mouros como eram avisados per terra de Xec Mahamud, dahi a dous dias tornáram commetter D. Aleixo, que estava ainda na boca do rio esperando sua vinda, e ordenáram-se pelo mesmo modo quando foi ao pelejar; e neste dia, porque Francisco de Mendoça ficou em parte que não podia fer ajudado senão de D. Jorge, elle levou mais damno que as outras vélas de gente morta, e ferida. D. Aleixo vendo que dos galeões não se podia aproveitar, ometteo-se na galé de D. Jorge, e ordenou num batel grande de hum galeão com huma bombarda grofsa, que deo a Francisco de Sousa Tavares, e com mais huma fusta, e huma caravella, e duas galés foi buscar Aga Mahamud, que estava em huns ilheos acima de Chauls O qual, como homem que já fabia andar ás voltas com os nossos navios, que eram pezados, o veio receber, e começáram seu jogo de bombardadas de novo, andando sem-

pre as fustas naquella repartição de capitanías que dissemos. E tinha tal industria, que como vinha a viração do mar, logo fe punha de maneira, e em parte, que não pudessem os nossos ir a elles, porque naquelle tempo, por ventar vivo, tinham mais alguma melhoria fobre elles. Finalmente, per espaço de vinte dias nunca outra cousa fizeram, recolhendo-se ás vezes a Baçaim a se repairar do damno que recebiam, assi em remeiros, como em lhe desapparelharem as fustas; porém logo tornáram á barra do rio onde D. Aleixo estava, tudo a fim de pelejar, e occupar os nossos de maneira, que a obra da fortaleza se não fizesse, ou ao menos fosse mui de vagar. Porque elle Aga Mahamud todolos dias era avisado quanto Diogo Lopes trabalhava por leixar aquella fortaleza feita, por já ter nova ser outro Governador vindo. Diogo Lopes temendo que por estas andarem mui azedas podiam commetter entrarem pelo rio, e ir dar sobre certos cabouqueiros, que da banda dalém do rio arrincavam pedra, e isto indose elle dalli, como esperava fazer ante que ella fosse acabada, porque lhe convinha ser em Cochij pera a carga das náos; ordenou na entrada do rio daquella mesma parte hum modo de baluarte de madeira com entulho de terra ao sob pé de hum morro, que es-

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. VIII. 81

tava naquella ponta da terra. Com o qual baluarte ficava a entrada daquella barra a elles mui defendida, e mais não podiam fazer tantos commettimentos á nossa Armada, que ficava defronte na outra parte da banda da terra, onde se fazia a fortaleza; e se a commettessem, ficava-lhes a artilheria do baluarte nas costas, de que podiam receber muito damno. E nesta força poz té quinze, ou vinte homens, e por Capitão delles a hum cavalleiro chamado Pero Vaz Permão, homem costumado andar na guerra, e que trouxera honrado nome de Italia, onde andou muito tempo. E aproveitou esta força tanto, que sicáram as fustas tão escarmentadas do primeiro commettimento segundo seu costume nos dias passados, que não tornáram alli mais.

#### CAPITULO IX.

Como Diogo Lopes de Sequeira entregou a capitanía da fortaleza de Chaul a Henrique de Menezes, e a capitanía do mar a Diogo Fernandes de Béja; e sahido do rio de Chaul pera se ir á India, se deteve por causa das cousas que Aga Mahamud sez em a Armada em que morreo Diogo Fernandes: e entregou a Armada que elle tinha a Antonio Correa, e elle Diogo Lopes se partio pera a India.

Anto que Diogo Lopes segurou aquelles commettimentos das fultas, determinou de se partir pera Cochij, pera ir fazer a carga da especiaria, e se despachar cedo pera se vir a este Reyno, por ser ja no fim de Outubro. E primeiro que o fizeffe, tomou a menagem da capitanía daquella fortaleza a Henrique de Menezes filho de Gonçalo Mendes da Silveira, que era sobrinho delle Diogo Lopes filho de sua irmã, e deo Alcaidaria mór a Fernão Camello, e Feitoria a João Caminha, e os mais officios a pessoas que per seu serviço o mereciam. A qual fortaleza ficava sómente com a torre da menagem no primeiro fobrado, e as outras officinas junto a ella, sem ter mais muro que as cerrasse, que a -J. A. J. apri-

# DECADA III. LIV. VI. CAP. IX. 83

primeira cerca de madeira, que se fez pera elegemento da grandeza da obra, dentro da qual se lavrava a outra de pedra, e cal. E leixou por Capitão mór do mar a Diogo Fernandes de Béja, o qual havia de ficar alli na boca daquelle rio com as tres galés, caravela, bargantim, e mais tres náos, té que viesse D. Luiz de Menezes, que vinha pera servir de Capitão mór do mar com seu irmão D. Duarte de Menezes, (como dissemos,) que era vindo pera servir de Governador da India, ao qual D. Luiz elle Diogo Fernandes havia de entregar toda aquella Armada. Assentadas estas cousas, sahio Diogo Lopes de dentro do rio, e veio-se lançar na boca da barra, pera que quando viesse a noite com o terrenho, se fazer á véla via de Cochij. E porque ainda de todo não eram fahidas as náos, que com elle haviam de ir, e quasi todolos Capitáes, que ficavam com Diogo Fernandes se quizeram lançar junto delle Diogo Lopes, que era da banda donde eftava o baluarte, e isto por cortezia, e segurança de sua pessoa, por Aga Mahamud andar per diante delle ladrando, o que Diogo Lopes houve por affronta; mandou a André de Sousa Chichorro que se fosse lançar com sua galé na barra, chegado hum pouco a terra, porque poder-se-hiam cozer È ii tan-

tanto com ella os Mouros com suas fustas. que entrassem no rio a fazer algum damno. Aga Mahamud tanto que vio André de Sousa a tempo que não podia ser soccorrido, foi-se a elle já bem tarde com suas trinta fustas, e as outras se repartiram em duas partes, segundo seu costume, fazendo-se na volta do mar. E como a noite veio, por terem marcada a galé de André de Sousa, onde lhe ficava pera apontar nelle fua artilheria, começáram descarregar nella sem cansar té pela manhã, no qual tempo lhe matáram sete homens, e feríram muitos, e seu irmão Aleixo de Sousa foi aleijado de hum braço. E vieram-se os Mouros tanto a esquentar em animo, vendo que não podia ser soccorrido, por o vento ser contrario a toda nossa Armada, pera poder ir a ella, que abalroáram com ella, em que cefsáram as bombardas, e vieram ás lançadas té aos terços das espadas. D. Jorge de Menezes como a sua galé era leve no remo, e ficava mais perto de André de Sousa, que as outras nossas vélas, foi-lhe soccorrer o mais prestes que elle pode; e indo a meio caminho, tirou hum tiro por final que hia a elle, com que deo animo aos nossos, porque estavam já tão cansados, que não podiam manear os braços atantas partes, como eram commettidos. Chegado D. Jorge

## DECADA III. LIV. VI. CAP. IX. 85

já junto da galé, vendo que na popa tinha hum cardume de fustas, que a tinham cercada pera de todas partes a entrarem, mandou apontar nellas hum tiro grosso, o qual fez tanto damno nellas, mettendo huma no fundo, e outras desapparelhando, que não ousaram de esperar outro, posto que Aga Mahamud trabalhava, ante que D. Jorge chegasse, de se fazer senhor della. Mas não lhe succedeo como elle cuidou: cá D. Jorge rompeo per meio delles, e foi-se ajuntar com a galé, fazendo em huns, e outros: bem de lenha na madeira, e sangue nas pesfoas. Na qual furia chegou Diogo Fernandes, que vinha na galé de Francisco de Mendoça com mais quatro bateis, que acabou de apartar aquella fustalha, que se damno leixou feito, tambem levou sua parte. Diogo Fernandes, porque a galé de André de Sousa era maravilhosa pera ver, segundo era desfeita, e desbaratada, assi da mareagem como da gente, mandou-a assi apresentar ao Governador Diogo Lopes. E elle com os outros navios foi-se pôr na entrada do rio polo defender ás fultas, palsando-se da galé de Francisco de Mendoça á de D. Jorge de Menezes, por ser melhor de remo: parece que o chamava o seu derradeiro dia naquellas mudanças, porque Aga Mahamud foi avisado aquella noite como a fa-

a fahida do Governador era ir-fe já de caminho pera a India, e que a galé com que pelejára ficára tal , que não poderia mais fervir , fenão com grande corregimento. E que entre os Portuguezes havia nova que fería alli cedo hum irmão do novo Governador, por tanto que se trabalhasse por dar fim ao que tinham começado, pois o Deos favorecia, que soubesse seguir a vitoria em quanto tinha tempo, e não vinha o Capi-tão que esperava. Aga Mahamud com este recado, logo aquella noite se ordenou pera o outro dia commetter as nossas galés; e quando veio a manha que não veio a galé, entendeo ser verdade tudo o que lhe mandáram dizer, com que ficou com tanto animo, que se apartou com suas trinta fustas, e foi demandar Diogo Fernandes, que (como dissemos) se passára á galé de D. Jorge. E pera o caso lhe ser mais favoravel, acertou que a outra galé estava lançada hum bom pedaço della contra onde jaziam as náos, em que Diogo Lopes estava pera partir, e em parte onde com o vento que ventava, que era o terrenho da manhã, não se podiam ajudar huma á outra. E as outras fustas da capitanía de Xec Gil tambem se ordenáram pera ir commetter a de Francisco de Mendoça; mas como ellas ficavam em posto, que assi do baluarte, que estava

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. IX. 87

feito na entrada do rio, como das náos de Diogo Lopes poderia receber muito damno com a artilheria, leixáram-se estar té verem o que ella fazia de si. Aga Mahamud como andava já destro naquelle jogo de bombardas, e favorecido do tempo, pela ponta do remo de que se elle mais ajudava, e em que tinha avantaje aos nossos, com grande grita foi commetter Diogo Fernandes, e a tres, ou quatro bateis, que estavam com elle; os quaes, como o ar foi cégo da fumaça da artilheria, todos se fizeram em hum corpo, emparando-se com a galé. E durou esta furia de fogo tanto, que o masto, verga, remos, e toda a cousa, com que a galé se podia servir, foi quebrada, e feita em pedaços, e era arrombada no costado per sete, ou oito partes. O Piloto vendo o muito damno que tinham recebido, foi-se a Diogo Fernandes, dizendo, que fería bem mandar cear com alguns remos, pera irem descahindo sobre a outra galé, que lhe ficava per popa, e que se metteriam nella, e nos bateis, o que pareceo bem a Diogo Fernandes pera se ajudar huma á outra. D. Jorge Capitão da galé, (posto que Diogo Fernandes era Capitão mór,) vendo que não havia remos pera aquella obra, e mais ainda que os houvefse, mostravam terem recebido muito damno,

e sobre isso grande fraqueza diante de quantos Mouros havia em Chaul, os quaes de terra, como quem vinha a ver fustas, eram postos pelos lugares altos a olhar, difse contra o Piloto: Ninguem tome remo na mão pera cear, porque lhe cortarei a cabeça com esta espada, ante remem avante se bi ba com que, mostremos ter vontade pera ir a elles; o que pareceo bem a Diogo Fernandes. E porque os bateis nossos, que traziam peças de artilheria, posto que os enxotavam derredor da galé, não faziam senão buscar abrigada, houve Diogo Fernandes paixão, e remettendo da popa, veio-se á proa a bradar com os bateis, dizendo-lhe palavras feas, porque não hiam avante. No qual tempo veio hum pelouro de huma bombarda, e deo em hum pião de hum falcão, e dalli resbalou, e veio dar elle em Diogo Fernandes per huma ilharga que lhe metteo as armas per dentro, e cahio morto, sobre o qual hum moço seu, que estava junto delle, se poz a prantear; a que D. Jorge logo acudio, e bradou com o moço que se calasse, e mandou cu-brir o corpo do morto com o bernio de hum remeiro. Quando os remeiros víram o rumor da morte do Capitão, como os mais delles eram Mouros, e gente forçada, começáram bradar per os Mouros das est a ... The ful-

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. IX. 89

fustas, que fossem tomar a galé, ao qual rumor acudindo D. Jorge, ferio com a efpada a feis, ou fete, que os fez calar. E porque eram já muitos homens mortos, em que entrava o Condestabre, e o Comitre, e outros tão feridos que não podiam traba-Ihar, chamou hum Mouro remeiro, que lhe pareceo homem pera isso, e disse-lhe que mandasse a galé, que elle lhe dava liberdade, e o havia por seguro, e assi soltou dez, ou doze degredados Christãos, mandando-lhe que o ajudassem, que além da soltura lhe faria mercê. Finalmente, favorecida a gente, aprouve a Deos que os imigos enfraquecêram, e com o damno que recebiam dos tiros da galé se foram acolhendo. D. Jorge quando os vio ir metteo-se no esquife da galé, e acompanhado dos outros bateis, fez que hia trás elle, por mostrar aos Mouros de Chaul que os levava em fugida. Tornando á galé, fez que surgisse, e mandou-a embandeirar, mostrando a vitoria que houvera, e esteve assi surto té vespora, que com a viração se foi apresentar a Diogo Lopes, que estava bem largo ao mar, o qual o recebeo com tanta honra, quanta teve de tristeza pela morte de Diogo Fernandes; porque além de se nelle perder hum homem, que pera aquelle officio da guerra havia poucos que lhe fizef- .

zessem vantagem, era grande seu amigo por cousas particulares. Ao qual mandou logo defarmar, havendo mais de quatro horas que era morto; e tirando-lhe do pefcoço huma Cruz de ouro, em que trazia reliquias, começou lançar pelos narizes algum fangue, não tendo té então lançado huma gota, e dalli o mandou levar em hum esquife a enterrar a Chaul. Em lugar do qual proveo logo da capitanía mór da Armada, que alli havia de ficar té vinda de D. Luiz de Menezes, a Antonio Correa, e deo-lhe hum galeão, por fer peça que lhe podia servir de baluarte em quanto estivesse na barra, onde lhe mandou que sizesse hum pera daquella parte estar a entrada do rio tão fegura como da fronteira onde estava o outro, de que era Capitão Pero Vaz Permão. Dada esta ordem pera guarda daquella fortaleza, partio-se Diogo Lopes no fim de Dezembro pera Cochij. E no caminho, sendo tanto avante como Dabul, começou a India fazer seu officio, (como já dissemos,) que recebe aos que a vam governar, com alegre rosto, e quando os espede de si , he com todalas injurias que lhes póde fazer. Porque nesta paragem achou D. Luiz de Menezes, que vinha com aquella pompa de muitas vélas, e Capitão mór do mar, ao qual mandou

D.

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. IX. 91

D. Duarte seu irmão que viesse acudir áquella fortaleza, que se começava fazer em Chaul, por ter nova do trabalho que os nossos soffriam das fustas de Melique Az. Diogo Lopes, encontrado D. Luiz, esperou que por fua dignidade, e idade que o fosse ver; e quando vio que o não fazia, metteo-se no batel do seu galeão, porque não levava mais vélas, por as leixar todas a Antonio Correa, e foi ver D. Luiz ao seu. Da qual vista não sicáram contentes hum do outro, porque ainda D. Luiz quizera que elle Diogo Lopes lhe dera o galeão que levava; e que se fora em outro navio pequeno, que lhe mandava dar. Partido hum do outro, chegou D. Luiz a Chaul a tempo que Antonio Correa tinha acabado hum honrado feito, e foi este.

# CAPITULO X.

Como Aga Mahamud mandou per hum ardil commetter o baluarte onde estava Pero Vaz Permão, no qual commettimento, posto que morreo Pero Vaz, e outros, os Mouros foram vencidos: no sim do qual feito veio D. Luiz de Menezes, a quem Antonio Correa entregou a Armada, e dahi se soi a Cochij embarcar com Diogo Lopes de Sequeira, que partio pera este Reyno, aonde chegou a salvamento.

Artido Diogo Lopes, tomou Antonio L' Correa posse com toda sua Armada da boca da barra, chegado muito a terra da banda de Chaul, onde Diogo Lopes lhe mandou que fizesse outra força como a fronteira, em que estava Pero Vaz: cá esta defenderia commetterem as fustas entrar per aquella parte por varejarem com sua arti-Iheria aquelle lugar. Porque a ordem que Antonio Correa, (segundo assentára com Diogo Lopes,) esperava ter com aquelle Mouro Aga Mahamud, que tanto os perseguia com a ligeireza das fuas fultas, era que elle Antonio Correa não se movesse dalli, e muito temperadamente, se elle viesse, gastasse a polvora, por a pouca que tinha: cá despendendo em tiros perdidos, em pou-

COS

# DECADA III. LIV. VI. CAP. X. 93

cos dias a poderia gastar de todo. Xec Mahamud, o nosso imigo, avisou a Aga Mahamud, que estava em Baçaim reformandofe do damno, que tambem recebeo de Dom Jorge, dando-she conta como o Governador era partido, e que Antonio Correa ficava pera fazer hum baluarte da parte de Chaul. E que estava assentado que não havia de fahir a elle a pelejar, somente defender a entrada, que a elle lhe parecia que fería bem ordenar-se de maneira, como per algum modo entretivesse a Antonio Correa, e entretanto mandasse commetter o baluarte já feito da outra banda, onde não havia mais que té quinze homens. E que se tomasse esta força, ficaria senhor do mar, e da terra, porque elle metteria tambem o lugar em alvoroço de maneira, que podia succeder com que de todo nos lançasse dalli fóra ; e pera o encaminhar per terra té elle dar no baluarte, lhe mandaria aquelle homem que lhe daria a carta. Aga Mahamud, como teve este aviso de Xec Mahamud, informado bem do ardil per este homem que lhe mandou, á grande pressa reformou toda sua frota de munições, e gente fresca, e dahi a dous dias veio-se pôr ante Antonio Correa, provocando-o a fahir do pouso que tinha tomado; e quando entendeo ser verdade o que Xec Mahamud

lhe

lhe tinha escrito, ordenou o seu ardil per esta maneira. O baluarte, que dissemos que guardava Pero Vaz, estava ao pé de hum morro, assentado de maneira, que da parte do rio a terra era rafa, e descuberta, com que elle podia bem varejar fua arti-Iheria a quem a quizesse commetter entrar pelo rio. E da outra parte contra a costa do mar estava este outeiro assi ordenado, que quem se puzesse de trás delle na parte de huma calheta, onde se podia desembarcar em terra, ficava encuberta do mesmo outeiro, pera não fer visto do lugar onde Antonio Correa estava, nem do mesmo baluarte, que estava ao pé delle. Nesta calheta determinou Aga Mahamud que fosse demandar Xec Gil, e o outro Capitão Abexij com té trezentos homens, e que levasse por guia o Mouro que lhe mandou Xec Mahamud: cá elle os levaria ao baluarte dos nossos, e que em quanto elles commettessem o baluarte, elle Aga Mahamud estaria no lugar onde estava ás bombardadas por entreter os nossos. Assentado este seu ardil, levou Xec Gil quinze fustas, e de noite por não ser visto foi ter á calheta, onde desembarcou com sua gente, que soi levada pela guia que os havia de encaminhar ao baluarte dos nossos, onde estavam mais quinze homens, que Antonio Correa o dia dan-

## DECADA III. LIV. VI. CAP. X. 95

tes mandára a Pero Vaz, como fe lhe o espirito dissera o que havia de ser, com os quaes fez trinta e tantas pessoas. Os Mouros, porque per onde a guia os levou era tudo mato, tiveram bem que fazer em chegar á fortaleza já alto dia; e primeiro que sahissem da silada, tomáram folego do caminho, e dalli remettêram com huma grita, que deo grande sobresalto aos nossos, por estarem descuidados daquella parte. Mas como o temor ensina a salvação. e elles não tinham outra fenão de fuas mãos, vendo que entre elles, e os Mouros havia tão desigual número, e mais não tendo por amparo mais que huns vallos, e hum pouco de taboado com entulho de terra per dentro, recebêram os imigos tão animolamente, que sendo pouco mais de trinta, pareciam outros trezentos, como os Mouros eram. Antonio Correa, que estava no feu pouso, quando da outra banda ouvio a grita dos Mouros, e vio o combate que davam, entendeo per onde fora a sua entrada, e a grande pressa mandou dous bateis grandes com as peças de artilheria, que traziam ordenadas pera aquella defensão das fustas, que acudisse ao baluarte com té sessenta homens, dos quaes era Capitão Ruy Vaz Pereira. O qual atravessando o rio da parte dalém, chegáram a tempo que eram

já mortos Pero Vaz o Capitão, Simão Ferreira, o Condestabre dos bombardeiros, e outros com a mais da gente muito ferida. E havia homem que em huma rodela, que tinha a Cruz de Christo, (divisa dos Cavalleiros desta Ordem,) estavam pregadas fessenta fréchas, e nenhuma dellas na Cruz, occupando ella com fua figura a maior parte do campo derredor della. E outros dous, que eram Manuel da Cunha, e Pero de Queirós, cada hum tinha na sua rodela de vinte e finco pera cima. Finalmente, fegundo os Mouros eram muitos, foi hum grande milagre não terem tomado o baluarte, ante que lhe os dous Capitaes acudissem com fua gente, os quaes fizeram tal obra, que puzeram os Mouros em fugida; e senão fora o mato do outeiro per onde elles vieram, no qual se embrenháram, todos alli houveram de perecer: com tudo, ficáram estirados huns sessenta e tantos. Aga Mahamud quando foube deste desbarato dos seus, foi recolher suas fustas, e contentouse em o não irem demandar, com que sicou mais manso, do que andava d'antes. Porque além de perder muita gente, a maior parte da qual era da mais nobre que elle trazia, entrou nella o Capitão das fustas Xec Gil, e o outro Abexij, e assi morreo a guia que os levava, criado de Xec Mahamud.

# DECADA III. LIV. VI. CAP. X. 97

Q qual desejando saber como aquelle caso passára, por ter vigia nelle, e lhe ser dito que Antonio Correa estava no baluarte, mandou-lhe hum batel carregado de refresco com hum recado de visitação. Antonio Correa como tinha já fabido quem elle era ácerca de nossas cousas, mandou cortar as cabeças daquelles Mouros, que nos vestidos pareciam mais honrados, e mandou-lhas, dizendo, que em retorno do refresco lhe mandava aquellas cabeças, por saber quanto havia de folgar com a vitoria que houveram os do baluarte, e os corpos de todos mandou enforcar ao longo da praia, que foi huma triste vista a todos os Mouros de Chaul. Quando elle Mahamud conheceo as cabeças dos Capitáes, e a do criado, e outras pessoas nobres, foi tamanha a dor nelle, que sem temor publicamente mostrou quanto lhe pezava daquella obra, dizendo que Antonio Correa não lhe houvera de mandar tal presente em retorno da sua visitação, e abastava a vitoria, e não mandar-lhe cabeças de homens, e mais sendo Mouros, entre as quaes podia haver cousa sua. E como homem que se dispunha a tomar de nós toda vingança, escreveo a Aga Mahamud que se avisasse não partir dalli : cá lhe fazia faber que os nosfos tinham gastado toda a polvora que trouxe Tom. III. P. II.

fam, e com pouca affronta que lhe fizel-fem, lhe faria despender a que lhe ficava, de que lhe podia succeder huma boa ventura, com que recompensasse aquella perda. Ága Mahamud tomando seu conselho, não leixou de esbombardear a Antonio Correa; mas elle o entretinha, e todo seu cuidado era defender que não fosse impedir acabar-se de fazer o baluarte, em que poz vinte e cinco espingardeiros, e por Capitão Alvaro de Brito. No qual tempo chegou D. Luiz de Menezes, a que elle Antonio Correa, como Capitão mór do mar, entregou as vélas que tinha, e elle veio-se pera Cochij em hum galeão pera tomar Diogo Lopes de Sequeira, ante que partiffe pera este Reyno, por ser já no sim de Dezembro. O qual Diogo Lopes ainda não tinha feito entrega a D. Duarte do governo da India por ter Provisão d'ElRey D. Manuel que té se embarcar governasse; e acabando de fazer sua carga, entregou o governo a D. Duarte de Menezes a vinte e dous de Janeiro de quinhentos e vinte e dous, e elle Diogo Lopes com oito vélas carregadas de especiaria se partio pera este Reyno, de que estes eram os Capitaes, elle, D. Aleixo de Menezes, Ruy de Mello de Castro, D. Aires da Gama, Manuel de la Cerda, André Dias, Sancho de Toar,

# DECADA III. LIV. VI. CAP. X. 99

Pero Quaresma, que todos chegáram a este Reyno a salvamento. E diante delle em vinte e oito de Março chegou a náo Nunciada de Bartholomeu Florentim, Capitão seu filho Pero Paulo Marchone, as quaes náos trouxeram muito boa carga de especiaria, e algumas dellas eram do anno de vinte, por não terem por então carga, por esta causa vieram nove náos. E peró que a carga foi grande, foi a pimenta tal, que alguma quebrou a setenta por cento, e duas náos della fe gastáram á mingua de não haver outra na casa o anno de quinhentos e sessenta e hum. A culpa da qual pimenta não teve Diogo Lopes, por elle fer neste tempo em Ormuz, e em Chaul fazendo a fortaleza; mas André Dias Alcaide de Lisboa, que veio por Capitão da não Sant-Iago. Ao qual ElRey D. Manuel mandou o anno de quinhentos e vinte com grandes poderes, e regimento pera elle feitorizar a carga daquelle anno, por fer homem que já no tempo do Viso-Rey D. Francisco estivera por Escrivão da Feitoria em Cochij, e sabia o negocio daquellas partes. E elle em lugar de comprar pimenta, trouxe terra; porque como os mercadores da especiaria entendêram que elle desejava de trazer grande carga pera abonar sua diligencia, dayam-lha verde, e ainda o anno de Gii

vinte e hum, que elle houvera de vir com ella, porque não pode haver quanta queria, ficou na India, e mandou algumas náos com aquella que pode haver, e veio-se este anno de quinhentos e vinte e dous. Puzemos esta lembrança aqui, não por razão de historia, mas como official do cargo de Feitor, que temos desta casa, per cuja mão passa a pimenta, e bondade della, porque seja aviso que pimenta, na India hão de estar os Officiaes compradores della, e não mandados de cá em discredito seu. E o que ácerca disto passa, leixo no meu peito, basta que tenho experiencia de trinta e oito annos de official, e vi passadas, e presentes experiencias neste negocio, que me faz dizer quanto mais aproveita aos Principes, pera fazerem fua fazenda, fazerem mercê aos fieis, e castigar cubiçosos, que desconfiar daquelles, per meio dos quaes necessariamente se hão de servir, porque na desconfiança não assombram, mas indignam a quem tem pouca conta com a alma. E de ElRey D. João o Segundo de Portugal, (que foi hum Principe de grande governo,) conhecer bem a natureza dos Portuguezes; que com mais paciencia recebem castigo, que injúria, dizia por elles: Ao Portuguez não o enxovalhar, mas castigar quando o merecer. E já lhe aconteceo receber capitulos

#### DECADA III. LIV. VI. CAP. X. 101

los de Official de sua fazenda bem honrado, e mostrar á parte que lhos deo, ter descontentamento disso, por saber que procedia mais de odio, que de zelo de seu ferviço. E tambem por não enxovalhar a parte dissimulou o caso mais de hum anno, e neste tempo, sem o ninguem sentir, per si mesino tirou os capitulos, e achando a parte culpada nelles, lhe tiron o officio, e deo-lhe outro não menos honrado em casa do Principe D. Affonso seu filho, a quem então dava casa, mostrando ao Mundo que fazia aquella mudança por fazer mercê á parte. A qual em fegredo reprendeo do que tinha sabido delle, não per via de capitulos, mas como Rey: cujo officio he faber como feus Officiaes vivem, pera agalardoar os bons, e os que não são taes haverem seu castigo. E porque as culpas desta parte eram de cubiça, por ser Official de sua fazenda, em que ella padecia o detrimento, e não parte alguma: não foi o castigo mais severo, que tirar-lhe o azo de mais peccar; porque trazia elle por costume não castigar a homens que comiam de sua fazenda, senão a quem queria mais que comer. E esta resposta deo elle a hum Almoxarife dos mantimentos dos armazens da Cidade de Lisboa, ao qual, pedindo-lhe que lhe accrescentasse o mantimento, El-

Rey perguntou, que cousas recebia de seu officio; e elle lhe respondeo, que farinha, biscoito, carne, pescado, vinho, azeite, vinagre, e outras cousas desta qualidade pera dar ás Armadas: ao que ElRey respondeo: Pois essas cousas não são mantimentos? São, Senbor (disse elle) mas são de Vossa Alteza, e bei de dar boa conta dellas. Comei vós (disse ElRey) que eu não castigo quem come, mas quem furta; havendo que comer, não merece castigo senão quem faz casaria pera viver, e lhe renderem, e casa de honra, e fazenda pera memoria de seu nome. E huma das cousas de grande prudencia, e que louvam o Emperador Carlos V. he, que de experimentado quanto damno lhe fazia per capitulos, e mexericos remover homens de cargos de seu estado, principalmente quando per elle eram postos no tal cargo, e não inculcados per outrem, e de que tinha experiencia, dissimulava com elles sem os ameaçar com desgostos, e desconfiança, ante neste tempo mostrava ter delles muita, e os favorecia em suas cousas por os mais confundir, e castigar em seu tempo, que era quando acabavam de servir seu cargo, como fazia, e achando o contrario, os remunerava com mercê. E já aconteceo ser-lhe dados capitulos de homem que elle tinha posto em

# DECADA III. LIV. VI. CAP. X. 103

cargo de grande confiança de seu estado, e calando o nome de quem lhos deo, lhe mandou os proprios capitulos com palavras da confiança que tinha delle per experiencia de feus ferviços passados. Isto quasi ao modo de Alexandre Magno, que sendo-lhe dada huma carta, em que o avisavam que não tomasse huma purga, que lhe havia de dar o seu medico Filippo, porque nella hia peçonha pera o matar, estando elle doente; e pola grande confiança que tinha nelle, quando veio ao tomar da purga, com huma mão tomou o vaso, per que bebeo, e com a outra lhe deo a carta que a lesse. Porque dizia elle Emperador Carlos, que melhor se achava da confiança que mostrava aos homens de que tinha experiencia, que de os remover dos officios, em que os tinha posto, porque lhe acontecêra muitas vezes damnar seus negocios em estas mudanças. E nós-outros Portuguezes mais gloria temos no enxovalhar, que no castigar, sendo mais proprio da justiça o castigo, que a injúria : cá o primeiro faz indignação, de que procede vingança; e o segundo confunde com arrependimento da cousa, porque recebe a pena do castigo.

# DECADA TERCEIRA. LIVRO VII.

Dos Feitos, que os Portuguezes fizeram no descubrimento, e conquista dos mares, e terras do Oriente: em que se contém parte das cousas que se fizeram em quanto governou D. Duarte de Menezes.

#### CAPITULO I.

Como ElRey D. Manuel mandou por Governador á India D. Duarte de Menezes, o qual partio deste Reyno o anno de quinhentos e vinte e hum.

Ste anno de mil e quinhentos e vinte hum em Lisboa a treze dias do mez de Dezembro, ás nove horas depois de meio dia faleceo ElRey Dom Manuel, o quatorzeno de Portugal, e primeiro deste nome, em idade de cincoenta e dous annos, seis mezes, e treze dias. Dos quaes reinou vinte e seis, hum mez, dezenove dias. Foi sepultado no Mosteiro de N. Senhora de Bethlem em Rastello, que (como no princípio desta historia escrevemos) elle novamente fundou em louvor de

## DECADA III. LIV. VII. CAP. I. 105

Deos, por lhe gratificar a mercê que lhe fizera no descubrimento da India. O Principe D. João seu filho, sendo em idade de vinte annos e quatro mezes, foi logo le-vantado por Rey na mesma Cidade de Lisboa nos alpenderes do Mosteiro de S. Domingos. E posto que na India não se soube esta nova senão no anno seguinte de vinte e dous, em as náos que então partíram deste Reyno, porque D. Duarte de Menezes, que elle Rey D. Manuel tinha enviado a ella por Governador, não foi entregue deste governo senão a vinte e dous de Janeiro de quinhentos e vinte e dous, (como ora escrevemos no fim deste sexto Livro, que atrás fica,) convem que entremos neste setimo com o novo Rey, Senhor da conquista, navegação, e commercio do grão Oriente, que aquelle felicissimo, bemaventurado, e de gloriosa memoria ElRey seu padre lhe leixou por herança, accrescentada per elle á Coroa destes Reynos de Portugal. E tambem começamos com novo Governador D. Duarte de Menezes, filho herdeiro de D. João de Menezes Conde de Tarouca, Prior do Crato da Ordem de S. João do Hospital, e Capitão da Cidade Tanger em Africa, e Mordomo mór que fora da cafa d'ElRey Dom Manuel, e seu Alferes mór, pessoa das no-

taveis deste Reyno, assi pelo claro sangue de sua linhagem, como por sua cavalleria, e grandes qualidades. O qual D. Duarte não sómente tinha os meritos de seu pai, mas ainda os de sua pessoa, em honrados feitos que tinha acabado em Tanger, onde esteve por Capitão. Por os quaes respeitos, e qualidades que té então não concorrêram em quantos Governadores foram á India, ElRey D. Manuel o escolheo pera este governo, e conquista, e lhe deo maior ordenado do que tiveram os outros passados, e depois algum teve. E apercebida huma frota de doze vélas, partio deste Reyno a cinco de Abril de quinhentos e vinte e hum: os Capitaes das quaes vélas eram elle, Dom Luiz de Menezes seu irmão Monteiro mór do Principe D. João, que logo reinou, (como ora dissemos,) D. João de Lima filho de Fernão de Lima Alcaide mór de Guimarães, que hia pera Capitão da fortaleza de Calecut, D. Diogo de Lima filho do Bisconde D. João de Lima pera Capitão de Cochii, João de Mello da Silva filho de Manuel de Mello Alcaide mór de Olivença pera Capitão de Coulão, Francisco Pereira Pestana filho de João Pestana pera Capitão de Goa, D. João da Silveira filho de D. Martinho da Silveira pera Capitão de Cananor, Diogo de Sepulveda filho de João · Valence

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. I. 107

de Sepulveda pera Capitão de Sofala, Martin Affonso de Mello filho de Jorge de Mello Lageo de alcunha, que da India havia de partir com tres, ou quatro vélas pera ir assentar o trato da China, Gonçalo Rodrigues Correa de Almada Armador da propria náo em que hia, e Vicente Gil filho de Duarte Tristão, que tambem era Armador da fua náo. É affi hia em companhia de Diogo de Sepulveda em hum navio Antonio Rico, que havia de servir de Alcaide mór, e Feitor de Sofala, e nelle havia de vir Sancho de Toar, que lá estava por Capitão. E apôs elle D. Duarte de Menezes partio Bastião de Sousa de Elvas, filho de Ruy d'Abreu Alcaide mór que fora de Elvas, por Capitão de duas vélas, elle em huma não, e João de Faria, e Henrique Pereira Cavalleiros da casa d'ElRey em hum navio, hum pera fervir de Alcaide mór, e outro de Feitor de huma fortaleza que ElRey D. Manuel mandava fazer per elle Bastião de Sousa, de que havia de sicar Capitão na Ilha de S. Lourenço em o porto Matatana por razão do gengivre que alli havia. Ao qual negocio já ElRey mandára a Luiz Figueira, que fez tão pouco, como escrevemos, quando Lopo Soares o anno de quinhentos e quinze indo pera a India o achou em Moçambique, e mui-

muito menos fez Bastião de Sousa, (como em seu lugar se verá.) D. Duarte partido com sua frota, e chegado a Goa, sabendo como Diogo Lopes, a quem elle hia succeder na governança da Índia, estava na pressa de fazer a fortaleza de Chaul, pola necessidade que tinha, e o tempo ser chegado pera se elle vir pera este Reyno, não fez mais que espedir D. Luiz de Menezes seu irmão, como Capitão mór que era do mar, e de si metter os Capitaes das fortalezas em posse, pera que tivessem tempo de se aperceber os que haviam de vir com Diogo Lopes de Sequeira. Entregue per Diogo Lopes da governança da India a vinte e dous de Janeiro, (como dissemos,) e elle partido pera este Reyno, começou D. Duarte de Menezes entender no governo das cousas que ao presente eram mais importantes acudir. E foi mandar algumas vélas a seu irmão D. Luiz a Chaul, onde estava, pera leixar em guarda da fortaleza, e que elle a grão pressa soccorresse a Cidade Ormuz; por quanto viera o recado, estando ainda alli em Cochij Diogo Lopes, que ElRey se levantára contra os nossos, e que a maior parte dos que pousavam fóra da fortaleza eram mortos, e os outros postos em cerco. Ido este recado a Dom Luiz, porque D. Duarte soubera que todo o da-

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. I. 109

o damno que se recebêra de Aga Mahamud, fora por razão dos navios de remo leves que trazia; ordenou de mandar logo doze fustas, seis das quaes á sua custa fez Simão d'Andrade, a quem elle D. Duarte deo a capitanía da fortaleza Chaul, leixando Diogo Lopes nella Henrique de Menenez, (como atrás fica.) Alguns quizeram culpar D. Duarte, por tirar este sobrinho de Diogo Lopes, a quem elle com mais razão podia dar esta fortaleza que a Henrique de Menezes, por ter em todolos Governadores Provisão d'ElRey, que em qualquer fortaleza que fizessem de novo, pudessem prover de Capitaes, e Officiaes, té elle de cá do Reyno prover, o que D. Duarte não podia fazer, pois não vagára. E o porque se isto mais estranhou, foi por elle D. Duarte casar huma filha bastarda, que cá leixou no Reyno, com Simão d'Andrade, e parecia ser a fortaleza dada por dote, o que não houve effeito, por elle falecer sem vir a este Reyno. Ao que D. Duarte dava por desculpa, que o fizera por Simão d'Andrade ser hum homem mui antigo na India, e experimentado na guerra della, e que viera pouco havia da China muito rico, e logo de boa entrada á sua custa fizera seis fustas. E que os homens destas qualidades eram aquelles a que se deviam entregar as for-

fortalezas d'ElRey, por terem substancia pera suster todo trabalho, principalmente naquella de Chaul ainda por acabar, e tão requestada dos Mouros, e affastada de Goa, de que não podia em breve receber ajudas. E que Henrique de Menezes, posto que fosse bom Fidalgo, e Cavalleiro, era mancebo, e novo da India, e sobre isso tão pobre, que não poderia soffrer os gastos de Capitão; e que segundo a fortaleza estava inquieta, primeiro ficaria de todo destruido, que houvesse algum proveito. Finalmente com estas, e outras razões, em que D. Duarte mostrou ser necessaria esta mudança pelo estado em que a fortaleza estava, Simão d'Andrade partio pera Chaul com regimento, que como fosse mettido de posse da fortaleza de Chaul, assi as fustas, como as outras vélas que levava, repartifse em tres capitanías pera guarda daquella costa. Hum dos quaes Capitaes fosse Dom Vasco de Lima, outro Francisco de Sousa Tavares, e outro Martim Correa, por quanto seu irmão D. Luiz era ido ao levantamento de Ormuz a grão pressa, como logo veremos. Deste caminho foi Simão d'Andrade ter á barra de Dabul, onde foube que dentro no rio estavam duas galés de Rumes, que alli foram ter a caso vindo de Dio; fobre as quaes mandou hum recado

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. I. III

ao Capitão da Cidade, que lhas mandasse entregar, por serem de gente nossa contraria. E posto que elle se defendia com razões de o não poder fazer, quando soube que Simão d'Andrade se apercebia pera as ir tomar á força de ferro, houve por melhor confelho mandallas entregar, temendo que não fómente daquella fahida, mas polo tempo em diante podia receber de Simão d'Andrade muito damno, pois vinha a ser seu vizinho na capitanía de Chaul. Com as quaes galés Simão d'Andrade não se contentou, mas ainda fez obrigar a Cidade que pagassem de pareas a ElRey de Portugal dous mil pardaos, pera ficarem em amizade, e paz com elles, por a vizinhança que haviam de ter, o que todolos moradores com o Tanadar concedêram. Chegado Simão d'Andrade com esta vitoria a Chaul, Martim Affonso de Mello lhe entregou a fortaleza, ao qual D. Luiz leixaria alli em guarda daquelle porto té elle Simão d'Andrade vir. E tambem pera se prover das coufas, que lhe convinha levar dalli pera o resgate da pimenta, que havia de tomar em Pedir, que era a principal mercadoria, que havia de levar á China, onde havia de ir-E esta foi a causa por que elle veio a Chaul com D. Luiz, haver alli muita cópia da mercadoria pera aquella parte de Camatra;

E

E em quanto alli esteve, não recebeo aquelles commettimentos das fustas de Aga Mahamud, porque a chegada de D. Luiz affombrou muito a Melique Az. Porque como elle sempre viveo de cautelas, e artisicios de prudencia, e malicia pera seus negocios, tanto que D. Luiz alli foi, soube quem era, e cujo filho, e irmão do Governador que novamente vinha, que era Cavalleiro, e mui usado na guerra dos Mouros, por estar muito tempo em a Cidade de Tanger em Africa, dos quaes tinha havido muitas vitorias. As quaes novas o enfreavam de maneira, que mandou cessar as fustas, e ordenou logo hum mensageiro a D. Duarte, e mandou-lhe de boa entrada huns Portuguezes cativos, que lá tinha, dos que foram tomados da não de Pero da Silva, (como atrás fica.) Martim Affonso de Mello, tanto que se aviou, foi-se pera Goa, e alli se despedio de D. Duarte pera Cochij, donde partio pera a China; da viagem do qual adiante faremos relação, e assi de D. André Henriques, que tambem D. Duarte mandou a tomar posse da fortaleza de Pacem em a Ilha Camatra. E ante destes dous Capitaes tinha mandado tres náos caminho de Ormuz, que leváram João Rodrigues de Noronha pera Capitão da fortaleza, e tambem favorecerem a D. Luiz

# DEC. III. LIV. VII. CAP. I. E II. 113

de Menezes, que era ido em foccorro do alevantamento da Cidade, do qual levantamento convem repetir-se a causa delle de longe pera melhor entendimento da historia.

#### CAPITULO II.

Das cousas que moveram a FlRey D. Manuel mandar que na Alfandega de Ormuz houvesse Officiaes Portuguezes : e o que sobre isso primeiro passou : e como ElRey de Ormuz se levantou por esse respeito.

Epois que Affonso d'Alboquerque o Danno de quinhentos e oito per força de armas fez que ElRey Ceifadim de Ormuz pagasse de tributo a ElRey D. Manuel em cada hum anno quinze mil xerafijs de ouro; e por as razões que atrás escrevemos, leixando a fortaleza por acabar, fe partio pera a India, com que parecia que estas pareas não ficavam mui certas, todavia elle as mandava arrecadar. Verdade he, que quando lá mandou Diogo Fernandes de Beja, trouxe menos vinte mil xerafijs, do que devia. E no anno de quatorze, que lá foi Pero d'Alboquerque, quando descubrio Baharem, devia sessenta e cinco, e não pagou mais que dez mil, aqueixando-se render o seu Reyno tão pouco, que não era Tom. III. P. II. po-

poderoso pera pagar tão grande tributo. Movido dos quaes queixumes o Viso-Rey D. Francisco d'Almeida, ante disto lhe quitou cinco mil xerafijs, e outros tantos Duarte de Lemos, quando fendo Capitão da cofta da Arabia foi ter a Ormuz. E como Affonso d'Alboquerque sabia, que os rendimentos daquelle Reyno eram mui grandes, e a maior parte era sonegada a ElRey per os seus Governadores, quando o anno de quinhentos e quinze tornou a tomar posse daquelle Reyno, mandou fazer a diligencia que escrevemos, em saber particularmente quanto rendia o Reyno, e as despezas or-dinarias que tinha, por ElRey não allegar pobreza. E tambem, porque como lhe entregava aquelle Reyno, que elle Affonso d'Alboquerque tinha ganhado por armas, como Capitão geral que era d'ElRey Dom Manuel de Portugal; convinha que miudamente soubesse parte destas cousas, posto que naquelle tempo pera quietação, e governo do mesmo Reyno, foi necessario tornallo a entregar ao proprio Rey, a que foi tomado, pera o governar em nome d'El-Rey como vassallo seu, pela maneira que atrás escrevemos. Depois em todo o tempo de Lopo Soares, que succedeo no governo da India a elle Affonso d'Alboquerque, pos-to que as pareas que ElRey de Ormuz pa-

# DECADA III. LIV. VII. CAP. II. 115

gava, que eram quinze mil xerafijs, fossem tão pouca cousa; que levemente o podia fazer, fempre o pagamento fe havia com trabalho; e clamor do mesmo Rey, dizendo, que o Reyno rendia pouco, porque os Mouros assi da costa da India, e Cambaya, como os da parte da Arabia, por nossa causa, não frequentavam tanto aquella Cidade Ormuz como sohiam, e isto com temor de nossas Armadas, em que se perdia muita parte do rendimento da entrada. e fahida das mercadorias, que era a maior renda que o Reyno tinha. E além disto, estava posto em tanto odio dos vizinhos, por fer nosso, que assi per mar, como per terra padecia muitas affrontas, pera que lhe convinha manter muita gente de armas, huma pera andar de Armada contra os Nautaques, e outra a defender as cafilas da Persia, que vinham aos lugares da terra firme, que o Reyno lá sustentava. E mais tinha outro novo trabalho muito importante, depois que tomáramos aquella Cidade, se viera levantar o Governador de Baharem com o tributo que era obrigado pagar a elle Rey de Ormuz, e pela mesma maneira o fazia o Guazil da villa de Calayate, de que El-Rey tinha muito rendimento, sem nossas Armadas acudirem a estas oppressões, e levantamentos, fendo o mesmo Reyno nosso. H ii

Finalmente per este modo apontava muitas cousas, em que nos queria culpar, e desobrigar a si mesmo do que devia, não havendo outra mais verdadeira causa, que os roubos de seus Regedores, e Officiaes. E porque ElRey D. Manuel era informado destes roubos, quando Antonio de Saldanha o anno de quinhentos e dezesete foi deste Reyno, (como atrás escrevemos,) pera andar com huma grossa Armada, que havia de correr da costa de Cambaya té o Cabo Guardafu, levava em regimento que fosse a Ormuz, e tirasse, e puzesse Officiaes pera tudo andar em boa recadação. Sobre o qual caso escreveo a Lopo Soares, mandandolhe que fizesse esta Armada a Antonio de Saldanha de té dezesete vélas com mil homens, pera tolher a navegação aos Mouros do mar Roxo, e de toda a costa de Arabia: e os da India não pudessem navegar, fenão com hum falvo conduto nosso, a que elles chamam cartaz, pera feguramente irem, e virem a nossas fortalezas té Ormuz por razão do rendimento. E assi lhe mandava que mettessem debaixo da obediencia d'El-Rey de Ormuz qualquer seu Guazil, e Regedor, que contra elle estivesse levantado. Mas nenhuma destas cousas houve effeito com a ida de Lopo Soares ao estreito do mar Roxo; porque no inverno que veio ter

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. II. 117

a Ormuz, fahindo deste estreito, entendeo em algumas coufas do rendimento daquelle Reyno, e houve por inconveniente ao ferviço d'ElRey D. Manuel bolir com isso. E por esta causa mandou elle Lopo Soares a Antonio de Saldanha, ao tempo que lhe fez a Armada pera andar na boca do estreito, da vez que elle destruio a Cidade Barbara, (como atrás escrevemos,) que quando se recolhesse a invernar em Ormuz, não usasse do regimento que lhe ElRey dera pera tirar os Officiaes da Alfandega, té elle informar a ElRey daquelle negocio, por fer causa mui prejudicial a seu serviço então fazer aquella mudança. Todavia Antonio de Saldanha desta vez que foi ter a Ormuz, posto que não fez mudança, sabendo ElRey de Ormuz que tinha elle poderes pera isso, levemente acceitou accrescentarlhe mais dez mil xarafijs cada anno. Em recompensão deste accrescentamento sez com ElRey de Baharem que pagasse o que devia; e em pena das rebeliões que fez a ElRey de Ormuz, lhe pagasse mais em cada hum anno dous mil xarafijs, e a ElRey D. Manuel mil. Todas estas cousas eram passadas ante que Diogo Lopes de Sequeira fosse por Governador á India, e outras de que ElRey era informado per os Capitaes, e Officiaes que estiveram em Ormuz,

fa-

fazendo-lhe crer importar muito a feu ferviço mandar pôr Officiaes seus na Alfandega, que tivessem conta com os rendimentos daquelle Reyno, por quanto era roubado per os Mouros, e que ElRey havia o menos, por ser homem que no governo era huma estatua. Finalmente com estes, e outros conselhos de homens, que querem comprazer os Principes, quando Diogo Lopes de Sequeira foi por Governador á India, ElRey lhe mandou que désse huma vista a Ormuz, e fizesse o que tinha mandado a Antonio de Saldanha. E porque ao tempo que elle Diogo Lopes fahio do eftreito de Méca, quando veio invernar a Ormuz, como testemunha de vista, julgou ser mais serviço d'ElRey D, Manuel leixar correr as cousas do rendimento, e arrecadação delle per as mãos dos Mouros, que per nós, não quiz bolir na ordem que os Mouros nisso tinham. Porém porque achou na India cartas d'ElRey, em que lhe mandava estreitamente que puzesse aquella obra em effeito, se ainda tinha por fazer, não quiz tomar juizo sobre si, posto que outra cousa sentisse, e desta derradeira vez que invernou em Ormuz, fez o que lhe ElRey mandava, (como atrás escrevemos.) E o modo que teve neste caso foi dar primeiro a El-Rey de Ormuz huma carta d'ElRey Dom Ma-

# DECADA III. LIV. VII. CAP. II. 119

Manuel, a substancia da qual era, ser elle informado dos grandes roubos, que os seus Officiaes da fazenda faziam na arrecadação dos rendimentos do Reyno, principalmente na Alfandega, pela maneira que Diogo. Lopes seu Governador lhe diria. ElRey, como já do tempo de Antonio de Saldanha andava assombrado disto, pareceo-lhe que não consentindo no que ElRey queria, o podiam tirar do Reyno, respondeo que elle era vassallo d'ElRey de Portugal, e aquelle Reyno de Ormuz era seu, que estava obediente ao que Sua Alteza mandasse. Porém como isto era cousa mui nova, e que poderia dar algum escandalo aos seus Mires; e principalmente aos Officiaes da fua fazenda, que traziam o maneio destas cousas, pedia a elle Diogo Lopes que sobreviesse assi dous, ou tres dias, té elle o praticar com elles, e os levar brandamente, e da maneira que convinha pera ElRey de Portugal fer melhor fervido, fem alvoroço algum. Passados estes dous dias, em que El-Rey praticou com os seus, peró que os achou conformes ao seu proprio animo, que era perder ante a vida, que ficarem cativos, e atados das mãos per este modo, porque ao presente assi lhe convinha, tornou a Diogo Lopes com resposta. E por dissimular com elle, propoz-lhe alguns fra-

cos inconvenientes ao que ElRey D. Manuel ordenava, os quaes elle Diogo Lopes The desfez, com que o negocio ficou concluido. Do qual fuccedeo metter-lhe na Alfandega estes Officiaes: Manuel Velho por Juiz, e Provedor das rendas della, Thefoureiro Ruy Varella, Escrivães Nuno de Castro, Vicente Dias, Miguel do Valle, Ruy Gonçalves, Diogo Vaz. E com estes quatro Escriváes eram outros quatro Mouros, que tambem faziam Livros per si, que respondiam aos nosfos; e sobre os Mouros havia a modo de Feitor, hum per nome Coge Hamed, grande Official daquella Alfandega. E porque nesta prática, que Diogo Lopes teve com ElRey, e seus Governadores sobre este rendimento, e paga das pareas, clamavam que se não podiam fazer, por Cambaya estar de guerra comnosco, e El-Rey Mocrim de Baharem levantado contra Ormuz, sem querer pagar o que devia; ordenou Diogo Lopes, polos fatisfazer, de mandar Antonio Correa a Baharem, onde fez o que atrás escrevemos. Finalmente tanto que os Officiaes d'ElRey se víram enfreados com os nossos, e que não podiam usar dos roubos de que viviam, nem menos ElRey fazia as quitas dos direitos, que d'antes fazia a pessoas principaes da fazenda, que mandavam vir da India, que impor-

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. II. 121

portava pera rendimento huma grande quantidade, e outras graças, e mercês que dava, por ser homem de boa condição, e de pouco governo; aqui se perdeo entre elles toda a paciencia, e determinação de se levantarem contra nós. Peró em quanto Diogo Lopes esteve em Ormuz, encubríram muito esta indignação, que na vontade d'El-Rey não era tão grave, como nos feus. Porque elle Rey Tornuxá era homem moço de boa condição, e pouco saber, sujeito a qualquer conselho; e em quanto viveo seu pai, que os Mouros tinham cegado, sempre foi muito sujeito a nós. Porque este o aconselhava como homem experimentado, que se não fiasse dos Mouros, e todo se sobmettesse ao que ElRey D. Manuel lhe mandasse, porque em quanto lhe tivesse esta obediencia, sería Rey; e levantado, não teria Reyno, nem vida. Mas como lhe faleceo este conselho do pai, e teve á orelha hum Xeque seu sogro, e Mir Hamed Morado, homem manhoso, e tão acceito a elle Rey, que se hia creando nelle outro Raez Hamed, que Affonso d'Alboquerque matou, (como atrás escrevemos,) logo ficou sujeito ao conselho deste, esquecido dos que the dava seu pai. E posto que Diogo Lopes estando em Ormuz, foi avisado per algumas pessoas, como entre alguns Mouros

andava rumor desta vontade que os principaes tinham de se levantar, e a principal pessoa que isto descubrio a elle Diogo Lopes era hum Raez Delamixar irmão de Raez Xarafo Guazil d'ElRey, o qual ficára em Baharem, (como escrevemos,) da ida que foi com Antonio Correa, e tinha paixões com estes dous acceitos a ElRey; parecia a elle Diogo Lopes que toda esta murmuração eram artificios delle Xarafo, pera ficar só no governo do Reyno, por ser homem prudente, e mui sagaz no enfiar dos negocios a seu proposito, ficando sempre de fora, e livre de suspeitas que se delle pudessem ter. E ainda pera se Diogo Lopes melhor enganar, per conselho destes dous feus acceitos, ElRey lhe pedio quando se queria partir, que lhe leixasse alli huma náo, porque nella queria mandar a El-Rey D. Manuel hum presente de joias, e peças ricas. E com ellas tambem hum seu Embaixador fobre a mudança dos Officiaes daquella Alfandega, porque lhe parecia que aquella ordem, que Sua Alteza mandava, fora per conselho de homens que mal entendiam o negocio, e que não podia muito durar. O qual requerimento Diogo Lopes lhe concedeo,, e a este sim leixou Pero da Silva com a náo, em que foi morto pelas fustas de Melique Az, estando Diogo Lo-

# DECADA III. LIV. VII. CAP. II. 123

pes em a barra de Chaul, (como atrás escrevemos.) E alguns dos nossos que sabiam bem das cousas d'ElRey Torunxá de Ormuz, quizeram dizer, e com verdade, que este petitorio da náo que elle fez a Diogo Lopes, sua tenção era mandar o presente a ElRey D. Manuel, e que pera isso tinha eleito alguns homens nobres pera Embaixadores, os quaes representassem a ElRey quanto mais damno havia de trazer esta novidade de mandar poer Officiaes Portuguezes na Alfandega, que proveito algum, e tambem a lhe dar conta de algumas oppressões, e máo tratamento que recebia de alguns Capitaes que alli estavam, e outras cousas que elle não ousava dizer. E quanto a mandar o presente, D. Garcia Coutinho, que então estava por Capitão em Ormuz, lho impediria, dizendo, que pera o anno o mandaria per elle, por acabar o tempo que havia de estar na fortaleza, e que levaria comfigo os Embaixadores, Finalmente estas, e outras cousas, que leixamos de contar, por não macular fama de nobre gente, padeceo ElRey, e assi indignou a elle, e aos seus, que determináram de tirar o jugo, que lhe cativava o seu modo de vida, e uso, e condição. E o que elles mais sentiram, era tomarem-lhes parentas, e servidores, de que os nossos queriam ter uso, mui-

muitos das quaes lhe faziam Christans a seu pezar. Partido Diogo Lopes, concorrêram algumas cousas pera em mais breve tempo os Mouros effeituarem seu desejo, que era levantarem-se contra nós. E a principal foi não leixar Diogo Lopes tanta Armada em guarda da fortaleza, como lhe ElRey Dom Manuel mandava, e assi pera guarda da costa de Arabia, e a entrada daquelle estreito de Ormuz, onde acudíram os Nautaques, póvos que habitam o maritimo das regiões Quermam, e Macram, que jazem entre o rio Indio, e boca do estreito de Ormuz. Os quaes póvos, posto que seu proprio nome seja Baloches, o officio que usam de ladroes lhe deo o de Nautaques, que quer dizer em sua lingua, o que nós dizemos per ladrões do mar, chamando-lhes coffairos. Os quaes Nautaques tinham por vida fahir de feus portos em navios pequenos, eleves; e como a náo passava per sua paragem, senão hia bem artilhada, e defenfavel, a commettiam, e roubavam de maneira, que pera segurança dos que navegavam pera Ormuz, os Reys deste Reyno polo muito que lhe importava o rendimento da entrada, e sahida das mercadorias, que a elle concorriam, sempre no tempo da monção, com que aquelle mar fe navegaya, trazia naquella costa huma Armada pe-

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. II. 125

ra defensão dos navegantes. A qual Armada, assi pera este esfeito, como pera guarda da fortaleza não leixou, porque como dalli partio com fundamento de fazer fortaleza em Dio, ou Chaul, como fez, tinha necessidade da gente, e vélas que levava, e pareceo-lhe que bastavam estas quatro que lhe leixou, hum navio redondo, huma galeota, huma fusta, e huma caravela; das quaes Manuel de Soufa Tavares era Capitão mór, e os outros Capitães eram Francisco de Sousa, de alcunha o Bravo, Fernando Alvares Cernache, e João de Meira. Concorreo tambem pera os Mouros pôrem em obra seu desejo, huma nova falsa que lançáram, dizendo que os Nautaques, que ora dissemos, eram lançados na costa de Arabia, e que faziam muito damno nas povoações, que ElRey de Ormuz alli tinha, a que convinha logo acudir. Com o qual fingimento ElRey pedio a D. Garcia Coutinho Capitão da fortaleza, que mandasse lá Manuel de Sousa em soccorro com os navios que alli tinha. Manuel de Sousa, como este era seu officio, o mais brevemente que se pode aviar, com parecer de Dom Garcia se partio, levando somente o navio em que elle andava, e a galeota, de que Fernando Alvares Cernache era Capitão. E os outros dous navios ficáram pera ferviço

da fortaleza, que não aprouve muito aos Mouros: cá seu desejo era ficarem os nosfos fem foccorro algum. Neste tempo, porque a nossa fortaleza não era tão grande, como ora he, não se podia toda a gente agazalhar dentro, e pousavam na Cidade entre os Mouros muitos dos nossos, e o mais perto que podiam da fortaleza, principalmente Ignacio de Bulhões, que era Feitor, e os Officiaes da Feitoria, e assi Manuel Velho com os Officiaes da Alfandega, Ouvidor, e outras pessoas que haviam mister por causa de seus officios grande gaza-Ihado. E ainda a Feitoria de industria a puzeram fóra, por razão dos muitos Mouros, que por causa do commettimento concorriam a elle. E estando dentro na fortaleza fimulando que hiam a este negocio, sendo muitos, podiam commetter alguma traição. Finalmente como tiveram lugar pera isso, com a ausencia de Manuel de Sousa, que foi hum Domingo á noite, sendo passados os trinta dias do mez de Novembro, do anno de quinhentos e vinte e hum, na maior força do fomno o Xabandar, que tem cargo das cousas do mar, a quem ElRey tinha commettido esta primeira obra, foi-se com oito terradas, navios leves, onde estava a nossa caravela, e galé, e repartidas as terradas em duas partes, em hum instan-

### DECADA III. LIV. VII. CAP. II. 127

te as commetteram, nas quaes não havia mais gente, que alguns marinheiros. E porque a galé tinha menos que o navio, foi logo entrada, matando nella hum homem, e os outros fe falváram a nado, acolhendo-se á fortaleza, quasi todos fréchados. Despejada a galé dos nossos, puzeram-lhe os Mouros fogo; e como foi sobre huma pouca de olla, que estava na coxia, materia por ser de folhas de palma, que dá muita claridade em labareda, foi vista de huma torre alta, onde estava posta huma atalaia pera dar fignal. O qual fignal foi tanger nella, e depois per todas as partes da Cidade muitas bacias de arame, ao modo que costumam em Hespanha os moços, quando lançam entrudo fóra. E ainda fobre esta motinada das bacias, este Mouro que estava por atalaia na torre, a que elles chamam Alcorão, feito o fignal, bradava altas vozes: Matallos, matallos. Os que puzeram na galé este fogo, que deo o signal, com alvoroço das bacias, e defejo de acudir ás pousadas dos nossos, por roubar, como que leixavam já a galé posta em labareda, fahiram-se della. A qual labareda como era das palhas da olla que dissemos, foi logo apagada per hum moço grumete que se escondeo, quando sentio os Mouros dentro, que N. Senhor falvou pera este beneficio de

se não queimar a galé. O navio que foi commettido per as outras quatro terradas defendeo-se mui bem, por nelle dormir mais gente do mar que na galé, com que se os Mouros affastáram. E por dissimular o caso, e assocegar os nossos, disseram que vinham da terra firme, e que lhes traziam agua, mas pois a não queriam receber, que lha não queriam dar, e foram-se tambem á Cidade com alvoroço de prear. E porém de sete, ou oito homens que nelle havia, hum ficou morto, e outros feridos, o qual damno lhes deo certo signal ser traição dos Mouros, e não a agua que diziam; porque ainda que per muitas vezes a tinham delles recebido, não era per aquelle modo de os ferir, ante ouvindo a revolta da Cidade estiveram mais á lerta. Os Mouros dado o signal da obra, que era feita no mar, e ouviam na terra, juntos em magotes huns per huma parte, outros per outra, foram buscar onde a mais da nossa gente pousava, que era em humas casas grandes, a que elles chamavam Madraçal, e assi a hum Hospital nosso, e as casas da Feitoria, que eram em outrá parte. E muitos foram tomar a porta da fortaleza, porque quando os nossos se viessem recolher, se escapassem das mãos de quem os hia buscar, viessem cahir nas suas. E verdadeira-

### DECADA III. LIV. VII. CAP. II. 129

mente era tamanha a revolta, assi em os nossos por se salvar, como no commetter dos Mouros, que se não entendiam huns. nem outros, nem havia naquelle tempo mais certa cousa, que fogo, e sangue. Porque se os nossos se defendiam em seus apousentos, a poder de fogo os faziam sahir das casas, e saltar janellas; e se per ventura escapavam daqui, pelo caminho indo-se recolhendo á fortaleza eram mortos, e feridos. E os mais que escapavam eram aquelles, que levavam comfigo muita companhia, assi como o Feitor Ignacio de Bulhões com seus Officiaes, e Manuel Velho com os seus, e outra gente nobre, cuja familia lhe fazia corpo pera se defender, muitos dos quaes foram feridos primeiro que entrassem a pezar dos Mouros dentro na fortaleza. Finalmente este levantamento, (não fallando em perda de fazenda, porque neste tempo todos tinham mais tento em salvar a pessoa, que a ella,) custou mais de cento e vinte Portuguezes, a fóra escravos, e escravas Christãos que os serviam. E porém esta mortandade não foi toda em Ormuz, porque na Cidade morreriam té vinte e tantos, e cativos feriam té quarenta; os outros neste mesmo tempo foram sobresaltados em as villas de Mascate, Curiate, Soar, e em Baharem, que eram do Reyno de Ormuz, Tom. III. P. II.

onde nós tinhamos Feitoria com Officiaes do mesmo negocio, a fóra outros muitos que se la salváram, que logo veremos. Porque como ElRey affentou de se levantar, a todos os Governadores destas partes escreveo que não déssem vida a Portuguez algum, e limitava-lhes o tempo, porque não houvesse espaço de se saber de hum lugar a outro. E entre estes que padecêram nesta traição dos Mouros, que se póde chamar martyr da Fé, foi Ruy Boto, que Antonio Correa leixou por Escrivão da Feitoria de Baharem. No qual por se não querer fazer Mouro, fizeram cruezas, e lhe deram taes tormentos, que não houvera homem que nelles vivera, se o Deos não o deleitara nelles com o fogo da Fé, que o animava com tanta constancia, que segundo o que se vio em quanto nelles viveo, e depois nos signaes, e mysterios de sua morte, bem se pode contar entre os Martyres da Fé de Christon of house bearing the

# DECADA III. LIVRO VII. 131

#### CAPITULO III.

Do mais que os nossos passáram passada aquella noite: e como mandáram nova á India deste caso, e foram soccorridos per Tristão Vaz da Veiga, e depois per Manuel de Sousa Capitão mór do mar.

P Assada em Ormuz aquella parte da noi-te, com tanto trabalho, e consusão de morte como a em que se os nossos víram, em rompendo Alva, porque no Madracal, e Hospital, onde (como dissemos) pousavam muitos delles, que ainda não eram recolhidos, por a grande fumaça que nestas casas havia, mandou o Capitão D. Garcia vinte e cinco homens, que vissem se podiam salvar alguns que ainda lá podiam estar. E per outra parte mandou gente com Francisco de Mello, e João de Meira, que fosfem trazer os feus navios, que ainda estavam sem damno algum, e os trouxessem ante a fortaleza, pera os defender com artilheria, ante que os Mouros os tornassem outra vez commetter; e tomada posse delles, fossem pôr fogo a certas náos, que estavam no porto. A qual obra Francisco de Mello, e João de Meira fizeram mais a seu salvo, que os outros que foram ao Madraçal: cá estes por salvarem alguns, que ainda

eram vivos, pelejáram tão cruamente, que de huma, e de outra parte houve mortos, e feridos, a fóra o Ouvidor, e outros, que morrêram affogados de fumo, e queimados do fogo, que havia nas casas, onde os nosfos se tinham a noite passada acolhido. E as pessoas notaveis que vieram a salvar os que se salváram, foram: Manuel Velho, Ruy Varella, Manuel do Valle, Diogo Vaz, Diogo Fotjão, Gonçalo Vieira, Vicente Dias, Nuno de Castro, os mais delles Officiaes d'ElRey. Feita per elles esta obra, e pelos outros falvos os navios, e postos defronte da fortaleza, porque ficava ainda por falvarem huma não, que era de Manuel Velho, carregada de tamaras, que estava pera partir pera a India, foi o mesmo Manuel Velho com gente per terra, e outra per mar, e a trouxeram com assás perigo, e custo de sangue de todos, e vida de hum Gonçalo Vieira, que pelejou como valente homem de sua pessoa que era. A qual náo lhe foi mui proveitosa a carga das tamaras pera mantimento, e a madeira pera repairos da fortaleza, em que depois servio no cerco que tiveram. Tanto que estas vélas foram seguras, ao segundo dia espedio D. Garcia, per confelho que sobre isso teve, a João de Meira na sua caravella com recado ao Governador da India Dom

# DECADA III. LIV. VII. CAP. III. 133

Duarte de Menezes, fazendo-lhe saber este levantamento, e o estado em que ficavam. E mandou a elle João de Meira que pasfasse per a costa dos lugares Mascate, Curiate, e Calayate té se ver com Manuel de Sousa, que lá era ido, (como dissemos,) e lhe desse esta nova, assi pera lhe acudir, como avifar os nosfos, que estavam per aquelles lugares, não incorrerem em algum perigo se ElRey de Ormuz lá mandasse algum recado, como de feito mandou aos Guazijs delles. No qual tempo Tristão Vaz da Veiga, que Diogo Lopes de Sequeira tinha leixado em Calayate pera fazer alguns negocios de ferviço d'ElRey, acertou de vir a Mascate sobre o mesmo negocio, onde achou Manuel de Soufa. E fahindo elle Tristão Vaz em terra, como era amigo do Xeque, que governava a villa, deo-lhe aviso que se salvasse, porque tinha recado d'El-Rey de Ormuz que prendesse, e matasse quantos Portuguezes alli fossem ter, dando-lhe conta do levantamento. O que Triftão Vaz logo fez, acolhendo-se com grão trabalho ao navio de Manuel de Sousa, dando-lhe nova do que passava. E ante que fizessem mudança de si, veio João de Meira, que levava o recado que D. Garcia mandava ao Governador D. Duarte. E porque elle João de Meira não levava batel, e

algumas cousas necessarias pera o caminho, Manuel de Sousa o proveo de tudo, com que chegou á India, e deo a nova a Dom Duarte. O aviso que o Xeque deo a Tristão Vaz não foi tanto por ser sen amigo, quanto por ser Arabio, que naturalmente querem mal aos Parseos, e além disso por ser homem prudente, e entendeo que este levantamento d'ElRey era feito per confe-Iho dos feus acceitos, e que per derradeiro nós haviamos de tornar a ser senhores de Ormuz, e tomar emenda do damno, e mal que nos fosse feito, e por isso naquelle tempo quiz-nos fazer esta amizade, descubrindo este negocio a Tristão Vaz. É ainda per exhortações que lhe o mesmo Tristão Vaz fez, levantou a voz por ElRey de Portugal, dizendo, que negava a vassallagem a ElRey de Ormuz pola traição que commettera, do qual voto foram todolos homens honrados da terra, e atrás estes foi o povo. O Guazil, e Governador de Calayate, que era Parseo, com outro tal recado que teve, fez o contrario deste, prendendo obra de trinta e tantos Portuguezes que ahi estavam, delles da Armada de Manuel de Sousa, que com hum temporal que lhe deo fobre amarra se levantou, e os não pode recolher, e foi ter a Mascate, e os outros eram de Tristão Vaz. E pa-

## DECADA III. LIV. VII. CAP. III. 135

rece que N. Senhor ordenou este temporal pera Manuel de Sousa se achar em Mascate com elle Tristão Vaz, pera fazerem a obra que fizeram com o Xeque, o qual os proveo de mantimentos, agua, e do necesfario pera se partirem a soccorrer os de Ormuz. Partido Manuel de Sousa em o seu navio, e Fernão Vaz Cernache na fusta, acompanhou-os Tristão Vaz em hum paráo, em que viera de Calayate alli ter aos negocios, que (como dissemos,) lhe mandou Diogo Lopes, em o qual paráo levaria té quarenta homens. E porém esta companhia durou té meia noite seguinte, que lhe sobreveio hum temporal, do qual apartamento Manuel de Sousa se queixava depois, dizendo que Tristão Vaz o fizera por não ir debaixo de sua bandeira, e não por o temporal. E se assi foi, que por esta causa Tristão Vaz o sez, elle se aventurou a maior perigo do que importava a injúria, que deste caso podia receber. Porque em huma aguada que fez no caminho, lhe matáram dous homens, e quasi milagrosamente escapou de não ser morto com toda a gente que levava per huma Armada que ElRey de Ormuz tinha posta sobre a Ilha. Mas parece que o quiz assi N. Senhor, polo estado em que os nossos estavam, que os metria em grande confusão: cá o primeiro

tra-

trabalho em que se víram depois daquella furia da morte, foi queimarem-lhe a galeota que falváram, e affi huma náo carregada de mantimentos, que vinha de Chaul pera o Capitão D. Garcia, e isto ante os seus olhos. E o outro era que ElRey tinha té tres mil espingardeiros, que mandou vir da terra firme feitos lá secretamente pera este caso, a fóra os que na Cidade havia ordinarios pera as Armadas, e com estes frécheiros, e artilheria, a que a nossa fortaleza ficava sujeita per sitio, nos fazia muito damno de maneira, que não lançava hum homem a cabeça per qualquer parte, que logo não fosse fréchado. Além deste perigo, que os muito afadigava, tinham hum grande temor, que era falta de mantimentos, e tão pouca agua, que se D. Garcia não fechára a cisterna, por não verem quão pouca era, esmorecêram de se ver mortos á sede. Mas como N. Senhor nos casos de maior temor acode com o animo, que da fua misericordia procede, permittio que a chegada de Tristão Vaz fosse estando todos com grande devoção ouvindo a Missa, que se diz de noite pela Nascença de Christo Jesus nossa redempção. A vinda do qual houveram ser milagre, porque o castello eltava todo cercado per terra, e per mar tinha mais de cento e sessenta terradas, que

## DECADA III. LIV. VII. CAP. III. 137

foi huma grande ousadia delle Tristão Vaz metter-se per meio delles, sem os Mouros o sentirem; porque haveriam ser cousa impossivel vir barco nosso alli, e ainda que o sentissem, como era de noite, cuidavam fer navio seu. A festa do Santo Nascimento foi com este prazer celebrada de novo, com tantas folias, e prazer, que os Mouros de fóra vieram a fentir que alguma coufa nova lhes era chegada, ainda que per outra parte per escravos Christãos cativos que tinham comfigo, cuidáram que procedia aquellé grande prazer da festa do Natal. Quando veio ao dia desta solemnidade, começáram os nossos a pôr os olhos no mar, olhando se apparecia Manuel de Sousa, de que Tristão Vaz dera nova, e que se apartára delle com o tempo que lhe deo; o qual Manuel de Sousa á terceira oitava de Natal amanheceo surto duas leguas da fortaleza da banda da Ilha Queixome. D. Garcia, porque tinha fabido per Tristão Vaz, que elle trazia mui pouca gente por razão da que lhe cativáram em Calayate, e tambem fentio logo grande rumor nas atalaias, como que mandava ElRey embarcar gente nellas pera irem contra Manuel de Sousa, teve logo conselho sobre o que fariam naquelle caso. E assentáram, que pois na falvação delle Manuel de Sousa estava a de

todos, e a delle nelles, pois corria tanto risco, era necessario acudir-lhes com gente no paráo de Triftão Vaz, por ahi não haver outra embarcação. Finalmente ante de se eleger quem havia de ir no paráo, Triftão Vaz se offereceo com a gente que com elle viera, dizendo, que pois N. Senhor lhe dera de noite entrada naquella fortaleza per meio das terradas, assi esperava que lhe daria caminho pera ir, e vir. Partido elle com esta gente que trouxe, e outra honrada, que com elle quiz ir, quando foi no mar á vista d'ElRey, a grande pressa mandou chamar Coge Mahamud seu Capitão, e disse-lhe: Ou aquella gente he douda, ou desesperada, porque ousadia não póde ser: por amor de mim, que mos vades tomar ás mãos, e mandeis á gente que levais, que os não mate. Este Capitão não pode tão prestes sahir do porto com oitenta terradas que levou, que quando se poz em caminho já Tristão Vaz hia bom pedaço; em vista do qual os nossos estavam encommendando-o a Deos, principalmente quando víram a força de remo ir trás elle aquelle grão número de terradas, as quaes hiam tão alvoroçadas por lhe chegar, e corriam tanto por isso, como que era algum parão que haviam de ganhar na chegada. Tristão Vaz, como tambem remava seu remo igual,

### DECADA III. LIV. VII. CAP. III. 139

e nunca fez tiro senão depois que ellas foram tão perto, que lhe lançáram dentro huma chuva de fréchadas, então começou de a entreter que não chegassem a elle com artilheria miuda que levava. Com a qual elles tambem o serviam, e lhe atravessáram o leme, e outra peça lhe deo pelo costado do paráo, mas não lhe ferio pelloa alguma. Indo assi todos ladrando, e fréchando nelle, sem ousarem de o abalroar, polo damno que tambem recebiam, sendo já bem perto do navio de Manuel de Sousa, mandou-lhe bradar que estivesse prestes pera o recolher, e affastar de si as terradas. Manuel de Sousa parecendo-lhe que o paráo era negaça, e que vinha nelle algum arrenegado, que fallava Portuguez, mandoulhe tirar como a cada hum dos outros imigos, e com huma espingarda de outro tiro atravessáram a mão ao que governaya. Quando Triffão Vaz vio o perigo que corria, entendendo que de o não conhecer lhe mandava tirar, levantou-se em pé, e começou a bradar nomeando-se. E como era homem tão grande de corpo, que visto em pé per quem o conhecesse, diria logo ser elle, e tambem não mudára o trajo com que poucos dias havia o víram; foi aqui mais conhecido pelo corpo, que pela voz, que naquelle tempo era tamanho estrondo,

que não podia fer ouvido, quanto mais conhecido per ella. As terradas tanto que víram Tristão Vaz recolhido dentro do navio, desesperáram de o tomar, e mais levando já morto o seu Capitão, e trinta e tantos homens, a maior parte dos quaes era gente nobre, e muitos outros feridos, porque como as terradas faziam grande cardume, não desparava o parão tiro que fosse sém damno dos imigos. E porque os mortos, por serem pessoas notaveis, faziam mais receio aos outros, mandáram algumas terradas a terra com estes corpos, e recado a ElRey, que mandava que fizessem. Chegadas estas terradas á Cidade, foi logo posta em tão grande pranto, que os nossos sentíram na fortaleza, onde estavam, terem recebido algum grande damno; e por lhes quebrar os corações, mandou D. Garcia tanger as trombetas, e fazer grande estrondo de folias, e prazer. ElRey tanto que soube o que era feito dos seus, começou de se indignar contra aquelles que lhe aconselháram o levantamento, dizendo, que foram causa de perder seu estado, e que esperança teria elle de combater a nossa fortaleza, e de a tomar, pois em oitenta terradas não houve homem que oufasse abalroar hum barco, o qual se fora cercado de todas, sómente o baso de tanta gente como nel-

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. III. 141

nella hia, os affogára, quanto mais tanta mão. E com grande furia disse, que se fosfem todos diante a embarcar nas outras terradas que ahi estavam, e que qualquer homem que abalroasse a nosso navio, que lhe promettia de lhe fazer muita mercê; e quem o não fizesse, que lhe havia de mandar pôr na cabeça hum toucado de mulher. E fahindo-se de suas casas meio doudo, foi-se á praia, e mandou pôr duas mezas, huma cheia de moeda de ouro, e prata, e outra de toucados de mulheres, a que elles chamam macana; e quando se põe na caheça de hum homem, he por alguma grande fraqueza que fez, e fica inhabil pera toda fua vida, cousa entre os Parseos mui usada. Postas as mezas com estas duas differenças de premio, assi como andava doente, poz-se ElRey a cavallo, e com hum páo na mão fazia embarcar a todo homem, indignando-se muito contra os principaes, que os não via muito diligentes nisso. Raez Xabadim, homem principal nosso amigo, e por cujo respeito tinha recebido grandes offensas d'ElRey, e de seus privados, vendo-o affi indignado, disse-lhe: Senhor, se os que vos aconselháram, que era leve cousa lançardes os Portuguezes daqui, amáram tanto vosso serviço, como eu amo, não estivereis agora posto neste trabalho, nem 2005

vos fação crer que he gente que entregue logo o que tem na mão, senão entregando primeiro a vida. Eu irei aonde mandais a todos, e vos prometto de perder a vida, ou de vos trazer vossos imigos a esses vossos pés, se me Deos não decepar as mãos. Espedido este Raez Xabadim, metteo-se nas terradas com a gente que tinha, as quaes se ajuntáram com as outras, e fariam todas hum corpo de cento e trinta, nas quaes hiam todolos Capitaes, e Mires d'ElRey; que são como cá dizemos os Fidalgos de limpo sangue. E ElRey escolheo outros que ficassem com elle, com os quaes se poz a cavallo, e sahindo da Cidade se foi pôr em hum lugar teso, donde podia ver o que os feus faziam com os nossos pera os obrigar a mais. D. Garcia, e a gente da fortaleza, que tambem estavain com os olhos no que havia de succeder naquelle caso, quando víram o grande número de terradas, e a furia que todos levavam por chegar, houveram que se N. Senhor milagrosamente os não salvasse, não havia outra esperança de suas vidas. Manuel de Sousa, porque té aquelle tempo não era vinda a viração, com a qual elle esperava de se fazer á véla, estava surto, ordenando-se pera entrar naquelle conflito de morte. E o modo que teve pera mais feguramente, (se alli

# DECADA III. LIV. VII. CAP. III. 143

havia seguridade,) poder chegar á fortaleza, foi este. Tomou a fusta, e paráo de Tristão Vaz, e pollos nas ilhargas do seu navio mui bem aterracados que se não pudessem alargar, e de maneira, que de hum em outro pudessem saltar, e acudir onde mais necessario fosse. E porque a artilheria delles lhe fervisse a toda a parte, poz as proas da fusta, e paráo na popa do navio de maneira, que ficavam ao longo do coftado delle, e da popa á prôa tudo fogo, com que ficavam hum baluarte de madeira com artilheria pera fóra, e per cima a mareagem das vélas do navio, pera que vindo o vento navegassem. Chegado aquelle grande cardume de barcos, onde Manuel de Sousa estava já posto á véla, na primeira salva que lhe deram, foi juncarem os navios de fréchas de envolta com pelouros dos tiros de fogo que levavam, que fez huma fumaça, com que todo o circuito delles ficou sem vista huns dos outros, porque tambem a artilheria dos nossos fez boa parte desta escuridão. E porém nesta primeira chegada lhe encraváram muita gente da que estava na fusta, por ser rasa sem amparo algum, com que o Capitão ficou ferido. E não sómente lhe fizeram este damno, mas ainda como vinham com a furia das injúrias de seu Rey, de rondão entráram na

fusta pelo esporão della, sem temor da nossa artilheria. E em continente per o mesmo esporão Raez Xabadim com seis homens que pera isso escolheo, como homem offerecido á morte, e que queria fazer verdadeira a promessa, que fizera a ElRey, começou de trepar per o bordo do navio. O Capitão Fernão Vaz Cernache, peró que estava ferido com os outros de sua companhia, acudiram áquelle lugar; e affi Manuel de Sousa quando vio a ousadia dos Mouros, onde houve maior fervor de peleja, que em outra parte. No qual tempo Tristão Vaz da Veiga não se contentou com esta defensão de cima do navio, mas lançou-se dentro na fusta, e atrás elle Bastião Vaz, e Mendanha, e outros que com grande animo se metteram ás cutiladas com os Mouros de maneira, que os enxutáram todos fóra da fusta. É porque hum bombar-deiro que nella hia já não podia usar de feu officio pera cevar hum berço, por andarem todos mais pelejando a braços, que a pontaria de artilheria; com este alijamento que Trissão Vaz, e os outros fizeram, teve o bombardeiro braços pera fazer alguns tiros com hum berço, e fez tanto damno, que se alargáram os Mouros mais de pressa do que entráram. E entre algumas pesfoas, que no commettimento, que os Mou-

## DECADA III. LIV. VII. CAP. III. 145

ros fizeram, em querer subir per o bordo do navio, foi hum Framengo Condestabre dos bombardeiros do navio, porque este não achou outra arma mais prestes, que o marrão com que atacava fua artilheria, e com elle derribou cinco, ou seis Mouros, como que matava porcos. Finalmente como homens que andavam luitando travados hum em outro, sem se poderem derribar de bons luitadores, e assi travados correm todo o terreiro da luita té irem dar nos circumstantes que estam vendo, assi as terradas travadas em os nossos navios, e elles nellas, e huns, e outros servidos de fréchas, e pelouros da artilheria, já bem tarde, e todos bem cansados a maré os levou á fortaleza, onde os nossos foram favorecidos della, tirando com artilheria ás terradas pera lhes defpejarem o porto onde surgiam, dos quaes trinta e tantos foram feridos, e hum só Grumete negro foi morto. E pelo que se depois soube, dos Mouros foram mais de oitenta mortos da artilheria, e muitos mais feridos. E fegundo os nosfos navios chegáram juncados de fréchas, e as vélas, enxarcea, mastos, costados, tudo encravado dellas; foi hum grande milagre não receberem maior damno, ante recebêram algum proveito, trazendo muita lenha pera cafa, porque se affirma que muitos dias no fo-Tom. III. P. II.

gão dos navios á mingua de lenha se queimáram fréchas, e a maré quando encheo trouxe á praia grande número dellas.

#### CAPITULO IV.

Do que passáram os nossos no cerco que tiveram; e vendo ElRey de Ormuz quão pouco damno lhe podia fazer, despejou a Cidade, e se foi pera a Ilha Queixome, e depois a mandou queimar: e como com a vinda de hum navio, e huma náo foram provídos do necessario.

To Ecolhidos os nossos a falvamento da-A quelle perigo, de que os N. Senhor livrou, quando veio ao outro dia teve Dom Garcia conselho, propondo a todos quão desfalecidos estavam de tudo o que haviam mister pera aquelle cerco, principalmente de mantimento, e agua, de que haviam de viver, e de polvora, e outras munições da guerra, com que se haviam de defender de todo combate; que a elle lhe parecia bem despejarem a fortaleza de escravos, mulheres, moços, e gente sem proveito, que lhe comia os mantimentos. Os quaes deviam mandar á India em aquelle navio de Manuel de Soufa, e tambem levaria nova a D. Duarte em que estado estavam, porque podia acontecer cousa a João de Meira,

que

## DECADA III. LIV. VII. CAP. IV. 147

que o impedisse ir lá ter. E pela ida deste navio seguravam duas cousas, terem o soccorro certo, e em quanto não viesse, comeriam o que elles haviam de comer. O parecer de muitos foi contrario a este de D. Garcia ; e depois de haver contradição de votos, assentáram, que logo armassem o navio, e fusta, e paráo, e fossem a pelejar com as atalaias d'ElRey, pois já tinham experiencia delles quao fracos eram, e o pouco damno que lhes podiam fazer. E dando-lhe N. Senhor vitoria, como tinha dado já duas vezes, ficavam mais fenhores do mar, com que podiam haver á mão náos, ou navios, dos que ordinariamente vinliam a Ormuz, dos quaes se podiam prover de muitas cousas, de que tinham necessidade. E per ventura neste tempo viria algum navio nosso alli ter, com as quaes ajudas ficariam provídos pera muitos dias. E feita esta obra, ahi lhe ficava tempo de mandarem á India o navio que dizia, e quando os Mouros o vissem ir antes delles fazerem esta mostra de si, diriam que hiam fugindo; e indo depois, entenderiam que o mandavam a pedir foccorro, já como gente confiada, e não temerofa. O qual voto, e conselho se poz logo em esfeito; mas os Mouros tomáram outro, por causa do damno que tinham recebido, chegando suas K ii

terradas tanto a terra, que ficava o nosso navio muito ao mar, essem lhe poder fazer algum mal, que mais não recebesse. E a fusta, e paráo, que se mais chegavam, em suas barbas, (como dizem,) lhe tomáram hum paráo, que vinha de fóra carregado de mercadoria, cousa que elles muito sentíram. Com a qual indignação per industria de hum Turco, homem a que ElRey dava grande credito, ordenou logo estancias com artilheria nos lugares onde nos podiam offender, e assi muros falsos pera entrarem per elles encubertos, com paredes de casas pera os nossos não poderem ver a obra. O que tudo, posto que nos dava muito trabalho, servio-lhes pouco pera seu intento, ante azo de receberem de nós maior damno. Té humas escadas que quizeram acostar à nossa fortaleza, foram tantos delles queimados de panellas de polvora, que vendose ElRey desesperado de nos poder offender : creo que não tinha gente pera mais do que tinham feito, saltear-nos de noite como a gente descuidada, e não fraca pera defender as vidas, e que huma nossa havia de custar muitas dos seus. Finalmente como homem desesperado, e temeroso, que vindo o Governador da India, elle havia de pagar todo o damno que nos fizera, fenão com a vida, ao menos fería tomar-lhe o go-

# DECADA III. LIV. VII. CAP. IV. 149

verno daquelle Reyno, determinou per confelho dos que governavam leixar a Cidade deserta, e se passar á Ilha de Queixome. E esta Ilha está pegada na terra firme da Persia, e será tres leguas de Ormuz á vista della, corre ao longo desta costa da Persia quasi per comprimento de quinze leguas á maneira de huma faixa, por fer mui estreita. A terra he fertil em si, mas muito doentia, por razão do máo sitio em que está, sem ser lavada dos ventos, que dam faude ao corpo humano. O fundamento d'ElRey, e de quem o mandava, que era o Xeque seu sogro, e Mir Hamed Morado, com todolos mais em leixar aquella Cidade, era, que os nossos leixariam a fortaleza. E ainda que ElRey, por razão daquella mudança a Queixome, perdesse hum par de annos as rendas que tinha na Alfandega, não vindo náos, melhor lhe vinha que ser sujeito, e tributario nosso por tão pouca causa, como era perder aquella Cidade. E tenteando estas, e outras razões, que todos davam a ElRey em seu favor, mandou-se lançar hum pregão, que toda pessoa sob pena de morte embarcasse sua pessoa, familia, e fazenda pera a Ilha de Queixome, pera onde se ElRey passava a viver, pera o que mandava a todos dar embarcação nas terradas pera fua passagem. Quan-

Quando o povo ouvio o pregao, fez nelle hum tão grande espanto, que sem temor algum todos a huma voz diziam mal d'El-Rey, e de quem o aconselhava, e isto com tantas lagrimas, que os mettia a todos em grande confusão de maneira, que entre os principaes começou haver differenças, culpando huns aos outros, e quasi todos defculpavam a ElRey, por saberem ser homem de boa condição, e entregue áquelles dous homens, que pera este effeito eram grandes amigos, e pera todo o mais comiam-se hum a outro. Ordenada a partida, ElRey fe passou huma noite o mais caladamente que pode, e leixou na Cidade hum Capitão seu per nome Mir Corxet com mil e quinhentos frécheiros, e sessenta terradas pera a gente se passar pouco, e pouco. O qual Capitão teve falla com D. Garcia, dizendo, que ElRey se fora não tanto por fua vontade, quanto por seguir o conselho de quem o governava, e que sentíra tanto o que era feito, que adoecêra de paixão, de que hia mal. Como em verdade ainda que era homem de pouco saber, e discurso das cousas, achava-se cada dia mais desacatado, que era fignal de hum dia o defporem, como os Governadores dos Reys passados o tinham feito; mas o negocio chegou a mais, como adiante veremos: parece Service Control of

WINDLY !!

### DECADA III. LIV. VII. CAP. IV. 151

que o seu espirito lhe revelava este mal. E ainda teve este Capitão Mir Corxet tanta prudencia pera encubrir a causa principal de sua ficada alli, que deo a entender a D. Garcia, e ás principaes pessoas da fortaleza, com que ás vezes estava á falla, que não era a outro fim senão pera tratar em negocio de paz, por quanto elle não fora no levantamento; e quando com elle não quizessem assentar esta paz, que fosse com seu cunhado Mir Cacero, que era homem de tanto credito ante ElRey, como elles sabiam, e tambem fora contra o conselho do levantamento, e ambos tinham commifsão d'ElRey pera isso. Estes dous homens eram mui acreditados entre os nosfos, por se mostrarem publicamente seus amigos donde concebêram delles, principalmente do Mir Corxet que poderiam mover a ElRey, e aos principaes de seu conselho pera se tornarem á Cidade. Nas quaes práticas detiveram o Capitão, em quanto fazia sua obra, que era alijar o que haviam mister, té que veio o Xabandar com recado d'El-Rey, que puzesse fogo á Cidade, o qual era desenganar os nossos, que se hiam povoar a outra parte. Posto este fogo a dezenove dias de Janeiro do anno de quinhentos e dous, ardeo a Cidade quatro dias com suas noites tão brayamente, que os nof-1. .

nossos temiam poder vir a elles. E entre temor, e piedade fazia-lhe grande admiração verem que per mãos dos proprios naturaes se punha fogo a huma tão nobre, e formosa Cidade em edificios, principalmente ás cafas dos principaes, que todas eram coufa maravilhosa de ver seus lavores, e pinturas, por os Mouros serem mui deliciosos nisso, E com todo este estrago, que os nossos viam fazer, ainda este Mir Corxet fazia crer a D. Garcia que elle não era author daquella obra, nem consentia nella por sua vontade, sómente temia a Raez Xabadim, que o fazia por estar mui poderoso com mais gente que elle. E posto que a voz era que o fogo se poz acaso, e não per vontade, todavia diziam que Raez Xabadim o fizera por encubrir quantos roubos tinha feito nella, e tambem o fazia por se vingar d'El-Rey, e de nós. Com estas, e outras palavras simuladas, estando D. Garcia apercebido pera ambos fe verem em lugar conveniente pera assentarem a paz, neste dia que eram vinte e tres de Janeiro huma ante manha mandou elle Mir Corxet pôr fogo a hum trabuco, que estava nas casas d'ElRey, com que nos elles tiravam, e tambem nas proprias casas. Porém nellas acertou de ser em parte, que logo se apagou, e com esta derradeira obra se embarcou

## DECADA III. LIV. VII. CAP. IV. 153

com toda a gente que comfigo tinha, sem ficar na Cidade mais pessoa, que té duzentas e cincoenta, ou trezentas almas, tudo gente velha, e tão pobre, que não tinham com que se embarcar. D. Garcia quando se achou assi enganado, ficou mui confuso; e suspeitando ainda que debaixo daquella ida ficava na Cidade algum grande perigo; principalmente nas casas nobres, por não serem queimadas, não quiz que este perigo corressem os nossos, e mandou alguns Malabares, que estavam em nossa companhia, que fossem ver per toda a Cidade se era toda despejada. Temendo huma de duas cousas, ou que nestas casas nobres ficava escondida muita gente de armas, e como os nossos fahissem, e se derramassem pelas casas a roubar, dariam nelles; ou leixariam feitas algumas minas de polvora, a que poriam fogo, como os tivessem nestas casas grandes. Feita experiencia per estes Malabares como a Cidade era toda despejada, e que não havia nella fenão aquella pouca gente mesquinha, e inutil, sahíram então os nosfos, cada hum acudindo a sua pousada ver se achava alguma cousa das que leixára, e tudo era feito em carvões. Já as casas nobres era a maior piedade ver a destruição dellas, que as queimadas, porque nestas não havia cousa de que haver dó,

por

por tudo ser carvões, e em as nobres não havia laço, pintura, nem portas, janellas, ou cousa que fosse pera ver, humas levadas, outras arrincadas, e espedaçadas, por não nos aproveitarmos de alguma. Finalmente o despojo foi acharem algumas jarras escondidas de mantimento, e cisternas particulares com agua, e lenha desta destruição pera o fogo. E verdadeiramente o que queimou esta tão nobre Cidade, (ao menos os dous terços della,) mais se póde dizer vir do Ceo, que da terra. Porque ainda que elle foi posto per mão de seus proprios moradores, sem serem constrangidos per nós, chegarem a tal estado que os obrigalse leixar o berço, em que se creáram, e casas de seu viver, e repouso, Deos os indignou de si mesino, com que os metteo em furia de fogo, e que fossem algozes de suas torpezas, e nefandos vicios, vivendo tão publicamente nelles, que nesta permissão ficáram culpados alguns dos nosfos, os quaes per outro modo tambem se lhes queimou sua fazenda, té pagarem com a vida; e se todos não pagáram lá, cá os vivos assignados do dedo de Deos: e permittio assi sua justiça, porque saibam os homens, que peccados públicos, publicamente os caltiga Deos diante dos olhos, que foram teltemunha delles, por elle não ser arguido

### DECADA III. LIV. VII. CAP. IV. 155

per juizos de homens de pouca fé. E logo no meio daquelle fogo, por trazer os nossos em consideração destas cousas, os espertou Deos com a mais contraria que o fogo tem, que he agua, porque entendessem que o fogo abrazou as torpezas dos Mouros, e comnosco queria usar de lavatorio de sua misericordia com huma chuiva que mandou, com que enchêram muitas cisternas de agua, de que tinham muita necessidade. Porque além de terem pouca, o grande número de gatos que havia na Cidade, vinham demandar as cisternas a beber; e dos muitos que cahíram dentro, affi corrompêram a agua, que não oufavam de beber fenão cozida. E não fómente com esta agua que choveo ficáram remediados do beber com algumas aguadas, que tambem depois foram fazer a terra firme, por beberem agua fresca, e sem suspeita de veneno, mas ainda do comer, com vinda de hum navio da India de Bastião Ferreira com mantimento. Com as quaes provisões, e saber per este navio de Bastião Ferreira como já na India era a nova daquelle levantamento, D. Garcia tomou causa de mandar alguns recados a ElRey de Ormuz á Ilha de Queixome. E porque estes recados eram per hum Antonio Dias lingua criado delle D. Garcia, e isto se continuava secreta-

mente entre elles, sem communicar este negocio com as pessoas principaes, a que se devia pedir voto, se era bem do serviço d'ElRey de Portugal, houve presumpção, (e depois o tempo o descubrio,) que Dom Garcia tratava cousa de seu interesse, querer que ElRey lhe pagasse alguma perda, que houvera naquelle levantamento. E pera obrigallo a isso, o mandava aconselhar o modo que havia de ter com o Capitão da fortaleza, quando viesse, que era João Rodrigues de Noronha, que se esperava cada dia por elle. E tambem que desculpas havia de dar a D. Duarte, quando ahi fosse ter, os quaes conselhos, e modos, que Dom Garcia nisto teve; damnáram muito a El-Rey em seus negocios, e assi ao que nos convinha, sem elle entender que nisso fazia tanto mal. E quem acabou de o damnar, foi D. Gonçalo Coutinho seu primo, filho de D. Diogo Coutinho, também cuidando que nisso acertava, á volta de seu interesse, ao qual D. Luiz de Menezes que estava em Chaul, a grande pressa, tanto que foube parte deste levantamento, mandou em hum galeão bem armado com muitos mantimentos, e cousas necessarias pera provisão daquelle accidente. E vindo ter a Calayate, tomou alli D. Gonçalo huma náo dos filhos de Alle Langerim, hum mercawill have a

# DEC. III. LIV. VII. CAP. IV. E V. 157

dor dos principaes de Ormuz, que tratava em cavallos, e affi esbombardeou a villa, por lhe fazer fobrancerias. E paffando per Mascate, achou Manuel de Sousa Capitão mór do mar, e Tristão Vaz da Veiga, aos quaes deo nova que D. Luiz de Menezes não tardaria, e que elle trazia recado das pazes, que logo havia de assentar com El-Rey de Ormuz. E com voz destas pazes chegou a Ormuz, e dahi foi a Queixome, onde ElRey estava tão necessitado de mantimentos, que lhe deo a vida com os que lhe vendeo, e boa esperança de D. Luiz, que dahi a poucos dias sería com elle, e tudo se faria bem.

#### CAPITULO V.

Como Manuel de Sousa, e Tristão Vaz da Veiga tornáram á Costa de Mascate, e das cousas que alli fizeram té vir Dom Luiz de Menezes, e do que elle alli sez sobre a tomada da villa Soar: e do mais que passou té chegar a Ormuz.

Anuel de Sousa, e Tristão Vaz da Veiga, que D. Gonçalo achou em Mascate, eram alli vindos per mandado de D. Garcia Coutinho Capitão de Ormuz, a ver se poderiam tirar os Portuguezes do poder dos Mouros, os quaes sicáram em ter-

ra quando ambos se partiram a soccorrer Ormuz, como atrás fica. E vindo de caminho na paragem de Orfacam, o Guazil que alli estava deo a Tristão Vaz, que chegára ao porto bufcar provimento, o que lhe pedio, como homem que estava em nosfa amizade, e mais hum Portuguez, e huma mulher, que alli estavam. E tambem neste caminho tomou Manuel de Sousa duas terradas, huma que viera alli ter, em que tomou tres bombardas; e outra que estava quasi descarregada do fato que trouxera de Mahamud Morado; e quando chegáram a Mascate, acháram o lugar despejado, por ter o Xeque nova que Raez Delamixar irmão de Raez Xarafo vinha pera Calayate a servir de Guazil; e receoso de lhe destruir o lugar, por tomar voz por ElRey de Portugal, mandou pôr toda a gente, e fazenda na ferra, e folgou muito com a chegada dos nosfos; o qual veio logo dar conta disto a Manuel de Sousa, pedindo-The que o amparasse, e se leixasse alli estar pera o defender quando viesse este seu imigo, a qual detença não foi mais que quatro, ou cinco dias, e neste tempo passou per alli D. Gonçalo Coutinho, que deo a nova de D. Luiz, como ora dissemos. E porque em Calayate estavam os mais dos cativos, e tambem a elle acudiam mais na-

### DECADA III. LIV. VII. CAP. V. 159

vios pera as prezas que alli, passou-se lá; onde tiveram prática com o Guazil, provocando-o á entrega dos cativos, e fazer outro tanto como o Xeque de Calayate, o que elle não quiz. Dando em resposta que havia de ser leal a ElRey, que elle tinha alli huma carta sua pera dar ao Capitão mór D. Luiz, quando viesse, e que nella estava toda a resposta que elle podia dar. Tristão Vaz, porque Manuel de Soufa se foi contra o Cabo de Roçalgate ás prezas, esperando que viesse D. Luiz, leixou-se alli ficar, e com o seu paráo defendia que os pescadores não viessem ao mar, porque não podia fazer maior guerra á villa, té que veio D. Luiz; o qual trazia tres galeбes, e quatro fustas, e huma caravella, de que era Capitão elle, Ruy Vaz Pereira, Antonio de Lemos, Nuno Fernandes de Macedo, Henrique de Macedo seu irmão, Duarte d'Ataíde, Pero Vaz Travaços. E alli se ajuntou com elle Manuel de Sousa, per os quaes elle soube o estado de Ormuz, e lugares daquella costa. Ao qual veio logo hum Mouro dos honrados da terra, e trouxe-lhe da parte do Guazil Coge Zeinadim a carta que dizia ter d'ElRey de Ormuz pera elle , e assi lhe apresentou algum refresco da terra. E na carta não se continha mais que aggravos de Diogo Lopes de Sequei-

queira, e dos Capitaes de Ormuz; e que estes escandalos indignáram tanto a gente, que fizeram o levantamento, em que elle não tinha culpa, e que com sua vinda elle esperava que tudo sería remediado. D. Luiz teve alguns recados do Guazil em resposta do que lhe elle mandava dizer, sem tomar conclusão fobre os Portuguezes cativos, que tinha em seu poder, nem suas fazendas que lhe pedia, e nisto acabou de se resumir, que Raez Delamixar, que vinha por Guazil, fería alli mui cedo, e poderia trazer algum recado fobre a fua entrega, que entretanto devia de ir fazer sua aguada a Teive. O qual conselho elle tomou, sem querer tomar emenda do lugar, temendo que qualquer damno que lhe fizesse, sería caufar a morte aos cativos, que eram vinte e seis Portuguezes; e mais sabendo que toda a gente, e fazenda era posta em salvo, sómente estavam alli huns poucos de homens de armas frécheiros, que haviam de leixar a villa, pois alli não tinham mulheres, filhos, nem fazenda. Chegado D. Luiz á aguada de Teive, porque os Arabes dalli lhe vinham fazer fuas algazarras, e fobrancerias, fegundo feu costume, mostrando que lhe queriam defender a aguada; mandou D. Luiz a Nuno Fernandes de Macedo que com sua gente huma manha os affugentasse dal-

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. V. 161

dalli. Na qual sahida em terra cativou, e matou alguns, com que os Arabios ficáram tão açanhados, que os parentes dos mortos, e cativos saltáram onde estavam sete, ou oito Portuguezes cativos pera os matar, e de feito foram mortos, se os não salváram as pessoas que os tinham em poder; e todavia per defastre houveram hum á mão, em que fizeram sua gazua. E estando ainda aqui D. Luiz esperando João Rodrigues de Noronha, que da India era partido pera entrar na capitanía de Ormuz, polo qual D. Duarte de Menezes mandava esperar naquella paragem, porque havia de vir com vélas, e gente, pera elle D. Luiz chegar a Ormuz mais poderoso, por não saber em que estado estava, chegou huma terrada do Xec de Mascate, que estava por nós. O qual Xec soube ser D. Luiz alli pera huma fusta de sua companhia, que se apartou delle com tempo no Cabo Rosçalgate, e foi ter a Mascate, per a qual terrada lhe fazia saber como elle estava por ElRey de Portugal, segundo já teria sabido per Manuel de Sousa, e Tristão Vaz; que lhe pedia que o favorecesse com algum soccorro, por quanto lhe fazia saber como Raez Delamixar vinha sobre elle com poder de gente. D. Luiz por estar já informado do que este Xec tinha feito, mandou lá em seu favor Tom. III. P. II. L a Hen-

a Henrique de Macedo Capitão da caravella, e que elle com a fusta que lá foi ter dessem todo favor que pudessem ao Xec; e poréin que por nenhum caso sahissem em terra, nem homem algum. Chegado Henrique de Macedo a Mascate nas oitavas da Pascoa, soube do Xec como Raez Delamixar era chegado per terra dahi a tres leguas com té trezentos frécheiros, que lhe pedia que o ajudassem com alguma gente, porque elle determinava de o ir esperar a hum certo passo de huma serra a lhe impedir a passagem, porque não tinha outro caminho. Henrique de Macedo como lhe era defezo lançar gente em terra, se escusou com o regimento de D. Luiz, com que o Xec ficou muito desconsolado. Mas como receava que passando o passo Raez Delamixar, ficava elle sujeito a muito perigo por a pouca gente que tinha, e que lhe convinha partir-se logo ante que elle chegasse ao passo; tomou alguma gente Arabia que ahi estava de humas náos de Bafçorá, e cinco Portuguezes que estavam com elle, que por suas vontades o quizeram acompanhar, dous dos quaes eram criados de Tristão Vaz da Veiga. Finalmente elle defendo o passo, estando já desbaratado, e acolhido a hum alto, com matarem Raez Delamixar com huma espingarda dos nossos,

# DECADA III. LIV. VII. CAP. V. 163

que fez pôr em fugida a todolos Parseos com morte de dez, ou doze; e se houvera quem lhe feguíra o alcanço, alli ficáram todos. Dahi a dous dias que o Xec tinha havido esta vitoria, chegou D. Luiz, e quiz Deos que chegáram tambem duas terradas carregadas do fato de Raez Delamixar, que vinham tomar pousada per mar, e elle estava já enterrado. As quaes D. Luiz á mingua de seu damno mandou recolher, e fez honra, e agazalhado ao Xec, dando-lhe muitas peças, e mais leixou-lhe alli huma fusta com quarenta Portuguezes, vinte pera andarem nella, e vinte pera estarem em terra em seu favor. E havendo quatro dias que D. Luiz alli era chegado, veio João Rodrigues de Noronha em huma náo per nome S. Jorge, e com elle em outra náo chamada as Virtudes, Capitão da qual era Lopo d'Azevedo; e porque D. Luiz não esperava outra cousa, partio-se logo caminho de Ormuz. Neste caminho, treze, ou quatorze leguas de Mascate, está hum lugar chamado Soar, o qual posto que seja de pouco trato, e trafego, e não de muitos moradores, tem huma fortaleza; e como he mais perto de Ormuz que os outros, sempre he provído de gente de guarda, e fronteria por alguns imigos que tinham perto. Hum vizinho era Soltão Maçoude, Lii

que vivia dentro no sertão perto da serra, o qual se intitulava por Rey, como significa este nome Soltão entre os Mouros; o poder do qual sería té duzentos e cincoenta de cavallo, e tres mil homens de pé. O outro vizinho era hum Xec Hocem Bençaide Capitão do grande Bengebra, que teria té trezentos de cavallo, e quatro mil de pé, o qual Bengebra he hum Alarve, que come mais de quinhentas leguas de terra. Porque elle he senhor quasi de todo o sertão, que se comprende da Ilha Baharem, correndo a costa té Dosar, dando sempre rebates nos povoados que estam nesta terra, a que os Arabios chamam Yaman. E os rebates são no tempo da novidade das tamaras, de que esta terra he mui fertil, e assi de outros mantimentos, recolhendo o que hão mister pera todo o anno, parte por rapina, parte por pacto em maneira de pareas, que lhe pagam estes vizinhos. Dom Luiz pola informação que teve destas duas pessoas tão poderosas, os quaes por serem Arabios sempre estam em guerra com os Parseos do Reyno de Ormuz com que vizinhavam, elle os mandou chamar, e teve prática com elles, dizendo, que sua tenção era dar em Soar, onde fabia estar hum Guazil d'ElRey de Ormuz com gente em guarda, que lhe queria entregar este lugar, por

# DECADA III. LIV. VII. CAP. V. 165

faber que os Arabios era gente mais fiel, e por esta causa ElRey de Portugal seu Senhor havia muito de folgar ficarem os lugares daquella costa em seu poder, e não dos Parseos, e mais sendo elles pessoas de tanta qualidade. E que delles não queria mais que cercarem o lugar per parte da terra, e elle daria pelo mar, porque temia que o Guazil Raez Xabadim, que estava na fortaleza, se acolheria pera o sertão, quando pelo mar fosse entrado. Aos quaes elle deo algumas peças, ficando mui contentes do partido, porque nisso não mettiam cabedal algum, e ficavam fenhores do que desejavam á custa alheia. Mas o caso não succedeo como D. Luiz desejava, porque o tempo foi hum pouco contrario a D. Luiz, e ante de chegar a Soar, furgio tanto avante como hum lugar do melmo Soltão. E porque do mar no porto do lugar víram os nossos humas terradas, sem D. Luiz faber que havia alli povoação, mandou a ellas Antonio de Lemos no seu esquife, e com elle humas almadias. O qual sem licença de D. Luiz, queimou as terradas, e o lugarinho, cativando obra de vinte Mouros bem pobres, sem té então se saber o mal que fizeram, o que logo veremos. Chegando a Soar a onze de Março de quinhentos e vinte e dous, soube Dom

Luiz que Raez Xabadim era já dalli partido, e que leixára em guarda da fortaleza té oitenta Parseos, os quaes tinha cercado per terra Xec Hocem Bençaide, como ficára affentado. D. Luiz como foube pelo mesmo Xec Hocem este recado, e vio que fua Armada vinha espalhada, e era tão tarde que não podia fahir aquelle dia em terra, mandou a alguns dos Capitáes, que já eram chegados, que com fua gente fossem guardar a praia, por se não irem os Parseos, pois per terra os tinha seguros, segundo Îhe mandára dizer o Xec Hocem, e pela manha fahiria elle com o corpo de toda a gente. Os Parseos tanto que viram furta a nossa frota, parece que peitáram os Arabios, e ante manha per buracos do muro da fortaleza os leixáram fugir. Os Capitães que guardavam a praia, fentindo o rumor desta fugida, sem D. Luiz ser presente, remettêram delles á fortaleza, outros a queimar huma náo, que estava no porto. E quando acháram a fortaleza despejada, deram na villa, è fizeram nella hum bom estrago, matando, e cativando quantos acháram, e per partes puzeram-lhe fogo. D. Luiz quando chegou a terra, e soube como os Parseos eram sugidos, e o lugar entrado, e as duas partes delle queimado, sem esperarem por elle, sicou muito indi-

# DECADA III. LIV. VII. CAP. V. 167

gnado contra os Capitáes, e muito mais quando foube como o cafo passava. Porque quanto ao lugarinho que Antonio de Lemos atrás destruíra, era de Soltão Macoube, o qual vendo o damno que lhe os nossos fizeram, ficou tão aggravado de Dom Luiz, que não quiz ir ao cerco dos Parseos, como lhe promettêra. Tambem a povoação de fóra da fortaleza de Soar era toda povoada de Arabios, muitos dos quaes eram parentes dos Arabios, que andavam com Soltão Maçoude, e Xec Hocem, por cujo respeito ambos ficáram bem escandalizados, e houveram que não fallavamos verdade. D. Luiz vendo que no feito não havia remedio, quiz satisfazer a este escandalo, mandando entregar quantos cativos se alli tomáram, e toda a fazenda, ainda que era pouca, e elle per si mesimo as andou per todas as náos vendo fe dos cativos os nossos escondiam algum. Finalmente elle leixou por Guazil, e Capitão daquella fortaleza a Xec Hocem Bençaide, e ao que d'antes alli estava leixou por Escrivão das rendas, e despeza do lugar, obrigando-se este Xec Hocem de o ter por ElRey de Portugal, e sobre isso fizeram seus contratos com toda obrigação que o cafo requeria, com que Xec Hocem em alguma maneira ficou satisfeito. Ante que D. Luiz se partisse daqui,

qui, chegou a elle hum criado de D. Garcia Coutinho, per o qual lhe fazia faber como elle mandára o Alcaide mór de Ormuz em hum navio, e huma fusta a queimar o lugar de Lemma, que era d'ElRey de Ormuz, o qual estava áquem do Cabo Moçandam ante de entrar no estreito obra de dez leguas, e houveram na destruição deste lugar muitos cativos. E assi mandára dar alguns faltos derredor da Ilha Queixome, de que ElRey estava mui agastado, vendo que os seus não podiam navegar sem receber muito damno de nós, e morriam á fome, porque não tinham mantimentos, e não os podiam haver per outro modo senão per este de navegar. E tambem lhe fazia saber que ElRey desejava muito sua chegada; porque D. Gonçalo Coutinho lhe dissera que em o negocio da paz faria tudo o que ElRey quizesse, e com elle D. Garcia saber isto de D. Gonçalo, leixára de fazer a guerra a ElRey. E porém depois que estas cousas com a chegada de D. Gonçalo virem a este estado, succedêram outras, em que totalmente aquelle Reyno era perdido; porque entre os principaes que governavam ElRey Torunxá, houve estas differenças, Mir Corxet, e Cogelal feríram Mir Hamed Morado, aquelle grão privado d'El-Rey, e se acolhera a Ormuz, e tornára ou-

## DECADA III. LIV. VII. CAP. V. 169

tra vez a Queixome, depois que soube que Raez Xarafo o Guazil mandára prender ao mesmo Mir Hamed Morado. E que elle Raez Xarafo, temendo que ElRey descubrisse a elle D. Luiz, e ao Governador Dom Duarte se alli viesse, quanto mais culpa elle Xarafo tinha neste levantamento, que pessoa alguma das outras, por ser homem que fabia tirar a pedra, e esconder a mão, elle fizera com Raez Xamixer, e Raez Gelal que matassem a ElRey Torunxá. Porque sobre elle morto lançaria todalas culpas dos males que eram feitos, visto que os mortos não se podem desculpar do que contra elles se diz. A qual morte houve effeito, e logo levantáram por Rey hum moço de té treze annos per nome Mahamud Xá, filho d'ElRey Ceifadim passado; e que Xarafo governava tudo absolutamente, e tinha este moço em seu poder, e todo o thesouro, e fazenda do Reyno. D. Luiz quando ouvio tanta revolta, ante que tudo se acabasse de todo, partio-se logo, e sendo tanto avante como o Cabo Moçandam, chegou a elle huma terrada, em que vinha hum Mouro honrado per nome Coge Mahamud Safuxá, per o qual o novo Rey Mahamud Xá o mandava visitar, e que sua vinda fosse muito boa, e assi lhe mandava hum pouco de refresco. D. Luiz ante desta visitação,

per o criado de D. Garcia tinha havido huma carta do Feitor Ignacio de Bulhões, o qual como fora criado do Conde Prior feu pai, com a mais liberdade que algum homem outro, o avisou do que lá passava. E entre muitas cousas lhe dizia, que os Governadores d'ElRey de Ormuz, e todolos seus acceitos estavam costumados a fazerem tudo o que queriam, e depois remiam as culpas com dinheiro, e que té então ainda não tinham visto quem lho engeitasse. E posto que elle o conhecia mui bem, e sabia que era silho de seu pai, e neto de seus avós, que nunca fizeram cousa com Mouros que a cubiça lhe fizesse perder a honra, todavia lhe fazia esta lembrança. Que se ante de se ver com ElRey o mandasse visitar, e lhe mandasse algum refresco, como elles costumavam mandar, no qual refresco vai envolta a brandura, com que elles amançam os animos dos furiosos, se houvesse de maneira com a visitação, que de fallar com elle sómente não se pudesse presumir cousa alguma. Porque ainda que em toda parte os homens que mandavam, e governavam, e não são mui cautelosos no modo de suas cousas, muitas vezes a juizo dos homens os condemnava por sufpeita; na India corriam muito mais risco que em outra parte, por estarem acostuma-

#### DEC. III. LIV. VII. CAP. V. E VI. 171

dos os Mouros, e Gentios a peitar groffamente, que este seu costume infamava a todo homem por justo que fosse. Por o qual respeito D. Luiz não quiz ouvir este mensajeiro, nem vello sómente, e mandoulhe dizer per Tristão Vaz da Veiga, que elle estava tão perto de Ormuz como via, que lá o fosse esperar, e dahi lhe tomaria o recado d'ElRey, e assi o espedio.

#### CAPITULO VI.

Como D. Luiz de Menezes chegou a Ormuz, e dahi foi ter á Ilha de Queixome, onde ElRey estava: e os meios que teve pera assentar paz com elle, com as condições nella conteúdas.

Anto que D. Luiz chegou a Ormuz, e fe informou do que lhe convinha faber, não fómente de D. Garcia, mas de Ignacio de Bulhões, o qual polas razões que dissemos o podia informar de toda a verdade, e elle acceitar seu voto como de homem que tinha amor a sua honra, e mais qualidades pera isso de prudencia, e cavalleria, mandou vir publicamente o mensajeiro d'ElRey, e tomou-lhe seu recado, o qual era de visitações. Ao que D. Luiz respondeo graciosamente; e porém não lhe quiz acceitar o refresco, nem vello, sómen-

te tomou huma pouca de verdura, dizendo que era tão proprio dos homens, que andavam no mar, folgarem com ella, que por iso a acceitava, e mais por ser da mão de hum Rey innocente, como era elle Mahamud Xá, que não tinha culpa alguma em tão más cousas, como eram passadas em Ormuz. Partido este mensageiro, ao outro dia veio outro por nome Coge Ceidadim com duas cartas, huma d'ElRey, e outra de Raez Xarafo seu Regedor, e com muitas peças de seda, e outras cousas que elles usam mandar na chegada dos Capitaes. Nas quaes cartas se continham culpas d'ElRey Torunxá morto, inventor, e urdidor de quanto mal té então era feito, e que a sua morte fora ordenada por Deos, por tirar daquelle lugar hum tão máo homem; porém elle Mahamud Xá sempre havia de obedecer aos mandados d'ElRey de Portugal, e que esta fora a primeira causa de acceitar a eleição de Rey de Ormuz, que os seus Mires nelle fizeram. Finalmente per este temor o morto era condemnado, e elles mereciam mercê, e favor pola vontade que tinham, sem nas cartas se tratar de outra cousa, tudo eram palavras geraes. E outro tanto fez este mesmo mensageiro, assi desta vez, como da outra que tornou, sem Dom Luiz lhe tomar de ambas cousa alguma das que

# DECADA HI. LIV. VII. CAP. VI. 173

que trouxe, e tambem lhe respondia com palavras geraes. Porém porque elle Coge Ceidadim nesta segunda vez como de seuapontou em prática a D. Luiz, que se lhe desse hum seguro pera a pessoa d'ElRey, e todolos seus, elle se tornaria á Cidade, respondeo D. Luiz, que elle não lhe respondia por o requerimento não ser da parte d'ElRey, fenão prática delle Coge Ceidadim; e quando ElRey nisso mandasse fallar, então responderia, e com isto o espedio. Partido este Mouro, teve D. Luiz prática com os Capitaes, e principaes pessoas que alli eram, dando-lhe conta destas visitações que lhe ElRey fazia, e do que lhe movêra este Mouro, que tudo isto she parecia artificio de Raez Xarafo. Tambem havia oito dias que eram chegados, e passava-se o tempo sem ter feito cousa alguma, que a elle lhe parecia que deviam ir a. Queixome, pera qualquer cousa que succedesse tomarem logo lá conclusão nella, e não estar esperando, recado vai, recado vem, no qual parecer todos foram, e partio-se ao outro dia com a maré. Raez Xarafo como se vigiava de todolos autos que D. Luiz fazia, quando foube que hia pera Queixome, temendo que ElRey Mahamud Xá, que elle levantára, fosse deposto por lhe não pertencer, e que em seu lugar Dom

Luiz levantasse a hum moço de doze annos filho d'ElRey Torunxá morto; cegou este moço pelo modo que elles cegavam os de que se temiam, cousa mui costumada naquelle Reyno, como já escrevemos. A nova do qual caso deram a D. Luiz indo de caminho pera Queixome, a qual cousa não era verdade, mas artificio pera o mais indignar. E tanto que chegou, que foi o primeiro de Junho, vieram logo a elle Coge Abrahem Secretario d'ElRey, Coge Ceidadim, e outros homens nobres a visitallo de parte d'ElRey, e com algum refresco, aos quaes elle recebeo com gazalhado, e assi o refresco por ser fruita, e os não escandalizar, e com isto os espedio. A tenção de D. Luiz ácerca do castigo que queria dar a Raez Xarafo, e assi áquelles Mouros, que revolvêram as cousas que té alli eram passadas, era haver a seu poder a pesfoa d'ElRey, e delles per algum modo. E a elles ter prezos té o fazer faber a seu irmão D. Duarte, pera determinar o que fariam, com que aquelle Reyno ficasse em poder de homens de menos suspeita do que elles eram. E com parecer de pessoas particulares, que eram poucas, por se o segredo não descubrir, determinou de buscar pera fazer isto a seu salvo, e sem perigo da nossa gente, pessoas que per terra o ajudassem,

# DECADA III. LIV. VII. CAP. VI. 175

sem, e elle daria pelo mar. E achou dous homens poderosos, que tinham seu estado na terra firme, os quaes davam obediencia a ElRey, e porém tinham odio mortal a Raez Xarafo, por a qual razão acceitariam qualquer partido que lhe fizesse. A hum delles chamáram Mir Carcero, cujos avôs foram muito tempo Governadores do Reyno Ormuz, e ao outro Mir Corxet seu cunhado. D. Luiz como foube particularmente de suas cousas, e poder que tinham, secretamente a Mir Carcero mandou Ruy Varella, e a Mir Corxet Antonio de Figueiredo, os quaes assentáram com elles ferem contentes virem a hum certo tempo com gente dar nas cafas d'ElRey, e elle D. Luiz per outra parte, e o tomarem ás mãos, e áquelles que foram causa dos males passados. Ao Mir Carcero promettia D. Luiz a governança de Ormuz, e ao outro as cousas de que se elle contentava. Tendo assentado com estes dous homens este negocio, fentio D. Luiz depois nelles huma frieza de maneira, que converteo este ardil o negocio corrente de contrato com o mesmo Rey Mahamud Xá, e com os seus Governadores. E ainda se metteo neste negocio por concertador hum Embaixador do Xa Ismael que alli era vindo, per meio do qual D. Luiz concedeo algumas cousas, mostran-

do que o fazia por amor do Xá Ismael, e comprazer a elle Embaixador, sendo ellas taes que a necessidade o fazia conceder nellas, porque se lhe gastava o tempo, e os Mouros andavam mui vagarosos, e sobre isso moviam cousas novas de maneira, que havia D. Luiz que tornallos ao estado em que estavam, ante de lhe pôrem Officiaes na Alfandega, acabava grande cousa. E o que mais obrigou a elle D. Luiz a isto, foi mandar-lhe dizer Mir Carcero que elle não podia fer naquelle negocio, confiderando os trabalhos que os Capitáes da fortaleza davam dos Governadores, que elle queria viver em paz, e esta sómente tomava por a melhor honra que alguem podia desejar. Seu cunhado Mir Corxet tambem se escusou com dizer, que pois seu cunhado não entrava nisso, que elle não o podia fazer só. Além deste desengano houve ahi outra cousa mui principal, que fez concluir a D. Luiz: cá foi certificado que estava Raez Xarafo tão temeroso de sua vida, que de-terminava de tomar ElRey, e se ir com elle, e com o seu thesouro á Ilha Baharem, ou pera Chiláo huma villa na costa de Persia, de que elle Raez Xarafo era natural, e levar comfigo tambem os principaes mercadores. Finalmente D. Luiz se contentou com ElRey por esta maneira, que elle Rey com

# DECADA III. LIV. VII. CAP. VI. 177

com todolos seus tornasse a povoar a Cidade Ormuz, e pagasse os vinte mil xerafijs que pagava, e livremente governaria o Reyno, sem os Capitaes entenderem nas cousas de sua fazenda, nem justiça, e que tornariam todolos Portuguezes cativos, e fazenda que lhe tomáram, e tambem pagariam aos que eram vivos o que naquella revolta perdêram, constando por escritura; ou testemunhas dignas de fé, e pagariam as pareas que té o tempo do levantamento eram devidas. Acabado este concerto de pazes, depois que foi assignado per D. Luiz, e per ElRey, e seu Guazil Xarafo, como Governador do Reyno, mandou ElRey a elle D. Luiz pera enviar a Portugal a ElRey, e á Rainha perlas, e joias de ouro, e muitas peças de seda, e ouro, e outras pera elle mesimo D. Luiz, que elle acceitou, por não desprazer a ElRey; porém mandou-as entregar ao Feitor Ignacio de Bulhões pera as enviar com as outras a este Reyno pera ElRey. E porque as náos que João Rodrigues de Noronha levou comfigo haviam de vir pera este Reyno com especiaria, elle as despachou logo pera Cochij, mandando nellas estas peças que ElRey de Ormuz deo, e affi o dinheiro das pareas que pagou. Em huma das quaes vinha Lopo d'Azevedo, e Duarte d'Ataíde em outra, e na terceira Ma-Tom. III. P. 11.

nuel Velho; por Pero Vaz Travaços Capitão della ficar doente em Ormuz. As quaes junto de Mascate em huma aguada, que chamam de Coge Atar, tiveram hum temporal tão forte, e subito de noite estando Tobre ancora, que foi ter á costa a de Duarte d'Ataide, em que elle pereceo, e hum filho seu, e Vasco Martins de Mello, João Rabello, e D. Garcia Coutinho Capitão que fora de Ormuz, e muita outra gente nobre. E ao tempo que foi ter á costa com a furia que levava do temporal, deo pela náo de Lopo d'Azevedo que desapparelhou, e houvera de se perder com ella, se lhe não acudira Manuel Velho que a falvou. E affi fe falvou a maior parte da fazenda perdida per industria, e ajuda do Xec de Mascate, que mandou mergulhadores a isso. O qual beneficio ante que os nosfos se dalli partiffem, foi pago a este Xec Raxit com lhe fer dada a vida per esta maneira. Como elle tinha morto Raez Delamixar irmão de Raez Xarafo no passo que lhe defendeo, segundo atrás escrevemos, tanto que Xarafo teve os concertos feitos com D. Luiz, fem o guardar pera mais tarde, mandou hum seu criado em huma terrada com gente armada a matar este Xec Raxit em vingança de seu irmão. Sabida a qual vinda, Manuel Velho se metteo em o batel da sua não, e com gen-

# DECADA III. LIV. VII. CAP. VI. 179

gente armada foi ter á aguada de Coge Atar, onde estava este criado de Raez Xarafo. E dando de fubito nelle, o prendeo na propria terrada, sendo a gente de armas em terra, e o levou com os remeiros della á sua náo, onde mandou vir Xec Raxit, e os fez amigos, escrevendo sobre isso a D. Luiz, e a Raez Xarafo. Acabadas eftas amizades, e as duas náos remediadas do damno que recebêram do temporal, partíram caminho da India, aonde chegáram a falvamento. D. Luiz tambem leixando as coufas de Ormuz no estado que dissemos, porque havia de ir esperar as náos de Méca á ponta de Dio, partio-se por ser já monção pera isso, levando comfigo cinco galedes, hum navio, e huma caravella. E sendo tanto avante como Dio, tomou huma náo, em que houve pouca preza, e por lhe vir hum temporal que o fez arribar a Chaul, a dezeseis de Setembro, e o tempo não ser já pera mais, daqui se partio pera Goa, onde achou seu irmão D. Duarte, o qual estava posto em toda tristeza, por a nova que tinham deste Reyno per huma das tres náos, que o anno de quinhentos e vinte e dous partio, como veremos neste seguinte Capitulo.

#### CAPITULO VII.

Como per huma das náos, que este anno partiram pera a India, D. Duarte soube do falecimento d'ElRey D. Manuel, e o que sobre isso fez, e as náos que despachou pera diversas partes: e como D. Pedro de Castro Capitão de huma de duas náos, que invernáram em Moçambique, destruio a Ilha Querimba, e como em Goa sobre amarra a sua náo Nazareth se foi ao fundo.

E Stando D. Duarte de Menezes em Goa na Sé hum Domingo á Missa ouvindo a prégação do Bispo D. Fernando Religioso da Ordem de S. Francisco, chegou hum homem, e deo hum escrito a elle Dom Duarte, o qual era de D. Pedro de Castel-Io-branco filho de D. Pedro de Castellobranco, que chegára á barra de Goa por Capitão de huma não, de tres que este anno de vinte e dous partiram deste Reyno pera a India, e os Capitães das outras duas eram Diogo de Mello, que hia pera Capitão de Ormuz na vagante de João Rodrigues de Noronha; e outro era D. Pedro de Castro filho de Estevão de Castro, os quaes, por não poderem passar á India, invernáram em Moçambique, de que adian-

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. VII. 181

te faremos mais relação. Acabando Dom Duarte de ler o escrito, foi tamanho o sentimento, que não podendo dissimular a dor. e tristeza da nova, que lhe D. Pedro dava, poz hum lenço no rosto, e sentindo os que estavam junto delle o seu choro, cuidáram que no escrito vinha nova que era falecido feu pai o Conde Prior. Mas como pelo mensageiro da carta souberam ser ElRey D. Manuel, assi a prégação como a Missa, foi huma contínua tristeza, e fez em todos grande confusão. E o que isto mais accrescentou, foi verem que de tres náos que sómente aquelle anno partiram deste Reyno, huma chegára á India, e parecia-lhe que com a morte do seu Rey tudo falecia; pos-to que no Principe D. João seu filho, que era levantado por Rey, polo que delle tinham conhecido, cada hum em seu modo se confortava, não perdendo a esperança de seus serviços. D. Duarte logo aquelle dia á tarde mandou lançar pregões, que todos tomassem dó, e o dessem aos seus escravos, e que não ficasse Mouro, ou Gentio que o não tomassem, sob graves penas. E logo na Sé mandou ordenar huma éça, e concertar todo o necessario, e com grande solemnidade se cantáram besporas, e ao dia leguinte Missa, e prégação por a alma d'El-Rey, ao modo deste Reyno. Tendo elle

D. Duarte per sua propria pessoa feito os dous autos, assi o da tristeza denunciando o falecimento d'ElRey, como o do prazer, e festa com toda solemnidade, que convinha ao levantamento d'ElRey D. João o Terceiro deste nome. E parece que permittio Deos que elle fizesse este auto como filho de seu pai D. João de Menezes Conde de Tarouca, e Prior do Crato, que era Alferes mór deste Reyno, a quem elle succedia, o qual Conde o fez também neste Reyno em Lisboa. E não fómente em Goa se fizeram estes autos, mas em todas as fortalezas da India nossas, e ElRey de Ormuz tomou dó como vassallo d'ElRey, e o de Cananor, e Cochij como amigos, e servidores. E no fim destes autos chegou, (como dissemos,) D. Luiz de Menezes, que vinha de Ormuz, e de noite sahio do mar, e se foi pera D. Duarte, que de no-, vo entre si fizeram outro novo pranto. Porque além de perderem Rey, e Senhor, que os creou em grande mimo, por filhos de feu pai, o qual per suas qualidades ainda ficava naquella estima em que de todos era havido, ficava fem o officio de Mordomo mór da Cafa d'ElRey, que he o mais principal della. O qual cargo elle já tivera do Principe D. Affonso filho d'ElRey D. João o Segundo, não tendo ainda titulo

# DECADA III. LIV. VII. CAP. VII. 183.

de Conde, nem o de Prior do Crato, que estes lhe deo ElRey D. Manuel somente por fua fidalguia, cavalleria, e qualidades. E no modo de lho dar ganhou elle ainda mais honra, e mercê, que o proprio officio; porque havendo naquelle tempo pefsoas muito nobres, e que tinham casa, e herança, e não menos nobreza, em que o officio por estas razões parecia a muitos que lhe pertencia, disse ElRey publicamente, que dava aquelle cargo a D. João de Menezes, porque era homem que sempre lhe fallara verdade, e nunca a vontade. Na qual palavra ElRey se mostrou justo, e verdadeiro, e imigo de lifongeiros, e louvou a D. João de Menezes das mais principaes partes que hum homem póde ter pera andar junto dos Reys, se elles são taes, que as palavras, e obras lhes dam este nome, e dignidade. Tornando a D. Duarte de Menezes, com esta triste nova se foi a Cochij dar carga ás náos, que este anno haviam de vir pera o Reyno; e por as outras duas da companhia de D. Pedro invernarem, vieram aquelle anno sómente estas náos, de que eram Capitaes Garcia de Sá, Aires da Silva, Bastião Ferreira, Diogo Calvo em huma não de D. Nuno Manuel, a qual veio ter á Ilha de S. Thomé, onde foi roubada dos Francezes, Manuel Gil filho de Duar-

te Tristão armador, e senhorio da não em que vinha, e Sancho de Toar, que veio de Sofala, por ter acabado feu tempo de Capitão, e em seu lugar foi Diogo de Sepulveda. O qual quando daqui partio com D. Duarte de Menezes, foi ter á Ilha de S. Thomé, e dahi fe partio pera Sofala. E assi despachou a Pero Lourenço de Mello pera ir fazer huma viagem á China, com o qual hia tambem Martim Affonso de Mello Jusarte, o qual foi diante a Pedir fazer carga de pimenta; e Pero Lourenço com hum temporal que lhe deo foi ter ás Ilhas de Andramu adjacentes á costa do Reyno Pegú, onde se perdeo, estando já no tempo de Diogo Lopes de Sequeira despachado pera partir, e parece que lhe foi dilatada aquella ida por então pera viver mais aquelle tempo té se perder neste. E tambem despachou André de Brito pera Malaca em huma náo propria delle André de Brito, pera ir áquellas partes fazer seu proveito, onde passou o que adiante veremos. As outras duas náos que dissemos invernáram em Moçambique, Capitaes Diogo de Mello, e D. Pedro de Castro, quiz João da Mata, que alli era Capitão, e Feitor, aprovei-tar-se delles por a gente não estar ociosa, e estando na terra aquelles mezes, podia adoeçer; e a causa que o moveo a isso soi

## DECADA III. LIV. VII. CAP. VII. 185

esta. Dous Mouros fenhores de duas Ilhas Zenzibar, e Pemba, que estam naquella costa de Mombaça mui vizinhas a ella, fizeram-se vassallos d'ElRey de Portugal, e pagavam-lhe parcas. E a elles pagavam outras pareas as Ilhas de Querimba, as quaes por serem mui vizinhas a ElRey de Mombaça, com favor seu por ser nosso imigo negavam estas pareas, e mais faziam-lhe guerra, da qual cousa elles se mandáram queixar per vezes a João da Mata, e que esta era a causa por que lhe não podiam pagar as pareas. È vendo estes dous senhores de Pemba, e Zenzibar que invernavam alli aquellas duas náos, mandáram mensageiros a João da Mata com este requerimento; o qual foi dar conta aos Capitães do caso, levando comfigo os proprios. Dizendo-lhe quanto importava isto ao serviço d'ElRey, pedindo-lhe da sua parte quizessem ir dar hum castigo aquelles Mouros de Querimba, e metter debaixo da obediencia daquelles vassallos d'ElRey, pera delles haver as pareas, que por esta causa havia tempo que não pagavam. Diogo de Mello como hia ordenado pera servir a capitanía de Ormuz, dando algumas razões de o não poder fazer; acceitou D. Pedro de Castro a ida, e levou hum navio, em que andava Pero de Montarroio, que era Capitão daquella costa, e o ba-

o batel grande da sua não, a que D. Pedro mandou levantar humas falcas pera poder agazalhar a gente; e assi levou mais o seu elquife, e dous, ou tres zambucos da terra, em as quaes vasilhas levaria té cem homens, em que entravam estes Fidalgos, que o quizeram acompanhar, D. Roque de Caftro seu irmão, e D. Christovão seu primo, D. Henrique d'Eça, Christovão de Sousa, que hia pera Capitão de Chaul, Antonio Galvão, e outras pessoas nobres. Chegados á Ilha Querimba, onde tinha huma boa povoação pegada no mar em hum escampado gracioso, repartio D. Pedro a gente em duas partes, huma deo a Christovão de Sousa por as qualidades de sua pessoa, e mandou-Ihe, que leixando a praia fosse encavalgando o lugar per cima dentro da terra, e elle com a outra parte da gente foi ao longo da praia. Indo nesta ordem ambos cada hum per sua parte, foram recebidos de muita fréchada, de que os Mouros tambem levawam ein retorno lançadas, e cutiladas com que os nossos os sangravam de morte. Em ajuda dos quaes Mouros por haverem sentimento da ida dos nossos, era ahi vindo com muita gente hum fobrinho d'ElRey de Mombaça, o qual cahio na parte de Dom Pedro; mas elle não se havia muito de gloriar da honra que alli ganhou, porque assi aper-

# DECADA III. LIV. VII. CAP. VII. 187

apertaram os nossos com elle, que começou logo de se pôr em salvo. Christovão de Sousa por o grande rodeio, que fez per cima do lugar, levava já a gente tão cansa-da, que houvera mister hum pouco de folego pera repousar, e não a furia dos Mouros que lhe fahíram ao encontro, por lhe tirar a vida, por ser tal a peleja que soi elle ferido, e Nuno Freire, Luiz Machado, e outros da fua companhia. Finalmente poucos ficáram que pouco ou muito não fossem magoados na carne, e não a honra que alli ganháram, porque á força do seu ferro despejáram o lugar, que era grande, e mui rico, ao qual depois que foi despejado, D. Pedro mandou pôr o fogo, com que de todo fe queimou. E porque deste feito os nossos não ficassem com mais, que com a honra delle, quanto fato tinham carregado do esbulho, todo o mar comeo. Porque per descuido, e alvoroço da vitoria, e cubiça de carregar as vafilhas, em que o embarcavam, ficáram com a muita carga em fecco na vafante da maré; e como estavam mais sobre o costado, que sobre a quilha, quando tornou a encher, com a maresia emborcou as vasilhas, e o fato sicou perdido; e ainda fez Deos mercê aos que já estavam recolhidos salvarem-se, e muito maior ser ante aquelle damno alli no

porto, que depois que partiram delle, porque sem dúvida de todo se perdêram com o grande trabalho que tiveram em se tornar, em tanto, que conveio a D. Pedro, por ter o vento contrario pera Moçambique, mandar o navio que levava com a mais da gente a Melinde, fazendo fundamento de a ir tomar alli indo pera a India, como fez. E por razão deste tempo contrario, se passou elle D. Pedro a hum barco da terra, e navegava ao longo della, não ousando de a leixar. E como elle era quartanairo, estando com a febre ancorado, sem o sentir, sahio-se D. Christovão filho de Filippe de Castro, e outros a comer fruita do mato por a grande fome que passavam. Aos quaes sahíram huns poucos de Negros da terra, e os vicram fréchando té a praia, a que acudio D. Pedro com a febre que tinha, quando soube do caso, de que os salvou; porém sicou Dom Christovão tão ferido, que ao outro dia morreo. Finalmente elle D. Pedro neste barco, e Christovão de Sousa em outro, e Antonio Galvão no esquife, cada hum per sua parte, todos passáram mais perigos de fome, sede, e trabalhos em chegar a Moçambique, do que foi o perigo da guerra de Querimba. Onde ante que partissem às Ilhas circumstantes, se vieram a D. Pedro,

## DEC. III. LIV. VII. CAP. VII. E VIII. 189

temendo o castigo delle, e se metteram debaixo da obediencia de Zenzibar, e Pemba, que soi o sim de sua ida, com que João da Mata arrecadou as pareas que deviam. E vindo tempo, D. Pedro, e Diogo de Mello se partíram caminho da India, e a D. Pedro não lhe bastáram estes trabalhos, que nesta ida, e vinda de Querimba passou, mas ainda soi ver outro maior na barra de Goa, estando ancorado, por a sua não chamada Nazareth ser mui velha, e das maiores que se sizeram neste Reyno, com hum tempo sorte se perder.

# CAPITULO VIII.

Como D. Duarte de Menezes partio pera Ormuz: e como no caminho per hum descuido os Mouros de huma não rendida tomáram huma galé de duas que a tinham tomada: e do que em Ormuz se passou ante delle chegar.

Ornando a D. Duarte, que (como diffemos) veio despachar as náos, que haviam de vir pera este Reyno, e outras que espedio pera diversas partes, ordenou duas Armadas, huma pera elle ir dar vista a Ormuz, por acabar de assentar as cousas que D. Luiz seu irmão leixava no estado que vimos; e outra Armada pera o mesmo

D. Luiz ir ao estreito do mar Roxo a trazer D. Rodrigo de Lima, que Diogo Lopes de Sequeira enviou por Embaixador ao Preste, como atrás escrevemos; e primeiro que elle partisse pera Ormuz, se partio Dom Luiz pera o estreito, da viagem do qual adiante faremos relação. Elle tanto que se apercebeo, partio com feis vélas, de que eram Capitaes D. Vasco de Lima, Francisco de Mendoça, Francisco de Sousa Tavares, Diniz Fernandes de Mello, e Bastião de Noronha, e Luiz de Noronha, ambos irmãos, cada hum em fua galé. Chegado a Chaul não se deteve mais que em quanto leixou algumas coufas ordenadas a Simão d'Andrade Capitão da fortaleza, e dahi atravessou a costa de Dio hum pouco largo da terra. Na qual passagem indo as galés de Bastião de Noronha, e Luiz de Noronha juntas, largas da Armada delle D. Duarte, foram encontrar com huma não de Mouros, que vinha de Pegú mui rica de mercadorias, a qual era da Cidade Reiner, que está dentro da enseada de Cambaya. Elles defejosos de tomar a não, logo no princípio tiveram boa cautela não a querendo abairoar, por ser mui alterosa, e elles tão rasos, como he huma galé, e começáram de a varejar com artilheria de maneira, que a não hia toda traspassada dos pelou-

## DEC. III. LIV. VII. CAP. VIII. 191

louros; e como era fobre a noite, por a não perderem, hum de huma parte, e outro da outra, leixáram-se estar esperando a manha. Os Mouros porque se viam ir ao fundo, por a náo estar mui rota, determináram de se aventurar, e perder as vidas, pois não podiam falvar a fazenda, e leixáram-se carregar sobre huma das galés, que sentiram mais quieta, como que dormia a gente. E como lhe o masto da galé sicou ao longo do costado da não, mansamente o reatáram ao masto da mesma não; e tanto que a tiveram fegura, ás pedradas, e zargunchadas fizeram acordar os que dormiam, e acordados do fomno, e defacordados na honra, lançáram-se ao mar, por fugir aos Mouros, que tomavam posse della, e acolhêram-se a nado á outra. A qual tambem teve tão pouco acordo, que não curou de feguir a galé, em que se os Mouros falváram, e a fua não fe foi ao fundo no mesmo tempo, sem della salvarem mais que as pessoas, que foram ter a Reiner, onde logo Melique Saca filho do grande Melique Az, que havia pouco mais de anno e meio que era falecido, mandou comprar a galé, e a poz em Dio cuberta de telha, gloriando-se a quantos Rumes alli vinham, dizendo que as suas cotias a tomáram aos nossos. Do qual feito quando os irmãos

chegáram a Mascate, onde D. Duarte estava, houve grande paixão, não tanto da perda da galé, como por leixarem ir os Mouros em falvo, sem os seguir com a outra. E primeiro que elle chegue a Ormuz, queremos escrever o que passou depois que fe D. Luiz partio, e o estado em que Dom Duarte achou aquella Cidade, que era mui differente do que elle cuidava. D. Luiz no tempo que esteve em Ormuz todolos recados, e cousas que se passáram entre elle, e ElRey, té assentar que se viesse da Ilha Queixome povoar a Cidade Ormuz, bem sabia que todalas cautelas, e artificios que nisso passáram não procediam d'ElRey, que era moço de treze annos, nem dos seus Mires, e principaes da Cidade, sómente de Raez Xarafo, de cuja vontade tudo pendia. Porque já neste tempo o Xec sogro d'El-Rey Torunxá morto, per quem elle era mandado, era lançado fóra de Queixome, e affi Mir Mahamed Morado, aos quaes elle tinha tomado sua fazenda. E por elle D. Luiz ser informado que em quanto Raez Xarafo fosse vivo, as cousas de Ormuz não haviam de segurar, por ser homem mui sagaz, e que podia revolver tudo, e pera seus negocios tinha grande ajuda em Raez Xabadim seu cunhado, e elle D. Luiz o não poder acolher, commetteo a hum Raez

# DEC. III. LIV. VII. CAP. VIII. 193

Xamexir, (homem pera qualquer feito defta qualidade, por ver nelle disposição pera isso, por o mal que queria a Raez Xarafo,) que o matasse, e a Raez Xabadim seu cunhado, promettendo-lhe por este feito o guazilado do Reyno, e mais dez mil xarafijs, de que lhe deo hum assignado condicional, que havia de ser dentro em quarenta dias; e mais lhe deo outro de perdão daquelle feito, pera poder mostrar ao Capitão de Ormuz, fendo-lhe necessario, polo muito que importava a ferviço d'ElRey fer isto assi. Este Raez Xamexir depois de acceitar o caso, vendo quao recatado, e guardado Xarafo andava, disse a D. Luiz, que este feito não podia ser senão depois da partida delle pera a India, porque defcuidar-fe-hia Xarafo com fua aufencia de andar tão acompanhado de tanta vigia como trazia sobre si. Partido D. Luiz, sicou Xarafo desabafado do temor que tinha delle, e pareceo-lhe que não havia em Queixome de quem se temer, e todo seu intento era buscar modos de não ir a Ormuz, como tinha contratado com D. Luiz; mas elle o fez mais de pressa do que cuidava. Porque Raez Xamexir como vio tempo, indo Raez Xabadim pera ver ElRey, mais seguro do que andava, saltou com elle no meio do terreiro das casas d'ElRey, e alli Tom. III. P. II. o ma-

o matou, e quiz ir fazer outro tanto a Xarafo ás casas; mas elle fugio á furia deste, quando soube o que passava, e foi de huma casa em outra té se lançar de huma janella per huma touca. E porque no seu dinheiro tinha elle sua vida, assi com a corrida do temor que levava, foi-se a sua casa, e apanhando tres cofres, metteo-se em huma terrada com seus servidores, e deo comfigo em Ormuz. Chegado á praia, mandou pelos seus levar os cofres a sua casa, e elle foi-se á fortaleza apresentar ao Capitão. Ao qual disse como Raez Xamexir com alguns de fua valia matára feu cunhado, e quizera matar a elle, se o Deos não livrára; e tudo isto era porque queria cumprir o que assentára com D. Luiz, que era trazer ElRey pera a Cidade. O que elle com feus amigos, e aliados contrariavam; e pois se vinham abrigar ao poder daquella Cidade d'ElRey de Portugal, de que elle era Capitão, lhe pedia que o amparasse, e The desse licença pera se ir pera suas casas. João Rodrigues porque isto o tomou de subito, não se sabendo determinar no que saria, disse-lhe que repousasse hum pouco, que não se fosse logo metter nas suas casas, que mais seguro estava alli com elle, ou fizesse o que lhe mais aprouvesse, tudo polo mais segurar. Partido elle Raez Xarafo,

# DEC. III. LIV. VII. CAP. VIII. 195

teve João Rodrigues prática com algumas pessoas principaes, e foi voto de todos que mandassem por elle, e o tivessem a bom recado té faber per outrem como isto pasfava. Trazido per Ignacio de Bulhões Feitor, per quem João Rodrigues o mandou chamar, foi apousentado em hum cubello, e por guarda Manuel de Vasconcellos. E não fería posto nesta custodia, e guarda, quando chegou hum recado d'ElRey de Ormuz a João Rodrigues, pedindo-lhe que mandasse prender aquelle trédor, e não lhe cresse cousa alguma de quantas dissesse, porque elle lhe mandaria dizer as causas per que merecia esta prizão: e outro tanto lhe mandou dizer Raez Xamexir. Xarafo como soube que era accusado per ElRey, e per seu imigo, per este, e outros recados que cada hora vinham, e que a elle attribuiam o levantamento de Ormuz, e que elle entretivera a ElRey té aquelle tempo, sem querer vir pera a Cidade, dobrou sobre estas culpas, dizendo a João Rodrigues, que soubesse certo que ElRey em nenhum tempo viria a Ormuz, porque todolos que ficavam com elle lhe aconselhavam que o não fizesse; e soubesse certo que de morto, ou desposto de Rey, não podia escapar. E que elle por serviço d'ElRey de Portugal queria fazer huma cousa, pera segurança da Nii

qual leixava em Ormuz fua mulher, e filhos, e parte de sua fazenda, porque a outra havia mister pera ajuntar gente, e seus parentes. E era, que com ajuda de cem Portuguezes, que com elle fossem nas terradas, elle daria em Queixome, e o destruiria todo. E elle com feus parentes, e amigos fe atrevia a povoar a Cidade Ormuz, e a tornar a tão prospero estado como estava ante do levantamento; e que as rendas todas daquelle Reyno feriam d'ElRey de Portugal, pois o Reyno era seu, e que não havia necessidade de haver Rey, que o Capitão seu abastava, e tudo isto queria ordenar, e fazer á fua custa. ElRey como foi avisado destas promessas de Xarafo, mandou pedir ao Capitão João Rodrigues que Iho mandasse, pera fazer justiça de quantos males contra fua pessoa, e fazenda tinha commettido, da qual entrega João Rodrigues se escusou com boas razões. Ante em favor das que Xarafo dava , lhe mandou dizer, que se era verdade que elle impedia vir-se pera Ormuz, agora que estava fóra de seu poder como senão vinha? pois eram tantos dias passados do termo, que pera isso tomou. ElRey quando vio que João Rodrigues lhe não respondia a seu proposito, mas que o culpava por se não vir, e que daqui poderia tomar fuspeita ser verdade quanto

# DEC. III. LIV. VII. CAP. VIII. 197

lhe Xarafo diria, esta fé lhe daria favor pera o que promettia de destruir Queixome; determinou-se com esses que o aconselhavam, de se vir pera a Cidade como veio a vinte e cinco de Novembro do mesmo anno de quinhentos e vinte e dous. E posto que com elle se veio toda a gente nobre dos Mires, que he a fua Fidalguia, e os mercadores, nenhum delles trouxe sua mulher, filhos, nem fazenda, fómente as pefsoas a modo de fronteiros, e naquelle primeiro dia ElRey dormio fóra da Cidade em tendas. Porque mais temiam ter Raez Xarafo ordenado alguma cousa, (que em chegando primeiro que o Capitão estivesse com elles, lhe fizesse algum mal,) que ao mesmo Capitão, e a nossa gente. Todavia já com mais feguridade passada aquella noite, ao seguinte dia ElRey se foi pera suas casas, onde João Rodrigues o foi ver, e aconselhou ácerca dos temores que tinha; e quanto ás cousas de Raez Xarafo, que elle estava a bom recado, té vir o Governador D. Duarte, a quem o entregaria. Passadas estas, e outras cousas entre ambos, dahi a cinco dias Raez Xamexir, author da morte de Raez Xabadim, foi visitar o Capitão João Rodrigues. No qual tempo não ficou Mouro que não olhasse pera as ameas da nossa fortaleza, quando o Banga Transport

haviam de ver enforcado em huma dellas; mas como elle levava as provisões, que lhe D. Luiz de Menezes dera, tornou pera casa d'ElRey com huma cabaia de seda vestida, que lhe João Rodrigues deo, e hum carapução dos que elles usam em signal de honra, e meritos de serviço, de que todos ficáram espantados, não sabendo a causa; e corria a gente a elle a lhe dar a prolfaça, como se o viram escapar de algum grande perigo. Depois destas primeiras visitações começáram de se mover queixumes de todos os principaes Mouros contra Raez Xarafo, dizendo ao Capitão que o mandafse prender em ferros, e que assi lho requeriam da parte d'ElRey de Portugal, porque os tinha todos roubados. Por quanto era hum homem mui manhoso; e que se poderia ir sem delle fazerem justica, como esperavam de haver, tanto que viesse o Governador, a qual obra João Rodrigues importunado dos requerimentos mandou fazer. E tambem elle mandou requerer a El-Rey que huns tres mil homens de armas frécheiros que tinha dentro na Cidade, que os mandasse sahir della, porque havendo entre elles paz, não parecia bem gente de guerra na terra. Ao que elle respondeo, que se os tinha, era por defender aquelle Reyno, que era d'ElRey de Portugal, por-

# DEC. III. LIV. VII. CAP. VIII. E IX. 199

que bem fabia elle que os Nautaques andavam roubando quantos navios vinham pera aquella Cidade; e tambem que alguns lugares da costa da Arabia estavam levantados contra elle Rey, e em Julfar estavam todolos homens de armas de Raez Xarafo, e lá se acolhêram todos seus parentes com hum silho de Raez Xabadim. O qual com os homens de seu pai sizera hum corpo de gente, com que andava destruindo toda a terra, que pedia o mandasse prover com alguma embarcação pera nella mandar aquella gente ante que mais damno se si-

#### CAPITULO IX.

Como o Governador D. Duarte de Menezes chegou a Ormuz, e tornou assentar as cousas daquelle Reyno, com accrescentar sobre os vinte e cinco mil xarasijs, que ElRey pagava, outros trinta e cinco mil: e como per conselho de Raez Xaraso mandou hum Embaixador a Xá Ismael: e do que D. Luiz de Menezes sez na ida do mar Roxo, e das nãos que partiram deste Reyno.

Este estado estavam as cousas de Ormuz quando o Governador D. Duarte chegou, o qual sendo informado de tudo, e passados os primeiros dias das visitacões

ções antre elle, e ElRey, começou a entender nas culpas das partes, que foram authores do levantamento; e dos males que té alli foram feitos. No modo que D. Duarte teve em pacificar todas aquellas revoltas, e tornar aquella Cidade ao estado de ser povoada como dantes era, entendem diversos juizos, huns havendo por bem tudo o que fez, pois o fim do caso sicou em El-Rey de Portugal ter mais pareas das que antes tinha naquelle Reyno, e os culpados ficáram com seu castigo per diverso modo, e mais tirou alguma semente de escandalo. Outros seguem o contrario, té tocarem na limpeza da pessoa delle D. Duarte, em verem que pedindo-lhe ElRey justiça de Raez Xarafo, e muitas partes a que tinha offendido em casos de tyrannia per diverso modo, todalas trovoadas que nisso houve, foram, como são os libellos postos sobre algum malfeitor, que se livra com boas, ou más razões, cuja fentença neste caso foi esta. Ficar Raez Xarafo no officio de Guazil como era, e que ElRey casasse com huma filha de Raez Xarafo, pera lhe ter amor de filho, e elle de pai, por não haver mais odio entre ambos. E as culpas do levantamento se carregáram sobre ElRey Torunxá morto, e sobre seu sogro o Xec, e Mahamed Morado, e nos seus aceitos,

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. IX. 201

que eram já passados á terra da Persia. E as culpas de Xarafo dizem que as remio elle per dinheiro, e as que tinha aquelle Rey innocente de treze annos, foram pagas com pagar cada anno mais trinta e cinco mil xarafijs, que com os vinte e cinco que dantes pagava, eram sessenta mil. E que da fazenda que roubáram ás partes, fe fizeram dous livros, hum tal como o outro, e feita diligencia pera verdadeiramente per escrito, testemunhas, e juramento se saber o que cada hum perdeo, assi os presentes, como ausentes em todo o tempo haverem o seu, e assi se fez, hum dos quaes livros fez Ruy Gonçalves d'Acosta, e outro Coge Abraem, que era Escrivão da Alfandega de Ormuz. E o galeão que houve Raez Xamexir por matar Raez Xabadim, foi-lhe pago em ser desterrado do Reyno de Ormuz, por tirar este imigo mortal a Raez Xarafo, porque tambem houve causas novas pera isso, e foram estas. Como elle vio o fim destes concertos, ou que fosse verdade entre favorecido polo que fizera, e temido de Xarafo; traziam muita gente comfigo, e hum dia se levantou hum arroido entre os Mouros, em que foram mortos alguns dos nossos, a qual morte foi attribuida a elle, e mais diziam que andava ordenando levantarem-se os Mouros contra

nós. E como este Mouro era assomado, e fallava muitas cousas hum pouco soltas, foram todas tão claros finaes de quão perigoso fería na terra, que o lançáram fóra de Ormuz, com que os animos de todos ficáram mais quietos por então. Mas como Xarafo era homem que sempre urdia cousas a seus propositos, parece que no tempo do levantamento fez com ElRey de Ormuz, depois que esteve em Queixome, que pera se valer de nós, convocasse ajuda do Xá Ismael, offerecendo-se a cousas que elle mal poderia cumprir. Porque como D. Duarte acabou de assentar as cousas daquelle Reyno, e pareas que havia de pagar com tanto accrescentamento, disse-lhe Raez Xarafo, que na terra firme da Persia era chegado hum Capitão do Xá Ismael, o qual não leixava vir as cafilas a Ormuz, e pedia que The dessem as pareas, que the deviam de muitos annos. Que lhe parecia muito serviço d'ElRey de Portugal mandar hum Embaixador ao Xá Ifmael , declarando-lhe o que era passado do levantamento daquella Cidade, por ElRey Torunxá ser homem de máo governo, e mui sujeito a quatro, ou cinco homens que lhe fizeram mover não sómente o que fez, mas mandar pedir ajudas contra os Portuguezes. E delle fer homem que não merecia governar, os pro-

## DECADA III. LIV. VII. CAP. IX. 203

prios Mouros o matáram, por se não perder de todo a terra; e em seu lugar levantáram a Mahamud Xá, ao qual elle Dom Duarte por os poderes que tinha d'ElRey D. João de Portugal, como feu Governador confirmára em Rey per aprazimento de todolos principaes, com que a terra estava de todo assentada. E por quanto ao Bander de Angon, que he hum porto da terra firme da Persia, onde vem ter todalas casilas do interior dos seus Reynos, era vindo hum Capitão, que dizia ser seu, a impedir aquellas cafilas em modo de represaria, té lhe pagarem certas pareas, lhe pedia passasse seu formão, e patente a ElRey de Ormuz, que ora reinava, e aos que diante fossem, que nenhum Capitão seu impedisse a vinda, e ida das cafilas áquelle Reyno, pois era d'ElRey de Portugal, com quem tinha affentado amizade per meio de seu Embaixador em tempo de Affonso d'Alboquerque, que aquelle Reyno conquistou. D. Duarte ouvidas estas, e outras razões de Raez Xarafo, e praticado tudo em conselho, assentou de mandar a este negocio Embaixador. E por espedir o Capitão que estava no Bander, Raez Xarafo lhe mandou hum presente, e D. Duarte recado que leixasse o porto, e caminhos abertos pera virem as cafilas, por quanto elle mandava

sobre o requerimento a que elle vinha hum Embaixador a Xá Ismael, o qual Capitão com este recado, e presente de Xarafo se partio. E daqui, e de outros sinaes, que se víram neste negocio, houve depois suspeita que tudo isto foram artificios de Xarafo, pera se desculpar do pouco rendimento da Alfandega, donde se haviam de tirar os selsenta mil xarafijs, que lhe D. Duarte puzera de tributo; e a pessoa que o Governador mandou com este recado ao Xá Ismael, foi hum cavalleiro da Casa d'ElRey chamado Balthazar Pessoa, com dezoito homens de cavallo, dos quaes João de Gouvea hia pera ficar em seu lugar, falecendo elle, e Vicente Correa Escrivão da embaixada, e Francisco Calado Sacerdote por Capellão, e Antonio de Noronha por lingua. E levou tambem em sua companhia hum Mouro per nome Abedalá, que era criado do Xá Ifmael, que elle enviára a certos negocios á India, e era aquelle a que D. Luiz de Menezes nos concertos que teve com ElRey de Ormuz, deo entender que por ser criado do Xá Ismael, com quem tinhamos amizade, e por sua pessoa, elle folgava de o comprazer. Com o Embaixador foi tambem hum presente d'ElRey de Ormuz, e algumas peças do nosso uso, que respondiam ao requerimento; porque ainda que em toda-

# DECADA III. LIV. VII. CAP. IX. 205

dalas partes se negocea por dar, hão por estranho naquellas ir ante hum Principe com as mãos vazias. Foi tambem com Balthazar Pessoa Antonio Tenreiro, hum Cavalleiro morador em a Cidade de Coimbra, da qual viagem elle fez hum itinerario; que em alguma cousa nos deo lume á nosfa Geografia, porque como fabia a lingua Parsea, de curioso de ver terras se leixou lá ficar, e foi dahi ao Cairo. E depois tornado elle a Ormuz, como homem curfado na terra, Christovão de Mendoça Capitão desta Cidade Ormuz, per mandado de Lopo Vaz de Sampaio, que era Governador, o mandou a este Reyno com recado a El-Rey de cousas de seu serviço. E peró que Balthazar Pessoa foi mui bem recebido do Xá Ismael, elle se tornou sem trazer recado do que hia requerer, porque da sua chegada a poucos dias faleceo o Xá Ismael, e foi levantado por Rey da Persia Xá Tamás seu filho maior, moço de quinze annos. O qual teve tanto que fazer com os levantamentos, e desassocegos pola morte de seu pai, que em outra cousa não entendia. D. Duarte como tinha assentado com seu irmão D. Luiz, que quando viesse do estreito, passasse per Ormuz pera se irem ambos, tanto que chegou poz em obra partir-se. Mas porque elle D. Luiz nesta ida

do estreito passou algumas cousas, primeiro que vamos mais adiante convem dar relação dellas. Elle D. Luiz quando partio pera este estreito do mar Roxo, levou nove vélas, de que eram Capitaes elle, Francisco de Mendoça, Nuno Fernandes de Macedo, Ruy Vaz Pereira, Aires da Silva, Fernão Gomes de Lemos, Henrique de Macedo, e Lopo de Mesquita, e Cosmo Pinto em huma caravella. E chegado á Ilha Cocotorá, aqui com tempo se perdeo Aires da Silva, dando á costa com tormenta; e feita sua aguada, atravessou daqui á costa de Arabia a dar huma vista aos lugares della, e o primeiro foi á Cidade Xaer situada em costa brava, e tinha no porto huma só náo varada em terra. Ao qual vieram receber seis, ou sete Portuguezes, que alli estavam em hum navio fazendo seu commercio, e delles soube que áquelle porto viera hum Affonso da Veiga com outro navio a fazer mercadoria, como elle vinha; o qual havia quatro, ou cinco mezes que era falecido, e o Rey da Cidade lançara mão da sua fazenda, que valeria seis, ou sete mil pardáos, e não a queria entregar, requerendo-a elles pera a levar, e entregar ao Provedor dos defuntos. O seu Regedor, e principaes da Cidade como víram aquella Armada sobre o porto, por ElRey ser só-

# DECADA III. LIV. VII. CAP. IX. 207

ra, mandáram logo visitar a D. Luiz com refresco da terra, o que elle não acceitou, e mandou dizer que não queria outro refresco, senão a fazenda de Affonso da Veiga, que alli falecêra, e ElRey tinha em seu poder. Ao que elles respondêram, que ElRey era dentro no fertão, que não fabiam parte disso, que viria elle, então saberiam responder ao que dizia. D. Luiz como era costumado a palavras de Arabios. ea suas dilações polo que já tinha visto delles, mandou-lhes dizer que aquella Cidade tinha em si a fazenda daquelles Portuguezes, que se determinassem de lha mandar logo, senão que elles a iriam buscar. E com este recado mandou aos Portuguezes que estavam em terra, que se recolhessem ao seu navio; e não o podendo fazer a seu salvo, que de noite se fizessem fortes onde pousavam, porque elle esperava sahirem em terra em rompendo Alva; e que nas casas onde se recolhessem, puzessem hum signal de huma touca branca em hum páo a modo de bandeira. A qual sahida D. Luiz fez com quatrocentos homens, quasi todos molhados por a costa ser brava; e como sua sahida foi mais prestes do que os Mouros cuidavam, e sempre lhe pareceo que as palavras de D. Luiz eram ameaças, posto que elles acudiram á praia, não fizeram muita

resistencia, ante logo a desamparáram, por se segurar dentro dos muros da Cidade. Mas como os nossos lhe levavam boa vontade, ás lançadas, cutiladas, e com espingardas os foram levando per essas ruas, e elles sem virarem rosto atrás, vasáram per as portas que tinham contra a terra firme de maneira, que maior trabalho tiveram os nossos em acarretar o movel que se achou na Cidade, de que estava bem chea, que de os lançar fóra. Mas deste trabalho houveram pouco fruto, por se erguer hum vento travessão, e embraveceo o mar de maneira, que ao primeiro batel que se atreveo a salvar alguma cousa, socobrou, e a gente se salvou com trabalho, e ainda por encher comeo muito do fato que os homens tinham posto á borda da agua, por o ter mais prestes pera a embarcação. D. Luiz desesperado de poder embarcar, e vendo que lhe convinha dormir em terra, do melmo fato, e trouxas delle mandou fazer hum cerco, á maneira de recolhimento com alguns berços que se tiráram dos bateis, e toda a noite passou em vigia temendo algum rebate. E tanto que rompeo a manha, que o vento deo lugar, a grande pressa le recolheo, recolhendo os homens mui pouca cousa do que tinham na praia. E foi grande dita este seu recolhimento, porque a no-

## DECADA III. LIV. VII. CAP. IX. 209

a nova daquelle feito chegou ElRey, que estava perto, o qual a mata cavallo acudio com tanta gente, que cubria os campos, mas os nossos hiam á véla, e houveram vista delle, e elle da Armada. E daqui espedio D. Luiz a Cosmo Pinto Capitão da caravella pera Ormuz, por fer navio mui máo de véla, e no caminho achou tres Portuguezes, que estavam em Mete em poder do Xeque dalli, vindo perdidos da companhia de hum Antonio Faleiro alevantado. que andava per aquella costa roubando, e escandalizando os lugares della. Seguindo D. Luiz seu caminho, ante da noite chegou ao porto de hum lugar chamado Verruma, que era d'ElRey de Xaer, onde Francisco de Mendoça estava sobre huma náo, a que dera caça vindo com D. Luiz; e vendo-se mui acossada delle, varou em terra junto de outras tres, que já estavam descarregadas em Xaer, e por este ser melhor porto se vieram alli. E de noite a que varou em terra tirou seu fato de maneira, que quando veio pela manha, não se houve della mais que hum pouco de cobre, que trazia por lastro, que D. Luiz mandou recolher, e a ellas queimar. Partido daqui foi ter a Adem, onde sómente esteve meio dia esbombardeando a Cidade sem mais outra cousa, por não levar força pera isfo; e passando per Tom. III. P. II.

Mocá, que está á de dentro das portas do estreito, atravessou a outra costa da parte Africa. A qual costa os Mouros chamam da Abassia por ser dos póvos Abassis, estado do Preste, e com bom tempo chegou ao porto de Maçuá, onde Diogo Lopes de Sequeira leixou D. Rodrigo. O qual por muitos inconvenientes, posto que D. Luiz lhe mandou dalli recado á Corte do Prefte, não pode vir ao termo que lhe elle limitou, por causa da monção com que lhe convinha fahir daquelle estreito, e não aventurar tanta gente a morter, como era mortà a tres Capitaes, que naquelle estreito entráram, como atrás escrevemos. Assi que por esta causa D. Luiz se partio pera a India, leixando recado a D. Rodrigo da causa de fua partida, e que pera o anno se fizelle prestes, pera no tempo da monção virem por elle. E no tempo que alli esteve, quatro Portuguezes por sua doudice, e traição de certos Turcos que alli estavam, foram mortos, o que D. Luiz dissimulou, por aquelle lugar Arquico, onde os mataram, ser do Preste, e mais soube que o caso não era de castigo por a culpa que os mortos nisso tiveram. E todavia o fez saber ao Capitao, que o Preste alli tinha, pera judicialmente fegundo seu costume castigar o delicto, dizendo, que se o lugar não fora do

### DECADA III. LIV. VII. CAP. IX. 211

Preste, elle o leixára feito em cinza. Partido daqui D. Luiz, passou per a villa Dofar, que he na costa Arabia, além do Cabo Fartaqui; e por elle se despejar sem perigo algum, mandou faquear da pobreza; que os Mouros não puderam salvar. E seguindo a via de Ormuz, chegou a tempo, (como dissemos,) que D. Duarte seu irmão tinha affentado as coufas do Reyno, algumas não conforme ao que elle quizera, por onde se partio logo em Agosto desgostoso delle pera a India com fundamento de ir esperar as náos á ponta de Dio. Mas como o tempo era ainda verde, tornou a arribar, e depois foi com o mesmo D. Duarte pera a India, onde acháram de oito vélas que este anno deste Reyno partiram pera a Îndia, duas sómente pera trazer carga de especiaria, Capitaes Heitor da Silveira filho de Francisco da Silveira Coudel mór deste Reyno, e Antonio d'Abreu filho de João Fernandes do Arco da Ilha da Madeira, que partíram de Lisboa a tres de Maio. É D. Antonio d'Almeida filho do Conde de Abrantes D. Lopo d'Almeida, e Pero d'Afonseca filho de Gonçalo d'Afonseca, e Diogo da Silveira filho de Martim da Silveira, invernáram em Moçambique partindo primeiro, e Aires da Cunha; outra não se perdeo a través de Moçambique, e salvou-se O ii a gen-

a gente. Manuel de Macedo, que hia em hum galeão pera andar na India, passou, e affi paffou a Ormuz em hum navio Simão Sodré, e foi lá tomar D. Duarte primeiro que partisse. Estas são as fortunas do mar, que huns se perdem; outros invernam partindo primeiro, e os derradeiros chegam ao lugar que vam, cousa mui regular neste caminho da India em as náos que partem em hum dia, quanto mais em diversos tempos. E já aconteceo estarem duas náos neste porto de Lisboa pera partir pera Flandres, e por huma dellas não poder fahir na maré da outra, nunca mais lhe fez tempo pera partir, e tornou de Flandres primeiro que ella partisse. Porque as cousas do mar são as mais incertas que os homens podem esperar nesta vida, por não estarem na sua mão; e de alguns confiarem nelle mais do que deviam, chegáram a estado de muita pobreza, porque ás vezes pescam com an-zollo de ouro, que Salamão defende.

#### CAPITULO X.

Como as terras firmes de Goa, que Ruy de Mello tomou sendo Capitão de Goa, os Mouros as vieram conquistar em tempo de Francisco Pereira Pestana Capitão de Goa: e algumas pelejas que foram sobre ellas, e por derradeiro se leixáram ao Hidalcão, cujas eram dantes, por causa da paz que tinham com elles.

Trás escrevemos que Ruy de Mello A Capitão de Goa teve modo como tomou as terras firmes della em tempo que Diogo Lopes de Sequeira era no estreito do mar Roxo; agora escrevemos o contrario, como os Mouros as cobráram de nós fendo Capitão de Goa Francisco Pereira Pestana: tanto poder tem conjunção das coulas. Porque no tempo de Ruy de Mello andava o Hidalcão occupado na guerra que tinha com ElRey de Narsinga, e neste que as tornou a tomar, estava ocioso, e porém em todolos tempos sempre as possuia com a lança na mão; porque o Gentio, cujas ellas foram, como viam tempo desciam da ferra arrecadar dos Gançares o rendimento dellas, e de todos eram cubiçadas, por renderem mais de cem mil pardáos. E a força que nella tinhamos em tempo que estavam

por nossas, era sómente com o favor da Cidade Goa, e tão pouca gente como abaixo veremos. E pera se esta posse melhor entender, posto que quando fallamos da fundação de Goa, alguma noticia démos disso, aqui convem tratar das tanadarias, pera se melhor entender o que dissemos. Todas aquellas terras firmes de Goa, fóra da Ilha em que ella está situada, pagavam ao senhor della certo rendimento, fegundo fe com elle concertáram per modo de contrato, e isto antigamente, (como atrás escrevemos.) E pera se saber o que cada hum devia pagar, partíram estas terras em Comarcas, em-cada huma das quaes fizeram huma cabeça, onde o rendimento de toda a Comarca se recolhia, a qual cabeça chamavam Tanadaria, como em Hespanha chamamos Almoxarifado, e fobre todas havia huma, onde as outras acudiam, ao qual direito, ou tributo elles chamavam cocivarado. E porque, (como dissemos,) o Hidalcão por causa do Gentio, cujas ellas soram, sempre hum Capitão seu andava no campo com gente de cavallo, e de pé, efte defendia não virem a ellas, e tratarem mal os Gançares, que haviam de pagar aquelle tributo. A este modo também nos, depois que as Ruy de Mello tomou, as fostinhamos. Das quaes havia hum Capitão,

## DECADA III. LIV. VII. CAP. X. 215

que andava no campo, a que por razão dellas chamavam Tanadar mór, que andava de humas em outras fabendo se havia alguns levantamentos, e favorecendo a terra, porque a gente não padecesse alguma força. Quem neste tempo servia este cargo era Fernão Rodrigues Barba, ao qual encarregou nisso Francisco Pereira Pestana Capitão de Goa por serem ambos parentes. E era Thefoureiro destas Tanadarias João Lobato, e Escrivão Alvaro Barradas, dous Cavalleiros da Cafa d'ElRey. E na Tanadaria de Pondá, que tem huma fortaleza, estava por Tanadar Antonio Raposo, e na de Mardor, e em Cocora Ruy de Moraes, e na de Margam, que eram as principaes cabeças, as quaes Fernão Rodrigues Barba andava correndo; e porém o mais do tempo estava em Pondá, e trazia comfigo té vinte e cinco de cavallo, e de pé serenta, a fóra seiscentos peães da terra Canarijs, de que eram Capitaes dous Gentios da terra, homens conhecidos por fieis a nós, e Cavalleiros de fua pessoa, a hum chamavam Raulú Branco, e ao outro Malú Nayque. Estando as Tanadarias neste estado, e correndo o rendimento por nós do tempo de Ruy de Mello, entrou hum Capitão Gentio chamado Temerseá, que era d'ElRey de Bisnaga, com té cem homens de caval-

lo, e quatro mil de pé per aquella parte donde estava a fortaleza Pondá. Antonio Rapolo, porque a este tempo Fernão Rodrigues Barba andava apartado delle, mandou-Ihe logo recado da entrada daquelle Gentio, e não tardou que se veio ver com este Capitão. O qual Gentio tinha tomado hum Portuguez, a que chamavam Francisco Fernandes, que andava á caça de veados com huma espingarda; e tendo-o atado ao pé de huma arvore pera o assetear, deram-lhe nova que vinha a nossa gente, e foi tamanho o medo, que leixando de torvação a Francisco Fernandes, escapou, e depois por razão daquelle caso chamavam-lhe por appellido Temerseá, que era o nome do Capitão Gentio. O qual posto que sabia ter gente pera pelejar com outra tanta da nof-Ta, e ainda com vantage, todavia temeo Fernão Rodrigues, e recolheo-se a hum passo entre humas penedias, como quem se queria segurar. À este tempo era ido João Lobato, e Alvaro Barradas a Goa buscar dinheiro pera fazer pagamento á gente que se devia seu soldo : e quiz Deos que chegassem já per humas encubertas, por os não tomarem estes Gentios ante que dessem batalha. Com a chegada dos quaes não sómente com suas pessoas ajudáram muito, como cavalleiros que eram, mas ainda de-

## DECADA III. LIV. VII. CAP. X. 217

ram animo por levar a paga que toda à gente estava esperando. Posto Fernão Rodrigues em prática com elles, affentou de dar no Capitão; e porém não com a gente de cavallo, que seriam té vinte, por o lugar onde estavam ser fragoso, senão lançoulhe diante os dous Capitaes Gentios. E como os rompeo esta gente de pé, porque elles mesmos se revolviam mal em sua defensão, por o lugar ser estreito, descêram abaixo onde pagáram a vinda, porque os tratáram de maneira os nossos, que se puzeram em fugida, e porém á custa do seu sangue, ficando Fernão Rodrigues com o leu cavallo decepado a pé, mas em pagamento delle houve o do Capitão Temerseá. Finalmente os nossos ficáram senhores do campo, e Fernão Rodrigues com esta vitoria se veio a Goa, trazendo perto de duzentas almas cativas. E a causa de sua vinda foi, porque chegou a este tempo Fernão Annes de Souto-maior, a que o Governador D. Duarte mandava por Tanador mór. E passados dez, ou doze dias, foi logo visitado per outro Capitão d'ElRey de Bisnaga chamado Caro Ponaique, fobrinho d'ElRey de Garsopa, com titulo que a herança daquellas terras lhe pertenciam, e trazia tres mil homens de pé, e duzentos de cavallo, em que entravam vinte acubertados.

O qual começou fazer algum damno nas terras, que ainda estavam por nós, que era Pondá, e as a ella vizinhas; ao que Francisco Pereira acudio, indo-se pôr no passo Agacim, e dalli mandou Alvaro Barradas, e Duarte Diniz de Carvoeiros com té cincoenta homens de pé, e dous de cavallo, quasi por descubridores da terra, por não ter certa nova de quanta gente era; e sendo ella muita, saltou tamanho temor nella, parecendo-lhe que os nossos os hiam já ferindo, que sem os ver, os nossos se tornáram pera Goa, como souberam que sugiam. Passada esta affronta, dahi a hum mez mandou o Hidalcão hum Capitão com quatrocentos de cavallo, e cinco mil de pé, no qual tempo acertou Fernão Annes andar naquella parte do Sul onde chamam Salsete, cujas Tanadarias são mais vizinhas ao mar, e este Capitão entrára pela parte de Pondá. E como foube que Fernão Annes andava naquellas partes, confiado na muita gente que trazia seus passos vagarosos foi atrawessando as terras de Antrux, e recolhendo dos Gançares quasi per força o rendimento do primeiro pagamento daquelle anno. E achando em huma daquellas Tanadarias Antonio Pinto, hum dos Tanadares pequenos, o matou, e a cinco Portuguezes que com elle estavam. E dahi se foi contra Cocorá,

# DECADA III. LIV. VII. CAP. X. 219

de que era Tanadar Ruy de Moraes, ao qual matáram cinco, ou seis peães da terra; e vindo-se elle recolhendo pera Mardor, onde estava Fernão Annes de Souto-maior, acertáram de estar Duarte Diniz, e Pero Gomes dous Cavalleiros, e a Aldea Vernam, que ajudáram a falvar té chegarem todos em falvo onde estava Souto-maior. O qual pola nova que lhe estes deram da muita gente que vinha, por não ter comsigo mais que vinte e cinco de cavallo, e té setecentos peaes do Gentio, em que entravam dos nossos cincoenta; quiz ante usar aqui de officio de Capitão, que de cavalleiro que elle era. Porque o Gentio se poz logo dalli em falvo, com que lhe conveio loffrer o cerco, que lhe este Capitão poz, onde já Fernão Annes pela gente da terra tinha sabido do que este Mouro leixava feito. E como era Cavalleiro costumado aos repiques dos Mouros de Africa, sahio esperar a estes com té trinta de cavallo, e quando se achou com tão pouca gente, e que os de pé principalmente os Canarijs eram acolhidos, temendo a multidão dos imigos, deo vista de si, e em voltas foi pelejando com elles té se recolher no Templo de Mardor, o qual he feito a modo de huma fortaleza, e alli o tiveram os Mouros cercado dous dias té que Francisco Perei-

reira Capitão da Cidade, fabida esta nova, a grão pressa mandou Antonio Correa com fustas per o rio de Goa a velha com foccorro. Com o qual foi Malú hum Gentio, que era Mocadam dos Marinheiros das fultas de Antonio Correa, o qual fahio tambem em terra com elle. E como homem de guerra, levou huma bandeira de Christo das fustas, e tres, ou quatro camaras de berço carregadas de polvora; e tanto que fahio do rio, indo diante de Antonio Correa, por saber bem a terra, chegando a huma somada donde pode ser visto dos imigos, levantou fua bandeira, e tirou com as camaras. Os que tinham cercado Soutomaior, tanto que lhes foi dado esta mostra, entendêram que era soccorro, e receando que levavam artilheria, que elles muito temem, leixáram Mardor, e foram-se mais abaixo, como gente vitoriosa, e que tinha o campo por seu. Fernão Annes por se elles não irem gloriando que o tiveram cercado, levando a gente que Antonio Correa trazia, feguindo sua trilha guiado por a gente da terra, que o encaminhava, foi-os achar junto de hum rio contra o mar, a que os nossos chamam do Sul, que he hum estreito que vai do mar, e entra pela terra; os quaes como gente descançada jaziam em folga estendidos pela herva verde, com que to-

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. X. 221

tomavam tanto campo, que quando de huma assomada os nossos os viram jazer, houveram ser dobrada gente da que partira de Mardor; em tanto que os mais dos nossos eram em parecer, que não convinha pelejar com elles. Mas acudio-lhes Deos, que veio João Lobato com té sessenta besteiros, e espingardeiros, e cinco de cavallo, com a chegada do qual ficáram todos tão contentes, e assi os esforçou Fernão Annes, que determináram de dar nelles, como de feito deram. A qual oufadia, e animo Deos ajudou, porque segundo os Mouros eram muitos, e os nossos sómente trinta de cavallo, fe elle não entreviera com a fua ajuda, todos alli perecêram. Porque no primeiro rompimento da batalha, os Canarijs, e toda aquella gente civil da India, como não tem por injúria fugir, se puzeram em salvo, tornando porém depois ao despojo, por este ser seu costume. Finalmente nesta batalha logo no primeiro rompimento morrêram dos nossos cinco de cavallo, de que os principaes foi Paio Correa Alcaide mór de Pondá, e Ruy de Moraes foi morrer a Goa, e outros tres. E feridos foram, o Capitão Fernão Annes de Souto-maior, Duarte Diniz; e da gente de pé foram quatro mortos, e muitos feridos; e dos Mouros logo ficáram mais de vinte, a fóra outros FEREN

que foram morrer entre os seus. E quem naquella peleja se mostrou tomar grande parte do vencimento sobre si, foi João Lobato, no que sez de sua pessoa, mas todos sicáram taes, que foi necessario virem-se curar a Goa. E assi pouco, e pouco se soi dissimulando com estas terras sirmes, que por não quebrar as pazes que tinham com o Hidalcão, como elle entendeo nisso, as leixáram.

#### CAPITULO XI.

Das cousas, que em diversos tempos os nossos pudéram saber por mandado d'El-Rey, do Corpo do Bemaventurado S. Thomé, que prégou, e converteo a gente do Malabar, e terra de Choromandel, onde estava sua sepultura.

I Uma das cousas que ElRey D. Manuel muito encommendava aos Governadores da India, era, que mui particularmente soubessem o que tinha aquella Christandade do Oriente da vida do Apostolo S. Thomé, e se era verdade que o seu corpo jazia naquellas partes; e outro tanto mandou ElRey D. João seu filho depois que reinou. E porque atrás promettemos de dar razão das cousas que esta Christandade tinha deste Apostolo Santo, Padroeiro nosso naquel-

# DECADA III. LIV. VII. CAP. XI. 223

quellas partes da India, como Sant-Iago he da Christandade de Hespanha, aqui o queremos fazer, por D. Duarte de Menezes fer o primeiro que nisso fez a diligencia que veremos. Posto que Nuno da Cunha o anno de quinhentos e trinta e tres, fendo Governador da India, por cumprir o mandado d'ElRey, mandou tirar huma inquirição em Paleacate per Miguel Ferreira, que lá estava por Capitão. A qual elle tirou per huns apontamentos que lhe ElRey de cá mandou, em que hia escrita a vida de S. Thomé, segundo a tem a Igreja Romana, pera ver se a Christandade daquellas partes tinha alguma conveniencia com ella. E primeiro que venhamos ao que esta gente disto tem, diremos o que os nossos, ante de D. Duarte mandar a isso, tinham per si sabido, e o mais que per elle e Nuno da Cunha se soube, e de si diremos o que os desta Christandade contam de algumas cousas do Apostolo. A primeira noticia que os nossos tiveram de sua sepultura, foi o anno de quinhentos e dezelete per Diogo Fernandes, e Bastião Fernandes; com outros Portuguezes que vinham de Malaca, e com elles hum Armenio per nome Coje Escander, e outros seus companheiros também Armenios. O qual Armenio como já estava na Cidade de Palea-

leacate, que he na Provincia Choromandel do Reyno Bisnagá na volta do Cabo Comorij, indo pera Bengala, e tinha noticia do lugar onde diziam estar o Corpo de São Thomé, chegando ao porto Paleacate com tempo contrario a fua viagem, e fahidos em terra, disse este Armenio aos nossos, se queriam ir ao lugar, onde diziam jazer o corpo de S. Thomé, que os levaria lá, com que elles muito folgáram. Chegados ao lugar onde os levou o Armenio, acháram hum grande sitio, que occupava muito espaço de terra, tudo edificios, a maior parte delles arruinados, e entre elles alguns pyrames, torres, columnas, e outras peças tambem lavradas de folhagem, figuras humanas, alimarias, e aves, tudo tão fubtil, e perfeito, que de prata não se podia fazer melhor obra, fendo a maior parte de pedra negra, e mui rija pera lavrar, e outra branca, parda, e de outras cores, em que mostrava a sumptuosidade da povoação que alli fora. Em meio das quaes antigualhas estava hum templo tambem mui mal tratado, sómente tinha huma pequena capella em pé, que era de aboboda de pedra, e cal, e tijolo, o qual tinha a feição das nossas na situação, com esta capella pera o Oriente, e sobre ella hum corucheo. E assi per elle, como per muitas partes per dentro, e per fó-

## DECADA III. LIV. VII. CAP. XI. 225

fóra do templo, tudo eram cruzes, da feição que são as dos Commendadores da Ordem de Avís em Portugal. E alli acháram hum Mouro homem de sessenta annos, que havia poucos dias que cegára, e (fegundo contou) viera alli encommendar-se ao Apostolo, e cobrára a vista que tinha perdida; e que seu pai, e seu avô, sendo Gentios, tinham cuidado de alumiar aquella casa, e elle havia dez annos que se fizera Mouro, dando a entender que vinha da linhagem dos Christãos, que em outro tempo alli houvera. E perguntando-lhe os nossos que noticia tinha do Santo, e daquella casa, disse, que a casa diziam ser feita per aquelle Santo homem, que alli prégára a Fé dos Christaos, e sua sepultura era fama estar alli naquella que sempre estivera em pé por reverencia sua. E o mais do corpo da Igreja fora destruido, e tambem diziam estarem alli sepultados dous discipulos do Santo, e o Rey que elle convertera á Fé de Christo, e disto não sabia mais. Partidos estes nossos pera a India, passados dous annos, vieram alli ter Antonio Lobo Falcão, João Falcão, e João Moreno, que tambem andáram vendo aquella Igreja, e souberam, que havia pouco tempo que fora alli enterrado hum homem Fidalgo de nação Ungaro chamado Jorge, que partira de fua terra com de-Tom. III. P. II. P fe-

fejo de vir a esta casa do Apostolo. E no anno de quinhentos e vinte e dous Dom Duarte de Menezes per estas noticias precedentes, e pelo mandado d'ElRey, que lho encommendava, mandou Manuel de Frias por Capitão daquella costa de Choromandel, e com elle hum Clerigo per nome Alvaro Penteado pera concertarem esta casa, e a ordenar pera nella celebrar o Culto Divino. E como o demonio nas cousas do louvor de Deos sempre dá desvios pera se não pôrem em obra, sobre o fazer della se vieram a desconcertar, que Alvaro Penteado se veio pera este Reyno, e todavia daquella vez Manuel de Frias leixou na casa hum Pero Fernandes Clerigo homem de idade, e boa vida pera Capellão da casa, té que D. Duarte provesse. O qual no anno feguinte tornou a mandar o mesmo Manuel de Frias, e com elle hum Sacerdote chamado Antonio Gil pera provedor da obra, e Vicente Fernandes pedreiro, e dinheiro necessario pera reformar o que estava cahido da Capella. E de si fariam o mais como fosse favorecida da gente da terra, porque segundo o Gentio he cioso, vendo começar maior obra, parecer-lhe-hia que faziam alguma fortaleza. E começando a . cavar em hum cunhal da Capella, onde o corucheo se affirmava pera fazer hum alicer-

### DECADA III. LIV. VII. CAP. XI. 227

ce, e reformar huma parede delle, por estar mui perigofa pera cahir, aos cinco palmos foram dar com huma sepultura, e na pedra que era cuberta della, na face de baixo, acháram humas letras na lingua Badegá, que he a da terra. As quaes diziam, que no tempo que o Apostolo fundára aquella Igreja, o Rey da Cidade Meliapor lhe dera os direitos das mercadorias que a ella viessem por mar, que era de dez hum, encommendando a seus successores que lhos não tirassem. E indo mais abaixo, deram com a ossada de hum homem, e per a fàma que havia na gente da terra, aquelle era o corpo do Rey, que o Apostolo converteo á Fé de Christo. Manuel de Frias, porque lhe convinha tornar-se ao porto de Paleacate, que era dalli sete leguas, foi-se, e ficou o Padre Antonio Gil com o outro Pero Fernandes, que era Capellão, fazendo na obra. E porque convinha ir mais adiante com o alicerce, foram dar com outra Capellinha, onde era fama entre a gente da terra que estava o Corpo do Apostolo, pera abrir a qual cova, por não ser per mão de Gentios, que traziam a cavar, chamou Antonio Gil a Diogo Fernandes, que foi o primeiro que alli veio, e assi hum Braz Dias, os quaes se fizeram alli moradores. Mas elles não quizeram poer mão na obra, P ii

dizendo, que não se achavam dignos té se confessarem, e tomarem a Communhão, como fizeram. E depois com muita devoção foram cavando em huma cova de quatro paredes de tijolo, e cal mui bem guarnecidas, que teria de altura té quinze palmos, e hia té baixo em lastros de tres em tres palmos huma de terra folta, e outra de tijolo, e o derradeiro foi de argamassa, que á força de picão não podiam romper. Debaixo da qual deram em duas pedras grandes, que estavam sobre outras á maneira de tumba, tudo cheio de arêa, e cal, e ossada de corpo de homem, e o ferro de huma lança, e hum pequeno de páo mettido no alvado delle, e mais hum pedaço de páo com hum conto de ferro, que parecia fervir de bordão. E aos pés deste corpo estava hum vaso de barro, que levaria hum alqueire, todo cheio de terra sem mais outra cousa. E per opinião commum da gente, e ferro da lança, pareceo ser aquelle Córpo do Apostolo; porque além desta ossada ser alva, o que não era a do Rey, e outra que depois acháram de hum discipulo seu, que tinham côr de terra, pelo que a gente contava de como elle fora morto com huma lança, crêram ser aquelle o Corpo de S. Thomé. Antonio Gil achado o que tanto desejava, mandou logo chamar Manuel

# DECADA III. LIV. VII. CAP. XI. 229

de Frias, notificando-lhe que não haviam de bolir mais com aquella offada té elle não vir, pedindo-lhe que trouxesse algum cofre onde a recolhesse, o que elle fez com muita diligencia, trazendo dous cofres, hum da China guarnecido de prata, em que foi mettida a ossada do Apostolo, e no outro as duas do seu discipulo, e a do Rey. E feita huma solemne Procissão de todolos nossos, que alli vieram com Manuel de Frias, foram postos no Altar té se ordenar algum lugar onde os encerrassem, e a chave dos cofres levou Manuel de Frias, que se partio pera a India com esta nova a Dom Duarte, a quem as entregou. Passados dous annos, foi deste Reyno o Padre Alvaro Penteado com provisão pera ter cargo daquella casa, o qual metteo esta ossada em hum caixão de páo, e depois encerrou dentro no Altar em parte que ninguem fabia parte delles, fenão elle, e hum Rodrigo Alvares, que depois em tempo de Nuno da Cunha, quando mandou tirar inquirição per Miguel Ferreira, (como dissemos,) deo tellemunho do que disto sabia, sendo já cá no Reyno Alvaro Penteado. No qual tempo alli estava hum Francez, e alguns Christaos da terra, e per elles, e per Gentios, e Mouros antigos vieram a testemunhar o que tinham ouvido a homens mui antigos

das cousas de S. Thomé, dizendo, que haweria mais de mil e quinhentos annos que alli viera ter aquelle Santo, estando aquella Cidade arruinada em pé em tanta profperidade, que por sua formosura lhe chamavam Meliapor, que he nome que tem os pavões, por ser a mais formosa das aves. Porque além da sua Comarca ser mui fertil, e abastada de todas as cousas, por razão do commercio concorriam alli todas nações assi do Oriente, como do Ponente, cada huma das quaes nações por fer mui frequentada delles tinham muitos templos de sua adoração. E dizem haver nella tres mil e trezentos Templos, de que ainda se mostravam suas ruinas lavradas, como se viam, de obra tão subtil, que de prata se não podia mais fazer. A qual Cidade naquelle tempo estava do mar seis gráos medida de caminho naquellas partes, que farão doze leguas das nossas, e o mar per tanto tempo comeo té estar daquella casa hum tiro de pedra. E que este Santo dissera, que quando o mar chegasse a sua casa, gentes da parte do Ponente, que professaria a Fé do Deos que elle prégava, viriam alli honrar o mesmo Deos em seus Sacrisicios. O qual Santo convertêra o Rey daquella Cidade a honrar este seu Deos, e se fizera Christão com toda sua familia, e isto

# DECADA III. LIV. VII. CAP. XI. 231

fora por duas grandes coufas, que fez de muita admiração. A primeira foi, que acertou de vir á costa do mar hum grandissimo páo; e desejando ElRey de o tirar em terra pera delle fazer huma pouca de obra em huns seus paços, ajuntou muita gente, té vir grande número de Elefantes, è nunca o pode mover do lugar onde estava. E vendo o Santo o que era passado, pedio ao Rey que lho desse, e permittisse que no lugar onde o elle levasse, fizesse com elle hum Templo pera o Deos que elle prégava, o que lhe ElRey concedeo em modo de zombaria, por haver isto por impossi-vel; mas o Santo desatado hum cordão, com que se cingia, o atou em hum esgalho do páo, e fazendo o fignal da Cruz, o levou a rojões té aquelle lugar, onde fez a casa. E a segunda cousa, que confirmou de todo sua Santidade, foi, que hum Brammane, que era Sacerdote maior d'ElRey, de inveja das obras que o Santo fazia, matou hum proprio filho seu, e foi fazer queixume a ElRey, que Thomé lho matára, por lhe querer grande mal, e per este modo lhe ordenaria que o matassem. Chamado o Santo diante d'ElRey, e indignando-se contra elle, como se fora culpado nisso, veio o caso a tanto, que disse o Apostolo, que trouxessem o moço morto, e que elle diria quem

quem o matára, e assi se fez. O qual perguntado, que da parte de Deos, que elle prégava dissesse quem o matára, respondeo, que seu pai com odio que tinha a elle Apostolo de Christo Deos verdadeiro. A qual cousa fez tão grande admiração, que El-Rey se converteo, e com elle se baptizou muita gente; e o Brammane que isto sez, foi per ElRey dalli degredado. Nesta inquirição, que Nuno da Cunha mandou tirar particularmente, tambem testemunhou hum Bispo Armenio, o qual jurou per suas Ordens, que havia vinte annos que era vindo áquella terra, e que andava visitando per dentro da terra firme alguma gente da Christa do Apostolo, a qual habitava nas terras abaixo de Coulam. È o que fabia do Santo Apostolo, fegundo o tinham per escritura, era, que quando os Apostolos se partíram pelo Mundo a prégar o Evange-Iho, juntamente partiram tres, S. Thomé, S. Bartholomeu, e S. Judas Thaddeo, os quaes vieram ter a Babylonia, e alli fe apartáram: S. Judas pera huma terra contra o Norte, que se chamava Cabeçada despone, onde converteo muita gente, e fez Igrejas, que tudo era em poder de Mouros; e São Bartholomeu fora contra a Persia, onde tambem fizera outro tanto, e jazia sepultado em hum lugar chamado Taron, em hum Mof-

#### DECADA III. LIV. VII. CAP. XI. 233

Mosteiro de Frades Armenios, que he a través da Cidade Tabris; e que o Apostolo S. Thomé embarcára na Cidade Barçora situada junto do rio Eufrates, e navegára pelo mar Parseo, fora á Ilha Cocotorá, onde prégára o Evangelho; e feitos muitos Christãos, dahi foi á India áquella Cidade Meliapor, que naquelle tempo era das mais notaveis da India. E feita alli muita Christandade, embarcára pera a China em navios de Chijs, e foi a huma Cidade per nome Cambalia, onde convertêra muita gente, e fez templos pera honrar a Christo, e se tornou a esta mesma Cidade Meliapor, onde fizera aquelles dous celebrados milagres, que a gente da terra muito celebrava do páo, e vida que dera ao filho do Brammane, e per derradeiro padeceo martyrio per esta maneira. Estando hum dia prégando ao povo junto de hum tanque, que ainda alli estava, era tão avorrecido dos Brammanes da terra pelo credito que perdiam em seus errores, que ordenáram hum arroido per alguns de sua opinião, na revolta do qual o Santo foi apedrejado. E jazendo no chão quasi morto de pedradas, per derradeiro veio hum daquelles Brammanes, e com huma lança o atravessou, com que o Apostolo ficou morto de todo, e foi logo enterrado per seus discipulos naquella casa. Pof

Posto que toda a Christandade da India tinha que o Apostolo morreo aqui, e que elle fez esta casa, ao tempo que nós entrámos na India, mais gente desta Christa vivia no Malabar na terra de Cranganor, e onde chamam Diamper vizinhas a Cochij, que em Paleacate, ainda que lá estava o Corpo de S. Thomé. E a causa era por serem os Christãos de lá lançados per guerra ao tempo que a Cidade Meliapor se destruio; e nestas terras de Cranganor, e Diamper eram mais favorecidos por os muitos Christaos que nellas havia, ante de ferem de lá degredados, donde, quasi como dito commum, chamam a este Senhor de Diamper Rey dos Christãos, e a ElRey de Cochij dos Judeos, e ao de Calecut dos Mouros, por a muita gente destas tres nações, que ha em cada hum destes Reynos. E a causa de haver muita Christandade em Granganor, e Diamper, e per todas aquellas terras do Malabar vizinhas a Coulam, he por nellas haver Igrejas feitas no tempo do Apostolo per esta maneira. A este Reyno veio hum destes Christãos aprender Latim, ao qual El-Rey D. João mandou ensinar as Letras Sagradas pera poder doutrinar a gente per meio da lingua Malabar que tinha. E praticando muitas vezes com elle pera nos informar das cousas do Santo Apostolo pera este

### DECADA III. LIV. VII. CAP. XI. 235

fim de escrever, elle nos disse, que em Cranganor, que ferá de Cochij espaço de cinco leguas, estava huma casa feita, e outra em Coulam, onde está a nossa Feitoria, feitas per dous discipulos do Apostolo, as quaes entre elles eram tidas em mais veneração, que as outras que estam per dentro do sertão, as quaes fizeram os Christãos da propria terra, depois que multiplicáram em grande número. Os quaes discipulos o Apostolo leixou alli pera este effeito, indo de passagem pera Choromandel, e ambos jazem nellas enterrados, o de Cranganor debaixo de huma torre, que os nossos fizeram na fortaleza que ora alli está. E porque o Patriarca de Armenia de tempo antigo fempre mandava visitar esta Christandade do Malabar, por o número grande que aqui havia della, tinha mais noticia das coufas de Christo, que os outros. E porém havia tanta avaricia nestes Bispos Armenios, que vinham a esta visitação mais por cubiça, que por servir a Deos: cá té por fazer a gente Christa levavam dinheiro. E por a gente ser pobre, poucos tinham agua de Baptismo, e não queriam ordenar algum pera Sacerdote sem grande cópia delle, e ainda mui poucos habilitavam pera rezar as Horas na <sup>I</sup>greja, o qual rezar era na lingua Chaldea. E ante que nós entrassemos na India pou-

cos annos, o Patriarca Armenio mandára quatro Bispos pera se repartirem pela terra por a Christandade ser muita, de que logo em chegando falecêram dous, os quaes repartiram a terra em duas Comarcas, ao mais moço coube de Coulam pera baixo contra o Cabo Comorij, e o mais velho residia em Cranganor. É este por ser homem virtuoso tirou aquella tyrannia fazer Christãos por dinheiro. E Nuno da Cunha sendo Governador o favoreceo sempre por a virtude que achava nelle, porque tambem era elle mui inclinado ácerca da ordem do facerdocio, e ceremonias da Igreja do nosso costume Romano. Contou-nos mais este Christão, que na casa de Coulam, que fora feita per outro discipulo do Apostolo S. Thomé, estava huma sepultura da Sibylla que chamavam Indica, e que esta Igreja fora hum seu oratorio. E que por amoestação fua denunciando o Nascimento de Christo Jesus, hum Rey da Ilha Ceilam, chamado Pirimal, fora em huma não á costa de Mascate a se ajuntar com dous Reys, que soram adorar o Senhor a Bethleem, e elle fora o terceiro; o qual a rogo della Sibylla lhe trouxera a Imagem de N. Senhora pintada em hum retavolo, que estava mettido em sua propria sepultura. Da viagem dos quaes Reys, e onde habitavam os dous, em

### DECADA III. LIV. VII. CAP. XI. 237

em cuja companhia elle foi, escrevemos em nossa Geografia, quando tratamos das Cidades Nazua, e Balla, que estam detrás das costas da serrania, que correm per a costa de Mascate, á qual Provincia os Mouros chamam Yman. Îsto baste quanto á noticia das cousas do Bemaventurado Apostolo São Thomé Patrão nosso nas partes da India; mas quanto á Christandade da terra, he gente a maior onzeneira, e de mais falsidades em pezos, e medidas, e em todo engano de comprar, e vender de todo o Malabar, e nisso não dam a vantagem aos Indios delle. Parece que o demonio na terra mais fraca de seu patrimonio, nestas trabalha por estercar com suas maldades, e malicias, pera que quando produzirem fruito, lhe respondam a mil por hum. Depois pelo tempo todas estas casas de S. Thomé, principalmente no que Nuno da Cunha governou, foram crescendo em mais policia Christa, e (como já dissemos em outra parte,) os moradores Portuguezes, que foram viver a Paleacate, por memoria deste Bemaventurado Apostolo fizeram huma grande povoação com casas de pedra, e cal, ao modo da Hespanha, a que chamáram São Thomé, com que fica huma nobre Cidade, Colonia, e habitação de muitos Portuguezes. Quizemos escrever todas estas coufas .

fas, posto que muitas se fizeram depois do tempo do Governador D. Duarte de Menezes, porque como elle foi o primeiro author que abrio os fundamentos deste santo Templo do Apostolo, foi cousa justa no seu tempo recontarmos o que delle, e de suas obras temos sabido, segundo anda na memoria daquella barbara gente.

# DECADA TERCEIRA. LIVRO VIII.

Dos Feitos, que os Portuguezes fizeram no descubrimento, e conquista dos mares, e terras do Oriente: em que se contém parte das cousas, que se fizeram em quanto governou D. Duarte de Menezes.

#### CAPITULO I.

Em que se descreve parte da Ilha Camatra, e os Reynos que tinha por vizinhos nossa fortaleza Pacem, onde D. André Henriques estava por Capitão: e as differenças que entre os Reys barbaros delles houve, donde procedeo leixar D. André a fortaleza.

Descubrimento, conquista, e commercio deste Oriente, de que escrevemos, a que chamamos Asia, assi estam estas tres cousas travadas entre si, e nos havemos na obra, e uso dellas, que quasi as sizemos correlativas, e respondentes humas das outras de maneira, que per este modo ha sessenta annos que as conser-

vamos, fendo tão remotas em lugar, como são as fortalezas que naquelle Oriente temos. Porque começando da fortaleza de Sofala, que he a primeira quanto a nós, e mais occidental, e acabando na de Maluco, que está ao Oriente, (de doze que temos naquellas partes ao tempo que compunha esta escritura,) haverá nesta distancia, fegundo a navegação dos mareantes, pouco mais, ou menos mil e quatrocentas leguas, a fóra outras fortalezas que entre eltes dous extremos leixamos, como a historia o relata, por casos, e cousas, como veremos nesta de Pacem, de que queremos escrever. E porque tamanha distancia de mares que navegamos, e fortalezas que possuimos, e sustemos, se em hum mesmo tempo que os casos nelles aquecidos quizesfemos ajuntar em curso de historia, sería esse curso de diversos remendos, (por se não enxergar este defeito,) faremos dous cursos de historia, porque assi será melhor retida da memoria dos lentes. Da fortaleza de Sofala té a enseada de Bengala sera hum curso, enfiando todolos feitos desta distancia nelle; e da Ilha Çamatra té fortaleza de Maluco faremos em outro, ajuntando este oriental ao da India, por causa do Governador daquellas partes sempre nella assistir, donde todolos feitos dependem,

#### DECADA III. LIV. VIII. CAP. I. 241

como de sua cabeça. E como a fortaleza de Pacem situada na Ilha Camatra neste anno de quinhentos e vinte e dous estava em pé, e nesta repartição de curso de historia he o princípio da parte Oriental, começamos este octavo Livro nella, escrevendo o que os nossos passáram depois de Jorge d'Alboquerque a leixar entregue a Antonio de Miranda d'Azevedo, (como atrás escrevemos,) e de si iremos adiante té o sim do outro extremo. Porém, porque esta fortaleza de Pacem foi a primeira que té hoje temos leixada contra nossa vontade, por os combates que os da terra nos deram, será necessario primeiro mais particularmente do que temos feito, tratar dos Reys, e Senhores, que tinha por vizinhos, e assi as disferenças que entre elles houve, por cujo respeito a nós leixámos, e amizade que tinhamos com todos, se converteo em odio de hum só. O qual ao presente he feito Senhor de todos aquelles estados, e tão poderoso com nosso damno, que com nossas Armadas commette a nossa Cidade Malaca, como veremos em seu lugar: tanta mudança tem os estados, que de hum servo escravo le faz hum Rey poderoso, como se este fez á nossa custa. Na parte mais Occidental, e maritima da Ilha Camatra estam estes Reynos, Daya, Achem, Lambrij, Biar, Piri-Tom. III. P. 17.

da, Lide, Prida, Pacem, Bata, e Darum, na costa das quaes poderá haver pouco mais, ou menos cem leguas. E per dentro do sertão vam vizinhar com o Gentio da terra, que não sómente he bruto, e salvage, mas cruel, e guerreiro; algum do qual assi como Alifares, e Bates comem carne humana, e estoutro povo que habita o maritimo fegue a fecta de Mahamed. Os principaes da qual gente maritima eram Parfeos, Arabios, e de Mouros do Reyno Guzarate, da India, e Bengala, que por causa do commercio vieram áquelles portos. E vista a disposição da terra, e sua grofsura, e o Gentio sem lei, e inclinado a receber sua secta, com esta inclinação, e avaricia das cousas que lhe os Mouros davam; e casamentos com as da terra, que he hum vinculo com que elles atam o animo dos naturaes, honrando-lhes as filhas em seu modo de estado, convertêram muito Gentio, e mais fizeram-se senhores da terra, intitulando-se pelo tempo em diante deste nome Rey. Porém ao tempo que nós entrámos na Índia, sómente o de Pacem, e o de Pedir se intitulavam per este nome Soltão, que ácerca dos Arabios quer dizer Rey, os quaes quando Diogo Lopes de Sequeira defcubrio Malaca, e depois quando Affonso d'Albequerque a foi tomar, ambos achá-

# DECADA III. LIV. VIII. CAP. I. 243

ram nestes Reys o agazalhado, e offertas; que de suas pessoas, e estado fizeram, como atrás escrevemos. A mais commum' opinião daquellas partes, segundo a relação geral que já fizemos daquella Ilha Camatra, o Reyno Pedir foi o maior, e mais celebrado de todos em tanto, que alguns destes, que acima nomeámos, eram seus vasfallos, e depois per varios casos, que o tempo traz, se fizeram livres delle. È quando nós tomámos a Cidade Malaca, ainda o senhor de Daya, e Achem eram escravos deste Rey de Pedir, e regiam por elle, sendo porém já casados com duas sobrinhas suas. E porque não seja estranho nas orelhas de alguem escravos virem a este estado, queremos dar razão do uso daquellas partes, posto que tenhamos grande exemplo nas Leis dos Romanos, que permittiam que hum homem livre, passando de idade de vinte annos, se podia vender, pera participar do preço per que se vendia. E não sómente os que se faziam servos per este modo, mas os ganhados per titulo de guerra, ou havidos per qualquer outra lei civil, muitas vezes eram adoptados per filhos, e livres per testamento, e per outro modo de liberdade, com que depois vieram a grandes dignidades. Affi paquellas partes da India geralmente pai, e mai vendem os Qii

filhos, e ás vezes he per tão pouco preço, como he huma tanga, que val da nossa moeda tres vintães, hum dos quaes comprados per este preço de nação Guzarate, eu já tive em minha casa vendido per sua mai. Outros já em idade de homeni, por participar do preço se vendem, muitos dos quaes em seu modo são dos nobres da terra; e são os fenhores tão gloriofos de ter escravos nobres, que dam per elles muito preço. O qual preço he ás vezes tanto, que tem elle que gastar hum anno, tratando-se tão honradamente, que depois de gastado o preço, o mesmo senhor os trata da maneira que o elles faziam, e ainda os casam com parentas, e filhas suas quando elles tem qualidades pera isso, principalmente de fieldade, e cavalleria. As quaes qualidades achando ElRey de Pedir nestes dous seus escravos, que dissemos, casou com duas sobrinhas filhas de seu irmão, e a hum deo as terras de Daya, e a outro as de Achem. Porém tinha este modo com elles: quando havia necessidade de seu serviço, vinham a elle, e tornados a sua casa leixavam-lhes seus filhos de maneira, que vinham estes herdar o que seus pais tinham per proprios serviços de sua pessoa, assi na paz, como na guerra. E aconteceo que andando em casa d'ElRey dous filhos do Senhor de Achem,

# DECADA III. LIV. VIII. CAP. I. 245

o maior dos quaes havia nome Raja Abraemo, e o segundo Raja Lila, os quaes tinham bem merecido per serviço o que seu pai tinha; a requerimento delle, por ser já mui velho, ElRey houve por bem dar aquelle estado de Achem ao maior. Posto elle Raja Abraemo em posse delle, quiz executar o que trazia no peito havia tempo, que era vingar-se do Senhor de Daya, por razão de humas differenças fobre pontos de honra, que tiveram, andando ambos em casa d'ElRey de Pedir. E como El-Rey favoreceo mais ao outro, que a elle Raja Abraemo, ficou-lhe daqui não fómente desejo de vingar-se delle, mas ainda odio contra ElRey, a qual vingança começou tomar, entrando-lhe pela terra, por ferem vizinhos. E peró ElRey mandou amoestar disso a elle Raja Abraem, e mandou algumas ajudas ao outro de Daya, teve elle pouca conta com tudo. A este escandalo que ElRey Ihe teve, succedêram outros havidos por nossa causa, que elle mais sentio, donde Abraem descubertamente lhe levantou a obediencia. E ainda porque seu pai já mui velho o quiz reprender, trazendo-lhe á memoria ser escravo d'ElRey, do qual tinha recebido tanta honra como elle labia, e a mais ser seu tio, contra o qual não devia de levantar olhos, elle Raja Abraem

Abraem o mandou prender em ferros em huma gaiola, onde morreo; e o escandalo que ElRey por nossa causa teve delle, foi este. Atrás contámos como naquella parte de Achem se perdeo Gaspar d'Acosta irmão de Affonso Lopes d'Acosta Capitão de Malaca, e os que escapáram foram cativos pelas lancharas deste Senhor de Achem, os quaes foram resgatados a requerimento d'El-Rey de Pacem per meio de Nina Cunapam Xabandar do mesmo Rey de Pacem. Estes cativos quando foram tomados, já Raja Abraem tinha passado com ElRey de Pedir o que acima dissemos; e por elle Rey fer muito nosso amigo, e desejar per meritos de boas obras ter-nos obrigados pera algum tempo de sua necessidade, mandou pedir estes cativos a Raja Abraemo, como a hum seu escravo, com fundamento de os mandar de presente ao Capitão de Malaca; mas elle não lhos quiz dar, e os deo a ElRey de Pacem, como dissemos. A qual cousa ElRey sentio em tanta maneira, que ajuntando a isto a desobediencia de fazer guerra a ElRey de Daya, e a prender seu pai por as amoestações que lhe fazia, lhe mandára per mar, e terra fazer a guerra. Neste meio tempo succedeo ir la ter huma náo nossa com mercadoria, a qual andando em calmaria, mandou este Abrae-

### DECADA III. LIV. VIII. CAP. I. 247

Abraemo fuas lancharas a ella, e a tomáram matando seis Portuguezes, que nella hiam. Depois foi ter Jorge de Brito áquelle porto deste Senhor de Achem, onde o matáram pola maneira que atrás escrevemos. Com a qual vitoria elle Raja Abraemo ficou tão soberbo, e abastado de artilheria, e munições de guerra, que não fómente fe defendia d'ElRey seu Senhor, mas ainda lhe fazia quanto damno podia. Finalmente tanto o favoreceo a fortuna nesta empreza, que tomou de se querer fazer Rey de todos aquelles estados, que em menos de tres annos, per artes de guerra, e traições, que 0s proprios naturaes commettêram contra seus senhores, os houve a seu poder, té fazer fugir ElRey de Pedir seu Senhor pera a nossa fortaleza de Pacem, estando já nella D. André Henriques, de que se causou a perdição della, como veremos neste seguinte Capitulo.

#### CAPITULO II.

Como D. André Henriques, por ajudar a ElRey de Pedir nosso amigo, que se recolheo á nossa fortaleza, em que elle estava, mandou com elle seu irmão D. Manuel Henriques, que morreo naquella ida per huma traição que os Mouros tinham ordenado, e o mesmo Rey escapou: e do que passou Domingos de Seixas com huns alevantados Portuguezes, onde soi prezo, e cativo.

Om André Henriques filho de D. Henrique Henriques senhor da villa das Alcaçovas, foi na Armada de D. Duarte de Menezes provído por ElRey D. Manuel desta fortaleza de Pacem, ao qual Dom André, tanto que D. Duarte chegou á India, enviou a tomar posse della. A qual Antonio de Miranda d'Azevedo lhe entregou a vinte e tres de Maio do anno de quinhentos e vinte e dous, e se foi pera Malaca, té vir o tempo da monção pera se vir á India. Tendo já neste tempo que a entregou recebido muitas oppressões deste Raja Abraemo, assi per terra, como com fuas lancharas per mar, de que sempre 08 nossos houveram vitoria de maneira, que começando este Abraemo a guerra comnol-

# DECADA III. LIV. VIII. CAP. II. 249

co por respeito do odio que lhe nós tinhamos por causa do damno que os nossos receberam em seu porto, (como atrás escrevemos,) depois que os da nossa fortaleza feríram, e matáram muitos da fua gente, que queriam fazer entradas em nosso damno, converteo a guerra em causa de vingança. Posto que tudo isto elle soffrèra, senão fora ElRey de Pedir seu Senhor, o qual era tanto nosso amigo, que se poz em não querer casar com huma filha do Rey passado de Pacem, importando-lhe este casamento muito, senão com condição que havia de ser nosso amigo. E pera isso assi ser, mandou hum seu Embaixador a Malaca, estando nella por Capitão Jorge de Brito com outro Embaixador do mesmo Rey de Pacem, a fazer estes concertos de pazes, por estar este Rey então em odio comnosco, como atrás escrevemos. E quando Abraemo vio que se acolhia elle a nós, e que havia muito tempo que era nosso amigo, e nos tinha obrigado com boas obras, pareceo-lhe que com nossa ajuda vindo outra Armada, como a de Jorge d'Alboquerque, o poderia restituir no seu Reyno, e elle Raja Abraemo corria risco de perder o estado, e vida, como tinha por exemplo no caso de Soltão Geinal Rey de Pacem, que Jorge d'Alboquerque matou.

Pera evitar este caso, como era homem manhoso, e de grandes artificios, e que as mais das vitorias que tinha havido foram per astucias de traições, e por corromper com dinheiro assi aos principaes Capitaes de Daya, como d'ElRey de Pedir seu Senhor; ordenou com estes mesmos Capitaes, e principaes da Cidade Pedir, onde elle eftava, que escrevessem a ElRey, que estava em a Cidade Pacem acolhido á nossa sombra. A fórma da qual carta foi desculparem-se de acolherem Raja Abraemo dentro na Cidade, dando algumas fracas razões, pedindo-lhe que com ajuda dos Portuguezes se viesse logo a Pedir, por quanto elles lhe entregariam a Cidade. Pera effeito do qual caso elles o tinham já lançado della, e nenhuma outra cousa esperavam senão fua ajuda, por tanto que se apressasse ante que recebessem mais damno, por quanto os tinha cercados. O qual lançamento elles ante desta carta, tres, ou quatro dias tinham feito, fimulado este levantamento, havendo que tinham feito grande erro contra seu Rey, e soffriam hum seu escravo, que os tyrannizava. ElRey de Pedir ao tempo que se acolheo pera Pacem por se abrigar a nós, levou comfigo o fobrinho Senhor de Day que tambem era per este ayranno despojado do seu, e teriam comsi-

#### DECADA III. LIV. VIII. CAP. II. 251

go té duzentos homens, que os quizeram seguir. E vendo ElRey a carta dos seus, e sabendo como Abraemo era lançado da Cidade, fallou a D. André, pedindo-lhe que por não perder tão boa conjunção, o quizesse ajudar per mar com alguma gente, e elle iria com a sua, e outra que lhe tambem dava de ajuda ElRey de Pacem. Dom André movido dos rogos deste Rey, per as cousas precedentes de nossa amizade, e que nosso costume era favorecer, e ajudar nossos amigos, e que aquella fortaleza de Pacem por causa de ajudar hum moço orfão contra hum tyranno se fizera, pare-ceo-lhe cousa justa, e conveniente dar-lhe esta ajuda que pedia. Quanto mais que já convinha tanto a nós, como a ElRey de Pedir atalhar ao poder daquelle tyranno, o qual com damno, e morte dos nossos se tinha feito poderofo, e que aquella conjunção era a melhor que podia ser pera totalmente o destruir. Finalmente elle D. André mandou per mar em ajuda d'ElRey de Pcdir seu irmão D. Manuel em huma fusta, e algumas lancharas da terra com té oitenta Portuguezes, e duzentos Mouros entre gente de armas, e remadores. E a ordenança que ElRey deo foi, que D. Manuel fosse per mar de vagar tomando todo-los portos por dalli té Pedir, que será obra

de dez leguas, e elle iria fempre ao longo da costa, donde dariam vista hum ao outro nos portos do mar. Seguindo ElRey esta ordem com té mil homens de pé, e quinze elefantes de peleja, porque lá não ha cavallos, acertou de vir hum tempo, que os tirou desta ordenança, com que a fusta foi ter a huma parte, e as lancharas de sua companhia foram ter ao porto de Pedir, havendo dous dias que era chegado. Porém depois que todos foram juntos, e ElRey recebido dos seus com grande festa, assentáram em conselho, que ao seguinte dia ante manhã, assi os seus, como os nossos que estavam no mar, sahissem a dar no arraial de Abraemo. Parece que entre tantos máos houve algum bom, e fiel, que aquella ante manha se foi a ElRey, e The diffe: Senhor, ponde-vos em salvo, porque nesta sabida vos bão de prender, e entregar a este vosso escravo: cá tem assentado de ofazer quem vos mandou chamar, e o caso passa desta maneira, contando-lhe tudo miudamente. E que lhe fazia saber que logo a noite que chegou se o não tinham feito, fora porque queriam acolher em terra os Portuguezes, onde esperavam de os tomar todos á mão; e pera tomar suas embarcações, per o rio acima estavam escondidas muitas lancharas do trédor, que hayiam

# DECADA III. LIV. VIII. CAP. II. 253

viam de vir sobre ellas, tanto que lhe fosse dado fignal. Quando se ElRey vio no perigo em que estava, o mais manhosa, e dissimuladamente que pode, em dous elefantes pera si, e seus sobrinhos se sahio da Cidade, e poz em falvo com té duzentos homens, que o seguiram. Os nossos pelo aviso que lhe ElRey mandou, querendo sahir do rio, a maré que era vazia, os decepou sem o poderem fazer; e em quanto ella não veio, estiveram por barreira das fréchas, e zargunchos, e outras armas de arremefso, que os imigos de huma parte, e da outra margem do rio lhes tiravam, por ser mui estreito, e amparado de barreiras, que os defendia da artilheria das lancharas. E quando veio, por as fuas ferem mais leves, e bem rebocadas, descêram de cima, e assi se vingáram dos nossos, que sicou alli Dom Manuel morto com té trinta e cinco Portuguezes, porque os mais fe salváram. Com a qual perda D. André se houve logo por perdido naquella fortaleza, affi por lhe ficarem té oitenta homens, e ella ser de madeira já podre das chuivas, e rescaldo do Sol, por ser vizinha á Equinocial com cinco gráos pouco mais, ou menos, em que está da parte do Norte. E o que elle mais sentia que tudo, era a necessidade dos mantimentos, que já ante deste desastre da

morte de seu irmão os da terra lhe começavam a negar, sem os da Cidade consentirem que a gente miuda da terra os trouxessem, sendo costumada tres vezes na semana vir com elles a huma feira que faziam, com que a fortaleza se provia do necesfario. E temendo-se que esta necessidade delles os puzesse em maior affronta, que pelejar com os imigos, em huma não que alli estava de Bengala, que veio carregar áquelle porto de Pacem, mandou hum Portuguez por nome Jeronymo de Sorande com cartas a Rafael Perestrello, que estava em Chatigam principal porto de Bengala, pedindo-lhe hum junco carregado de mantimentos pola necessidade que tinha. Rafael Perestrello como ainda alli estava do tempo que se espedio de Jorge d'Alboquerque, (de que atrás fizemos menção,) mandou a este negocio dos mantimentos Domingos de Seixas Escrivão da sua não em hum navio de hum Gaspar Ferraz da Cidade do Porto de Portugal, o qual viera alli fazer fua fazenda, e havia de passar per o porto da Cidade Tenaçarij, que he na costa de Malaca, onde havia muitos mantimentos, e alli fretasse hum par de navios da terra, e os levasse carregados a Pacem. Posto elle Domingos de Seixas em Tenaçarij, e tendo comprados mantimentos, com que podia

# DECADA III. LIV. VIII. CAP. II. 255

dia carregar dous navios que tinha fretado, aconteceo que andava per aquella costa hum navio dos nossos ás prezas, (como elles dizem,) que he serem cossairos alevantados da obediencia do Governador, a roubar os Mouros que navegavam. Os quaes alevantados seriam té cincoenta homens, de que era Capitão hum Diogo Gago, filho bastardo de Foão Gago, e de huma Mourisca; e dos outros eram Balthazar Veloso, João Barbudo, Simão de Brito filho bastardo de João Patalim , João Carregueiro , João Botelho, Antão da Fraga, e outros que se contentavam de andar neste fadairo, sendo os mais delles de bom sangue. Os quaes se armáram em Choromandel, e vinham já de Chatigam, onde estava Rafael Perestrello; que trabalhou por os recolher a fi, e tirar daquelle máo officio. E ante que chegassem a Tenaçarij, sobre paixões que Balthazar Veloso houve com o Capitão Diogo Gago, jazendo elle dormindo no regaço de huma sua escrava, o matou ás punhaladas com favor de João Barbudo: feito este caso digno dos que andam naquelle officio, per concerto de paz, elegêram por Capitão Simão de Brito. A vinda dos quaes determinadamente áquelle porto de Tenaçarij, era terem sabido que estavam alli quatro náos de Mouros Guzarates do Reyno de Cam-

Cambaya, e vinham a fazer preza dellas; mas ellas se acolhèram ante que elles effeituassem seu proposito. E commetteram outro peior feito, pois causou tanto mal a Domingos de Seixas, e dezesete Portuguezes que alli estavam com elle; e o caso foi este. Hum Mouro per nome Rete Cam servio a ElRey de Bengala nove annos de Governador de duas Cidades, cada huma per si, Naomaluco, e Chatigam, no qual tempo roubou o que pode na terra, e a El-Rey, e com fete náos carregadas de muita roupa, e grossa fazenda, partio de Chatigam pera Malaca, com fundamento de viver naquella Cidade amparado do nosso favor. O qual ante de chegar a Tenaçarij teve tão grande temporal, que quatro das náos tornáram arribar a Chatigam, donde partiram, e com as tres chegou a Tenaçarij, fazendo fundamento de negociar dalli as náos arribadas, e de si fazer sua ida a Malaca; e porque temeo que em quanto alli estivesse, a gente da terra o podia roubar, pedio ao Governador de Tenaçarij lhe désse hum pedaço de cotovelo, que a terra fazia em a volta do rio, pera se fortalecer alli. Dada a terra, e cortada de maneira, que ficava em Ilha lavada da agua, e feita huma fortaleza de madeira, em que se queria recolher com duzentos homens, ou

# DECADA III. LIV. VIII. CAP. II. 257

que foi per artificio do mesmo Governador da Cidade Tenaçarij, que era d'ElRey de Sião, ou que o povo o moveo com voz, que este Rate Cam se queria alli fazer forte, como tyranno da terra com favor dos nossos, e de outra gente estrangeira, que alli estava fazendo commercio, saltáram com elle, e os roubáram huma ante manhã. E levando os ministros daquelle negocio huma champana grande carregada da melhor fazenda que elle tinha, a qual diziam ser do Governador da Cidade; Simão de Brito Capitão dos alevantados que dissemos, tomáram a champana, e acolhêram-se com ella, sem lhes lembrar que Domingos de Seixas com a outra nossa gente estava em terra. Sabida a qual tomadia, o Governador lançou mão de quantos mantimentos Domingos de Seixas tinha comprado, e mais da sua fazenda, e dos nossos que com elle estavam em terra, que (como dissemos) eram dezesete homens, que cativos per terra foram levados a ElRey de Sião. Com a qual obra D. André não foi provído de mantimentos, e os nosfos levantados do roubo não houveram bom fim. Do qual Domingos de Seixas, que naquelle Reyno de Sião esteve cativo vinte e cinco annos, soubemos a maior parte das cousas delle, e isto não tão cegamente, como hum cativo pó-Tom. III. P. II.

za, e elle tão doente que se não achava em disposição pera a poder defender, pedindolhe, que o mais em breve que pudesse ser, mandasse algum Capitão a ella com as cousas necessarias pera segurança della, dando-lhe particularmente conta do estado em que estavam as cousas daquelles Reynos, por as guerras daquelles tyrannos, que eram levantados contra seu Rey. E a outra cousa que atrás esta fez, foi escrever a ElRey de Arú, que era nosso amigo, pela amizade que com elle assentou Jorge d'Alboquerque na tomada de Pacem. O qual além defta obra de nos ajudar, (como atrás escrevemos,) todo navio nosso, ora per fortuna, ora por razão de commercio que hia ter á costa do seu Reyno, recebia com gaza-Ihado, e bom tratamento; e naquelle tempo em grandeza da terra, e número de gente era o mais poderofo daquella Ilha. Sómente era pobre de dinheiro, por o seu Reyno não ter tanta cópia de mercadorias, como o de Pacem, de que era vizinho; porque a mais principal coufa que faz hum Reyno rico, e politico, he o acto do commercio, ora feja per mercadorias naturaes que a terra produz, ora per artificio de mecanica, o que este não tinha, como os outros que ficam atrás delle contra o Ponente, e Sul. O qual Rey não fómente pela ami-

#### DECADA III. LIV. VIII. CAP. III. 261

zade que comnosco tinha, mas ainda por estar mui indignado contra Raja Abraemo, por a guerra que fazia a seu senhor, quando D. André mandou este recado, porque o apercebia que o viesse ajudar a defender aquelle Reyno de Pacem, quando quer que Raja Abraemo quizesse entrar nelle; mandou-lhe dizer que elle se faria prestes pera o tempo que fosse necessario ser presente, eisto com muitas palavras do contentamento que tinha poder elle fazer alguma cousa, de que ElRey de Portugal fosse servivido. D. Duarte de Menezes tanto que teve o recado de D. André, mandou logo Lopo d'Azevedo em hum navio com algumas cousas necessarias pera provimento da fortaleza, e provisões pera elle D. André a entregar a Lopo d'Azevedo, o qual chegou a Pacem em Junho de quinhentos e vinte e tres. D. André quando vio Lopo d'Azevedo, peró que elle muito defejava de fe vir pera a India, por a monção, e tempo, com que havia de partir ser dahi a dous mezes, não quiz entregar a fortaleza, dizendo a Lopo d'Azevedo, que em quanto elle estivesse esperando pelo tempo, não lha havia de entregar, senão o dia que se embarcasse, o que elle concedeo por lhe assi parecer bem. E porque D. André, como homem que se havia de partir, não provía as

cousas á vontade de Lopo d'Azevedo; e elle pelo que lhe cumpria era necessario acudir a isso, apercebeo-se de mantimentos. E vendo que o Xabandar d'ElRey de Pacem abria grandes alicerces, e cavas, e ajuntava madeira pera fazer huma força junto da nossa fortaleza, e fazia outras cousas, como homem favorecido de D. André, as quaes obras eram mui prejudiciaes á melma fortaleza, disse a D. André, que toda aquella obra do Xabandar elle a havia por mui fuspeitosa, e contra o bem, e segurança da fortaleza: que se elle, por ser amigo do Xabandar, tivesse pejo de lhe ir á mão, que elle o faria, e mais que havia de tomar quanta madeira elle alli tinha junta, e com ella havia de repairar a fortaleza; e que pera recolhimento do Xabandar elle Ihe daria outro mais feguro a fua pessoa, e menos prejudicial. D. André era cavalleiro, e assi o tinha mostrado todo o tempo que viveo em Tanger, onde era casado; e quanto tinha de animo pera esta guerra de Africa, tanto lhe falecia na pessoa, por ser mui pequeno de corpo, e tão esmagado como homem aleijado, e por esta causa era mui desconsiado, e por outra parte pouco cauteloso nas cousas da honra, por ser sujeito aos proveitos que aquella terra dáva; e sobre isso cria a homens que tinham

pou-

# DECADA III. LIV. VIII. CAP. III. 263

pouca conta com a sua. E tanto que lhe Lopo d'Azevedo tocou em mandar, lá fe trastornou de maneira, que lhe mandou logo dizer que se fosse embora caminho de Malaca, por quanto lhe não havia de entregar a fortaleza. Sobre o qual caso houve tantos estromentos de parte a parte, mostrando cada hum os poderes que tinha, que cessando elles, houvera de vir o caso a força, fe Lopo d'Azevedo fe não embarcára, e fora pera Malaca, onde chegou. Alguns quizeram dizer que a ida de D. André pera a India, e leixar a fortaleza não procedia tanto de sua enfermidade, quanto porque não queria experimentar a fortuna do successo da guerra, que esperavam daquelle tyranno, e queria ir lograr alguns vinte mil pardáos, que poderia haver da náo que tomou de preza, indo da India pera aquella fortaleza. A qual não era de Mouros, e elle os mandou todos passar em huma champana, por não ficar nella confa viva. Outros dizem que os mesmos Mouros a desamparáram com temor, sendo obra de cento e noventa homens todos mercadores, e não gente de guerra. Os quaes na champana foram ter á Cidade Tenaçarij a tempo que estava em terra Diogo Pereira com muita gente Portugueza que alli ficára da companhia de Antonio de Brito, que fora a Ben-

a Bengala com huma Armada. E vendo a gente de Tenaçarij estes mercadores, por derem na terra conhecidos, indo, e vindo áquelle porto com mercadorias, fabendo serem postos naquelle estado per os nossos, correo Diogo Pereira, e os da fua companhia grande risco de os matarem; mas a poder de peitas que deram ao Regedor, e Officiaes, abrandáram tudo, partindo-se logo caminho da India. E tornando a esta náo que D. André tomou, foi vendida em Pacem, e sendo mui rica na conta das prezas das partes, houveram mui pequena parte, e ElRey muito menos, e quasi tudo ficou na sua mão, e dos Officiaes ministros da venda. E o não querer entregar a fortaleza a Lopo d'Azevedo foi temor do Xabandar, se elle houvesse de ficar na fortaleza, vendo que lhe hia á mão aquella obra que elle quiz fazer, o qual além de corromper a muitos, que eram acceitos a elle D. André, com dadivas, e grandes esperanças; tambem elle D. André se contentou com elle Xabandar lhe prometter de o fazer mui rico, não fe indo pera a India. E confirmou acceitar D. André estas esperanças, ou que quer que fosse; porque partido Lopo d'Azevedo pera Malaca, tornou elle Xabandar á sua obra. A qual tanto que foi acabada, dahi a trinta dias partio Raja Abrae-

### DECADA III. LIV. VIII. CAP. III. 265

Abraemo com todo seu exercito, e muitos elefantes a nos vir cercar, fendo fabedor per meio do Xabandar dos movimentos de D. André, e differenças que houve entre elle, e Lopo d'Azevedo. Verdade he que o Xabandar não se determinou a esta sua traição, fenão depois que vio o Reyno de Pacem tomado, sem sicar mais que a Cidade vizinha a nossa fortaleza. Porque Raja Abraemo como tomou a Cidade Pedir, e ficou absoluto senhor della, mandou seu irmão Raja Lalyla com grande exercito, que tomasse todalas povoações, notaveis lugares de Pacem, e per derradeiro se viesse lançar sobre a Cidade Pacem, e elle leixou-se ficar em Pedir por segurar as cousas daquelle Reyno. Raja Lalyla conquistado todo o Reyno de Pacem por espaço de tres mezes, veio assentar seu arraial meia legua da Cidade Pacem, e mandou aviso a seu irmão como já estava alli. E entre muitas cousas que este Mouro teve de em tão breve tempo se fazer senhor daquelle Reyno, foi ser morta a maior parte da gente nobre delle com Soltão Geinal, que Jorge d'Alboquerque matou, como atrás escrevemos. E tambem foi tão apressado em combater a Cidade, sabendo que esperavamos ajuda d'ElRey de Arú, que quando elle veio, já era (como dizem) ao atar das

feridas, e assi ter por olheiro de quanto entre nós fe fazia o Xabandar. O qual quando vio que todo o Reyno era conquistado, e nossas necessidades, e differenças, simulando que por temor de Raja Lalyla lhe convinha fortalecer-se, commetteo D. André que lhe promettesse fazer aquella força, a qual elle já fazia com algumá intelligencia que tinha com Raja Lalyla. Chegado Raja Abraemo onde estava seu irmão, a primeira cousa que sez, foi mandar lançar hum pregão per todo feu arraial pera fer notorio na Cidade, que quem se quizesse vir a sua obediencia, elle o segurava com toda sua familia, e fazenda; e esta palavra manteria da notificação della a feis dias, passado o qual termo não haveria misericordia, ainda que a pedissem. A gente da Cidade atemorizada desta notificação, e assi das cruezas que elle, e seu irmão tinham feito naquelles, que se defendiam, em tudo o que tinham conquistado, e tambem por ser gente, que como lhe hum Rey enfadava, faziam logo outro com morte deste avorrecido, (como já contámos,) começou cada hum de noite, e de dia como tinha lugar de se ir pera o arraial do imigo. Finalmente nos primeiros tres combates elle tomou a Cidade per força de armas, e já com elle entrou mais gente da

que

# DECADA III. LIV. VIII. CAP. III. 267

que era sahida della, da que estava dentro de maneira, que cada hum tornou povoar sua propria casa que tinha leixado; e alguns que escapáram daquella primeira furia na entrada da Cidade, acolhêram-se á serra do sertão, e matos mui espessos, que tem por vizinhos. Em quanto este Raja Abraemo esteve em cerco sobre a Cidade, que foram poucos dias, mandou alguns recados a D. André, em que lhe fazia saber, que elle tinha tomado todo aquelle Reyno de Pacem, e sómente lhe ficava por tomar posse daquella Cidade, metropoli, e cabeça delle, que lhe aconfelhava que entretanto se fosse embora, e levasse tudo o que tinha na fortaleza, porque elle não vinha a pelejar com elle por odio que tivesse aos Portuguezes, nem o havia de fazer em quanto fosse senhor da Cidade. Porém tomada ella, duas acções lhe ficavam pera o irlançar daquella fortaleza: a primeira, eftar em terra sua, pois ficava senhor do Reyno, como o fosse da Cidade, e não havia de consentir que alguem mettesse nella huma estaca, quanto mais ter huma força; e a segunda, tinha comsigo dous mortaes seus imigos, o Senhor que fora de Daya, e o de Pedir, e que ambos havia de perseguir onde quer que os achasse. D. André não lhe faleceo a este recado resposta; peró de-

pois que vio tres combates na fortaleza, como era homem doente, e hum pouco vário em seus propositos, teve mais conta com a vida, e fazenda que alli tinha acquirido, que com outros primores de cavalleria, e parecia-lhe que bastava o que tinha feito em Tanger na guerra dos Mouros, e por isso entregou a fortaleza a Aires Coelho seu cunhado irmão de sua mulher, que fervia de Alcaide mór. O qual Aires Coelho como filho de Gonçalo Coelho Alcaide mór de Tanger, era nascido, e criado na guerra de Africa, e mais era cavalleiro de sua pessoa, não receou tomar a seu cargo a defensão daquella fortaleza em tal estado.

#### CAPITULO IV.

Como Bastião de Sousa, e Martim Correa chegáram a Pacem, depois que partíram da India, e Bastião de Sousa ter passado muito trabalho na Ilha de S. Lourenço: e como D. André tornou arribar a Pacem, e não podendo defender a fortaleza, a leixáram, e se foram pera Malaca.

Artido D. André caminho da India, fendo na paragem da costa do Reyno Pedir, encontrou duas náos, de que eram Capitaes Bastião de Sousa, e Martim Cor-

rea,

### DECADA III. LIV. VIII. CAP. IV. 269

rea, que hiam pera a Ilha Banda carregar de nóz, e maça. E porque atrás delle Baf-tião de Sousa fazemos menção como o anno de vinte e hum partio deste Reyno a fazer huma fortaleza em a Ilha S. Lourenço, e ora o achamos aqui em fim de Setembro do anno de vinte e tres, junto de outra Ilha que he Camatra, tão grande co-mo a de S. Lourenço, mas mui oriental em sitio, ante que vamos mais adiante, queremos dar razão do que fez té aqui, pois havemos de continuar com elle os trabalhos da fortaleza de Pacem, a que D. André tambem foi presente. Bastião de Sousa partido deste Reyno pera fazer a fortaleza em o porto Matatana, porque a outra náo da fua companhia, em que hia por Capitão João de Faria, fe apartou delle com hum temporal, quando chegou ao porto, onde esperava que podia ir ter, não o achou, de que ficou mui descontente, porque naquella não levava todalas cousas, e Officiaes que haviam de fazer a fortaleza, e sem ella sua chegada não servia pera effeito que lhe ElRey mandava: depois que alli esteve alguns dias esperando por ella, partio-se pera Moçambique, parecendo-lhe que podia a não ser lá. E como a não achou, e o tempo por razão do inverno lhe não dava mais lugar, invernou em Mo-

çam-

vir a seu soccorro, os apertáram aquella noite com hum forte combate de maneira, que lhe tomáram hum baluarte com quanta artilheria nelle estava. Que lhe pedia o Capitão Aires Coelho, e todolos moradores, que em toda maneira desembarcassem aos ajudar a defender aquella fortaleza, e assi lho requeriam da parte d'ElRey seu Scnhor; porque não o fazendo aquelle dia, segundo a fortaleza estava desbaratada, e os homens maltratados, e doentes, não fería muito, dando-lhe a noite feguinte outro tal combate, ferem entrados. Martim Correa com esperança de sua ajuda os mandou a Bastião de Sousa, o qual mandou dizer a Martim Correa por os da almadia, que se apercebesse, que elle se vinha logo pera ambos fahirem em terra. Entrados na fortaleza em seus bateis com a mais gente que pudéram levar, leixando boa guarda em as náos, que já ficavam juntas, foram recebidos como remidores de fua vida, fegundo o mal que esperavam, e damno que havia na fortaleza. E logo por mostrarem aos Mouros que tinham animo pola ajuda que lhes viera de os ir commetter ás suas estancias, onde estavam alojados ao longo do rio, espaço que podiam receber damno, Martim Correa, que vinha de fresco, e outros da fortaleza nos bateis com alguns ber-COS 5

### DECADA III. LIV. VIII. CAP. IV. 273

ços, e gente de espingardas lhe foram dar hum varejo, que com morte de muitos os fizeram affastar do rio. E dos nossos vieram feridos dous, ou tres de fetas de herva, que elles muito usam; mas não perigáram, por já terem sua mézinha contra ella. Havendo oito dias que os nossos andavam neste trabalho de tapar humas minas, que os Mouros tinham feito pera entrar na fortaleza, e repairar muita parte do damno que tinham feito nella, e algumas vezes sahindo fóra, dando mostra que queriam pelejar com elles; chegou D. André, que não pode fazer seu caminho com tempo contrario por já ser passada a monção. Os Mouros com esta chegada delle affastáramse tanto da fortaleza, que não pudessem ser vistos della, mostrando que temiam a vinda daquella náo, em que desesperavam de a poder tomar com tanto soccorro. Posta esta mudança em prática entre os nosfos, huma das pessoas, que sentio ser isto mais ardil que temor, foi Martim Correa; porque vendo que os Mouros, segundo a estimação de todos, seriam quinze mil, e os nossos té trezentos e cincoenta homens, a maior parte doentes, e feridos, e bem can-<sup>sados</sup> do trabalho, e continuada vigia, da qual cousa os Mouros eram sabedores per aviso que tinham, fez que aquella noite es-Tom. III. P. II.

tivessem mais á lerta, e apercebidos pera combate, como de feito assi foi. Vindo duas horas ante manhã tão calados, como se foram dez homens, sendo mais de oito mil, e cercada toda a fortaleza em torno, começáram de arrimar mais de fetecentas efcadas de cana, que a seu modo são mui leves, e prestes pera subir per ellas; e tanto que sentíram serem sentidos, acudíram com huma grita per todalas partes, que parecia vir o Ceo abaixo, com que mettêram os nosfos em grande confusão, posto que já estavam esperando aquella hora. Mas naquelles taes casos muito vai de esperar a experimentar. Porque a gente desta Ilha, principalmente a nós, por causa de temerem a artilheria, e armas de arremesso, por não fazerem ponteria de dia, sempre commettem de noite. E quanto ella he mais escura, então mais oulados; e se chove, muito mais, porque sabem que neste tempo não lavra a polvora, que elles muito temem. Nos quatro lanços do muro estavam repartidos em quatro capitanías, huma tinha Aires Coelho, outra Bastião de Sousa, outra Martim Correa, e a quarta de Manuel Mendes de Vasconcellos Capitão mór do mar, com muitas estancias repartidas per as principaes pessoas da fortaleza. E no primeiro impeto dos Mouros houve tanta prel-

#### DECADA III. LIV. VIII. CAP. IV. 275

sa em todalas partes, que ninguem leixava a sua, porque aquella hora todalas escadas que traziam foram arvoradas fem algum temor; e de muito ousados sem saber o que faziam, por razão do escuro, os pés vinham a metter per as bocas das bombardas, querendo trepar per ellas. Havendo já huma grande hora que de ambalas partes se contendia animosamente, os nossos por os lançar a baixo, e os Mouros por subir, vieram séte elefantes ao lanço que tinha Aires Coelho, e com as testas sem temor das lanças que os feríram, a hum tempo, como se foram homens do mar, que çalameam pera a hum tempo pôrem toda a força , assi a puzeram elles em o lanço da escada de maneira, com que a inclináram pera dentro, como fe fora huma febe, e cahíram todolos homens, que estavam em cima. E porque a revolta foi alli grande, acudio Bastião de Sousa, e Martim Correa, e acháram Aires Coelho com huma chuça na mão, e outros com lanças a dar nas trombas dos elefantes, de que faziam pouca conta, ante por serem afalados de quem os mandava, hiam por diante. Ao qual trabalho acudiram estes dous Capitaes com gente, e panellas de polvora, de que os elefantes assi foram escaldados, e assombrados, que fazendo volta atrás, foram trilhando, e ef-

magando té lançarem a vida a muita gente do arraial, e não paráram dahi a duas leguas, fem ao outro dia os poderem trazer ao arraial. Defapressados os nossos hum pouco com muito damno, que os Mouros recebiam em toda a parte, como gente que se queria vingar, foram-se a huns tanques de madeira do tamanho de cubas de ter vinho, que naquellas partes servem em as náos em lugar de pipas de trazer agua, aos quaes puzeram fogo, e assi a huns navios, que estavam postos em estaleiro. O qual fogo foi a elles causa de maior destruição com a muita claridade, porque começou Martim Correa com hum camelo a fazer alguns tiros, e matou-lhes dous elefantes, e nos Mouros fez rostolhada de corpos mortos. Finalmente a noite ainda que pera os nossos foi de muito trabalho, somente huma mulher prenhe, de huma seta de herva, que a foi caçar onde estava, morreo, e muita gente foi ferida, e a principal pessoa era Manuel Mendes, que tinha huma das quadras, com huma lançada que houve pelo pescoço. Porém a elles a noite lhes cultou mui caro por ficarem estendidos per derredor da fortaleza bem dous mil corpos mortos, e mais de trezentas escadas das que traziam, que serviram pera o fogo da fortaleza. E assi acháram os nossos grande

### DECADA III. LIV. VIII. CAP. IV. 277

número de feixes de lenha untados com hum oleo da terra, a que os Medicos chamam Napta, o qual se dá em huma fonte, que está naquelle Reyno de Pedir, coufa muito pera temer o fogo della por arder debaixo da agua, os quaes feixes foram logo queimados, por fer coufa de muito perigo estarem alli. A noite deste trabalho D. André estava ainda em a não, e ao outro dia leixando nella Antonio Coelho de Sousa, que era o Capitão, e dante servia de Capitão mór do mar, e tambem per doente hia com D. André a se curar, em elle chegando á fortaleza, Aires Coelho seu cunhado lhe entregou a capitanía. E passados os primeiros dias de sua chegada, em que se concertou o damno que os elefantes tinham feito, e repairáram outras cousas pera sua defensão, porque já mais entendiam em se defender, que offender, ajuntáram-se estas pessoas, que eram as principaes: D. André, Aires Coelho Alcaide mór, Bastião de Sousa, Francisco de Soufa, e João de Sousa seus sobrinhos, Martim Correa, Manuel Mendes de Vasconcellos, Antonio Coelho de Sousa, Simão Toscano, Manuel de Faria, Manuel Lobato, Francisco Velho, todos pessoas nobres, e Officiaes daquella fortaleza, e consultáram se era cousa que podia ser sustentar aquel-

la fortaleza. E postos todolos inconvenientes assi de não poderem esperar soccorro a menos tempo que a feis mezes, o qual havia de vir da India, que por razão da monção não podia ser mais cedo, com a má disposição da gente que cada dia adoecia, e tambem falta de mantimentos, era certa cousa correrem grande risco. Finalmente praticado este negocio entre as pessoas principaes, veio a que fosse a mais da gente neste conselho, do qual sahio que leixassem a fortaleza. E porque os Mouros não sentissem que se embarcavam a este sim, ordenáram que a artilheria miuda se enfardelasse, e como cousa de mercadoria a metelsem nos bateis; e quanto a grossa, que a carregassem tanto, que quando lhe puzesfem fogo, arrebentasse. Porque como os Mouros estavam dalém do rio, e elle era estreito, não podiam embarcar peças tão grossas, senão á vista sua. E pera effeito deste recolhimento ordenáram que Martim Correa ficasse na trazeira com doze homens, e os bombardeiros, e depois de toda a gente recolhida, puzesse fogo á fortaleza, e artilheria. O qual se foi á Igreja, foram cubertos de polvora, e posta ella per caminhos, e partes que corresse o fogo per todo, té ir dar na artilheria grossa, veio-le

### DECADA III. LIV. VIII. CAP. IV. 279

recolhendo, e hum bombardeiro de trás com hum murrão na mão, com que poz o fogo estando já na praia. A polvora tanto que lhe tocou o fogo, fez obra de tanto terror, que té os mesmos authores ficáram assombrados; mas não que os Mouros leixassem de acudir, assi a impedir os que se embarcavam, como á fortaleza. E deram tanto trabalho aos que se embarcavam, que foi dando-lhes a agua pelo pescoço, leixando muita fazenda na praia, de que logo foram senhores, e assi da que sicou na fortaleza, vindo dar mostra a seus donos como não era queimada. Porque passada a trovoada primeira, acudíram mui prestes apagar o fogo, que se começava atear na folhada das casas, e madeira; e o que peior foi, não chegou a muitas peças da artilheria, com que agora nos fazem bem de guerra. E com ella, e outra, que ante, e depois, (como le adiante verá,) este Mouro houve de nos com damno nosso, he feito o mais poderoso tyranno que ha naquellas partes, sem té hoje lhe termos dado castigo notavel. E verdadeiramente o modo que se teve neste recolhimento foi tão desordenado, que quanta honra os nossos tinham ganhado na defensão desta fortaleza, tanta perdêram no modo de a leixar : tanto vai de defender a vida a defamparar fazenda alheia.

alheia, porque esta foi a primeira cousa, que os nossos leixáram naquellas partes com o temor no rosto, e vergonha nas costas. E o que fez este caso mais desastrado soi, que sahindo da barra daquelle rio os nossos em tres navios, e huma náo, em que hiam aquelles principaes despossados do seu, acháram trinta lancharas carregadas de mantimento com muita gente, que mandava ElRey de Arú em foccorro a D. André, que lhe elle mandára havia dias pedir, (como escrevemos,) e elle vinha per terra com mais de quatro mil homens. E quando as lancharas víram o desbarate dos nossos, tornáram-se recolher, e elles seguiram seu caminho té chegarem a Malaca, onde tambem acháram embarcados com gente, e munições Antonio de Miranda, e Lopo d'Azevedo, que hiam soccorrer aquella fortaleza, não lho merecendo D. André, o qual se veio pera a India, e Bastião de Sousa seguio fua viagem de Banda. E o remedio que houveram aquelles principaes, que foram buscar o amparo de nossa fortaleza em huma náo de mercadores, que estava no porto de Pacem, se embarcáram, e soram em companhia dos nossos té Malaca. ElRey de Pacem ficou com fua mai em Malaca: ElRey de Pedir, e o de Daya le foram pera ElRey de Arú, e huma irma defDEC. III. LIV. VIII. CAP. IV. E V. 281

deste de Daya, que foi mulher deste tyranno que os roubou, e desterrou, pelo odio que lhe tinha, por causa do irmão, ella o matou com peçonha no anno de quinhentos e vinte e oito, como veremos em seu lugar.

CAPITULO V.

Como Martim Affonso de Mello Coutinho foi á China pera fazer huma fortaleza, e assentar paz: e como a Armada dos Chijs pelejou com elle, com que lhe conveio tornar-se.

DOis estamos nesta parte da India além I do Gange, por seguir a ordem da historia, que no principio deste oitavo Livro dissemos, convem tratar do que se fez, depois que D. Duarte começou governar, té que entregou a governança da India ao Conde Almirante, que o succedeo, como veremos. E a primeira cousa será o que fez Martim Affonso de Mello Coutinho na viagem que fez pera a China, que elle Governador despachou, depois que D. André Henriques era partido pera esta fortaleza de Pacem, onde elle Martim Affonso veio ter; e aqui com as mercadorias que fez em Chaul, como escrevemos, e outras de que le provêo em Cochij, fez sua carga de pimenta. Feita a qual, se partio pera Mala-

ca, onde chegou com quatro vélas, de que elle era Capitão mór, e das outras Vasco Fernandes Coutinho, Diogo de Mello ambos seus irmãos, e Pedro Homem filho de Pedro Homem Estribeiro mór que fora d'El-Rey D. Manuel. E o regimento que levava d'ElRey D. Manuel, era ir assentar amizade com o Rey da China, parecendo-lhe que a tinha a terra comnosco por razão da ida de Thomé Pires, que Fernão Peres d'Andrade lá enviára com nome de Embaixador, (como atrás escrevemos,) sem saber em que estado viera ter esta sua ida. E que trabalhasse muito no porto de Tamou, ou onde fosse mais proveitoso, e seguro pera nossas cousas, fazer huma fortaleza, onde elle ficasse por Capitão com os Officiaes, e gente que levava, e ordenasse tudo como as cousas do commercio ficassem em negocio corrente; esta era a substancia da sua ida. E porque Duarte Coelho, que a este tempo estava em Malaca, por as vezes que fora á China, fabia bem do negocio daquellas partes, e assi Ambrosio do Rego, que o anno passado viera de la a requerimento delle Martim Affonso, e de Jorge d'Alboquerque Capitão de Malaca, foram ambos com elle, mais por comprazer a elles, que por sua vontade, porque sabiam que a terra não estava tão assentada

### DECADA III. LIV. VIII. CAP. V. 283

como elles cuidavam, polo que com elles tinha passado, e assi succedeo. Porque partindo de Malaca com seis vélas, as quatro que elle Martim Affonso levava da India, e as de Duarte Coelho, e Ambrosio do Rego, a dez de Julho de quinhentos e vinte e dous chegáram ao porto de Tamou em Agosto do mesmo anno, a tempo que os Officiaes d'ElRey estavam encarnicados na prea, e roubo, que fizeram na fazenda dos nossos, principalmente de Thomé Pires, como atrás escrevemos. Duarte Coelho como homem que tinha offendido aquella gente, ou que fosse de cautela, ou que o seu navio por ser junco não era tão companheiro como os outros, não entrou com Martim Affonso dentro no porto, e ficou fóra obra de sete leguas. Neste tempo, porque era o da monção , que os navios de Malaca, do Patane, e Sião vam demandar aquelle porto pera fazerem seus commercios, andava o Capitão mór da Armada d'ElRey da China per aquella costa, e entrada da Cidade Cantam. E como vio que os nossos navios foram tomar porto, como gente confiada, e que tinha pouca conta com o que tinham feito, leixou-se estar, e o fez logo saber aos Officiaes de Cantam, os quaes temendo que com sua vinda houvesse alguma concordia de paz, e elles

tornassem o que tinham tomado, mandáram-lhe dizer, que em nenhum modo os consentisse, por serem havidos por ladrões espreitadores das terras, e que ElRey assi o mandava; mas que tivesse modo de romper com elles, posto que pedissem paz, porque tudo era fingido. O qual recado mandáram secretamente sem o saber o Ceuhij, que então chegára, e não fabia parte do que elles tinham feito; e por ser Official superior delles, temiam que commettendo os nossos paz, e elle lha concedesse, poderia fazer justiça delles. Finalmente assi como o ordenáram, aconteceo; porque Martim Affonso sem fazer algum mal, nem damno, posto que fosse provocado a pelejar, tirando-lhe artilheria, com que entendeo que o não queriam receber na terra, determinou de haver lingua della, tomando duas linguas de hum barco, a que veltio, e deo dadivas, e per elles mandou recado ao Capitão mór da Armada. Mas eltes não tornáram, nem menos outros que foram os segundos, ante estes lhe disseram como a terra toda estava contra elles polos damnos, e males que os outros Capitaes tinham feito naquelle porto; e que El-Rey mandava que não os consentissem alli, e per ventura esta era a causa porque o Capitao mór queria guerra com elles. Neste tem-

### DECADA III. LIV. VIII. CAP. V. 285

tempo mandou elle Martim Affonso dous bateis nossos fazer aguada a terra, os quaes foram commettidos dos Chijs de maneira, que vieram com fangue, e fem agua, e ainda houveram que lhes fizera Deos mercê tornarem-se a recolher com a vida ás náos. Duarte Coelho como fabia que esta Armada tinha tomada a entrada per onde se elle havia de ir ajuntar com Martim Affonso, não ousando de romper tão grossa cousa, mandou de noite huma manchua bem efquipada de remos faber o que fazia Martim Affonso, e dizer-lhe, que seu voto era que se deviam todos ajuntar. Mas a manchua, ou que não pode, ou como quer que fosse, tornou dahi a dous dias, e o recado que trouxe, foi dizer que sómente houvera vista dos nossos, e que os via estar como gente mais segura, do que o tempo requeria, e que com os muitos navios pequenos da Armada dos Chijs não se atrevêra chegar a elle. Martim Affonso polo que tinha fabido dos da terra, e por ter peior signal não haver resposta do Capitão dos Chijs, que vir a pelejar com elle, quiz-fe fazer á véla, e tirar daquelle lugar ao mar largo, porque melhor lhe vinha acharse no largo, que mettido naquelle estreito. E ante que descubrisse huma ponta, onde se elles haviam de determinar, indo diante

seu irmão Diogo de Mello, e Pero Homem, por trazerem os navios mais pequenos, quasi como descubridores; como os Chijs estavam em olho do que elles faziam, vieram demandar os dous navios, e começáram de os esbombardear, ao que elles tambem respondiam. Mas como aquella hora não era dos nossos, o primeiro fignal que deram de vitoria aos imigos foi accenderfe fogo na polvora, que trazia Diogo de Mello, com que as cubertas do navio foram postas no ar, e elle, e o casco se foi ao fundo. Pedro Homem posto que tinha bem que fazer em si, todavia mandou alguns marinheiros, que com o batel reco-Thessem alguns dos nossos, que andavam nadando, parecendo-lhe que algum poderia ser Diogo de Mello; e isto foi azo de mais prestes os Chijs lhe entrarem o navio polo achar com aquella gente menos. Posto que lhe custou a entrada mui caro, porque Pero Homem affi como era no corpo hum dos maiores homens de Portugal, assi a valentia de seu animo, e forças corporaes eram differentes do commum dos outros, o que poucas vezes fe acha nos de fua eltatura. E foi o seu pelejar de maneira, que senão foram os tiros da artilheria, nunca morrêra: tamanho temor tinham os Chijs de chegar a elle. Mas como esta não per-

### DECADA III. LIV. VIII. CAP. V. 287

doa a pessoa alguma, quando anda entre ella, ella o matou, e muitos que o ajudavam. E porque os Chijs quasi todos acudíram á entrada deste navio, teve Martim Affonso lugar de escapulir daquella multidão, e veio-se depois achar com Duarte Coelho na costa de Choampa. O qual tantbem teve que contar de como escapou de duas Armadas dos Chijs ; mas parece que tinha melhor fortuna só com elles, que acompanhado. Os Chijs, (como já atrás contámos,) não quizeram mais pera abonar suas razões, que este desastre, e leváram muita da nossa gente preza, tudo por mostrarem ao Ceuhij que nos eramos os culpados, e tão soberbos, que commettêtamos a Armada d'ElRey. Com o qual feito acabáram de matar Thomé Pires, e assi os que com elle foram prezos, e ficou to-tal guerra entre nós, e elles. E fegundo alguns dos nossos depois escrevêram, mais morrêram na cadeia de fome, e máo tratamento, que lhe nella davam, que per justiça. Porque esta de morte, como ha de ser confirmada per ElRey, e com pregão, não se fez a execução nelles, senão depois de vir recado d'ElRey, que soi em Setembro do anno de vinte e tres. E segundo seu modo do, vinte e tres pessoas foram feitas em pedaços, cortando-lhes pés, e mãos, cabeça,

e a fóra a outra parte com pregão de ladrões, roubadores das terras, e outros foram mortos á bésta, celebrando muito esta justiça por tirarem a opinião que o povo tinha concebido de nós, assi em valentia, como em proveitosos no commercio ás terras, onde o sizemos. Martim Assonso como não se deteve na China mais que quatorze dias, em que passou este trabalho, chegou a Malaca meado de Outubro de quinhentos e vinte e dous, e na monção de Janeiro de vinte e tres se veio pera a India, e dahi pera este Reyno o anno de quinhentos e vinte e cinco, aonde chegou a salvamento.

#### CAPITULO VI.

Como com o favor do damno que forge d'Alboquerque recebeo em Bintam, o Rey desta Ilha mandou bum Capitão com grande frota sobre Malaca: e mandando forge d'Alboquerque sobre elle ao rio de Muar, seu cunhado D. Sancho Henriques, por saber que estava elle dentro, por huma trovoada que veio, se veio desbaratado pera Malaca com perda de muita gente, que lhe os Mouros matáram, e se afogou.

A Trás, tratando dos feitos, que se fizeram em Malaca, escrevemos o que aconteceo a Jorge d'Aboquerque Capitão del-

# DECADA III. LIV. VIII. CAP. VI. 289

della na ida que fez a Bintam, e por lhe succeder de maneira, que foi mais em favor dos Mouros, que nosso, cobrou El-Rey de Bintam tanto animo, que logo nas costas de Jorge d'Alboquerque mandou o seu Capitão mór do mar com algumas lancharas ladrando trás elle a ver se lhe podia derramar algum navio manco. Mas como desta sua vinda não levou muita gloria, viremos a enfiar as cousas que elle mais fez no tempo de Jorge d'Alboquerque té hum grande curso, em que se passáram muitas naquella Cidade. E a primeira que este Mouro commetteo a seu salvo passada esta de Bintam, fabendo que Antonio de Brito era partido pera Maluco, e levava muita gente, e na Cidade havia pouca, e mais della enferma, e a outra fora morta naquella ida, veio com suas lancharas, que são huns navios de remo mui ligeiros, de que elles usam pera a guerra do mar. E em se Jorge d'Alboquerque recolhendo á Cidade, nas costas delle chegou a Malaca, e queimou dous juncos, que estavam surtos no porto, que eram de mercadores, e estavam por descarregar de muita mercadoria. Ao qual atrevimento querendo acudir Gil Simões Capitão de hum bargantim, foi morto com quantos levava. Porque como andava mascabado na honra de hum feito, em que elle Tom. III. P. II.

mostrou fraqueza, quiz-se neste mostrar tão cavalleiro, que se foi metter no meio das lancharas. E por não poderem remar tanto como elle as outras que levava em fua companhia, vendo que era tomado, e as vélas de Lacsamana muitas, não o quizeram seguir, com o qual bocado elle fe foi em salvo. Depois deste desastre acontecêram outros, que favorecêram a ElRey de Bintam pera mais ousadamente mandar fazer guerra a Malaca; porque como elle vio que a Cidade estava desfalecida de gente, estendeo-se com suas lancharas a mais que andarem derredor de Bintam, mandando hum seu Capitão per nome Perduca Raja com quarenta lancharas todas a ponto pera commetter qualquer feito. O qual trazia por ardil vir dar huma vista a Malaca de noite, ou ante manhã, e tornar logo ao outro dia, recolhendo-se ao rio de Muar, que são sete leguas de Malaca, e com estes saltos a miudo nos cansar, e tambem faria prêa em os navios, que a elle vinham com fuas mercadorias. Vindo este Perduca Raja no fim de Abril de quinhentos e vinte e tres com estas quarenta lancharas, em se recolhendo pera dentro do rio de Muar quali sobre a noite, houve vista delles Duarte Coelho, o qual hia em hum navio seu descubrir a enseada de Cochinchina per man-

#### DECADA III. LIV. VIII. CAP. VI. 291

dado d'ElRey D. Manuel, por ter fabido ser aquella enseada cousa de que sahiam mercadorias ricas. A qual terra os Chijs chamam Reyno de Cacho, e os Siames, e Malayos Cochinchina, á differença do Cochij do Malabar. Mas desta feita o não fez pelo que topou no caminho, como logo veremos, e depois descubrio esta enseada sem assentar pazes com o Rey por ser morto, e dous filhos contendiam fobre a herança, com a qual differença Duarte Coelho escapou da furia da guerra, que então andava entre elles, e o mais que fez foi metter os padrões de seu descubrimento. E o que topou no caminho que per esta vez o tornou a Malaca foi a ver vista das lancharas de Perduca Raja, e suspeitando ao que vinham, veio dar nova a Jorge d'Alboquerque. È primeiro que dalli sahissem, ordenou de dar fobre elles, mandando Dom Sancho Henriques seu cunhado a grão presla com dez vélas, elle em hum galeão por Capitão mór, Duarte Coelho em sua naveta, Henrique Leme em huma galeota, Manuel de Berredo em outra, e Diogo Lourenço, Francisco Fogaça, João de Soria, Affonso Luiz, e Fernando Alvares, cada hum em sua lanchara, nos quaes navios iriam té duzentos homens. E porque fossem mais dissimulados, mandou D. Sancho a T ii Hen-

Henrique Leme, que elle com as lancharas fe fosse cozendo com a terra pera tomarem a boca do rio, e elle com Duarte Coelho, e Manuel de Berredo iriam largos ao mar; porque tendo os imigos vista delles, parecer-lhes-hia que eram navios de mercadores, e perderiam o tento da terra, com que os poderiam commetter mais a feu falvo. E tambem se elles quizessem vir dar em Malaca, havia de ser cozendo-se com a terra, e encontrallos-hiam, e como os acolhessem em mar largo, seriam mais senhores delles. Henrique Leme chegado á boca do rio Muar, desejoso de ganhar só aquella honra, mandou huma manchua, que he hum pequeno barco, que entrasse dentro no rio, e lhe fosse descubrir o que faziam as lancharas dos imigos. A qual manchua deo com outra espia delles, que tambem vinha descubrir a boca do rio; e com a mesma cubiça de Henrique Leme de ganhar honra, o da nossa manchua deo na outra, e a tomou, em que houve tirarem de ambas as partes espingardas. Henrique Leme quando ouvio os tiros, parecendolhe que a sua manchua era tomada das lancharas dos imigos, entrou dentro no rio com aquelle impero, fem esperar por seu Capitão, no qual instante huma trovoada que estava prenhe de vento, em elle entran-

# DECADA III. LIV. VIII. CAP. VI. 293

do rompeo tão fortemente, que ante de ver as lancharas dos imigos, foçobráram logo algumas nossas, e outras; e a galeota de Henrique Leme, com a furia do vento, foram dar entre a Armada dos Mouros, que os cercáram logo, e no meio do grande murulho do mar foram a maior parte mortos, e alguns escapáram em huma lanchara de Francisco Fogaça, que veio de noite; e o mais que pode fazer com seus companheiros, foi desalagar a galeota da agua, e salvar alguns. Vinda a manhã, quatro lancharas das dos imigos os vieram demandar, e como gente vitoriosa pelejando foram ter ao galeão de D. Sancho pera mal de outros, que estavam em salvo. Porque D. Sancho com desejo de vingança mandou Manuel de Berredo em a fua galeota, e Francisco Fogaça com a sua lanchara por ter gente fresca, que a outra que escapou não estava pera isto, cuidando que podiam entreter os imigos a não sahirem do rio, e foram a morrer a poder delles por serem Já muitos. E a elle D. Sancho, e Duarte Coelho, que estavam largos ao mar, fezlhes Deos mercê em virem em falvo pera Malaca; porque com a occupação de peleja destes dous não os víram, nem se vieram a elles, leixando lá sessenta e tantos homens afogados, e mortos a ferro. CA-

#### CAPITULO VII.

Como estando D. Sancho Henriques no Reyno de Pacem a buscar mantimentos, foi morto das lancharas de Bintam: e de outros desastres, que os nossos tiveram com esta guerra, que elles faziam a Malaca.

T Odo o damno que os nosfos recebiam nesta guerra era favor a ElRey de Bintam, e dava-lhe tanto credito, e estima, que começou a cobrar entre os Mouros vizinhos a authoridade que tinha perdida de maneira, que sendo os mais destes nossos amigos, e contrarios delle, mudou-fe-lhe esta vontade com a mudança de sua fortuna, fazendo que ElRey de Pam da costa de Malaca, sendo nosso amigo, viesse a casar com huma filha sua em odio nosso, e tiveram este casamento encuberto té ElRey de Bintam fazer alguma boa preza, como fez. Porque como estas lancharas d'ElRey de Bintam não leixavam vir mantimentos a Malaca, ordenou Jorge d'Alboquerque de os mandar buscar per todalas partes. E por chegar então da India André de Brito, a quem o Governador D. Duarte de Menezes dera licença que fosse áquellas partes fazer seu proveito, e elle trazia pera isso hu-

### DEC. III. LIV. VIII. CAP. VII. 295

ma não sua bem concertada, mandou Jorge d'Alboquerque em fua companhia dous juncos, que fossem todos tres a Sião, por ser hum Reyno mui abastado de arroz, e de todo mantimento. Tanto que estas tres vélas foram partidas, com a mesma necessidade mandou D. Sancho no galeão em que andava, e outros dous navios em fua companhia, de que eram Capitaes Ambrosio do Rego, e Antonio de Pina, ao porto do Reyno de Pam, que he na mesma costa de Malaca caminho de Sião, por ser Rey nosfo amigo, e que té então nos vinha do seu Reyno tudo o que nelle havia, sem saber como elle estava aparentado em nosso damno com ElRey de Bintam. D. Sancho pola necessidade em que leixava Malaca, e le aviar mais prestes, tanto que carregou o navio de Ambrosio do Rego, mandou que se sahisse do rio de Pam, e o fosse esperar ahuma Ilha, a que chamam a Pedra branca; e como o navio de Antonio de Pina foi tambem carregado, mandou-lhe que se sahisse do rio, e o esperasse na barra. E parece que assi havia de ser, que espedisse de si as ajudas de sua vida, porque ainda este navio não era posto na barra, quando sahíram trinta e cinco lancharas d'ElRey de Bintam, que estavam pelo rio dentro postas em cilada. E assi se houveram com

D. Sancho, que matarem a elle, e a seu irmão D. Antonio, ambos filhos de D. Affonso Henriques Senhor de Barbacena, e com elles trinta Portuguezes, sómente dous grumetes que leváram por fignal de vitoria a Bintam a quinze de Novembro de quinhentos e vinte e tres. E querendo vir fazer outro tanto a Antonio de Pina, que era já em mar largo, posto que o seu navio era zorreiro, por ser junco, elle a poder de véla lhe escapou com grande perigo: cá vendo que as lancharas lhe hiam tomar a boca do estreito, per onde havia de entrar, que he de travessa pouco mais de hum tiro de bésta, navegou per cima das Ilhas de Çuria Raja, mais por escapar ás lancharas, que por ter a navegação segura, E foi dar comfigo na Jaua no porto da Cidade Agaçum, com que tinhamos commercio, de que adiante veremos o fim de sua fortuna, por contar outro tal desastre, que aconteceo a André de Brito. O qual estando no porto do rio Sião carregado de many timentos, e assi os dous juncos, que dissemos, que foram em sua companhia, foi ter com elles Duarte Coelho, que hia da enseada de Cochinchina, quando foi descubrir correndo a costa do Reyno Choampa. E como era pessoa conhecida no Reyno Sião, polas vezes que lá fora, (segundo já

### DEC. III. LIV. VIII. CAP. VII. 297

escrevemos,) achando André de Brito, e os juncos quasi retidos pelos Officiaes d'El-Rey, per maldades, e cousas que Mouros nossos imigos tinham ordenado, elle os desimpedio, e se veio com elles pera Malaca. E por o seu navio ser veleiro, veio esperallos á Ilha a que chamam Pulo Timam, onde lhes tinha dito que os havia de esperar. Peró como elles tardavam, e elle foube alli da morte de D. Sancho, e a necessidade em que Malaca estava, por lhe acudir, partio-se pera lá, onde chegou a salvamento. Os juncos apartados da não de André de Brito, chegando donde Duarte Coelho fe partira com a nova que lhe deram da morte de D. Sancho, e tambem que as mesmas lancharas tinham tomado a André de Brito em Abril de quinhentos e vinte e quatro, e mortos todos á espada, como era verdade, por se ir alli metter em Pam com desejo de fazer algum proveito, não oufáram de ir caminho de Malaca, e tornáram-se a Sião, aonde depois o mesmo Duarte Coelho per mandado de Jorge d'Alboquerque os foi buscar, leixando já outro desastre feito em Malaca, que foi virem as lancharas com o favor destas vitorias huma noite, e matarem a Simão d'Abreu parente de Antonio de Brito, que estava por Capitão em Maluco, o qual com

as necessidades que tinha o mandou em hum navio. E passando muitos trabalhos, e perigos naquella viagem que fez, por não vir per o caminho ordinario, mas per hum novo que elle descubrio per via da Ilha de Borneo, que he ora mui navegado pelos nossos, vieram as lancharas huma noite ter com elle á ilheta das náos, que he defronte da Cidade de Malaca obra de mil e quinhentos passos. E posto que elle com treze homens que tinha em o navio se defendeo á força de ferro, não se pode defender ao fogo, que os Mouros puzeram a hum jun-co, que estava despejado, que foram trazer do porto da Cidade, por ser alteroso. E tanto que o ajuntáram ao costado do navio, puzeram-lhe o fogo, e o entretiveram té que ambos foram queimados, sem haver na fortaleza quem Ihe pudesse valer. Porque naquelle tempo não havia navio nosso, que lhe pudesse acudir, por todos serem sóra a buscar mantimentos pela costa por a grande fome que havia na Cidade. E Dom Garcia Henriques neste tempo tambem era ido a Bintam a tolher os mantimentos, e fazer a guerra que pudesse; e elle veio de lá com dous navios perdidos, e a gente delles morta per hum ardil que teve Lacsamana Capitão mór do mar d'ElRey de Malaca; e foi per esta maneira. Havendo pou-

### DEC. III. LIV. VIII. CAP. VII. 299

co tempo que D. Garcia Henriques cunhado de Jorge d'Alboquerque era chegado de Maluco, da viagem do qual áquellas partes adiante daremos conta, pola muita guerra que ElRey de Bintam mandava fazer a Malaca, e não lhe leixar vir mantimentos, que era a maior guerra que lhe podia fazer, quiz elle Jorge d'Alboquerque per o mesmo modo fazer-lhe a guerra. E mandou D. Garcia a Bintam com sete vélas, tres navios de gavea, dous caravelões, huma lanchara, e hum calaluz, de que eram Capitaes elle D. Garcia, Roque Coelho de Tanger, Garcia Queimado, João Montei-10, Lucas Rodrigues, João Esteves, e Vasco Lourenço, em que iriam té duzentos homens, em que entravam muitas pessoas nobres. Chegado D. Garcia á boca do rio de Bintam, leixou-se estar esperando que sahisse Lacsamana Capitão d'ElRey pera pelejar com elle de fóra, como lhe mandava Jorge d'Alboquerque, porque dentro no rio era cousa impossivel pola experiencia que tinha das estacas, com que estava tapado, e retrocido, sem navio de quilha poder entrar. E quando Lacsamana não sahisse, que se leixasse estar no porto, como elle fazia no estreito de Cingapura, e lhe tolhesse os mantimentos, e tomassem os que viessem demandar o porto. Lacsamana era afadiga-

do d'ElRey, que viesse pelejar com Dom Garcia; ao que elle respondeo: Senhor, com Portuguezes, e navios de alto bordo não se póde pelejar com as lancharas rasas como eu trago, leixe-me, que eu conheço esta gente, por me ter custado sangue, a boa fortuna anda ora comtigo, eu te vingarei delles, e assi o fez. Porque logo na entrada do rio em hum cotovelo que o encubria, mandou ajuntar as fuas lancharas, e cubrio-as tanto de rama, que pareciam arvores do mato, a quem as visse de longe; e feita esta encuberta, mandou duas manchuas, que viessem esbombardear os noslos. D. Garcia quando as vio tão atrevidas, mandou os dous caravelões trás ellas, as quaes fingindo temor, fe foram recolhendo pera dentro, e os caravelões com acodamento de as tomar não ouviam os signaes dos tiros, que lhe D. Garcia mandou tirar por signal que se recolhessem. Mas parece que aquelle era o seu derradeiro dia, porque sahio Lacsamana tão prestes, e vivo no remo, que primeiro que ellas fizessem volta, as tomou. D. Garcia quando as vio traspôr da vista pelo rio dentro, mandou a Roque Coelho, e a Garcia Queimado que fossem trás elles; mas não fizeram tão pouco em escaparem, porque como o rio todo estava cheio de tranquia, e impedimento pera navios

# DEC. III. LIV. VIII. CAP. VII. E VIII. 301

vios grandes não entrarem, foram dar em fecco, e houveram de ficar alli, fe a maré não viera tão açodada, que os falvou. Vendo D. Garcia este máo princípio, e que não era esta a sua hora, tornou-se pera Malaca.

#### CAPITULO VIII.

De algumas cousas, que os nossos passaram na Ilha da Jaua, em que alguns pereceram per traições de Mouros: e do que Simão de Sousa, e Martim Correa sizeram na Ilha de Banda, onde acháram Martim Affonso de Mello Jusarte em guerra com os naturaes: e como depois cada hum se partio a fazer suas viagens por razão de seu proveito.

P Rimeiro que entremos nas cousas de Maluco, de caminho iremos contando algumas que passáram os nossos, que lá eram, e assi em Banda a fazer commercio da maça, e nóz, que ella tem, e começaremos no que aqueceo a Antonio de Pina, que ainda he parte dos desastres de Malaca. O qual escapando das lancharas de Lacsamana, e atravessando per cima das Ilhas de Curia Raja, (como atrás escrevemos,) veio dar comsigo na Jaua no porto da Cidade Agacim, que he das mais célebres que ella tem, onde com elle veio ter Simão de

Sousa, e Martim Correa, que hiam caminho de Banda, per o qual fouberam a morte de D. Sancho, e os trabalhos que elle passou. Havendo sete, ou oito dias que Antonio de Pina chegára, e como os Jáos he gente atreiçoada, quizeram fazer outro tanto á não de Martim Correa, vindo ante manhã feis lancharas, tres de huma parte, e tres da outra, e commettêram entrar nella. Mas quando acudio Martim Correa, que ás lançadas os fez apartar, lançáram o feito a zombaria, dizendo que mal recebiam a gente, que lhe trazia mantimentos. O que Martim Correa dissimulou, e disse, que comprar, e vender não se fazia ante manhã, que se alevantaria mais o Sol, então o faria, e assi o fez, não consentindo que entrassem dentro, sómente a bordo. Partidos elles, chegou hum homem Portuguez em hum paráo com huma carta a elle Martim Correa, de Manuel Botelho Escrivão de hum navio, que estava mais abaixo em outra Cidade per nome Surubaya: O qual navio era de duas pessoas, de Jorge Soares de Brito, e de Christovão Soares vindos de Malaca fazer alli seu proveito. Na qual carta elle Manuel Botelho lhe dizia como per huma escrava sua soubera que se armavam certas lancharas pera ir dar sobre elles, por isso que tivessem tento em

# DEC. III. LIV. VIII. CAP. VIII. 303

si, ou se partissem, se já estavam prestes. Com o qual recado Martim Correa se foi logo a Simão de Soufa , e por já estarem apercebidos, e não se pôrem em risco do que podia succeder, se partiram ao outro dia pera Banda, aonde era fua viagem. Ao leguinte dia, ou seríam estas do aviso, ou outras, tanto que víram partidos os nosfos navios, como gente magoada, que perdêra aquella preza, faltáram com Antonio de Pina, que estava apousentado em terra, e o matáram, com dez, ou doze Portuguezes, e depois vieram tomar o seu navio com quanto tinha, assi que sugindo de tantos perigos, não pode fugir áquelle da morte, que lhe estava limitada na Jaiia. E Manuel Botelho dando avifo aos outros, não o teve comfigo, ou ao menos os fenhorios delle, que andavam em terra muito descançados em Surubaya, onde tambem foram mortos, e em sua companhia hum Fidalgo per nome Fernão da Silva, com outros feis, ou fete Portuguezes. E querendo alguns paráos nesta revolta vir ao navio polo tomarem, os que ficáram nelle se defendêram mui bem, e fazendo-se á véla pera Malaca, chegáram a falvamento. Tornando á viagem de Simão de Sousa, e Martim Correa, que partíram de Agacim, temendo estas traições, chegáram á Ilha Banda a tem-

po que deram a vida a Martim Affonso de Mello Jusarte. O qual estava de fogo, e fangue com os moradores do lugar Lantor, que he da Ilha Banda, onde se faz commercio da maça, e nóz. Porque sobre differenças que tiveram, tinham queimado hum junco que alli fora ter, e elle estava acolheito em huma tranqueira em terra, que fizera de palmeiras que cortára, com as quaes accrescentou maior odio, por ellas serem arvores de seu mantimento. E sobre isso fez tambem hum junco da madeira de arvores que davam noz, e de outras dos seus pomares de fruito, o qual mandou a Maluco carregar de cravo. E além disso veio a sua gente a tanta soltura, que tomavam o mantimento na praça, sem os querer castigar, necessitados de os não quererem vender. Com o que estava em tanto rompimento, que se recolheo áquella tranqueira sómente com sete Portuguezes, que tinha comfigo, e setenta Mouros Malayos, que vieram pera amarinhar o junco que lhe queimáram; os quaes Mouros estavam já confederados com os da terra pera os matarem, posto que eram casados em Malaca. E quem alli levou Martim Affonso, foi partir elle diante de Pero Lourenço de Mello, e o foi esperar em Pedir a fazer carga de pimenta, pera ambos dahi irem á China

# DEC. III. LIV. VIII. CAP. VIII. 305

e Pcro Lourenço foi-se perder nas Ilhas, que já atrás dissemos. E vendo Martim Affonfo que o tempo da monção pera a China se passava, pareceo-lhe que Pero Lourenço escorrêra, e sería em Malaca, onde o elle não achou, esteve alli perto de hum anno. No qual tempo Jorge d'Alboquerque mandou a D. Rodrigo da Silva filho de D. Henrique Henriques com hum navio pera ir a Banda, e a Maluco; e Garcia Cainho, que era Feitor de Malaca, armou hum junco, e fez huma armação com elle Martim Affonso pera ir carregar de maça, e noz. Chegados elles a Banda, veio alli ter D. Garcia Henriques, que vinha de Maluco, e por a necessidade com que ficava Antonio de Brito, D. Rodrigo se partio pera Maluco, aonde foi morrer de febres. E Martim Affonso ficou alli posto em odio com a gente, e havia mais de oito mezes que isto era passado, quando Simão de Sousa, e Martim Correa chegáram. Os Mouros da terra, que o tinham posto em cerco, vendo os dous navios de Simão de Sousa, temendo que os havia de castigar polo que fizeram, primeiro que elle tomasle o pouso da ancoragem, vieram-se a elle, e fizeram-lhe queixume de Martim Aftonfo dos males que tinham recebido; e elle tambem depois deo suas razões, por o Tom. III. P. II. V não

não terem por author daquellas differenças. Porém como cada hum queria seguir seu parecer, depois as tiveram ambos por duas causas; a primeira por elle Martim Affonso querer que Simão de Soufa com a fua gente tomasse emenda dos males, que os Mouros lhe tinham feito, o que elle não concedeo, porque vinha a fazer commercio, e não guerra. E por esta causa depois de elle Simão de Sousa estar alli, per desordens de alguns de sua companhia os Mouros lhe matáram sete Portuguezes em Lutatam, onde elle estava, em que entravam estas pessoas nobres: Martim de Lemos mui especial cavalleiro, Francisco Veloso, João Vaz, e Thomé Dias Escrivães dos juncos dos armadores, e Martim Correa, o que elle dissimulou, por saber que a soberba dos nossos o merecia, e cumpria-lhe ter a terra em paz, e não de guerra. E a outra causa da desavença entre elles, e Martim Affonso foi, que Antonio de Brito, que estava por Capitão em Maluco, por a muita necessidade em que estava, mandou Galpar Gallo em hum navio, que fora de D. Rodrigo da Silva já falecido, como difsemos: pedindo a elle Martim Affonso, que lhe mandasse todolos mantimentos, que pudesse haver de quaesquer navios, e juncos, que alli estivessem de mercadores de Mala-

Ca, Carried Ca,

# DEC. III. LIV. VIII. CAP. VIII. 307

ca, e isto pola muita necessidade em que estava, mandando-lhe apresentar os poderes que tinha d'ElRey de Capitão daquella Ilha Banda. O qual Gaspar Gallo faleceo de febres em chegando, com que o navio ficou vago sem Capitão; Martim Affonso lançou mão delle, dizendo, que vinha a elle dirigido. Simão de Sousa como tambem trazia provisões do Governador D. Duarte de Menezes, porque mandava que elle fosse Capitão mor de todolos juncos, náos, navios, que fossem ter a Banda, em quanto elle nella estivesse, e aos Capitaes delles que lhe obedecessem; quizera tomar este navio pera o dar a seu sobrinho Francisco de Sousa, dizendo, que elle Martim Affonso podia ir a Maluco em hum junco, que com a vinda delle começou a fazer. Finalmente Martim Affonso de Mello como o navio vinha dirigido a elle, por Antonio de Brito saber que estava elle alli havia tempo, ficou o navio com elle, e feita cada hum fua fazenda, Bastião de Sousa se veio pera Malaca. Em companhia do qual se vieram estes juncos, que lá foram ter, hum de Martim Correa, que elle em Banda comprou por vir nelle, e a fua náo por def-gostos que teve a vendeo a Troilo de Sousa sobrinho de Simão de Sousa, e outro junco era de Martim Affonso de Mel-

Vii lo,

lo, que elle alli fez em lugar do que lhe queimáram. E mandou nelle Antonio Pefsoa, que era Feitor da armação que elle tinha feito com Garcia Cainho, e nos outros dous vieram Martim Pegado de Elvas, e Bastião Pegado. E Martim Affonso de Mello polo que lhe escreveo Antonio de Brito da necessidade em que estava, e proveito que se lá poderia fazer, por a grande novidade que havia de cravo, se foi pera elle em o navio em que veio Gaspar Gallo; e estoutros se tiveram paixões na carga, muito móres trabalhos foram os do caminho. Porque o junco de Martim Pegado, por ser pequeno, e muito carregado, com o primeiro tempo fe alagou, e sómente escapáram na champana, que levavam per popa tres, ou quatro Portuguezes, que nella foram ter á Ilha Bacham, os quaes ElRey mandou a Antonio de Brito Capitão de Maluco. E o junco em que hia Antonio Pelfoa chegou primeiro que os outros á Cidade de Agacim; e como os Jáos estavam levantados pola morte de Antonio de Pina, que contámos, por emendar este mal, sizeram outro tanto a elle, e tomáram o junco assi como hia carregado, e outro tanto quizeram fazer ao de Bastião Pegado, quando alli chegou em companhia de Simão de Soufa, e valeo-lhe cortar as amarras. Assi que

que dos navios que partiram em fua companhia, o seu, e este com outro foram ter a Malaca, e o de Martim Correa deo-lhe hum temporal no dia da partida, e foi ter a tres Ilhas de Banda, onde houvera de fer morto pola gente da terra; e por evitar este perigo se dispoz a navegar bem mal concertado, e foi ter á Ilha Amboino, onde achou Martim Affonso. E como os Mouros, que elle levava, entendêram que não hiam pera Malaca, os mais delles lhe fugiram, e os outros que ficáram, arrombaram o junco; mas Martim Correa lhe acudio. E partidos dalli, chegáram a Maluco a doze do mez de Setembro do anno de quinhentos e vinte e quatro, onde logo foram justicados os Mouros, que arrombáram o junco, e outros ficáram cativos. Contamos esta revolta, que foi a primeira que os nossos tiveram naquella Ilha de Banda, por mostra de outras peiores cousas que entre os nossos passáram, mais causadas da cubiça do fruito que ella dá, que todos pertendem trazer, que da desordem dos temporaes. E ás vezes permitte Deos que da semente da cubiça se colhem os desastres do perdimento dos juncos, e da fazenda que nelles vai, e o dono em cima.

#### CAPITULO IX.

Como Cachil Mamolle irmão bastardo de Cachil Daroez, que andava degredado em vida d'ElRey seu pai, porque seu irmão o não consentia na terra, determinou de o matar, e elle cahio no laço: e do odio que ElRey Almançor teve a Cachil Daroez polo favor que tinha nosso.

PEra enfiarmos as coufas de Maluco, em quanto D. Duarte governou a India, será necessario tornar ao estado em que leixámos Antonio de Brito Capitão da fortaleza de S. João de Ternate, e quando a elle começou a fazer, que foi o anno de quinhentos e vinte e hum, (como fica atrás no fim do setimo Capitulo do quinto Livro desta Decada.) A qual foi fundada com tanto prazer, como depois profeguindo a obra, deo de trabalho aos nossos, por ser officio do demonio urdir, e receber cousas pera fe não effeituar alguma obra em ferviço de Deos; e a primeira foi esta. Em vida d'El-Rey Boleife defunto, pai do Rey Ayallo menino, que então vivia, andava desterrado hum Cachil Mamolle seu filho bastardo, irmão de Cachil Daroez, por travesfuras, e cousas, per que seu pai o lançára fóra de si, e a este tempo estava na Ilha Geilolo.

O qual vendo que seu irmão Cachil Daroez o não queria recolher, e que por razão do governo que lhe a Rainha entregára, (como atrás escrevemos,) e muito favor que tinha de Antonio de Brito, estava tão izento, que fazia pouca conta delle, e de outros homens principaes, começou ordenar com elles, e com a Rainha, per meios que pera isso teve, que não deviam consentir que mais governasse, porque hia tomando tanta posse do governo, que se levantaria com o Reyno. E isto tambem teceo com ElRey de Tidore pai da Rainha, que nenhuma outri cousa desejava senão destruir Cachil Daroez, quanto mais via crescer a obra da nossi fortaleza. E feita a torre da menage con muros, e baluartes de pedra, e cal, e defensões que elle não era costumado ver, via nelles a mesma morte. A Rainha tamben aconselhada por seu pai, e arrependida do poder que tinha dado a Cachil Daroez, pareceo-lhe que este seu poder havia de natar seu filho, e destruir a ella. Finalmerte foi o demonio tecendo huns odios, e suspeitas deste Cachil Daroez, que o irmão Cachil Mamolle determinou dé o matar, e não sem favor, e conselho destas princpaes pessoas, que lhe queriam mal. Mas porque elle isto não podia fazer á face decuberta, veio a Ternate de noite mui-

tas vezes, huma das quaes elle mesmo foi morto mui perto da nossa fortaleza. A sama da fua morte teve duas culpas na opinião da gente: os que queriam mal a Cachil Daroez, a davam a elle, dizendo que soubera vir elle áquella Ilha de noite, que o mandára fazer; outros diziam que as guardas que vigiavam, cuidando fer alguna efcuita, o fizeram, fem faber quem ea. A morte do qual caufou maior indignação contra Cachil Daroez. E como elles fibiam que todo seu poder, e valia proceda de Antonio de Brito, determináram de c matar a ferro, ou com peçonha, como me-Ihor pudessem. E pera isso ElRey de Tidore ordenou hum banquete, o qual queria dar por honra de seu neto em Ternate em fuas casas, que eram perto da nossa fortaleza, onde Antonio de Brito havia de ser convidado, da qual cousa elle foi aviado per Cachil Daroez. Vindo o dia do anquete, pera o qual era chamado, ERey de Geilolo, e todolos principaes destas Ilias, em que se ajuntou grande número de gente, quando vieram chamar Antonio de Brito, estava elle lançado na cama commostra de hum accidente que lhe dera. I per os mensageiros d'ElRey, e da Raima se mandou desculpar, mandando em seu lugar o Feitor Ruy Gago pera receber quella hon-

honra, com que ElRey de Tidore ficou em vão de seu proposito. Passado o dia da festa, em que a mais da gente se foi pera fuas casas, leixou-se ficar ElRey de Tidore, dizendo que queria folgar alguns días com sua filha, e seu neto, e ás vezes o hia visitar Antonio de Brito com mostras de amizade. No qual tempo elle tinha boa guarda na fortaleza, e tudo estava a recado, dissimulando com o Rey, té que se foi bem triste por ver que a obra crescia em mais fortaleza. Porém este trabalho custou a vida a muitos, adoecendo a gente com elle, e com a variedade dos mantimentos, e mais estando debaixo da linha Equinocial. Entre as pessoas que daquella enfermidade morreram, as principaes foram Ruy Gago o Feitor, e ficou no seu officio Duarte de Rezende, que era Escrivão da Feitoria. Estando as cousas neste estado entre Antonio de Brito, e ElRey Almançor de Tidore, crescia o odio cada vez mais, e o credito de Cachil Daroez, porque elle era o que sustentava nossas cousas, com que recebia muita honra delle Antonio de Brito, que pera todos seus imigos era huma dor sem paciencia, a qual se convertia em damnarem a nos no que podiam de maneira, que começáram de lhe fazer guerra a mais dissimulada que pudéram, com mandar que a gen-

te

te costumada trazer mantimentos á praça, não os trouxessem. Além disto aconteceo neste tempo virem alguns juncos da Ilha Banda á Ilha Tidore a buscar cravo, cousa que não podiam fazer. Porque como esta Ilha Banda estava debaixo do senhorio d'El-Rey de Ternate, eram elles obrigados a vir a ella, e não a outra parte; e assi estava assentado com ElRey Almançor que os não havia de receber na fua Ilha, e elle, e elles em odio da nossa fortaleza hiam la vender, e comprar. Antonio de Brito mandou-se per vezes queixar a ElRey Almançor; mas elle deo tão pouco por isso, que ordenou Antonio de Brito de mandar lá huma fusta pera dar cata a alguns juncos que alli estavam, e que achando-lhes cravo, que o tomasse; ao qual feito foi Antonio Tavares, e por lingua Antonio Cabral. Na qual falla parece que se desmandou muito, com que ElRey ficou escandalizado, e muito mais por irem dar cata a hum junco, que tinha tomado hum pouco de cravo em tempo que a gente delle era em terra. E aconteceo que com hum tempo que veio subito, a susta soi ter á costa, e os Mouros como víram os nossos em terra, matáram todos, e assi alguns escravos que remavam, o qual feito disseram a Antonio de Brito que fora per mandado d'ElRey.

E mandou-se queixar a elle da morte daquelles homens, e que devia mandar castigar os que tal obra fizeram; ao que ElRey respondeo com palavras, mostrando ter dislo muito pezar, e que quanto aos authores de tal obra, que ahi os mandava pera delles tomar emenda. O que Antonio de Brito houve per hum grande desprezo, por serem estes homens que mandava muitos cives, e que elle por outros delictos tinha condemnados á morte. Finalmente daqui se moveo que Antonio de Brito assentou com Cachil Daroez, que era melhor fazer descubertamente a guerra a ElRey de Tidore, porque ella faria que não profeguisse em taes obras com titulo de amigo, as quaes havia de usar por ser mui manhoso, em quanto não fosse castigado. E pera se esta guerra-fazer com melhor côr, fez Antonio de Brito per meio de Cachil Daroez ajuntar ElRey, e a Rainha com todolos principaes do Reyno, e lhe propoz esta injúria, e damno que tinha recebido d'ElRey Almançor, e assi outras cousas, que todas eram signaes de imigo. Dadas per elle muitas razões, e taes que a Rainha, e todolos seus não tendo que responder em contrario; disseram que a guerra se movia justamente, pois ElRey Almançor taes cousas consentia. E porém disse a Rainha, que ella, e

seu filho queriam ir estar primeiro á prática com seu pai, per ventura cessariam estes movimentos de guerra. A qual vista foi no mar, onde Almançor veio, e em lugar de paz, consultáram como fariam guerra á fortaleza, do que Cachil Daroez, como homem que trazia escuitas nas cousas que se moviam contra nós, foi logo fabedor. E o que mais affirmou ser isto verdade, foi tollierem totalmente os mantimentos, que vinham á praça, de que a fortaleza se mantinha, e não se podia haver huma gallinha pera hum doente a pezo de ouro. Cachil Daroez, a quem Antonio de Brito fazia queixumes destas cousas, respondeo-lhe, que ante que o negocio viesse a mais mal, seu conselho era que lançasse mão da Rainha, e d'ElRey, e os trouxesse á fortaleza, e os tivesse nella em modo de refens, em quanto a não tinha acabada, e estava tão pobre de gente, como havia nella, e isto fosse logo ante que a Rainha se acolhesse pera a serra, onde tinha sabido que se queria ir com todolos filhos. Antonio de Brito dando conta aos principaes da fortaleza, polto que houve muitas dúvidas sobre o caso, assentáram per derradeiro este ser o remedio mais seguro por não morrerem todos á some. Ordenado o dia que isto havia de ser, escolheo Antonio de Brito quarenta, ou cin-

coenta homens, aos quaes mandou rodear as cafas d'ElRey, e que lá achariam Cachil Daroez, que daria ordem como haviam de trazer a Rainha, e ElRey, e elle hia logo trás elles. Chegando es nossos onde estava ElRey, sentindo a Rainha a gente, como mulher culpada, e que receava alguma cousa, se poz em salvo, leixando os silhos, ElRey, e Cachil Dayalo, e Cachil Tabarija, que era o menor. Aos quaes Cachil Daroez não confentio tocar algum dos nossos, dizendo, que as pessoas Reaes haviam de ser levantadas pelos de sua linhagem; e chegando a ElRey, com muita veneração o tomou nos braços, e mandou a dous homens Fidalgos, que tomafsem a seus irmãos, e os leváram todos tres ao collo. O rebate foi logo dado na Cidade; e sahindo com elles já fóra dos seus Paços, chegou Antonio de Brito, e os levou com aquella mesma honra, e acatamento. Postos em cima em hum apousentamento da torre onde lhe estava ordenada, como a seu modo, e como Rey que era, foi tanta gente derredor da fortaleza, que foi necessario a Antonio de Brito chegar a huma janella, e per meio de Cachil Daroez lhe fez hum razoamento, todo fundado no serviço d'ElRey seu Senhor, e segurança de sua pessoa, e por assocegar o

animo de algumas pessoas, que queriam metter aquelle Reyno em revolta. E que lhe lembrasse quanto ElRey Boleife tinha encommendado a todos a amizade dos Portuguezes, e quanto procurára aquella fortaleza, que alli viam feita, a qual estava toda offerecida com quantos Portuguezes nella houvesse ao serviço d'ElRey, pera lhe defender seu Reyno, e estado de seus imigos. E que soubessem certo que ElRey estava tão contente, como nos braços de sua mai, e assi seus irmãos. Per este modo Cachil Daroez como homem prudente lhe disse taes cousas, com que todos se tornáram pera fuas casas contentes do que era feito. E por mostra de mais segurança da pessoa d'ElRey, Cachil Daroez ordenou que tres, ou quatro pessoas nobres do serviço d'ElRey se viessem pera o servirem, e que nos seus Paços lhe fizessem o comer, e pera seus irmãos, e de lá o traziam feito pera as pessoas que o acostumavam fazer. Como Antonio de Brito teve este penhor, per conselho de Cachil Daroez, com trombetas mandou denunciar guerra contra ElRey de Tidore, e prometter a qualquer homem que lhe apresentasse a cabeça de hum dos feus moradores, que lhe daria hum tanto. E como aquella gente he belicosa, e cubiçosa, foi tamanho o alvoroço nelles de prazer,

que os mantimentos pera os nossos vieram logo á praça, e eram tantos os faltos que se faziam na Ilha por ganhar o premio, que em poucos dias mandou pagar Antonio de Brito mais de seiscentos pannos. E além desta guerra, que fazia a gente commum em seus paráos, mandou Antonio de Brito armar hum navio pera ir fobre o porto da Cidade Tidore, e lhe defender todolos mantimentos, e cousas que lhe hiam de fóra, a capitanía do qual deo a Jorge Pinto da Silva. O qual estando prestes pera partir, chegáram Martim Affonso de Mello Jusarte, e Martim Correa, que (como atrás escrevemos) ambos se ajuntáram em companhia pera vir áquella parte. Com a qual chegada Antonio de Brito deteve Jorge Pinto té ver o que faria, por não ir só, esperando que com estes dous Capitaes, e gente que traziam poderia fazer a guerra a Ternate mais poderosamente. Passados os primeiros dias que estes novos hofpedes descançáram, teve Antonio de Brito conselho com elles, e com Cachil Daroez. Porque como era homem fiel a nós, e cavalleiro de sua pessoa, e de grão conselho pera aquelle negocio da guerra, convinha ser presente. E assentáram que fossem chamados todolos principaes, e amigos, e vaf-fallos d'ElRey de Ternate de todolas Ilhas

a elle vizinhas, que o viessem ajudar com todo seu poder, os quaes neste ajuntamento, por ser muita gente, se detiveram mez e meio. No qual tempo, porque quando fossem tomassem a ElRey Almançor mais necessitado, mandou Antonio de Brito ao mesmo Antonio Pinto, que em o navio que tinha armado fe fosse lançar sobre o porto da Cidade Tidore, e com elle foi Lionel de Lima hum Fidalgo mancebo em hum zambuco, os quaes atormentáram bem a Cidade huns dias que alli estiveram em lhe tolher os mantimentos. E como os Mouros víram que o modo delles era em apparecendo o navio, ou barco que se vinha pera a Cidade, logo hiam a elle, ordenáram de os acolher per este seu modo, mandando de noite huma coracóra, que são navios leves de remo, que a outro dia apparecesse ao mar, como que vinha com algum mantimento da Ilha Geilolo, que esta defronte. Etanto que os nossos navios fofsem a elle, se fizesse em outra volta, como que se acolhia a hum seio, que a mesma Ilha Tidore fazia, onde estava huma calheta, a de dentro da qual haviam de estar certos paráos em cilada. E na entrada da calheta estava hum recife de pedras, que a agua lavava de maneira, que se não viam, e per cima podia entrar barco leve, fazen-

do conta que este recife sería huma rede, em que elles esperavam caçar, e assi foi. Porque tanto que amanheceo, vista esta coracóra, Jorge Pinto por lhe cahir mais á mão, se foi a ella. É como hia alvoroçado com o remo teso quasi a prôa sobre a popa delle, como galgo fobre as ancas da lebre, entrando na calheta, encalhou, por fer navio pezado, e de quilha. Ao qual lo-go fahíram os paráos; e posto que Jorge Pinto pelejou como cavalleiro que era, todavia elle ficou alli morto com seis Portuguezes, e quarenta remeiros que hiam com elle. Lionel de Lima quando de longe vio a peleja de Jorge Pinto , acudio-lhe ; mas não oufou de entrar no recife , por não ficar da mesma maneira encalhado, e mais era já tão tarde este seu chegar, que não aproveitára. Os Mouros dos paráos não fe contentáram com este feito, que lhe succedeo segundo cuidáram, mas ainda por mostrar a seus vizinhos a vitoria, cortáram as cabeças aos nossos, e foram-se a huma Ilha chamada Moutel, meia legua de Tidore, (por esta Moutel ser do senhorio de Ternate,) e com grande festa em seus paráos embandeirados do mar mostráram as cabeças dos nossos da terra, perguntandolhes se as conheciam, e que levassem esta nova ao Capitão Antonio de Brito. O qual Tom. III. P. II.

como isto soube per estes moradores de Moutel, mandou logo vir Lionel de Lima pera prover ao diante nesta guerra, que teve tão mão princípio.

## CAPITULO X.

Como ateada a guerra entre os nossos, e ElRey Almançor de Tidore, ainda que no princípio della acontecéram desastres com morte, e feridas de alguns dos nossos, por sim de alguns grandes damnos que El-Rey recebeo, veio pedir paz a Antonio de Brito, que lhe elle não concedeo.

A O tempo que aconteceo este desastre eram perto de mil e quinhentos homens juntos na Cidade de Ternate, todos convocados pera esta guerra contra ElRey Almançor. E tendo Antonio de Brito confelho sobre este caso aquecido, e proseguimento da guerra com os Capitaes, que vieram de Banda, Cachil Daroez, e outros mandarijs principaes, propostas muitas consas de huma, e de outra parte, assentou-se que era mui bem proseguir na guerra; porque era a melhor conjunção que podia ser, por ser junta tanta gente pera servirem El-Rey, com animo de morrerem por elle, e mais por não parecer fraqueza nossa, que com o primeiro damno perdiamos o fervor

daquella guerra. E ordenou-se assi, que Martim Assonso de Mello como principal pessoa se partisse logo em hum navio, e com elle Lionel de Lima, e Martim Correa em outros, e se fosse lançar sobre a calheta, onde matáram Antonio Pinto, e alli esperassem Cachil Daroez, o qual havia de partir com huma frota de cem paraos, com toda a gente da terra que era junta, e assi se fez. Chegado Martim Affonso ao lugar ordenado, porque estava ocioso esperando Cachil Daroez, e hum Gaspar d'Almeida, que hia em sua companhia saber huma Aldea junto da agua huma legua donde estavam, disse, que lhe parecia bem que aquella noite a fossem queimar, o que Martim Assonso approvou, e apercebeo pera isso dous paráos, e dous bateis com té quarenta homens. E porque determinou dar nella ante manha, partio-se de noite por não ser visto da Cidade Tidore, porque havia de passar ao longo della pera ir á Aldea que estava além. E por mais que elle Martim Affonso se despachou, por lhe ser contrario o vento, era já alto dia quando passáram per ante a Cidade. O porto da qual estava cheio de paráos de guerra; e quando víram que os nossos não eram mais que quatro vasilhas tão pequenas, entendêram que hiam dar no lugar, X ii e fo-

e foram-se trás elles, com proposito, que como elles faltassem em terra, de lhe tomar a embarcação. E porque Martim Affonso chegando ao lugar, cahio no ardil que elles levavam, fez huma volta sobre elles, e com os berços, e artilheria os enxutou longe ao mar, e tornou-se a huma calheta que o lugar tinha. Os moradores do qual com o temor da guerra que com elles tinhamos, leixáram a povoação de baixo, que seriam algumas dez, ou doze casas, por ser de pescadores, com huma mesquita, e subiram-se em cima de huma rocha de pedra viva, que estava em hum teso pouco affastado da Aldea. Martim Affonso por não ir de balde, determinou de sahir em terra; e chegando ao pé da fraga da penedia, não acháram outro caminho senão huma vareda entaliscada com os penedos de huma parte, e da outra, que hum homem despejado teria bem que sazer em ir per elle acima. E no meio desta subida, onde era mais estreita, estava hum paráo atravessado como defensão da passagem, pera no tempo da necessidade, vindo os imigos a elles, o lançarem fobre elles, e mais acima outro polo mesmo modo. Martim Correa como hia diante, e vio cousa tão difficultosa, começou de bradar com Gaspar d'Almeida porque os enganá-

ra. Ao que elle respondeo: Ao tempo que eu vim a este lugar, não sabia que tinha este minhoto o ninho tão alto. Martim Correa em modo de graça disse: Pois eu hei de ver estes minhotos como estam aninhados; e começou de ir adiante té chegar aos paráos; e achando ir diante si hum Gomes Botelho Clerigo, perguntou-lhe onde hia? respondeo: Vou lançar aquelle pardo don-de está, pera termos lugar de ir, e subir-mos acima. Pois assi he, disse Martim Correa, eu vos quero por companheiro, e ambos o foram lançar. Vendo isto Francisco Lopes Bulhão, que estava em baixo com Martim Affonso, que Martim Correa achára caminho, como era cavalleiro, e tinha grandes pontos nisso, soi-se pela vareda acima ajudar a lançar o outro fegundo, e assi o sizeram, que fez tamanho estrondo, vindo pelos penedos abaixo, que acudíram os Mouros de cima. E vendo que os nossos encaminhavam a elles, começáram ás pedradas, e com galgas de pedra tão furiosas a defender irem adiante, que conveio a Martim Correa, e aos outros metterem-se debaixo de huma lapa, que fazia huns penedos, té que Martim Affonso chegou com a gente, e começáram com as espingardas apartar os Mouros de cima por não tirarem mais. Na qual chegada da gente co-

mo o lugar era estreito, e huns queriam ir por cima dos outros, acertou hum dos nossos espingardeiros fazer hum tiro, e não lhe querendo a polvora tomar fogo, abaixou-se pera a concertar. E estando nisto, parece que lhe ficou alguma faisca na escorva, com que desparou a espingarda, e foi dar pelo hombro direito a Martim Affonso, passando-lhe os bocetes da malha, té entrar dentro no corpo. Ao qual desaftre acudio logo Martim Correa, e tirados os bocetes, que víram bufar o fangue, porque parecia a ferida mortal pelo lugar onde foi, o trouxeram a hum batel, apertando-lhe a ferida com huma touca do mefmo Martim Correa, que lhe servia de capacete. E foram-se com esta empreza tão mal acabada, que se rematou em queimarem a mesma mesquita, e casas que alli estavam. Tornados todos á calheta onde eftavam os navios, foi mandado Martim Affonso em hum paráo á fortaleza a se curar, e Martim Correa se leixou ficar com os navios na guarda da Cidade té vir Cachil Daroez com a gente que ficava ordenada. Mas Antonio de Brito sentio tanto este desastre, que entreteve Cachil Daroez, e logo ao outro dia mandou vir Martim Correa com determinação de totalmente leixar a guerra, temendo que com aquelles de-

desastres viesse a perder tanta gente, que não tivesse quem lhe defendesse a fortaleza, porque não tinha per todolos Portuguezes que eram juntos, mais de cento e vinte. Peró como Cachil Daroez tinha mettido nefte negocio muito cabedal, e junto muita gente, e tambem mostravamos grande fraqueza por causa de dous desastres desistir logo da guerra, concedeo-lhe Antonio de Brito ir elle com toda a gente da terra tomar hum lugar chamado Mariaco, situado no meio da Ilha em hum teso, que pare-cia de todalas partes, principalmente da face que estava contra a Ilha Ternate, onde tinhamos a fortaleza. E a razão que o moveo a dar neste lugar, foi por ser o mais nobre, e o melhor da Ilha, onde antigamente os Reys della estavam; mas depois por causa do commercio dos navios que alli hiam buscar o cravo, se desceo ElRey á fralda do mar, fazendo novamente a Cidade em que estava. Na qual viagem logo no commettimento do caso aconteceo outro tal desastre a Francisco de Sousa, que hia por Capitão dos Portuguezes, per esta ma-neira. Cachil Daroez como levava muita gente, tanto que chegáram ao porto, encaminhou a Francisco de Sousa per hum caminho mais breve pera o lugar Maria-co, e disse-lhe, que com o corpo da sua gen--

gente havia de rodear per outra parte, pera encavalgar a serra onde elle estava assentado, e que viria dar nelle; como désse, que daria huma grita, a que elle Francisco de Sousa acudisse. Assentado este modo, fazendo Francisco de Sousa de vagar seu caminho direitamente ao lugar, como os Mouros se vigiavam, e sentiram que vinha per o caminho ordinario, descêram ao encontro delle com huma grande grita. Francifco de Sousa parecendo-lhe que era Cachil Daroez, que entrava já no lugar, apressadamente foi dar nos contrarios. Na qual revolta foi elle ferido em huma perna com a espingarda do mesmo espingardeiro, que ferio a Martim Affonso, por fer hum homem hum pouco embaraçado quando vinha ao usar de seu officio. Parece que o temor o tornava no que devia de fazer; e se Cachil Daroez não acudíra, houvera-se de fazer mais mal, que serirem quantos feríram dos nosfos. E por salvar a pessoa delle Francisco de Sousa, tornouse aos batéis, mandando elle, e os feridos a Antonio de Brito, aqueixando-se delle guardar tão mal a ordem que lhe dera: que lhe pedia que se não agastasse, que elle somente com os seus queria proseguir naquella cousa, e que não se havia de ir dalli té lhe sua mercê mandar Martim Cor-

rea, por ser homem mais maduro, e usado na guerra que Francisco de Sousa, por fer ainda mancebo, e novo nella, e com Martim Correa viessem de quinze té vinte Portuguezes, e que não queria mais. Anto-nio de Brito totalmente com este terceiro desastre poz-se em não querer mais proseguir na guerra, e assi o mandou dizer a Cachil Daroez, e que espedisse a gente; mas elle como era homem cavalleiro, e por não perder seu credito, e tambem não dar gloria a seus imigos, leixou a sua gen-te onde estava encommendada a hum seu Capitão; e tanto pode com suas razões, que houve Antonio de Brito por bem que fosse com elle Martim Correa com té vinte homens. E escreveo a Lionel de Lima, que estava sobre o porto de Tidore pera lhe tolher os mantimentos, que se fosse pera Martim Correa com alguns homens, leixando o navio a bom recado, o que elle fez, levando comíigo quinze homens. Este lugar de Mariaco, como dissemos, estava em hum alto todo cercado de madeira mui grossa, e basta, com travessas de outros paos per dentro pregados com prégos grof-los, e suas guaritas em cima em partes pera defender a subida, e por causa do re-bate que lhe deram, estavam com dobrada artilheria, e gente. E posta toda em cima

assi a de Cachil Daroez, como a nossa, quiz Martim Correa dar huma vista ao afsento do lugar, e tomou logo posse de duas serventias, onde poz homens. E na que hia contra Tidore poz hum berço de metal, e com elle Lionel de Lima, donde podia fazer muito damno ao lugar, por lhe ficar ao fob pé, e mais defenderia se algum soccorro lhe viesse per aquella parte. E depois que andou notando, e per onde era mais facil entrada, primeiro que começalse a fazer alguma obra, foi-se a hum val-Je ahi perto, onde Cachil Daroez estava lançado com sua gente logrando a frescura de huma ribeira, que corria mui graciosa, por desencalmar da calma grande que fazia. E entrando Martim Correa per entre a gente, que estava toda bem descançada, como queni queria primeiro ter a sesta, e vinha de vagar a cercar o lugar, começou-The a dizer: Sus, sus, he tempo, vamos a fazer nossa obra. Ao que elles respondêram: Ainda não nos chegou a vontade; porque elles em quanto lhes não vem aquelle furor de pelejar, ninguem os move. Cachil Daroez vendo Martim Correa como vinha apressado, disse-lhe: Logo me vou trás elle, porque esta gente eu sei como se quer, e não se move senão a seu modo. Martim Correa como vio o seu vagar, tornou-

fe, e levando comfigo fete, ou oito man-darijs delles, homens feus amigos, que fe prezavam de cavalleiros, e com outros tantos que o quizeram seguir, foi-se pôr em huma parte da cerca, que tinha os páos mais ralos, e não tão fortes, por ter de dentro huma parede de huma cafa comprida, que encubria aquella entrada, a qual Martim Correa tomava por mais segura, porque entrando na casa, ficava já além da cerca dentro na povoação, e defendido com as paredes da casa. È determinando-se de entrar por aquella parte, mandou chamar Lionel de Lima, que estava em guarda do berço, e trouxe comsigo alguma gente; ao qual deo conta de sua determinação, e elle respondeo que tal não fizesse, por ser cousa mui perigosa, e que elle tinha huma carta de Antonio de Brito, em que lhe mandava, que commettendo elle Martim Cortea cousa de tanto perigo, que lhe requeresse de sua parte que tal não fizesse. E sobre isso tirou huma carta, e começou de a ler diante da gente em alta voz que ouvissem todos, amoestando-lhe que obedecessem a seu Capitão mór. Ao que Martim Correa respondeo: Senhor Lionel de Lima, Antonio de Brito me dava hum regimento, quando determinou de eu vir a este negocio, e eu lhe respondi que não tinha já ida-

idade pera ler regimentos, que o leixasse em mim, e não me atasse o entendimento, e as mãos; vossa mercê se vá embora guardar o berço com a gente que lá tendes, leixai-me esses bomens que trazeis, se comigo quizerem ficar. Peró como elles queriam mais obedecer ás palavras da carta de Antonio de Brito, que ás de Martim Correa, seguiram a Lionel de Lima. Somente Joanne Mendes hum cavalleiro, (como o era de sua pessoa, ) disse a Martim Correa: Eu, senhor, não tenho mais companhia comigo, que esta chuca, e adarga, que trago nas mãos; se vos eu contento com ellas, vamos aonde quizerdes, que eu vos acompanharei té morte. Martim Correa dando publicamente a Joanne Mendes os agradecimentos de tão honradas palavras, chegou-se a elle passo, e disse-lhe o que havia de fazer. È porque desta banda de fóra ao longo dos páos, per onde elle esperava entrar, estava huma canicada, disse Martim Correa aos mandarijs que com os seus criados a derribassem, e vissem se tinham os Mouros mettidos per alli alguns estrepes de peçonha, cousa entre elles mui usada. Derribada a caniçada, e o lugar feguro da suspeira dos estrepes, chegou-se Martim Correa, e per hum canto abalou hum páo daquelles com tanta força, que o moveo per hu-

huma parte per onde entrou de ilharga, e trás elle dous criados seus com espingardas. Joanne Mendes, que tambem andava buscando entrada per alguma parte, como vio Martim Correa entrar, foi-se trás elle, e assi hum dos mandarijs que o seguiam. Os Mouros como sentíram sua entrada, assi das guaritas, como de dentro, a pedradas, fréchadas, e zargunchos offendiam bem; e o primeiro fignal que tiveram de boa ventura, foi que andando entre elles hum Mouro honrado parente d'ElRey de Tidore, muito assignado, governando os outros, fez tão boa ponteria hum dos espingardeiros, com que o derribou. Sobre o qual caso Lionel de Lima, do lugar onde estava por ser alto, vendo o trabalho em que Martim Correa andava, acudio com fua gente, e juntos todos em hum corpo, começáram a ferir os Mouros de maneira, que fizeram huma boa praça. A este tempo foi dado nova a Cachil Daroez como o lugar era entrado dos nossos, e com alvoroço, bem como huma banda de estorninhos desce a huma arvore onde se quer pousar, assi a sua gente foi em hum avoo sobre as tranqueiras, e dahi entráram na povoação, fazendo maravilhas nos Mouros que estavam dentro, sendo todos homens de peleja. Porque as mulheres, e filhos tinham

postos em suas fazendas lá por dentro da ierra, receando esta entrada nossa; alguns dos quaes, que seriam té cento e tantos homens, cuidando que podiam fegurar a vida, fubiram-se em humas arvores altas de fruito da terra, que os moradores tinham postas nas portas pera sombra. Os contrarios, que era a gente de Cachil Daroez, não faziam senão derribar nelles ás fréchadas, como se foram aves de caça, sem lhes aproveitar entregarem-se por cativos. A este tempo estava Martim Correa assentado sobre hum assento a huma porta, que se não podia bem affirmar sobre huma perna, que tinha ferida, de hum arremesso, que The fizeram á entrada; e quando foube a crueza que os debaixo usavam com os de cima da arvore, chegou lá, e não havia remedio com Cachil Daroez que quizesse dar vida áquella gente, que se entregava, dizendo ser antigo costume, e quasi antre elles religião, que não podiam quebrar; que quando algum Rey, ou pessoa em seu nome era em guerra, e os imigos ante de virem a pelejar se não entregavam, depois não lhe davam vida. Nesta prática parece que hum dos de cima desesperou da vida, e por se vingar leixa-se cahir da arvore, e tanto que foi no chão, arremetteo a hum dos nesses com hum criz, que he arma co-

mo as nossas adagas, e metteo-lho pelos peitos; mas elle foi logo feito em selada, sem lhe ficar membro inteiro, a qual cousa azedou mais Cachil Daroez. Todavia Martim Correa não podendo ver a carniceria que os Mouros faziam em descabeçar, e andar ás rebatinhas a quem levaria huma cabeça delles, como se fora huma fruita muito golosa, que se lançava da arvore, moveo a Cachil Daroez com esta razão, dizendo ser aquella guerra feita em nome d'ElRey D. João de Portugal, e não d'ElRey de Ternate, com que elle concedeo recebellos com feguro das vidas. E pera isto foi necessario fazer huma certa ceremonia, segundo seu uso, quando concedein tal cousa, que foi mandar trazer huma pouca de agua, e lançada pelo punho da espada, a bebeo pela ponta. Martim Correa acabada a fua ceremonia, tornou-se assentar onde estava, em quanto os Ternates andavam a descabeçar os corpos mortaes dos Tidores, por não haver já mais que fazer; mas primeiro que se elle fosse dalli, se vio em maior perigo, e trabalho, que em todo aquelle feito; e o caso soi este. Tem o demonio tanto poder, que tem semeada per todalas gentes huma opinião de honra de cavalleria; e quanto elles são mais barbaros, mais barbaramente usam no venci-

men-

mento de seus imigos. Das quaes opiniões vem que naquellas partes o maior fignal que hum homem póde levar de guerra pera ser estimado de cavalleiro, e receber accrescentamento de seu Rey, he levar muitas cabeças de feus imigos, e não fe tem em conta se os matou elle, ou não, leve-as huma vez, que isto basta pera ser tido por cavalleiro. Com a qual gloria de honra vinha hum Mouro dos Ternates com duas cabeças atadas huma na outra ao pefcoço, correndo-lhe o fangue pelos peitos, mais contente, que se trouxera hum sio de perlas com duas joias muito ricas. Trás o qual Mouro vinha outro, e de quando em quando tirava-lhe de huma das cabeças que lhe queria tomar, e o que era senhor del· las, arremettia a elle com grande furia, defendia-se delle com as mãos, e doestos da lingua. Chegados com este entremez onde estava Martim Correa, começou o velho com grande paixão dizer : Senhor, valeime aqui; dizei a este homem que me dê huma cabeça destas, porque sou senhor de bum parão, e não tenho nenhuma pera levar nelle pera minha honra, e elle leva duas sem ter pardo. Martim Correa cuidou que não fazia tanto mal, começou de rogar ao das cabeças que désse áquelle homem honrado huma das que levava; ao

que elle respondeo, que não dormira elle a sésta no valle onde os fora buscar, e houvera cabeça; mas sem suor, e seu sangue querer ganhar honra, que não estava em razão, porque a honra era filha do trabalho, e a preguiça madre da baixeza. O outro dava desculpas, e matava-se, pedindo a Martim Correa que em toda maneira lhe houvesse huma daquellas cabeças; o qual querendo lançar mão do fenhor del-las, pera lhe tomar huma, deo dous pullos pera trás, bradando como fe fora hum homem só, que o querem roubar ladrões; a que logo acudíram alguns tão indignados, como que queriam defender aquella força de maneira, que os leixou Martim Correa litigar em sua honra. Acabado de se desembaraçar delles, em que se mais detiveram, que no vencimento, mandou per parte poer fogo ao lugar. O qual como era de madeira, e bem secca, começou de lavrar de maneira, e fez tamanha luz, que vinda a noite, parecia huma ferra de labareda, que foi vista da nossa fortaleza, e deo fignal aos nossos da vitoria que tinha havida Martim Correa. O qual embarcado com toda a gente a requerimento de Cachil Daroez, passou pela Ilha Maquiem, a metade da qual era d'ElRey Almançor de Tidore, e a outra d'ElRey de Ternate. E Tom. III. P. II.

chegando a hum lugar dos de Tidore, que estava á borda da agua, mandou Cachil Daroez chamar alguns dos moradores, amoftrando-lhe as cabeças que levavam dos Tidores, dizendo que se fizessem vassallos d'El-Rey de Ternate, e não curassem d'ElRey Almançor, e fenão, que fahiriam logo em. terra a lhe fazer outro tanto. Finalmente estes com trazerem logo presentes, e outros que tambem se deram, e outros que foram conquistados a ferro, sahindo os nossos em terra, não se foram daquella Ilha sem toda ficar por d'ElRey de Ternate. E não tardou muitos dias depois que Martim Correa chegou a Ternate, onde foi recebido com muito prazer, e honra, que per ordem de Cachil Daroez elle Martim Correa foi á Ilha Batochina, hum lugar chamado o Gáne, que era d'ElRey de Tidore, sessenta leguas de Ternate, o qual destruio, e assi houve muitas vitorias dos Tidores no mar, fervindo já neste tempo de Capitão mór do mar, e Alcaide mór da fortaleza, que lhe Antonio de Brito deo pelos serviços que alli fez. Com as quaes vitorias El-Rey Almançor se vio tão perdido, e atribulado, que mandou pedir pazes a Antonio de Brito, que lhe elle não concedeo, porque o temor deste assombrasse os outros vizinhos a não quebrarem a nossa amizade,

como este quebrou. E porque estas cousas já foram feitas no sim do anno de quinhentos e vinte e quatro, e na entrada de vinte e cinco, em que na India estava o Conde da Vidigueira Almirante dos mares della, de que veio por Viso-Rey pera a governar, leixaremos as mais deste Oriente pera seu tempo, por escrever as que elle passou depois que partio do Reyno de Portugal, e nellas começaremos o Livro nono desta terceira Decada.

Y ii

DE-

# DECADA TERCEIRA. LIVRO IX.

Dos Feitos, que os Portuguezes fizeram no descubrimento, e conquista dos mares, e terras do Oriente: em que se contém as cousas, que se nella fizeram, em quanto o Almirante Conde da Vidigueira soi Viso-Rey naquellas partes: e assi do tempo que D. Henrique de Menezes as governou.

#### CAPITULO I.

Em que se escreve o modo que se tem na eleição da pessoa do Governador da India: e quando falece, como o succede a pessoa que lá está: e como o anno de quinhentos e vinte e quatro ElRey D. João mandou o Conde da Vidigueira por Viso-Rey á India: e do que passou no caminho té chegar a Goa.

Uitas cousas leixam de escrever os Escritores da historia por serem mui sabidas, e notas aos vivos daquelle Reyno, e tempo, em que elles escrevêram, donde se segue sicarem elles sepultados no decurso do tempo, cuja memo-

#### DECADA III. LIV. IX. CAP. I. 341

moria he mui fraca, senão he ajudada da escritura. Porém quando em alguma particular achamos coufa do que elles não fizeram menção, ora feja de caso aquecido, ora de costume, e governo da nossa propria patria, deleitamo-nos muito com esta tal novidade, e ás vezes tomamos a mesmacoufa passada pera exemplo do presente governo. E porque a principal que a India tem he a pessoa do Governador, e Capitão geral della, diremos aqui o modo de como he eleito quando daqui parte, e o juramento que lhe dam, e quando acaba o seu tempo, o que faz na entrega do proprio cargo áquelle que deste Reyno vai provído em seu lugar, e tambem per que modo succedeo o que lá está, quando algum falece. Porque ainda que estas cousas a nós os presentes sejam commuas, podem ser conhecimento aos estranhos de como governamos aquelles estados do Oriente, e os nossos que depois vierem, faibam como se conservou per bom conselho; pois muitas das cousas per que se elle descubrio, e conquistou, que foram obras de seus avôs, esta nossa escritura os tem feito herdeiros da honra, que vertendo seu sangue elles ganháram. O Governador que deste Reyno he enviado, sempre na eleição delle se tem esta consideração, que seja homem de lim-

po

po fangue, natural, e não estrangeiro, prudente, cavalleiro, bem costumado, e que se tenha delle experiencia em casos semelhantes de mandar gente na guerra. E por evitar os artificios que sempre ha nestas eleições ácerca dos Officiaes, e pessoas do conselho d'ElRey, com os quaes elle consulta estas cousas, donde se pode preverter esta sua ordem de eleger, além das cousas que este eleito pera Governador jura de guardar, e cumprir, pondo corporalmente as mãos nos Evangelhos, he que per si, nem per outrem pedio, nem requereo o tal cargo. Porque quer ÉlRey que huma tão grande cousa, como he ser Governador da India, não feja havida per requerimento, fómente per eleição. E as outras cousas que jura ácerca de fazer, e guardar justiça, cumprir os regimentos d'ElRey que lhe forem dados, e não receber ferviços, e peitas de todo genero de homem, e que proveja os cargos, e officios aos criados d'ElRey, e não aos seus, e outras cousas que ha de guardar; he hum temor ouvillas, quanto mais confiar hum homem que as póde inteiramente cumprir. E não dá S. Paulo tantas partes a hum Sacerdote, que ha de acceitar a Dignidade Episcopal pera ser acceito a Deos; quantas em seu modo hum Governador da India jura primeiro que en-

#### DECADA III. LIV. IX. CAP. I. 343

tra nesta religião, que geralmente dura pouco mais de tres annos. E prouvesse a Deos que no primeiro anno de feu noviciado guardassem alguns a meia parte do que os obriga o juramento; porque se assi fosse, não veriamos em elles chegando a este Reyno os libellos, que contra os taes faz o Procurador d'ElRey. Peró como a cubiça he raiz de todolos males, quando ella entra em o peito de hum homem, e elle a tem abonada per este proverbio do Mundo: Dos nescios leaes se enchem os Hos-pitaes; e per experiencia tem visto que ácerca do mesmo Mundo, em melhor estado ficam os culpados, que os fem culpa; fazem conta que quem passou tantas trovoadas dos mares daquelle Oriente, que assi passaráo as trovoadas, e relampagos seccos dos libellos cá na terra do Ponente, a qual he patria, e mui piedosa de quem tem, e esquiva a quem se mal aproveitou, pois não podem aproveitar com a fazenda, que não trouxeram, que da pessoa poucas vezes tem seus amigos necessidade della, pois, louvado Deos, vivemos em terra, em que não ha bandos pera se haverem mister armas. Quanto á entrega que o Governador faz na India a quem o succede, as mais vezes costuma ser feita em alguma Igreja das que temos fundadas naquelle Oriente.

E alli per virtude das patentes que leva o outro que de cá vai, que he apresentada, e lida por o Secretario, fendo presentes os Capitaes, e principaes Fidalgos, que se alli acham, e assi os Officiaes da justiça, e fazenda, elle faz a entrega, pedindo logo hum instrumento de como a entregou, nomeando as fortalezas que lá temos, e em que estado a entrega. E além deste instrumento pera mais fua abonação, pede certidões aos Officiaes de fazenda de cada huma das fortalezas, de como as leixou provídas do necessario pera sua defensão, e de todo o mais necessario; e quando algum Governador lá falece, tem-se estoutro modo. Em poder do Veador da fazenda da India, que he a segunda pessoa no governo da fazenda depois do Governador, está hum cofre com tres, ou quatro Patentes d'ElRey, fechadas, e asselladas, as quaes chamam successões, e tem per cima esta escritura: Successão de foão, e isto nomeando ao que então governa, que nos outros por se não saber quaes são os que estam por vir, chamam ás taes, segunda, terceira, quarta successão, e aqui assigna ElRey. E na escritura que tem dentro declara ElRey haver por bem que elle succeda a foão quando falecer, &c. onde ElRey tem assignado. Elte he o modo que se tem no prover dos

Governadores da India, e damos esta noticia por as razões acima ditas; e tambem porque daqui em diante veremos huns aos outros succeder per obito, o que té ora não vimos, e o perigo em que a India esteve por se não guardar este modo de abrir as successões. E porque este anno de mil e quinhentos e vinte e quatro D. Duarte de Menezes acabava de servir de Governador em aquellas partes os tres annos ordenados a ella, e aos outros officios; ElRey Dom João o Terceiro deste nome, por haver pouco que reinava, não tinha de cá do Reyno enviado ainda algum, quiz que este primei-ro, que elle elegia, fosse o primeiro que descubrio a mesma India, o qual era o Conde da Vidigueira D. Vasco da Gama Almirante do mar Indico. Porque além de nelle concorrerem as qualidades que acima difsemos, haverem de ter os eleitos pera este officio, como elle no descubrimento della padecêra tantos trabalhos, ter-lhe-hia amor pera a governar, e trazer ao estado do jugo da servidão, de que os infieis della se queriam livrar, e pera accrescentamento do seu nome lhe deo o titulo de Viso-Rey. Pera a qual ida, estando ElR ey na Cidade Evora, se apercebeo em Lisboa huma frota de quatorze vélas, de que as nove eram nãos grossas de carga, e as cinco caravellas

latinas, a qual partio de Lisboa a nove de Abril do mesmo anno vinte e quatro. Os Capitaes das quaes náos eram , D. Henrique de Menezes filho de D. Fernando de Menezes de alcunha Roxo, que havia de servir de Capitão de Ormuz, Pero Mascarenhas filho de João Mascarenhas, que havia de fervir de Capitão de Malaca, Lopo Vaz de Sampaio filho de Diogo de Sampaio, que hia por Capitão de Cochij, Francisco de Sá Veador da fazenda do Porto, filho de João Rodrigues de Sá Alcaide mór da mesma Cidade, e Senhor de Matolinhos, e das terras de Sever, Baltar, e Paiva, o qual com huma Armada havia de ir á Jaua fazer huma fortaleza onde chamam Sunda. D. Simão de Menezes filho de Dom Rodrigo de Menezes, provído pera Capitão de Cananor, e D. Jorge de Menezes, que fez aquelle honrado feito em Chaul, quando matáram Diogo Fernandes de Béja; e Antonio da Silveira de Menezes filho de Nuno Martins da Silveira Senhor de Goes, o qual hia provído de Capitão de Sofala: e D. Fernando de Monroy, filho de D. Affonso de Monroy, Craveiro que foi de Alcantara em Castella, que tambem hia provído de Capitão de Goa, e da ultima não era Capitão Francisco de Brito silho de Simão de Brito, que havia de an-

dar por Capitão mór das náos da carreira da India pera Ormuz. E os Capitáes das caravellas eram Lopo Lobo, Pero Velho, Christovão Rosado, Ruy Gonçalves, e Mosem Gaspar Malorquim, que na India havia de servir de Condestabre mór dos bombardeiros. Em a qual Armada iriam té tres mil homens, muita parte dos quaes eram Fidalgos, Cavalleiros, e moradores da cafa d'ElRey, e outra gente limpa, e de boa creação. É além da gente mareante ordenada á navegação, levava outra muita sobreselente, e bombardeiros pera prover as outras vélas da India. Partida esta frota, (como dissemos,) a nove de Abril, com bons tempos que lhe curfáram, chegou a Moçambique à quatorze de Agosto, onde se deteve em quanto se proveo de agua, e repairou de huma verga, que quebrou á lua propria náo. E partido dalli, primeiro que se espedisse daquella costa, que sempre he perigosa, por causa das muitas Ilhas que a ella são adjacentes, perdeo-se a não, Capitão Francisco de Brito, sem della parecer cousa alguma, e assi se perdeo o galeão de D. Francisco de Monroy em os baixos de Melinde, mas salvou-se a gente. E das caravellas se perdeo a de Christovão Rosado; e a gente da de Mosem Gaspar, por fer homem estrangeiro, o mataram sobre

paixões de mandar, e o fim que os authores deste feito houveram, adiante se verá. O Almirante seguindo sua viagem com estas vélas menos, por levar per regimento que fizesse seu caminho pela costa de Cambaya, por ir dando vista a toda a costa da India, poz a prôa naquella parte, leixando a derrota do Malabar. E porque com as grandes calmarias não podia tomar esta costa que hia demandar, na paragem da qual elle hia sem os Pilotos o saberem, por não ter tão cursada esta navegação, como a que levavam caminho da India, huma quarta feira vespera de N. Senhora de Setembro ás oito horas da noite, faltou tamanho tremor em todalas náos, que cada huma fehouve por perdida, parecendo-lhe que ella só padecia este tremor, sem entender a caufa. Tudo era com as bombardas fazerem signaes humas ás outras, cuidando serem aguages sobre alguns baixos, tudo era posto em revolta, huns acudindo ao lume que não podiam ter, outros ábomba, á sonda, e muitos a barrijs, e a tavoas, em que efperavam de se salvar, não podendo entender huns aos outros de confusos deste perigo, té que o mesmo Almirante veio em conhecimento do que era, dizendo: Amigos, prazer, e alegria, o mar treme de nós, não hajais medo, que isto he tremor da ter-

terra. Finalmente como isto era assi na verdade, todo o temor, e tristeza deste novo caso ficou no pezar que houveram de hum homem que se lançou ao mar, cuidando que a não dava em algum baixo; e o prazer além de ficar em todos, por se verem fóra daquelle perigo, particularmente ficou em muitos enfermos da não, que houveram saude. Cá o temor daquelle subito caso, que durou hum quarto de hora, assi deo animo a todos pera se levantar donde jaziam com sua sebre, buscando modo de se salvar, que sicou a natureza sobresaltada. E recolhendo-se a quentura das partes exteriores per que andava derramada a feu proprio centro, e vaso, ficáram sem a febre accidental que tinham. Posto que passado este temor sobreveio outro caso de não menos admiração, e foi, que sem vento, e outros fignaes precedentes veio huma chuva de agua tão grossa, que parecia algum diluvio; mas como isto durou pouco, sicou a gente com algum espirito daquelles dous casos nunca vistos de quantos homens andavam naquella navegação da India. E pera leixarem a prática delles, fobreveio outro todo de seu prazer, que foi haverem vista de huma não de Mouros, que hia do estreito de Méca pera Cambaya, sobre a qual todos arribáram; e por lhe cahir mais

em

em lanço, o primeiro que chegou a ella com o seu galeão, foi D. Jorge de Menezes, que a fez amainar. O Almirante depois que o Capitão, Mestre, e Piloto vieram ante elle, e delles soube da viagem, e fazenda que levavam, mandou metter nella Tristão d'Ataíde seu cunhado, e Fernão Martins Evangelho, e levada a Chaul, valeo lá a fazenda, que veio a boa recadação, mais de fessenta mil cruzados. E por o Piloto desta não soube o Almirante que se fazia elle per sua conta perto da costa de Dio; e que o tremor que as nossas náos tiveram, tambem deo na fua, com a qual nova elle Almirante mandou feguir outro rumo por dar huma vista á Cidade Dio. E como per espaço de seis dias cortáram as náos fem darem com terra, dizendo o Mouro Piloto ao Almirante que dahi a tres dias a veria, faltou na gente commum outro maior temor, dizendo que a terra com aquelle tremor se alagaria. E a causa de darem algum credito a isto era huma opinião que de cá do Reyno levavam authorizada per muitos Astrologos da Europa; os quaes affirmavam que neste anno de quinhentos e vinte e quatro se fazia huma conjunção de todolos planetas na casa de Piscis, que prognosticava quasi diluvio geral, ou se suos de muita parte da terra,

principalmente da costa maritima. E chegou esta opinião a tanto, que houve pessoas nobres neste Reyno, que mandáram fazer gazalhado em ferras altas, e biscouto. E segundo Alberto Pighio Campense conta em hum tratado, que doutamente escreveo contra esta opinião, alguns na sua patria, pola fé que tinham nella, leixáram de fazer negocios de grande importancia. Porém com toda esta fé não sabemos o que fariam estes que Alberto diz, e sabemos que os nossos não leixavam de vingar a seu prazer, e nos viços que tinham. Parece que como estes Profetas da Astrologia não eram mandados per Deos, como o Profeta Jonas aos Ninivitas, que fizeram penitencia por temerem a Deos, e estoutros temiam mais a morte, que a elle: cá huns vestiamse de cilicio, orando, jejuando tres dias toda a alma, pedindo a Deos perdão de seus peccados; e os Ninivitas do nosso tempo tendo baptismo, apercebiam-se de biscouto, e de outras provisões pera fegurar a vida, sem preparar sua alma pera o que Deos quizesse fazer delles. Assi que desta geral opinião que a gente da nossa Armada levava, ou (por melhor dizer) fabula de ignorantes Astrologos, pois o anno peccou mais de secco, que de invernoso; hiam tão assombrados com os signaes preceden-

tes, que conveio ao Almirante tornar outra vez perguntar ao Piloto Mouro, porque o enganára no termo que lhe poz que veria terra; ao que elle respondeo, que se sua Senhoria mandára governar pera onde dizia, já tivera visto a costa de Dio; mas como puzera a prôa em Chaul, tinha efcorrido a outra costa; e que quanto á sua conta, por aquelle caminho que fazia ao outro dia veriam Chaul. E posto que não soi assi, víram Baçaim, que he acima de Chaul contra o Norte na mesma costa seis leguas; e ao outro dia, que eram cinco de Setembro, foi o Almirante surgir com sua Armada no porto de Chaul. Na qual fortaleza estava por Capitão Christovão de Soula filho de Diogo Lopes de Sousa, e achou alli duas náos que deste Reyno partiram o anno passado, Capitaes D. Antonio d'Almeida, e Pero d'Afonseca, como atras elcrevemos. Os quaes por não poderem tomar a costa da India, invernáram alli, e assi achou hum navio, Capitao Nuno Vaz de Castello-branco, que andava na costa de Sofala no resgate do ouro, e viera alli buscar roupa. Ao qual o Almirante leixou pera fazer seu negocio, e levou as outras duas náos, e aqui tomou o titulo de Viso-Rey, por o levar assi ordenado per ElRey, que o tomasse na primeira fortaleza da India

que chegasse. Imitando nisto o modo que ElRey D. Manuel seu pai teve, quando mandou D. Francisco d'Almeida áquellas partes, que não se intitulou deste nome, senão depois que lá foi, e ora he esta dignidade mais corrente, e barata na India. A qual não medrou Affonso d'Alboquerque andando nella nove annos, com leixar a este Reyno tres fortalezas feitas, as mais importantes daquellas partes, nem menos Nuno da Cunha que fez outras tres, e governou aquelle Oriente dez annos; e se o merecêram, ou não, esta nossa historia, e quantos nella vam nomeados, são testemunha. Tornando ao Viso-Rey Conde Almirante, partido de Chaul a doze de Setembro além de Dabul, achou Antonio Correa morador em Goa por Capitão de tres navios per mandado de Francisco Pereira Pestana Capitão da Cidade, a fazer arribar as náos a Goa, que vinham do estreito de Ormuz com cavallos, por andar alli hum ladrão de Dabul, que as fazia entrar dentro; e já Antonio Correa dalli levára huma com cavallos, e tornava á mesma coula, e esperar se vinha alli ter alguma náo deste Reyno, por ser já tempo, temendo que deste ladrão pudesse receber algum damno. Ao qual Antonio Correa o Viso-Rey leixou a fim de impedir este ladrão que Tom. III. P. II. não

não fizesse entrar as náos em Dabul, com limitação do tempo que alli havia de andar, e depois que se fosse a Goa. Á qual Cidade o Viso-Rey chegou no sim de Setembro, onde soi recebido com grande solemnidade, leixando por Capitão das náos, que sicavam na barra, a D. Jorge de Menezes, porque os mais dos Capitães dellas foram com elle em navios de remo.

#### CAPITULO II.

Do que o Viso-Rey sez em Goa, e no caminho dahi té Cochij, onde chegou: e as Armadas que ordenou pera diversas partes, estando doente da ensermidade de que faleceo.

A O tempo que o Viso-Rey chegou a India, era D. Duarte de Menezes em Ormuz, e D. Luiz seu irmão em Cochij, dando ordem á carga das especiarias, que este anno haviam de vir pera cá. E como o Viso-Rey levava per regimento que defizesse as fortalezas de Coulam, de Ceilam, de Calecut, e a de Pacem, e sizesse huma em Sunda, e além disto, convinha em breve prover muitas cousas; deo-se elle Viso-Rey grande pressa logo em Goa a prover algumas. E a principal soi entender nas de Francisco Pereira Pestana Capitão da Cidade.

de, do qual o Viso-Rey teve alguns queixumes, por ser homem forte de condição; e foram taes, que o tirou da capitanía, e proveo della a D. Henrique de Menezes, em quanto elle hia a Cochij ordenar as cousas da carga, por não ser vindo D. Fernando de Monroy, que se perdêra, (como atrás dissemos.) E mandou o Viso-Rey a D. Henrique, que se alli viesse ter Dom Duarte de Menezes, que o não consentisse sahir em terra, e lhe dissesse da sua parte, que logo se partisse pera Cochij, onde o esperava pera o despachar, e partir cedo pera o Reyno. Partido o Viso-Rey com sua frota via de Cochij, passou pera Cananor, e metteo de posse da fortaleza D. Simão de Menezes em lugar de D. João da Silveira, que acabava seu tempo. ElRey de Cananor por comprazer ao Viso-Rey, logo de boa chegada lhe mandou entregar hum Mouro principal da terra chamado Balá Hácem, o qual era feito cossairo com grande damno dos que navegavam per aquella costa, e assi pera as Ilhas de Maldiva, intitulando-se por Capitão mór do mar; o qual o Viso-Rey mandou entregar a D. Simão que o tivesse a bom recado prezo, té elle mandar recado de Cochij que se faria delle. Partido o Viso-Rey daqui, foi ter a Calecut, onde estava por Capitão D. João Zii

de Lima, quasi em rompimento de guerra com os Mouros, e de maneira, que foi necessario leixar provídas algumas cousas té elle de Cochij prover mais. E a causa principal deste rompimento, (posto que entre D. João, e os Mouros havia particulares escandalos,) era por o Camorij Rey de Calecut passado ser morto, e reinar outro mui sujeito á vontade dos Mouros. E no tempo que o Viso-Rey aqui chegou, estava elle mettido pelo sertão ao pé da serra em guerra com hum Senhor, que per aquella parte lhe fazia algumas entradas no seu Reyno; e por causa desta ausencia tomou o Regedor mais licença pera damnar a nofsa fortaleza; em tanto, que mandando Dom João fazer-lhe queixume de alguns escandalos que recebia dos Mouros per hum Gonçalo Tavares Feitor da nossa fortaleza, com dous homens que o acompanhavam, os Mouros os matáram a todos tres em hum arruido feitiço. Finalmente por este caso, e por inconvenientes de a traição quererem matar a D. João, e elle que ás vezes não fe mostrava muito paciente, azedou o animo a todos na rotura em que estavam, quando o Viso-Rey chegou. E como elle tinha grande nome entre os Mouros, e o temiam muito polo que alli tinha feito, por ser homem que lhe não perdoava os pecca-

dos do pensamento, quanto mais os da obra; em elle chegando, soube de D. João que diziam os Mouros, que não era verdade ser elle vindo á India, e que tudo era artificio nosso por temorizar o Gentio ignorante. Por a qual causa quiz dar aos Mouros huma mostra de si, sahindo em terra, e rodeou a fortaleza, dando entender que da tornada de Cochij havia de pôr mãos nella pera ser mais forte. E tambem mandou notificar ao Camorij sua chegada, e que folgára de o achar alli pera algumas cousas que tinha que praticar com elle, as quaes leixava pera quando tornasse invernar a Goa. Partido o Viso-Rey desta fortaleza, sendo já á vista de Cochij, veio D. Luiz de Menezes ao receber, e em terra foi recebido com tanta pompa, e solemnidade como a seu titulo requeria. E peró que de passada não dissemos o que lhe neste caminho de Goa té Cochij aconteceo, por não decepar o curso da jornada; aqui o queremos fazer, que tudo foram affrontas, que pera sua condição eram tão grandes, que lhe deram pressa ao que logo ordenou em chegando a Cochij. Elle achou neste caminho que fez a Francisco de Mendoça com oito vélas, que andava guardando aquella costa, do qual os Mouros faziam pouca conta; porque como elles traziam navios

mui leves de remo, e os nossos grandes, e pezados, haviam-se com elles como ginetes com os homens de armas. Por a qual razão andavam tão ousados, que per todo aquelle caminho, huns aqui, outros alli appareciam diante do Viso-Rey, mostrando que o não tinham em conta; e chegou a tanto, que mandou elle com feu filho Dom. Estevão, Antonio da Silva, Tristão d'Ataíde, e outros Fidalgos com batéis aos afsombrar, té que alguns pagáram por outros; porque abaixo de Cananor corrêram trás oito tão apertadamente, que os fizeram varar em terra, onde houve alguns mortos, e muitos feridos; e junto de Panane houve outra remettida já mais perigosa de doze paráos. Os quaes vendo-se mui apertados dos nossos, varáram em terra, e por os defender, acudio gente da mesma terra, em que morrêram muitos delles, e dos nossos foram feridos Antonio da Silva de Menezes, Manuel da Silva de alcunha o Gallego, e João de Cordova, ambos Capitaes de fustas, e mortos foram dous. O Viso-Rey como hia escandalizado deste desacatamento de o não estimarem, e pouco temor, chegando a Cochij, a primeira cousa em que entendeo, foi mandar duas galés, e huma galeota, e huma caravella com provisão de polvora, e outras cousas

de que a fortaleza de Calecut tinha necessidade, e que as tres vélas de remo andassem per aquella costa castigando os paráos dos Mouros da foltura que traziam. Das quaes eram Capitaes Francisco de Mendoça o velho, Antonio da Silva de Menezes, e Jeronymo de Sousa, que era Capitão mór. Entregue á caravella o que levava, fahíram-se estes Capitáes do porto; e por a galé de Antonio da Silva ser pezada no remo, ficou atrás, fobre a qual como que a tinham em olho, sahíram a elle cincoenta paráos de Calecut, com que pelejou obra de tres horas, em que lhe feriram muitos homens, e matáram tres. E totalmente elle fora de todo desbaratado, se lhe não acudíram seus companheiros, que fizeram fugir os catures, fazendo varar alguns em terra. Além destas duas vélas, que O Viso-Rey ordenou que por então estivessem no porto de Calecut pera andarem na costa, mandou huma Armada de outras seis todas de remo, a capitanía mór das quaes deo a Jeronymo de Sousa pera castigar os Mouros daquelle Malabar, como elle fez, destruindo mais de quarenta paráos; o Capitao dos quaes era hum Mouro chamado Cutiálla, que se armou em Coulete per mandado do Camorij pera tolher os man-timentos, que de Cananor se levavam á nof

nossa fortaleza de Calecut. E assi mandou recado a Fernão Gomes de Lemos, que estava por Capitão da fortaleza da Ilha Ceilão, que a derribasse, por ElRey mandar que se fizesse, e se viesse em os navios que seu irmão Antonio de Lemos trazia em guarda daquelle porto, de que era Capitão mór do mar, o que elle fez. Tambem das primeiras cousas que ordenou, foi mandar Simão Sodré com quatro vélas ás Ilhas de Maldiva sobre alguns Mouros que faziam guerra aos nossos amigos, e impediam muitas cousas de que se proviam nossas Armadas, principalmente cairo, fem o qual ellas não podem navegar. E desta ida desbaratou Simão Sodré feis fustas, de que era Capitao hum Mouro dos principaes de Cananor, das quaes lhe ficaram duas na mão, achando-se com elle Simão Sodré estes Capitaes, Palos Nunes Estaço, Pero Velho, e Pedralvares. E porque determinou de perseguir este Mouro, que escapou á força de remo, té lhe tomar todalas vélas, leixou pera si huma caravella, e huma fusta, e as outras entregou a Palos Nunes, que as carregasse de cairo, e se viesse a Cochij, e elle invernou lá de balde por não poder entre tantas Ilhas topar com o Mouro. Nelte mesmo tempo despachou a Fernão Martins de Sousa com hum navio, e huma ful-

ta pera a costa de Melinde, o qual levava deste Reyno a capitanía mór do mar de Malaca em lugar de seu irmão Martim Affonfo de Sousa, que morreo das feridas que houve no desbarato das fustas de Lacsamana, como adiante veremos; e por ainda não ser falecido, acceitou esta ida que lhe o Viso-Rey deo pera lá ir morrer, onde se perdeo junto de Melinde, salvando-se alguma gente. E assi ordenava o Viso-Rey huma grossa Armada pera ir ao mar Roxo seu filho D. Estevão; mas leixou de ir, porque no fervor destas cousas adoeceo seu pai. E porque os navios que Jeronymo de Soula trazia eram poucos, e por ferem galés pezadas não podiam fazer muito damno aos paráos dos Mouros que eram leves, e muitos, deo-lhe mais duas galeotas pera andar na paragem de Calecut. Com as quaes vélas no rio de Bracelor pelejou com oitenta paráos, que hiam carregados de especiaria pera Cambaya, de que tomou doze, assi como hiam carregados, e os outros se salváram por ser já sobre noite. Na qual peleja morrêram dos nossos quatro homens, e foram muitos feridos, e leixáram-se alli estar, porque os paráos se tornáram recolher ao rio de Bracelor, e tinha-os alli encerrados por não navegarem a especiaria. Neste tempo como a enfermidade do Viso-

Rey hia muito em crescimento, vendo-se já mui quebrado de fuas forças, mandou chamar algumas pessoas principaes, e representando-lhe o estado em que estava, e mostrando os poderes que tinha, disse que elle per virtude daquelles poderes havia por servico d'ElRey seu Senhor que Lopo Vaz de Sampayo Capitão daquella fortaleza mandasse o que elle podia mandar; e levando-o Deos, servisse de Governador da India, por quanto a pessoa, que succedia a elle Viso-Rey, podia ser ausente, té vir receber a entrega da India. E disto mandou fazer hum assento, e deo juramento ao Védor da fazenda Affonso Mexia, e ás outras pessoas, que pera esta notificação eram chamadas, que assi o guardassem, e elle lho mandava da parte d'ElRey seu Senhor, e assignáram todos no auto. Todas estas cousas o Viso-Rey ordenou ante que D. Duarte de Menezes viesse de Ormuz pera lhe entregar a governança da India, o que fazia algum escrupulo aos Fidalgos usar elle deste officio, sem receber a entrega, segundo a ordem que nisto havia de ter. E porque no princípio deste noveno Livro quizemos dar noticia da ordem que ElRey tinha na eleição dos Governadores da India, e o modo de succederem huns aos outros, porque no futuro tempo, e assi aos estranhos se ve-

ja a fórma da Provisão d'ElRey, per que hum Governador entrega a India a outro; queremos aqui trasladar a que levou o Viso-Rey pera receber a entrega de D. Duarte de Menezes, e tambem dar razão porque usou deste officio ante da vinda delle D. Duarte: D. João por graça de Deos Rey de Portugal, e dos Algarves, daquém, e dalém mar, em Africa Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação, Commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India. Fazemos saber a vos D. Duarte de Menezes Capitão, e Governador da nossa Cidade de Tanger, e nosso Capitão mór, e Governador nas partes da India, que Nós vos escrevemos per outra carta, que havemos por bem que vos venhais embora pera estes Reynos nesta Armada. Porém vos mandamos, que tanto que vos esta for apresentada, entregueis a dita capitanía mór, e governança a D. Vasco da Gama Conde da Vidigueira, e Almirante do mar Indico, que enviamos por nosso Viso-Rey a essas partes da India. E não usareis mais da dita capitanía mór, e governança, nem das cousas da justiça, e de nossa fazenda, nem d'outra alguma de qualquer qualidade, e condição que seja, que ao dito cargo toque, e pertença, e de que d'antes usaveis, por virtude do poder, e jurdição, e

alçada que tinheis. Por quanto havemos por bem, e nosso serviço, como per outra carta vos escrevemos, que o dito Viso-Rey Seja logo mettido de posse de tudo, e use logo do poder, jurdição, e alçada que leva por nossa Carta Patente, sem mais vos entenderdes em cousa alguma. Porém declaramos que o tempo que estiverdes na India. té vos embarcardes, possais estar em Cochij, ou em Cananor, qual vos mais aprouver: e que ácerca de vossos criados, e pef-Soas de vossa casa, e dos criados do Conde vosso pai, que comnosco foram, e dos criados de D. Luiz vosso irmão , e vossos cunhados, e pessoas suas, que o dito Conde não entenda com elles em maneira alguma, nem tenha sobre elles, nem sobre cada hum delles mando, nem jurdição, e alçada, que tinheis pela carta de vosso poder, e alçada. Resalvando porém, que se vós, ou os taes per algumas pessoas assi nossos naturaes, como dos mercadores da terra, e quaesquer outros de qualquer qualidade, estado, e condição que sejam, que lá houverem de ficar, e não houverem de vir nesta Armada em que vos haveis de vir, fordes requeridos, e citados, e demandados, assi em casos civeis, como em crimes, vos possam a vós, e a elles demandar per ante o dito Conde, e Ouvidor, que

com elle ha de ficar, e não per ante vós pera se fazer cumprimento de justiça. E sendo caso que quando o dito Conde chegar á India vos não ache nella, por serdes fóra della a prover algumas cousas de nosso serviço, neste caso havemos por bem que elle dito Conde use logo inteiramente de todo poder, jurdição, e alçada, que de nós leva, como faria se vos achasse, e vos apresentasse esta carta pera lhe entregar a capitanía mór, e governança, porque assi o havemos por nosso serviço. É sendo caso que por impedimento de doença, vos dito D. Duarte vos não possais embarcar, e vir nesta Armada, e ficasseis na India, neste caso havemos por bem que vos fiqueis, e vos recolhais com todos vossos criados, e pessoas da vossa casa, e criados dos sobreditos vosso irmão, e cunhados, que ficarem comvosco em a nossa fortaleza de Cananor. E que esteis nella té a vossa partida da India; e useis de todo o poder, jurdição, e alçada que tendes de Capitão mór, e Governador da India sobre elles, e sobre o Capitão, Alcaide mór, Feitor, e Escrivães da feitoria da fortaleza. E de todos seus casos civeis, e crimes conhecereis, e os julgareis como vos parecer jus-tiça, sem sobre os ditos, nem sobre cousa sua que lhe toque, que seja dantre partes. o di-

o dito Conde poder usar do dito officio de Viso-Rey, nem poder, jurdição, e alçada que lhe temos dada, porque queremos que tudo sique a vos D. Duarte té vossa partida da India. E mandamos ao Capitão, e Alcaide mór, Feitor, e Escrivães da feitoria, e a todas as pessoas que temos ordenadas na dita fortaleza de Cananor, que vos obedeçam, e cumpram vossos requerimentos, e mandados, como a nosso Capitão mór, e Governador, sobre as penas que lhe puzerdes, assi nos córpos, como nas fazendas. As quaes havemos por bem que deis á execução naquelles que nellas concorrerem, segundo fórma do poder, jurdição, e alçada que vos temos dada, e he conteúda na carta do poder della. E assi havemos por bem que se entenda, e o saçais no caso que vos fosseis fóra da India por nosso serviço, e viesse a ella depois da partida das náos pera estes Reynos desta Armada que leva o Viso-Rey pera trazerem as especiarias, na qual vos haveis de vir. Resalvando porém que o dito poder, e alçada que vos damos sobre todos os acima declarados, se não entenderão em cousa que toque á nossa fazenda, e tratos da India. Porque no que a estas cousas tocar, não haveis de entender, nem usar da dita alçada, e poder que vos leixamos nos ca-

sos sobreditos, porque isto ha de ficar ao dito Viso-Rey, pera nelles fazer como vir que he justica, e nosso servico, e usar de todo seu poder, e alçada. E da entrega que ao dito Viso-Rey fizerdes da dita capitanía mór, e governança, como por esta vos mandamos, cobrareis estromento público, em que se declare as náos, e navios que lhe entregastes, e artilheria, e armas que andam nelles, e assi as fortalezas, e armas, e artilheria, e mantimentos que nellas havia, e gente que andava nessas partes; e declarando a sorte, e qualidade della, e todas as outras cousas que ao cargo de Capitão mór , e Governador tocarem pera todo podermos ver. E como assi entregardes a dita capitanía mór, e governança, e cobrardes o estromento da dita entrega no modo que dito he, vos havemos por bem desobrigado de toda a obrigação em que nos sejais pela dita capitanía mór, e governança, e vos damos por quite, e livre de agora pera em todolos tempos. E esta carta per nós assignada, e sellada do sello redondo de nossas Armas, com o dito estromento , tereis pera vossa guarda. Dada em a nossa Cidade de Evora a vinte e cinco dias de Fevereiro. Bartholomeu Fernandes a fez, anno do Nascimento de N. Senhor Jesus Christo de mil e quinhen-

nhentos e vinte quatro. Per virtude da qual carta D. Duarte fez a entrega da governança da India, e della houve este Conhecimento público de como a entregou: Saibam quantos este estromento de Conhecimento virem, que no anno do Nascimento de N. Senhor Jesus Christo de mil e quinhentos e vinte quatro annos, aos quatro dias do mez de Dezembro do dito anno, em a Cidade de Santa Cruz de Cochij, em a fortaleza d'ElRey Nosso Senhor, estando ahi D. Vasco da Gama Conde da Vidigueira Almirante do mar Indico, e Viso-Rey das Indias, disse que recebia de D. Duarte de Menezes, Governador que foi nellas ante delle Viso-Rey, a governança das ditas Indias do tempo que a ellas chegou, e as começou de governar, segundo per suas Provisões, e Patentes lhe era mandado por ElRey Nosso Senhor que as recebesse, e governasse. As quaes Indias elle recebeo, e disse ter recebidas assi, e da maneira que as achou, e ellas ora estam, e se houve por obrigado de dar conta dellas a Sua Alteza, e houve por desobrigado ao dito Dom Duarte da obrigação que tinha de dar conta dellas. E em testemunho de verdade lhe mandou dello ser feito este estromento do recebimento dellas, testemunhas que estavam presentes, Lopo Vaz de Sampayo Capitão def-

desta fortaleza, Fernão Martins de Sousa, D. Pedro de Castello-branco, Affonso Mexia Veador da fazenda da India, Pero Mascarenhas, e o Licenciado João do Souro Ouvidor geral da India. E eu foão Nunes Escrivão público na dita Cidade por especial mandado do dito Senhor Viso-Rey, que este escrevi, e aqui meu signal público fiz. Per este estromento ficou D. Duarte desobrigado da governança das Indias; e quanto ao mais que a Carta d'ElRey manda, da entrega das náos, navios, &c. de fóra deste estromento trouxe certidões de todalas fortalezas assignadas pelos Officiaes da fazenda, e feitorias d'ElRey, e com isto se partio pera este Reyno, como no sim do Livro oitavo escrevemos. O Viso-Rey neste tempo, assi da força da enfermidade, como do trabalho do espirito que teve sobre algumas cousas do governo, e entrega que lhe D. Duarte fez, veio a tal estado, que chegou a sua hora limitada de viver, que foi té vespera da festa do Nascimento de N. Senhor Jesus Christo de mil e quinhentos e vinte e cinco, em que faleceo. Assi que durou a vida do Conde Almirante na India tres mezes e vinte dias, contando de cinco de Setembro, que chegou a Chaul, té vinte e cinco dias de Dezembro que faleceo em Cochij, onde foi enterrado no Tom. III. P. II. Aa

Mosteiro de S. Francisco dos Frades desta Ordem. E depois soi trazida sua ossada a este Reyno, e posta em seu jazigo na Villa da Vidigueira, de que soi intitulado Conde. Este Conde D. Vasco da Gama Almirante do mar da India silho de Estevão da Gama, era homem de meia estatura, hum pouco envolto em carne, Cavalleiro de sua pessoa, ousado em commetter qualquer seito, no mandar áspero, e muito pera temer em sua paixão, sos fosseros de qualquer culpa por bem de justica.

#### CAPITULO III.

Como aberta a successão do Conde Almirante, se achou que havia de governar a India D. Henrique de Menezes, que sicára por Capitão em Goa: e o que sez neste tempo té lhe ir recado da successão; e partido de Goa pera Cochij, sez algumas cousas no caminho.

Sepultado o Viso-Rey Conde da Vidigueira, foi aberta a sua successão com aquella solemnidade que atrás escrevemos, na qual se achou por Governador D. Henrique de Menezes, que estava por Capitão em Goa. Lopo Vaz, a quem sicou o cargo de Governador, mandou logo fazer pres-

tes cinco vélas, a capitanía mór das quaes deo a Francisco de Sá, que fosse a Goa pera D. Henrique com as Provisões da fua successão de Governador. E passou per Bacanor, e deo recado a Jeronymo de Sousa de Lopo Vaz, que se fosse pera D. Hen-rique; mas quando Francisco de Sá che-gou, já elle sabia a nova do falecimento do Viso-Rey per recado de D. Simão de Menezes Capitão de Cananor. E havendo respeito ás qualidades de Francisco de Sá, em quanto não hia fazer a fortaleza de Sunda, que ElRey mandava, o proveo da capitanía de Goa, e elle embarcou-se em os navios, que pera elle levava, e partio a oito dias de Janeiro, e ao caminho o veio receber Jeronymo de Sousa com as cinco vélas que tinha sobre Mangalor. E a razão porque elle D. Henrique partio de Goa tão desacompanhado de vélas, foi por não haver mais que aquellas que vieram por elle, porque não fómente o Viso-Rey, quando per alli passou, levou comsigo Luiz Machado Capitão mór do mar daquella costa de Goa, com quatro navios que trazia, mas ainda elle D. Henrique humas que ordenou na partida do Viso-Rey tinha-as mandado fóra ao que ora veremos. Partido elle Viso-Rey de Goa pera Cochij, quando no caminho achou aquelle grande número de Aa ii

dradas; e isto permittio D. Henrique, porque andavam os Mouros tão foltos, e atrevidos, que convinha mostras de temor pera os tornar a encolher. Dahi a tres dias o tornou D. Henrique a mandar, e desta vez achou huma não de Calecut, que tambem hia pera Cambaya, á qual davam guarda nove paráos, de que tambem houve vitoria, tomando alguns delles, e com a não deo á costa, e tornon-se a recolher a Goa. D. Henrique por ter já recado da governança da India que succedêra, e levava comfigo D. Jorge Tello, leixou ordenado que Christovão de Brito Alcaide mór de Goa filho de Ruy Mendes de Brito fosse com huma Armada pera andar naquella cofta de Goa té Dabul por causa dos Mouros que alli andavam, e deo o cuidado delta Armada a Francisco de Sá Capitão de Goa, o qual a fez prestes de sete navios, huma galeota, e seis fustas, e catures, de que eram Capitaes Payo Rodrigues d'Araujo, Alvaro d'Araujo seu irmão, Duarte Diniz de Carvoeiros, Jurdão Fidalgo, Bartholomeu Bispo, João Caldeira de Tanger, a qual frota levava cento e tantos homens, e com ella foi correndo toda aquella costa té o rio Zenguizar, que está áquem de Dabul cinco leguas, sempre havendo encontros com navios de Mouros, que castiga

gava. O qual havendo dous dias que estava dentro no rio, por ser dos formosos daquella costa, fazendo-lhe os da terra todo ferviço que podiam nos mantimentos que lhe davam, parece que per terra foi a nova a Dabul. O Tanadar da qual Cidade, por ser nosso imigo, armou logo duas galeotas, e sete fustas com mais de trezentos homens de gente limpa, e vieram buscar os nossos. Vendo que os tinham tomados, por saberem quão pequenas vasilhas tinham, e quão pouca gente, e por já a este tempo Christovão de Brito ser sahido dentro do rio, pelejáram fóra no mar largo, onde no primeiro rompimento Christovão de Brito foi morto de duas settas, que lhe atravessáram a garganta, falsando-lhe hum gorjal que levava. Os nossos vendo seu Capitão morto, assi se houveram animosamente com os Mouros, pelejando de pela manhá té ás nove horas, com que a maior parte dos Mouros morrêram a ferro, e afogados no mar, e alguns foram cativos, entre os quaes foi o seu Capitão, e dos nossos morrêram dezesete, e a maior parte foram feridos, porque a peleja foi muito cruel. Finalmente os nossos partiram com o seu Capitão morto; e o dos Mouros, que era Turco, chegando a Goa, se fez Christão, e logo morreo das feridas que levava, o qual foi

enterrado no Mosteiro de S. Francisco junto com a sepultura de Christovão de Brito. Francisco de Sá em lugar delle fez Capitão a Manuel de Magalhães, e o mandou com os Mouros cativos apresentar a Dom Henrique, que neste tempo já estava em Cochij, da viagem do qual aqui daremos con-1a. Elle partio de Goa a dezesete de Janeiro, em companhia do qual hia hum Mouro per nome Cide Alle, que era vindo de Dio per mandado de Melique Aliaz a visitar o Viso-Rey da sua parte, e trazia-lhe de presente humas cubertas de cavallos com todos seus comprimentos ao seu modo. E quando achou o Viso-Rey morto, todavia fez a visitação a D. Henrique ; mas elle não quiz acceitar o presente, dizendo serem peças que vinham pera o Viso-Rey: que quanto á visitação, e amizade, que Melique queria ter com elle, que folgava muito, e porque elle estava embarcado pera Cochij, que fosse com elle, e lá o despacharia. Em companhia do qual Cide Alle veio Alvaro Mendes, que estava em Dio por Escrivão de Gaspar Paes, que lá servia de Feitor, com o qual D. Henrique em segredo praticou muitas cousas de Dio. E elle lhe deo aviso que no porto de Dio estavam duas náos carregadas de madeira de Baçaim, que levavam pera corregimento das galés CLES. dos

dos Rumes, que estavam em Gidá, ou Judá, como lhe nós chamamos. Pera tomar as quaes D. Henrique, ante que partisse de Goa, mandou duas caravellas com recado a Manuel de Macedo, que estava em Chaul com hum galeão, e huma caravella, que le fosse esperallas na passagem, onde havia de ir ter Antonio de Miranda, que partio de Cochij com huma Armada pera o cabo Guardafu, e se ajuntasse com elle. Este Cide Alle indo com D. Henrique com seis atalaias, com que veio acompanhado, fendo tanto avante como Baticalá, de noite fugio, por levar nova a Melique Aliaz da morte do Viso-Rey. E quando veio pela manha da noite que este Mouro se acolheo, vieram dar com D. Henrique trinta e seis paráos, a tempo que vinha quali nas costas delles D. Jorge de Menezes de Cochij em hum galeão, que foi grande conjunção pera mais cedo os desbaratar, tomando dezesete, e alguns deram comsigo á costa, e outros se salváram. Chegado D. Henrique a Cananor a vinte e seis de Janeiro do anno de quinhentos e vinte e cinco, ElRey o mandou logo visitar; e porque D. Henrique se receou que lhe mandasse elle logo pedir o Mouro Bala Hacem, que o Viso-Rey alli entregara, e ter sabido ser elle hum grande coffairo com muito damno nosso, o

sentenceou logo á morte, sem querer trinta mil pardáos, que elle dava por si. E quando o recado d'ElRey de Cananor chegou fobre a vida deste Mouro, estava já enforcado em huma palmeira á vista dos Mouros, muitos dos quaes eram seus parentes, e os mais honrados da terra, de que ficáram tão injuriados, que muitos em odio d'ElRey de Cananor, (dizendo ter elle muita parte na sua morte, na entrega que delle fez ao Viso-Rey,) se passáram da banda dalém do rio, que está junto de Cana-nor, e foram viver a huma povoação chamada Tramapatam, onde viviam os mais dos cossairos, que alli sahiam. Sobre a qual passagem ElRey mandou recado a D. Henrique, pedindo que lha mandasse defender, porque temia que indo elle, elles iriam povoar as povoações, que estavam dentro pe-lo rio, e fariam dalli muito damno por a vizinhança que tinha ElRey de Calecut nosso imigo declarado. D. Henrique com este recado d'ElRey folgon muito, por ter azo de castigar os moradores daquelle rio, e por ser hum formigueiro de ladrões, e espedio logo Heitor da Silveira, que fosse ao rio Tramapatam, que são duas leguas abaixo de Cananor contra Calecut, e com duas galés, e hum bergantim queimou o lugar, e quantos navios ahi estavam. E foi pe-

pelo rio acima a queimar tres lugares, que eram dos povoadores, de que ElRey se queixava, que custáram bem de trabalho, e sangue dos nossos. Porque os Mouros tinham feito suas tranqueiras, e forças com artilheria; mas por derradeiro foram entrados, e lhe foi tomada com morte, e feridas de muitos, e isto fez Heitor da Silveira em espaço de dous dias que lá andou. E porque D. Simão de Menezes era primo do Governador D. Henrique, quiz ante andar em sua companhia, por servir de Capitão mór do mar, que da fortaleza de Cananor, da qual elle proveo a Heitor da Silveira. E primeiro que se daqui partisse, mandou a Fernão Gomes de Lemos em hum galeão, e duas galeotas, Capitães Gomes Martins de Lemos seu irmão, e Antonio da Silva de Menezes, que se fosse lançar fobre a barra do rio de Mangalor, que ficava atrás, e tivesse encerrados mais de cento e tantos paráos, que estavam carregados de especiaria pera partir caminho de Cambaya, Jegundo alli soube. Acabadas estas cousas, mandou-se espedir d'ElRey, e sem se verem, partio pera Cochij, no qual caminho veio ter com elle Antonio de Miranda, que Lopo Vaz despachára com huma Armada, que o Viso-Rey tinha or-denado pera mandar ao estreito de Méca

com seu filho D. Estevão. E peró que Antonio de Miranda não levava tantas vélas como estavam ordenadas, ainda dessas lhe tirou D. Henrique algumas, porque o intento seu era hum, e o de Lopo Vaz era outro, que era alimpar aquella costa do Malabar daquelle fervor que os Mouros tinham de levar especiaria. E disse a Antonio de Miranda que elle mandára a Chaul duas caravellas pera Antonio de Macedo, que tinha hum galeão, que se fossem ajuntar com elle Antonio de Miranda, e lhe havia de obedecer; e dando-lhe regimento do que havia de fazer, o espedio. E elle D. Henrique seguio seu caminho, e de passagem deo huma vista a Calecut, e soube de D. João como estava em treguas com o Regedor de Calecut té assentarem a paz, por entre elles haver rompimento de guerra. E deo-lhe conta como havia poucos dias que per vezes viera commetter queimar-lhe a casa da feitoria, e armazens que tinham fóra da fortaleza, e isto com favor de tres Capitaes do Camorij, que eram vindos a essa obra. Com que lhe conveio sahir da fortaleza a lha defender com té cincoenta homens sómente, de que deo vinte e cinco a D. Vasco de Lima, e elle outros vinte e cinco; e N. Senhor lhe fez tanta mercê, sendo grande número de Mouros, e Nai-

res, que lhe matáram hum dos principaes Capitaes, com que os puzeram todos em fugida, e não tornáram mais. No qual feito se acháram estes Fidalgos, D. Vasco de Lima Capitão de vinte e cinco homens, Jorge de Lima, Fernão de Lima, Miguel de Lima, Lionel de Mello, Ruy de Mello, Antonio de Sá seu irmão, Diogo de Sá, e outros, que por ser gente nobre, fizeram maravilhas; e as que alli sez Jorge de Lima, lhe custou ser muito mais ferido que todos, por o feito ser tão furioso, que foi huma grande mercê de Deos não mor-rer algum destes nomeados, segundo cada hum se offerecia ao ferro dos imigos. Fi-nalmente com estas, e outras cousas que D. João contou ao Governador do estado em que estava com os Mouros, e que o Governador da Cidade não tardaria sem lhe logo mandar fallar na paz , D. Henrique por lhe não dar azo a ser alli commettido, le partio provendo D. João de alguma cousa pera sua defensão. E ante que D. Henrique chegasse a Cochij, mandou diante hum catur com recado ao Capitão, e Veador da fazenda que o não recebessem com festa por causa do falecimento do Viso-Rey, e tambem que não lhe fallassem por Senhoria, que não fe contentava com cou-las emprestadas : que prazeria a Deos que

elle faria taes ferviços a ElRey seu Senhor, porque lhe sicasse em vida; e mais que acerca dos homens honrados, mais se estimavam os meritos da honra, que os vocabulos della.

#### CAPITULO IV.

Como D. Henrique se apercebeo em Cochij de huma Armada que sez de cincoenta vélas, e soi sobre o lugar de Panane d'ElRey de Calecut, o qual destruio; e passando per Calecut, lhe deo hum castigo, e dahi soi ter ao lugar de Coulete.

Om Henrique de Menezes quando a quatro de Fevereiro chegou a Cochij, era já partido D. Duarte de Menezes pera este Reyno; e alguns quizeram dizer, e assi foi na verdade, que a causa delle D. Henrique não vir mais cedo a Cochij, e vir fazendo as demoras do caminho, pois logo havia de tornar dar vista á costa, fora por amor de D. Duarte, porque como eram parentes, e tinha sabido que não hiam muito contentes do Viso-Rey elle, e seu irmão D. Luiz polo modo que se teve com elles no despacho de sua embarcação, e elle era Official a que competia justiça mais que parentesco, e todo o favor havia-se de attribuir ao sangue, por evitar escandalos das

DECADA III. LIV. IX. CAP. IV. 383

partes, e mais sendo cousa, em que o Viso-Rey puzera a mão, veio fazendo a demora que vimos, que não foi ociosa; e as cartas, que havia de escrever a ElRey de Portugal, do caminho as mandou. E porque a principal cousa que o trouxe a Cochij foi fazer huma Armada para tornar a dar huma vista á costa Malabar, começou logo entender nisso; e em quanto trabalhavam no corregimento dos navios, mandou fazer tres, ou quatro alardos de apuração da gente que havia mister. Ao derradeiro dos quaes veio ElRey de Cochij, por comprazer a D. Henrique, e tambem dar mostra da sua gente, que estava prestes pera se elle aproveitar della em serviço d'El-Rey de Portugal, nos quaes alardos houve tirar com espingardas, e as outras mostras que a gente de armas faz. E porque hum peão dos nossos tirou com huma besta com hum farpão, e passou o braço de hum Naire d'ElRey de Cochij, que he a sua gente mais nobre, houve ahi reboliço delles, ao que D. Henrique acudio, e mandava enforcar o peão por não ser da essencia do alardo tirar com farpão, e parecia fer malicia mais, que descuido. Ao que ElRey logo acudio, pedindo a vida do homem, com que não houve effeito a justiça, de que elle sicou mui contente, vendo que Dom Hen-

Henrique dava tal castigo por tocarem em cousa sua, e elle D. Henrique a esse sim mostrava fazer aquella justiça. ElRey de Calecut como trazia espias no que D. Henrique fazia, sabendo desta apuração de gente, e Armada que se ordenava, como homem que tinha merecido castigo de suas culpas ácerca de nós, escreveo a D. Henrique sobre negocio de paz; e que folgaria de mandar entender nisso, ao que respondeo, que elle esperava de ser lá cedo, e então poderia de mais perto mandar fallar nisso. Partido este, per artificio do mesmo Camorij, por elle ser seu vassallo, veio hum mensageiro do Governador de Panane, o qual lhe mandava dizer, que seu Senhor o Çamorij queria que lhe fossem entregues certos paráos, que estavam no seu rio, que os mandasse receber, que elle os entregaria logo. Ao que D. Henrique respondeo, que elle estava de caminho pera lá, que entre tanto que o fosse elle fazer prestes, e fosse de pressa: cá poderia ser que o acharia já lá mais occupado do que então estava; e com esta resposta o espedio sem os mais querer ouvir. A este tempo estava já D. Henrique tão apercebido, que se embarcou logo, e partio a dezoito de Fevereiro com huma Armada de cincoenta vélas, entre galedes, galés, galeotas, fustas, bargantijs,

# DECADA III. LIV. IX. CAP. IV. 385

e catures, de que estes eram os principaes Capitaes, Pero Mascarenhas, D. Simão de Menezes, D. Affonso de Menezes, D. Jorge de Menezes, D. Jorge Tello de Menezes, Simão de Mello, Jorge Cabral, João de Mello da Silva, Ruy Vaz Pereira, Jeronymo de Sousa, Antonio da Silva de Menezes, Francisco de Mendoça o velho, Francisco de Mendoça o mancebo, D. Jorge de Noronha, Aires da Cunha, Francisco de Vasconcellos, Nuno Fernandes Freire, Diogo da Silveira, Antonio d'Azevedo, Gomes de Souto-maior, Antonio Pessoa, Rodrigo Aranha, Aires Cabral, e alguns moradores de Cochij, e o Arel de Porcá com vinte e sete catures. O qual era vassallo d'ElRey de Cochij, e vivia na povoação de Porcá, que he abaixo de Cochij nove leguas, com o qual D. Luiz de Menezes tinha assentado quasi per contrato, que cada vez que fosse chamado pera servir ElRey de Portugal com os seus catures, que fosse; e não querendo elle metter nisso sua pessoa, que desse os catures esquipados de remeiros; e por esta obrigação quiz elle pessoalmente ir com D. Henrique: assi que com os seus catures faziam o número das cincoenta vélas, em que iriam té dous mil homens. Com a qual Armada chegou a Panane a vinte e cinco de Feve-Tom. III. P. II. Bb

reiro, que he huma povoação d'ElRey de Calecut das principaes que elle tem, situada toda ao longo do rio que tem. E peró que não era cercada de muro, por em todo aquelle Malabar todalas povoações o não ferem, estava em lugar delle entre o rio, e as casas feita huma defensão de palmeiras, e madeira replenada de terra tão taipada, que suppria por hum forte muro. E vinha torneando esta defensão toda a povoação pela parte do mar de maneira, que não se podia chegar ás casas, que grão parte dellas eram de pedra, e cal, senão per cima de muita artilheria, que os Mouros tinham posta naquella força. Da qual artilheria, (como se depois soube,) era Condestabre hum Portuguez arrenegado, que a governava, e dentro no rio havia muitos navios de toda forte de carga, e remo, tambem postos em ordem de pelejar, se alguem os fosse commetter. D. Henrique primeiro que alguma cousa commettesse, mandou hum recado ao Governador, dizendo, que elle passava per alli, que bem lhe poderia mandar os paráos, que lhe mandara dizer, que o Çamorij havia por bem que lhe fossem entregues. É em quanto hia este recado, mandou certos bargantijs que entrassem pelo rio acima, mostrando que queriam fazer aguada, por elle fer de agua do-

# DECADA III. LIV. IX. CAP. IV. 387

ce, e que o fossem sondando. Aos quaes bargantijs, os Mouros que estavam em guarda dos navios, e assi na força ao longo do rio, começáram de esbombardear. D. Henrique quando vio que bombardas não re-fpondiam á entrega dos paráos, nem o feu recado com a furia da artilheria não foi ouvido, nem respondido, e tudo eram mentiras, e manhas do Camorij, governado per Mouros que eram contra a paz, feito conselho com os Capitaes, a sahida em terra foi pola informação que lhe os bargan-tijs deram daquelle pouco que do rio pu-deram alcançar; mas não houve effeito a sahida aquelle dia que elle ordenou; e a causa foi esta. Querendo-se D. Henrique, (a manha que haviam de saltar em terra,) passar de huma galé em que hia a hum batel, lançou pelo ombro o braço de seu lugar, que causou anteparar a sahida, e tornou-se elle á galé, onde lhe concertáram o braço, e porto hum emprasto nelle, sa-hio a outro dia contra vontade de muitos, por não crer em agoiros. E ainda disse a hum homem seu familiar, que o muito apertava nisso: Se este agoiro fora baterem-me bum çapato, como a meu tio D. João de Menezes, per ventura me provocareis a não sahir; mas isto he lançar-me ombro sóra, que eu tomo por muito bom prognosti-Bb ii co,

co, que não tenho necessidade delle pelejar, sómente pôr os pés em terra. E o negocio do çapato de D. João de Menezes era huma cousa, que andava muito na boca dos Capitaes da guerra, quando commettiam algum feito, a qual historia contámos no Livro terceiro da segunda Decada no sim do Capitulo decimo, quando matáram o Viso-Rey D. Francisco, fallando elle neste capato de D. João de Menezes. D. Henrique leixando os agoiros, fahio nesta ordem como tinha assentado com os Capitaes: Pero Mascarenhas acima, mettido mais dentro no rio com trezentos homens, e D. Simão com outros trezentos abaixo na praia do mar, em companhia do qual hia Dom Jorge seu irmão; e elle D. Henrique entre ambos com todo o mais corpo da gente, pera dalli acudir abaixo, ou acima, onde necessario fosse. A qual sahida, ainda que ella foi bem festejada dos nossos com trombetas, e gritas, que rompiam os ares daquella manha, tiveram por resposta outro tom mui differente, que foram muitas bombardas, que encubriam as gritas nossas, e suas, e de envolta muita espingardaria, de que os Mouros estavam bem provídos. E per todalas partes houve tanta furia, que huns não entendiam os outros naquella primeira chegada, que os nossos chegáram a querer en-

### DECADA III. LIV. IX. CAP. IV. 389

entrar per cima da força, que os Mouros tinham feito; e porém tiveram tempo que na parte da praia, per que D. Simão vinha, por ser hum pouco longe, e affastado dos outros dous corpos da gente, acudiram muitos a elle. Pero Mascarenhas tambem como na parte que lhe coube havia mais defensão, teve assás trabalho em chegar lá; elles com tudo a seu pezar tomáram entrada, e vindo já a bote de lança, e fios da espada, assi cortavam nos Mouros de morte, que começáram a defamparar a defensão. D. Henrique por trazer o sentido em todalas partes pera acudir onde fosse neceslario, vendo que sobre D. Simão acudiam muitos Mouros pola razão que acima dissemos, mandou alguma gente que lhe leixou tomar folego. E porém foi já a tempo que os Mouros se punham em fugida, e ao pé das bombardas acháram o Condestabre arrenegado morto, e o rosto todo retalhado em cutiladas: parece que quando se vio na agunia da morte, como homem desesperado de viver, assi polas feridas que tinha, como porque vindo a nosso poder padece-ria o que tinha merecido com sua infidelidade, por não fer conhecido, mandou a algum Mouro que lhe retalhasse o rosto. D. Henrique como vio que a sua gente entrava per cima da artilheria, e que começa-

vam a correr trás os Mouros, por se não espalhar pelas ruas da povoação per toda andar derramada, mandou aos Capitães que entretivessem a gente, té que o temor que os Mouros levavam os fez não parar nas casas, e acolhiam-se aos palmares. E posto que a povoação estava despejada de todo, todavia por dar huma cevadura ao Gentio que comfigo levava, deo-lhe lugar que folsem recolher alguma pouquidade que podia ficar, e ao mais mandou poer o fogo per muitas partes da povoação, e cortar pal-meiras, que he o maior mal que lhe pode fazer. E tambem mandou entrar navios de remo per o rio, que foram queimar os que nelle estavam, com que este lugar ficou deftruido, e castigado por huns dias. E entre muito grande número de peças de artilheria que mandou recolher, achou alguma nossa que os Mouros em diversos lugares, e tempos tinham tomado a navios nossos. Todavia não custou este feito tão barato, que não morressem nelle nove homens de armas, e feridos passáram de quarenta, de que os principaes foram Jorge de Lima, Simão de Miranda, Payo Rodrigues d'Araujo. Partido D. Henrique, ao outro dia foi dar hum açoute a Calecut, mandandolhe queimar dez, ou doze vélas, que estavam no porto. E em quanto no mar faziam

#### DECADA III. LIV. IX. CAP. IV. 391

esta obra, D. João de Lima tambem com sua gente foi á Cidade a lhe pôr fogo per partes nos arrabaldes della; e por os imigos acudirem, e elle se metter mais do necessario no corpo della, correo grande rifco té se recolher. Daqui tambem mandou D. Henrique a Coulete, onde era seu principal intento, a João de Mello da Silva, com o Piloto mór da Armada, que lhe folse sondar a estancia dos navios, que ancoravam no porto, pera saber o que havia de fazer quando chegasse. O qual lugar era leis leguas de Calecut contra o Norte, affentado em huma praia curvada á maneira de meia Lua tudo raso, que com qualquer tiro podia offender a ambas as partes, e somente pegado na povoação tinham hum estreito pequeno. Defronte da qual povoação ficava a praia hum pouco ingreme, e sobre ella por defensão tinham feito outro muro de madeira replenado de terra á maneira de Panane, e das ilhargas tinha outro tal amparo, ficando-lhe tudo em lugar de muro. E ao sob pé tinham todolos seus navios em ordem com as popas quasi em sec-co, assi dispostos que das tranqueiras de ci-ma os podiam defender com artilheria de maneira, que quem houvesse de ir ao lugar per esta fronteria do mar, lhe convinha palsar per estas duas estancias, a dos navios,

e dos replenos, tudo com muita artilheria. D. Henrique tanto que mandou João de Mello da Silva a fondar este porto com té dezoito bargantijs, e catures, foi-se logo nas costas delle, e em descubrindo huma ponta, vio que se vinha João de Mello recolhendo de cincoenta e seis paráos, que lhe sahiram ante que chegasse ao porto, que como gente que corre pareo, vinham a elle com grandes apupadas. Aos quaes João de Mello leixava, porque não hia a pelejar, sómente a sondar o porto, e mais primeiro a elle o leixáram doze dos catures, que levava do Arel de Porcá, todos esquipados de Negros Malabares, que corriam, fugindo melhor que os outros, que perseguiam a elle João de Mello. Porêm quando os Mouros víram apparecer diante da ponta, que os descubria a D. Henrique, e entendêram ser elle o Governador, já surdos de suas apupadas foram-se pôr no lugar de seu abrigo, que era ao sob pé da artilheria, que estava nas estancias, que difsemos, havendo nelles, e nos outros grande revolta, buscando cada hum o lugar mais seguro a seu parecer, querendo o Governador commettellos, de que tinham grande temor polo feito de Panane, que já entre elles era fabido.

### CAPITULO V.

Como D. Henrique determinou de sahir em Coulete, o qual com huma grande vitoria que houve dos Mouros, o queimou, e assi grande número de navios, que estavam no porto: e dahi se tornou a Cananor, e espedio D. Simão de Menezes com huma Armada pera aquella costa de Malabar.

C Abendo D. Henrique de Menezes de U João de Mello o que passára, e que se hia recolhendo pera elle polas razões que dissemos, foi surgir com toda sua frota hum quarto de legua desviado da fronteria do lugar, pera alli affentar o modo que haviam de ter pera sahir em terra. E como toda a frota foi surta, fez signal que viessem a conselho á galé onde elle vinha, no qual houve mui differentes votos, e todos paráram que o negocio era de muito perigo. E que a fahida naquelle lugar não era cousa de tanta substancia, que por isso aventurasse tanta gente; e toda a vitoria do ca-so estava em queimar humas poucas de casas palhaças, e aquelles paraos que tinham diante, o que estava mui bem defendido per vinte mil homens de peleja, que diziam estarem em terra. E correndo a prática

mais, huns eram, que já que haviam de pelejar, fosse no mar, pera tomarem aquelles navios, e paráos, ou os queimarem, e não sahissem em terra; outros que sahissem nella, e não commettessem os paráos; alguns em que parte deviam pelejar, por sentirem D. Henrique inclinado a isso, e desejavam de o comprazer, e tambem por ter animo differente. D. Henrique quando se vio entre tão varios pareceres, quiz alargar o seu com algumas razões, dizendo, que a principal cousa que o movêra a partir de Cochij, fora castigar ElRey de Calecut, o qual (como elles fabiam) fimulava estar occupado em guerra, e tinha em Calecut hum Governador, que como de si fazia guerra á nossa fortaleza, em que D. João tinha recebido muita affronta. E como elle o não podia castigar na pessoa, nem em lugar onde estivesse, queria-o castigar nas partes em que tinha mais olho, e elle não fabia outras mais importantes a seu estado, que Panane, e Coulete, onde elles estavam. E este Coulete desejava elle mais destruir, que outro algum, por quantos navios delle partiam pera Méca, e isto o trouxera alli, e não pera andar á caça de paráos, por este ser officio de hum Capitão da costa, e não da pessoa do Governador. E se isto era verdade, que conta daria elle de si a todolos

#### DECADA III. LIV. IX. GAP. V. 395

Mouros da India, chegar alli com tal Armada, e não fahir em terra, e affolar tudo com tanta, e tão nobre gente como alli vinha? que a elle lhe parecia, que leixando de o fazer, fazia os Mouros verdadeiros, com huma palavra com que ameaçam aos Portuguezes, dizendo: Unar Coulete, que quer dizer guarda de Coulete. Verdade era, (como elles diziam,) ser perigosa cousa quasi á escala vista commetter aquella entrada, onde se aventurava tanta Fidalguia, porque estes por honra de seu sangue sempre eram os primeiros, e não tendo elle este respeito, commettia dous erros; o primeiro não fazer o que lhe ElRey mandava em seu regimento, que no commetter de qualquer feito sempre tivesse muito refguardo á vida dos homens; o fegundo erro era, não ter lei, nem amizade com muitos parentes, e amigos que alli vinham, todos tão cavalleiros, que elle já na fantasia os estavam vendo avoar per cima daquellas tranqueiras. Porém por se conformar com o que ElRey mandava, e com o parecer de todos, e tambem com o seu, que não queria aventurar tanta gente, celle queria tomar fómente trezentos homens que le-varia per huma parte D. Simão de Me-nezes feu primo, e elle pera fi queria fó-mente cento e cincoenta, pera dar per outra

tra parte, que sería per ambas as ilhargas. E a mais gente lhe parecia bem ficar na Armada, pera commetter os cento e cincoenta navios, que tinham diante dos Mouros. Os quaes quando vissem de terra abalar tanta gente per diversas partes, como não sabiam a quantia que havia de ficar no mar, e quanta poiar em terra, esta dúvida os faria não se determinarem á parte principal, e o temor do feito de Panane, que tinha outra defensa semelhante, os metteria em sugida. Porque (louvado Deos) des que a nação Portuguez contendia com Mouros da India, ainda estava por ver recolheremse ás embarcações fugindo, e esta só razão naquelle tempo queria ter por si contra todalas outras, que algum desconsiado de si mesmo podia dar. Por isso esta mercê pedia a todos, que cada hum confiasse de si quanto elle confiava nelles, porque a desconfiança era o mais forte imigo que podiam ter contra si. E bastava para daquelle seito terem vitoria, a outra que havia poucos dias que tinham havido, de que ainda não tinham limpas as espadas do sangue de outros taes Mouros. Finalmente com estas, e outras razões, que lhe D. Henrique propoz, todos se conformáram com seu voto só, pera o outro dia pela manha pôrem o peito per mar, e em terra ao perigo. Vinda a

### DECADA III. LIV. IX. CAP. V. 397

hora da maré, começáram os navios, que haviam de pelejar, ir demandar os parãos dos Mouros, que (como dissemos) estavam abrigados aos feus repairos, e defensão da terra. No qual tempo D. Simão com a fua gente em vasilhas pequenas tomáram huma parte da terra, que era á esquerda, e Dom Henrique á direita, em companhia do qual hia Pero Mascarenhas, ficando os paráos entre elles, e levava diante Jorge Cabral em huma fusta, que lhe hia sondando o caminho. Postas estas tres alas, cada hum teve tanto cuidado de si, como tinham de animo; e posto que o lugar era bem perigolo, o fumo da artilheria os fez mais seguros, porque não havia apontar a huma, e outra parte, com que se chegáram ao lugar de tomar terra, e virem a bote de lança, e (como dizem) mão por mão. Porque os Mouros todos estavam offerecidos a morrer, e assi o fizeram, que logo na primeira chegada dos nossos estiveram tão firmes, e constantes, que custou a vida de Diogo Pereira de alcunha o Malabar, que como era Capitão mór dos catures do Arel de Porcá, por cada hum acudir melhor a seu lugar, repartio-os per estes Capitães, per João de Cerqueira, Manuel da Gama, e outros, e querendo fazer vantage á honra em querer sahir primeiro em terra, não a sez á vida,

da, porque o matáram alli. E Manuel da Gama pela garganta houve huma fréchada mui perigosa, e assi recebêram outros signaes de honra, ficando bem feridos. No commetter dos quaes navios assi da sua parte, como da nossa foi huma nuvem que cubrio a todos, cheia dos foguetes da luz de tanta artilheria, a qual nuvem foi aos noffos, (como dissemos,) mui proveitosa, porque primeiro os Mouros sentíram o ferro em si, que entendessem que saltavam nos seus navios: tão cégo andava o ar, que a todos cubria. E a primeira cousa que começou prometter a vitoria aos nossos, foi sentirem-se os Mouros do mar tão apertados delles, que por se salvar saltavam em terra, e hiam-se abrigar á estancia que tinham feita, em que estava a sua artilheria. E quem neste abalroar dos paráos se houve animosamente, por ser o primeiro que abalroou, e enxotou os Mouros em terra do paráo que afferrou, foi Rodrigo Aranha, no qual tempo houve grande trabalho em todos; porque como os Mouros começáram a faltar, acudíram D. Affonso de Menezes, D. Jorge de Noronha, Dom Tristão de Noronha, Jeronymo de Sousa, Antonio Pessoa, e outra gente nobre, que começáram levar os Mouros ante si. Dom Henrique como trazia os olhos em todalas

# DECADA III. LIV. IX. CAP. V. 399

partes pera faber onde havia de acudir, e mandar, vendo que o Arel de Porcá nesta entrada dos nossos se leixava estar com alguns dos feus catures, como homem que se não queria metter em perigo, depois de lhe mandar bradar, e fazer muitos signaes que fahisse com os seus, mandou-lhe tirar com hum berço, e foi elle tão mofino, que lhe quebrou huma perna. E sobre isso mandou-lhe dizer D. Henrique que se fosse, que não tinha necessidade de homens, que vinham á guerra por razão de apanhar o despojo, como os seus Malabares faziam, e não pera pelejar. No qual tempo andava já D. Henrique contente, por ver que muitos dos nossos tinham já, além da força, que aos Mouros fervia de muro, arvorado feus guiões, porque os primeiros nesta subida foram os mais ditosos: cá o sumo os cubria de maneira, e a luz da escorva lhe dizia onde estava a bombarda, por cima da qual subiam sem perigo; e passados da parte de dentro, por acudirem muitos Mou-10s, fizeram maravilhas. A este tempo Dom Henrique pela parte per onde entrou, por ser onde estava o Capitão mór daquellas estancias, como levava gente mui nobre, faziam maravilhas, e era já morto este Capitão com outros tres aos seus pés, que tinham jurado no seu Alcorão de acabarem

al-

alli por defensão de fua pessoa. Da outra parte de D. Simão, por o seu caminho ser hum pouco longe, deteve-se pera encavalgar per cima da estancia da sua ilharga, que tomou, onde acudio grande pezo de gente, por cuidarem os Mouros que alli hia o Governador, vendo que a gente era dobrada. Mas como todos já andavam travados, tanto que a gente dos navios tomáram terra, foi elle mui bem ajudado, principalmente destes Fidalgos, e Cavalleiros, Jorge Cabral, João de Mello, João de Betancor, Manuel da Gama, Fernão de Moraes, Ruy d'Acosta, com que acabou de rematar neste grande conflito a vitoria, pondo-se os Mouros em fugida. No qual ficou morto Diogo Pereira, e outros quatorze em este feito, e todolos acima nomeados feridos, a fóra outros em outras partes, que por todos feriam quarenta e oito. Acabada esta vitoria, foram recolhidas trezentas e sessenta peças de artilheria de toda sorte, e grande número de espingardas, e tomados cincoenta e tres navios, muita parte delles carregados de especiaria, que estavam pera fazer viagem; e os mais por ferem velhos, e não pera uso nosso, foram queimados, e por derradeiro foi queimado todo o lugar. Com esta vitoria se tornou Dom Henrique a Cananor a onze de Março, on-

#### DECADA III. LIV. IX. CAP. V. 401

de se vio com ElRey em terra, com aquelle apparato, (segundo seu uso, de que já escrevemos.) E entre algumas cousas que lhe ElRey requereo, foi a entrega de cer-tas Ilhas das chamadas de Maldiva, de que lhe apresentou huma Provisão d'ElRey. A qual como vinha com huma claufula, que pagaria dellas o que bem parecesse ao Governador, e elle Rey não se quiz obrigar a pagar a quantidade do cairo, que lhe D. Henrique pedia, ficou sem as Ilhas, e assi sem huns paráos com a artilheria de certos ladrões, que se acolhiam no seu Reyno; porém concedeo-lhe outras cousas levemente, com que ambos ficáram contentes hum do outro, e se deram peças; ElRey hum colar de ouro, e pedraria a D. Henrique, que elle mandou a este Reyno a El-Rey, e com esta condição o tomou, por elle fe haver por injuriado em o não tomar D. Henrique, e elle em retorno lhe deo outras peças. E daqui mandou D. Henrique a D. Simão de Menezes com vinte navios, em que iriam té quinhentos homens pera correr aquella costa té Bracelor, e primeiro que se recolhesse invernar a Cochij, sosse carregar de arroz a Baticalá; e leixando algum em Calecut, o resto levasse a Cochij. E assi espedio a hum mensageiro d'ElRey de Ormuz, que com aggravos que dizia Tom. III. P. II.

ter do tempo de D. Duarte de Menezes, e de Diogo de Mello Capitão, escrevia ao Vifo-Rey Conde da Vidigueira; e vendo que era falecido, apresentou as cartas a D. Henrique, e assi hum sio de perlas, e alguns pannos de feda, que lhe mandava de presente. As quaes peças D. Henrique lhe acceitou, polo não escandalizar, e as mandou a este Reyno a ElRey com o colar que lhe deo ElRey de Cananor, e efcreveo a ElRey, e a Raez Xarafo as palavras que haviam mister queixumes, que eram de consolação, e justiça em seus aggravos; e outra a Diogo de Mello, encommendando-lhe o bom tratamento d'ElRey, e seu Governador, por não terem causa de se queixar. E daqui se partio pera Cochij a ordenar as cousas pera o fundamento que elle trazia.

#### CAPITULO VI.

Do que passou Antonio de Miranda d'Azevedo com a Armada que foi ao estreito:
e assi a D. Simão de Menezes na
costa de Malabar té se recolher a invernar.

Or o recado que D. Henrique mandou a Manuel de Macedo a Chaul fobre as náos de madeira que hiam pera Méca,

### DECADA III. LIV. IX. CAP. VI. 403

de que lhe Alvaro Mendes deo conta, como atrás fica, elle partio de Chaul meado Janeiro em hum galeão, e levou duas caravellas, de huma era Capitão Ruy Vaz, e da outra Ruy Gonçalves. E porque elle foi primeiro que Antonio de Miranda, o qual partio de Goa a cinco de Fevereiro, em chegando a Çocotorá, achou alli nova como no Cabo de Guardafú andava huma caravella dos nossos ás prezas, a qual elle foi tomar, e era da Armada do Conde Almirante Capitão Mosem Gaspar, de que atrás fizemos menção. O qual como era estrangeiro, sobre palavras de querer mandar, que alguns dos nossos mal soffrêram, elle foi morto; e temendo o castigo que por isso haviam de haver os authores de sua morte, determináram de se fazer per alli ricos, andando ás prezas, fazendo seu Capitão hum Antonio Lopes, que não durou muito tempo no officio. E em seu lugar fizeram outro de appellido Aguiar, author da morte de Mosem Gaspar, que depois foi degollado em Cochij por este feito; e dos outros delles foram enforcados em Chaul, e outros degredados pera diversas partes, segundo suas culpas. Feita esta preza de prezos, ajuntou-se Manoel de Macedo com Antonio de Miranda pera andar alli de Armada, já desesperado das náos de madeira, Cc ii por

por serem passadas daquella paragem. O qual vinha em huma galeaça, e com elles estes Capitaes, Ruy Mendes de Mesquita em hum galeão, Francisco de Vasconcellos, Ruy Vaz Pereira, e sería a gente que levou té trezentos e cincoenta homens. E o modo que tem as nossas Armadas de andar guardando a boca daquelle estreito, por não passar alguma véla de Mouros que she não caia na mão, he o que fazem os pescadores na sua pescaria, atravessando o rio de terra a terra com sua rede ; e por esta ser a ordem de todalas Armadas que vam alli, a este sim o escrevemos aqui, por a não repetir muitas vezes. Do Cabo de Guardafú, que he a mais Austral, e Oriental terra da parte Africa, ao Cabo de Fartaque, que lhe fica ao Oriente na terra de Arabia, se faz huma garganta do mar, que vai fazer o estreito do mar Roxo. Esta garganta sorá pouco mais de cincoenta leguas pelas cartas de marear, e nesta distancia as nossas Armadas com seus navios se vam estender quasi huns á vista de outros, porque não passe véla, que per elles não seja vista. E per este modo se ordenou Antonio de Miranda, le deo a caravella dos alevantados a Payo Rodrigues d'Araujo, e nesta pescaria a pouco custo de peleja houveram dez zambucos carregados de ruiva, cousa de pouco pre-

# DECADA III. LIV. IX. CAP. VI. 405

preço, e tres náos. Das quaes a mais rica tomou Ruy Mendes de Mesquita, e por o terem assi por regimento, por não anda-rem com nãos carregadas trás si, Ruy Mendes por andar da banda da costa de Arabia, a mandou por Francisco Borges a Chaul por ordenança de Antonio de Miranda, da qual fazenda elle não deo boa conta. E a Manuel de Macedo em seu lanço lhe coube hum paráo carregado de pimenta, que pelejou tão furiofamente, que perecêram todos sem se querer entregar, e sicáram sómente dous vivos. E vindo o tempo em que já não podiam andar naquella pescaria, Antonio de Miranda foi dar huma vista a Xael, onde D. Henrique lhe mandou que fosse pedir alguma artilheria, que Dom Luiz de Menezes não pode recolher com o tempo do mar, quando faqueou aquella Cidade. E assi que houvesse outra artilheria de huma náo, que indo pera Ormuz, com tempo se foi alli perder; mas os Mouros como estavam escandalizados do feito de D. Luiz, o não quizeram fazer. E converteo Antonio de Miranda a furia em pôr fogo a humas poucas de náos, porque acudindo elles a ellas, os castigasse, como sez, onde corrêram muitos sem sahir em terra, e das náos foram queimadas fete, e cinco foram tomadas, em que houve bom esbu-

lho. E porque o tempo não soffria andar mais naquella costa, e o galeão de Manuel de Macedo fazia muita agua, Antonio de Miranda o espedio que viesse a Chaul, como veio, e elle invernou em Mascate, e depois veio ter com D. Henrique a tempo que elle estava sobre Calecut, como se verá adiante. D. Simão tambem neste tempo com a Armada que levou pera andar na costa, foi correndo todolos rios té chegar a Mangalor, onde elle cuidou achar Fernão Gomes de Lemos, por levar recado de D. Henrique que o tomasse debaixo de sua bandeira, e alimpasse aquella costa de ladroes, por D. Henrique ter sabido o que alli lhe tinha acontecido, de que estava delcontente, e Fernão Gomes muito mais; e o caso foi este. Dentro deste rio estava grande número de paráos carregados de pimenta; e como elle não tinha navios pequenos pera poder entrar, por o seu navio ser hum galeão, e as outras duas peças de seu irmão Gomes Martins de Lemos, e de Antonio da Silva serem galeotas, estavam mais em guarda que não sahissem, que em auto de poder ir a elles. Os paráos como estavam alli encarcerados sem poderem sahir, parece que deram aviso por terra a Calecut do estado em que ficavam, e ordenáram este ardil, que viessem de mar em fóra muitos

### DECADA III. LIV. IX. CAP. VI. 407

paráos de lá a esbombardear Fernão Gomes. Porque como elle não tinha navios leves, e elles o podiam provocar a se mudar da boca do rio, pera no mar largo vir pelejar com elles, e só nesta mudança ficavam elles de dentro despejados pera sahirem com fua carga , pera o qual negocio estavam prestes. O qual ardil foi como elles o cuidáram , vindo hum grande número de paráos todos a ponto de pelejar, e commettendo a Fernão Gomes, foi tanta bombardada nelles, que lhe conveio sahir-se do lugar ao mar largo com as galeotas. E fahindo os paráos, começáram de se espalhar, e como eram leves, não lhes podiam os nossos fazer damno senão com alguns pe-louros da artilheria, se os acertavam. No qual tempo os que estavam dentro, como preza de agua que lhe tiram o impedimento que tem, sahíram os que estavam carregados, e outros de pequeno porte vafios. É em Fernão Gomes fazendo volta, como que queria acudir aos entreter, se mettêram pelo rio dentro, e por este modo os car-regados foram sua via de Cambaya, e Fernão Gomes ficou mui descontente, e muito mais quando soube que os de dentro não tinham carga alguma, com que determinou de se ir dalli quasi em busca dos outros que o fizeram mover, té que D. Simão veio

dar com elle, e com indignação do caso elle D. Simão foi dar em Mangalor, e o queimou, e dez, ou doze navios que ahi estavam; e os outros de menos porte se mettêram por esses esteiros, onde os nossos lhe não podiam fazer damno. Partido daqui, foi correndo a costa já acompanhado de Fernão Gomes, e pelejou tres, ou quatro vezes com paráos. E a maior peleja que teve, foi dia de Pascoa com té setenta paráos, de que tomou vinte, e com outros deo á costa. Aos quaes perseguiam Antonio Pessoa, e Domingos Fernandes por levarem catures de remo, que são navios mui leves, chegando-se tanto a elles, que vinham ao bote da lança, onde matáram muitos Mouros. E vendo os outros que não tinham falvação, lançáram-se ao mar, e outros foram tomar por abrigo o rio Marabea dentro do cabo de Cananor. Seguindo os quaes foi D. Simão, Antonio da Silva, Gomes Martins de Lemos; os Mouros do qual lugar vendo ir os nosfos com grande grita trás os paráos, como quem os queria defender, começáram offender os nolsos. E quem nisto se ventajou de entrar pelo rio acima, foi Domingos Fernandes, por ter leve navio, confiado na vitoria que houvera dos outros paráos. D. Simão quando o vio ir assi com aquelle alvoroço del-

#### DECADA III. LIV. IX. CAP. VI. 409

atenttadamente, e só, mandou a Gomes Martins de Lemos filho de João Gomes de Lemos, que hia em hum batel, que lhe acudisse; e elle em lugar de ir salvar a vida do outro, perdeo a sua, por dar em secco com o alvoroço de chegar, onde os Mouros de Marabea o matáram ás fréchadas, e com elle D. Miguel de Lima filho de Dom Affonso de Lima, e quantos hiam no batel, em que entráram sete Portuguezes, a fóra estes dous Fidalgos. Domingos Fernandes quando quiz tornar sobre elle, era já o caso feito, e teve bem que fazer em se salvar, e foi-se pera D. Simão, que não ficou mui contente delle, por o seu açodamento ser causa daquelle desastre, de que ficou mui triste. E por não ter vasilhas pequenas, leixou de ir destruir o lugar de Ma-rabea, posto que d'ElRey de Cananor fosse; e porque esperava de haver o castigo por o mesmo Rey, e o tempo não soffria mais andar na costa, foi carregar de arroz a Baticalá, como D. Henrique lhe mandava, provendo delle Cananor, e Calecut. E tambem lhe leixou alguma gente, por estarem já de guerra com o Camorij, e da-hi se soi pera Cochij invernar. E quando passou per Cananor, sez queixume a El-Rey do que os seus lhe fizeram, o qual polo satisfazer mandou matar alguns Naires, e Mou-

cerco foi huma das cousas mais perigosas que té aquelle tempo tivemos na India, assi por causa do tempo, que era na força do inverno, como do fitio da fortaleza, pera se melhor entender o modo do cerco, será necessario darmos mais particular declaração della, posto que já atrás em alguma maneira o tenhamos feito na relação da Cidade dos Mouros. Esta costa, em que a fortaleza está situada, não tem rio, nem porto abrigado, onde os navios possam estar seguros, tudo he huma costa brava com hum recife de pedras com alguns canaes pequenos per que podem entrar navios pequenos. A qual costa se corre Norte Sul, e tem a nosta fortaleza nas costas da parte do Oriente junto á Cidade dos Mouros, e do Ponente o mar, tudo tão defabrigado, e patente aos ventos, que pera fahir na fortaleza em paz, ha mister que seja o dia quieto, pera o mar dar fahida em terra, quanto mais querer fahir com mão armada, e o mar que rompe (como dizem) em frol. Os Mouros a primeira cousa em que entendêram foi cercarem a fortaleza com huma cava de té vinte e cinco palmos de largo, á maneira de meia Lua, cujas duas pontas vinham beber no mar. No fim das quaes pontas em cada huma fizeram seu baluarte mui forte com artilheria, que joga-

#### DECADA III. LIV. IX. CAP. VII. 413

gava em revés ao longo da praia, pera que vindo foccorro per mar, não pudesse entrar na fortaleza. E em contorno de toda esta cava em lugar de repairo, principalmente donde podiam dar bateria á fortaleza, fizeram outros cinco baluartes, e toda a terra que tiravam da cava faziam huma trincheira pera tirar com espingardas, e fréchas, e se amparar dos nossos tiros, e per estes principaes baluartes punham a artilheria. Da qual obra era mestre hum Siciliano de nação arrenegado, que era grande Official, e elle se gloreava que apren-dêra todos aquelles artificios da guerra no cerco que o Turco teve sobre Rhodes. Finalmente quando os Mouros chegáram a fazer esta cava, e baluartes, já os nossos tinham passado muito trabalho, e D. João de Lima sahido per vezes fóra da fortaleza a pelejar com elles. E o primeiro movimento que o Camorij teve neste cerco foi mandar dez, ou doze mil homens com hum seu Capitão, e o Siciliano que dissemos, fazer a cava. A impedir a qual, D. João de Lima em diversos tempos do dia, ora com cincoenta, ora com cem homens, (porque na fortaleza não havia mais que trezentos,) lhe dava rebates, matando, e ferindo aos que andavam nesta obra. E ainda pera o fazer mais a seu salvo, serviam-lhe mui-

zendo que sería bom darem-se, por ser vindo o Camorij com aquelle grande exercito de gente, com que víram o dia d'antes aquellas praias cubertas, mandou-lhe responder, que agora veria elle que os cavalleiros, que estavam dentro naquella fortaleza, pelejavam de melhor vontade, pois eram viftos de hum tal Principe. E por fazer sua palavra boa, e que não temia aquella multidão de gente, sahio per detrás das casas da Feitoria, que estavam fóra do castello, a dar nos imigos, o que lhe houvera de custar a vida, por serem tantos sobre elle, que quasi o tiveram cercado; e á força de ferro, e feridas, que leváram os seus, le recolheo á fortaleza. E por experimentar naquella fahida que já as casas lhe não serviam de amparo, ante podiam ser azo na confiança dellas de algum grande desastre, per conselho que sobre isso teve, as mandou derribar, ao qual feito os Mouros não acudíram por odio, fegundo o damno que dellas recebiam. E porque houveram que o temor fizera aos nossos fazer aquella obra, apressáram-se muito acabar a sua cava, c ordenar seus baluartes com toda a artilheria que tinham, pera dar bateria á fortaleza, em que entrava peça, que tirava pelouro de seis palmos de roda.

#### CAPITULO VIII.

Como ElRey de Calecut começou combater a fortaleza, e o soccorro que o Governador D. Henrique lhe mandou: e dos trabalhos que os nossos padeciam neste cerco.

O Primeiro dia que começáram dar esta bateria, foi huma manha treze de Junho, a qual manhã naquelle tempo não teve mais claridade, que os relampagos do afuzilar do fogo, porque todo o mais foi hum grosso, e escuro sumo, que cubria o circuito da fortaleza, com tamanho estrondo das bombardas, e grita da gente, que por alto que os nossos fallavam dentro na fortaleza, não se ouviam entre si. Finalmente a terra tremia, o mar fe empolava com alguns pelouros que lá hiam parar, e o ar roncava com aquelle rumor desvairado do eltrondo das peças da artilheria, e tudo era huma semelhança do Juizo final; porque o animo dos homens, e a palavra se lhes encubria de horror, assi nos cercados, como ao Gentio de fóra, ainda que authores daquella obra. D. João neste tempo tinha repartido a guarda da fortaleza em estancias, de que estes eram as principaes pessoas, D. Vasco de Lima, Jorge de Lima, Ruy .Tom. III. P. 11.

de Mello, Antonio de Sá seu irmão, João Rabello Feitor, Duarte de Faria, e Antonio de Serpa ambos Escrivães da Feitoria, com gente ordenada que continuadamente estavam nelles. E D. João andava com outra sobresalente pera acudir a qualquer parte mais necessaria; mas naquelle dia não houve mais que fogo, de que os Mouros recebêram o maior damno. Porque a furia da fua artilheria parava em o muro da fortaleza, e muita della não lhe fazia coula alguma, por não ferem os bombardeiros mui certos; e a nossa que lhe respondia, dava no cardume da gente, e pés das palmeiras, as cadeias das quaes era outro genero de tiros, que matou, e aleijou muitos. Passado este dia, espertou os nossos de maneira, que foi necessario espertar outra vez a D. Henrique o Governador, dandolhe conta como tinham recebido o primeiro combate, e estado em que ficavam, pedindo-lhe D. João foccorro de gente, porque a que tinha andava mui cansada do trabalho de dia, e vigia da noite; e nas sahidas que fizeram, foram alguns feridos. D. Henrique tanto que teve este recado per huma almadia, que foi milagre aportar lá, com a furia do mar, por ser na força do inverno, que era a dez de Julho, espedio a Christovão Jusarte filho de Bartholomeu

### DEC. III. LIV. IX. CAP. VIII. 419

Jusarte Alcaide mór da Villa Monforte, e com elle Duarte d'Afonseca filho do Doutor Fernão d'Afonseca, debaixo de sua bandeira. E ambos se offerecêram a este grande perigo, por ser cousa de muita honra, em duas caravellas, que levariam cento e quarenta homens, os mais delles de bom sangue, com outra provisão de polvora, e cousas que mandava pedir. Chegando ambos a Calecut, teve Christovão Jusarte huma vantage, que chegou primeiro, e a tempo que pode entrar dentro do recife; e a Duarte d'Afonseca acalmou-lhe o tempo, eficou de fóra. Christovão Jusarte, como nas cousas da guerra era sem medo, e ardido, peró que D. João quando o vio no lugar onde estava, temeo sua sahida, e poz-se á porta da Coiraça que tinha feita, acenan-do-lhe com huma bandeira que não fahifse; com tudo, ou que elle o não entendeo, ou que teve pouca conta com isso, determinou sahir, sem ter aquella cautela, e resguardo, que lhe D. Henrique mandava ter na fahida: escolheo entre oitenta homens, trinta e cinco do seu voto, e aos outros que lhe contrariavam a fahida, mandou ficar em o navio em guarda delle; e tanto que lhe vissem tomar terra, varejassem aos Mouros que sobre elles viessem. E pera ser maior milagre esta sua sahida. Dd ii a for-

a força da agua carregou tanto no paráo em que sahio, que não foi direito á boca da Coiraça onde D. João estava. E como os Mouros o víram ficar fóra da garganta della, de que podiam receber damno das nossas espingardas, que estavam naquelle lugar, ainda o paráo não tomava terra, quando a multidão dos Mouros no collo queriam tomar os nossos. O qual tomar de terra era quasi com agua pelos peitos, onde os Mouros, e Gentio como não tem culto de despir vestidos, e sempre andam pera nadar, andavam a braços com os nossos. E se lhe de terra os outros não tiravam com espingardas, e fréchas, era por temerem que ferissem os seus, tendo já Christovão Jusarte espedido o paráo pera o navio, polo não tomarem os imigos. E eram tantos a elle, que mais afogados andavam os nossos delles, que da agua, e quasi remando vieram ter onde estava D. Vasco de Lima, que per mandado de D. João lhes acudia, por se não perderem todos. E chegando ao lugar da entrada, por já irem hum pouco foltos da agua, foi a peleja tão travada, que quasi os imigos houveram de entrar de envolta com os nossos, té que a poder de ferro, e fogo Christovão Jusarte foi salvo, perdendo naquella entrada Fernão de Sequeira, e João de Macedo pef-foas

# DEC. III. LIV. IX. CAP. VIII. 421

loas nobres, e dous homens de armas, e muitos feridos, entre os quaes foi Manuel Cerniche. O qual por falvar hum homem seu amigo, que ficava entre os Mouros, tornou atrás como cavalleiro que era, e rompendo per elles, tanto fez té que o fal-vou, e não pode falvar a si mesmo de quantas feridas lhe deram, de que morreo dahi a poucos dias. E neste tempo da entrada de Christovão Jusarte se vio D. João em maior perigo do que té li tivera ; porque vendo os Mouros que elle havia de acudir á entrada dos que lhe vinham pera foccorro, ousadamente remettêram aos muros da fortaleza pela banda da terra, pondo nelles escadas pera subir. Dado este rebate a D. João, acudio prestes, e com panellas de polvora, e muita espingardada, e lançada se tornáram queimados do fogo, e fangrados do ferro a fuas estancias. Duarte d'Afonseca quando vio os perigos, per que Christovão Jusarte passára, posto que era Cavalleiro, quiz obedecer ao regimento que levava, etomado confelho, pareceo a todos que devia notificar a D. João a dúvida que tinha, e regimento que trazia, e com tudo faria o que a elle, e assi os senhores que com elle estavam bem parecesse. E esta notificação foi per huma carta atada em huma fét-<sup>ta</sup>, que mandou tirar do paráo, que podia che-

chegar bem a terra, e segurar que não cahisse fóra da Coiraça. Vista a carta em confelho, foi-lhe respondido per outra carta por o mesmo modo da frécha, que sua sahida era tentar a Deos, porque desembarcar na praia não podia ser com menos de quinhentos homens, e destes tinha a fortaleza necessitade, porque muitos dos que estavam dentro eram feridos, e os outros não podiam vencer o trabalho, que lhes davam os imigos em commettimentos de refegas, e de repairar lugares perigosos; e que isto escrevia a D. Henrique na outra carta, que com aquella lhe mandava. Duarte d'Afonseca vista a carta, e tomada a outra caravella comfigo, partio daquelle porto, e veio dar com elle Francisco de Vasconcellos, a quem entregou a caravella, que a levasse a Cananor a Heitor da Silveira, que alli estava por Capitão. Ao qual D. Henrique per elle Francisco de Vasconcellos mandou que soccorresse com qualquer cousa que pudesse a D. João, pois estava tão vizinho delle. Chegado Duarte d'Afonfeca a Cochij, D. Henrique o recebeo com gazalhado, e louvou tanto o que fez, attribuindo-o a cavalleria, como a Christovão Jusarte em entrar, posto que não cumprio seu regimento. E vista a carta que lhe Dom João escrevia, e nova do modo que o Çamo-

# DEC. III. LIV. IX. CAP. VIII. 423

morij tinha situado seu arraial, segundo o que elle Duarte d'Afonseca pode divisar aquelle pouco tempo que alli esteve, ordenou logo a mesma caravella de Duarte d'Afonseca, e outro Capitão Pero Velho, e Duarte d'Azevedo em hum navio, e Dom Affonso de Menezes, e Antonio da Silva em duas galeotas, e Jeronymo de Sousa em huma barcaça, e por Capitão mór destes navios Francisco Pereira Pestana, que fora Capitão de Goa. E porque em fahindo pe-la barra de Cochij, com o temporal quebrou o leme á galeota, em que Francisco Pereira hia, pedio a D. Henrique que lhe mandasse dar hum galeão, que se sançava ao mar, que lhe D. Henrique concedeo. Eporém porque convinha fazer diligencia, mandou que entretanto se fossem os navios, e por Capitão mór delles Antonio da Silva, e esperassem Francisco Pereira no porto de Calecut, e não sahisse em terra té elle não chegar, pera juntamente sahirem com o corpo dos quinhentos homens, que lhe D. João de Lima mandava pedir. Porque pela carta que lhe elle escreveo, com menos gente não podia tomar terra, senão com tanto perigo, como foi a fahida de Christovão Jusarte, que (segundo lhe contou Duarte d'Afonseca) foi milagre não perecerem todos. Partido Antonio da Silva jun-

juntamente com os navios de sua companhia, por razão do tempo ser forte, não houve navio que pudesse seguir bandeira de Capitão, porque seguiam mais a vontade do mar, que naquelle caminho foi mais forçoso Capitão, que a vontade delles. E em quanto Antonio da Silva fez este caminho, se vio D. João em muita affronta, e perigo, porque o Camorij tinha espias per terra do que fazia D. Henrique em Cochij, e do soccorro que mandava, e como se fazia prestes pera vir soccorrer a fortaleza; e ante que viesse com tal soccorro, queria elle tomar conclusão com ella. E como o arrenegado Siciliano neste negocio era o mestre de todolos artificios, e ElRey desejava ver esta conclusão ante que Dom Henrique viesse, apertado delle, não ficou cousa que por mingua de sua diligencia sicasse por fazer; ora com trabucos, que davam grande oppressão, e faziam muito damno dentro na fortaleza, porque não havia já dentro nella lugar seguro pera a gente estar, ora com matas, e minas, té vir a fazer aquellas grandes albarradas, que elle aprendeo no cerco de Rhodes, quando o Turco o tomou. As quaes albarradas são humas serras de ajuntamento de terra que trazem ante si, e vem-se com ella amparando que lhes não faça nojo a artilheria de den-

# DEC. III. LIV. IX. CAP. VIII. 425

dentro á fortaleza, té que vem igualar á ferra com o muro; e ainda pera ficarem mais senhores dos de dentro, sempre a serra he mais alta que o mesmo muro. No meio dos quaes artificios, que davam muito trabalho na defensão aos nosfos, Deos os quiz prover de hum feguro remedio não cuidado, porque estas são as suas misericordias. Andava hum mancebo grumete per nome Bastião lançado com os Mouros, o qual ás vezes fallava com os nossos, e tambem com D. João; e segundo pareceo nos avisos que deo, o seu officio mais era de anjo que de arrenegado: té huma mina que os Mouros faziam, porque não achou outro modo, cantando a denunciou. Finalmente em todo este tempo com o trabalho de acudir a tanto artificio, como refistiam, andavam os nossos de dia, e de noite em pé, e sem força por razão do mantimento que lhes falecia, e não comerem mais que hum pouco de arroz cozido com agua tal. Mas o animo, e fangue generoso os esperava, e trazia vivos, e assi pera impedir pelejando, como cavar, queimar, e usar de todolos artificios que podiam, com que vieram os Mouros a se enfadar, e o Çamorij anojar tanto, que mandou que não houvesse mais artificio, por não ver tanta morte dos seus, e mágoa de quão pouco

lhe aproveitavam, fegundo logo eram contrariados dos nossos, e assi mandou que houvesse combates, e bateria sem mais outra cousa, pondo sua esperança em os render, ou matar por some.

#### CAPITULO IX.

Como o Governador D. Henrique proveo por algumas vezes a fortaleza de Calecut com gente, e mantimentos, e outras munições, e as cousas que nella paffáram té elle vir em seu soccorro: e as differenças que teve no seu conselho sobre sabir elle com a gente em terra, e por sim destas differenças se assentou que sabisse.

Este tempo eram já dos nossos mortos mais de cincoenta homens; porque onde houve tanta defensão, e osfensão, não pode ser sem custar vidas, e muito sangue. E verdadeiramente se houvesse de particularizar cousas, que pessoas particulares sizeram, bem se podia deste cerco sazer huma particular historia; mas nós seguimos a sigura de todo, e não os seus miudos membros. E estando neste trabalho, chegou Antonio da Silva só, porque os outros navios que partíram de Cochij com elle, a força do tempo os espalhou. E de noite a nado per hum homem soube o que Dom

#### DECADA III. LIV. IX. CAP. IX. 427.

João queria que elle fizesse, e elle o mandou amoestar que não sahisse em terra, sómente o provesse com alguma polvora de noite; o que se fez com muito trabalho, por os Mouros estarem á lerta, e a qualquer cousa que sentiam eram logo alli. E porque estar no recife não servia cousa alguma, Antonio da Silva se tornou a Cochij com recado do estado em que leixava a fortaleza, e lá achou os outros navios de sua companhia, que arribáram com o tem-po. Partido elle de Calecut, chegou Heitor da Silveira Capitão de Cananor com a caravella, e fusta que levou Francisco de Vasconcellos, e cinco paráos da terra, com muitos mantimentos, provisões de polvora, e de outras cousas, de que a fortaleza tinha necessidade. E havendo recado de Dom João de como o havia de prover das cousas que trazia de noite, elle mesmo Dom João acudio com gente á boca da Coira-ça; e a poder de ferro, polvora, e muito trabalho, Heitor da Silveira o provêo de tudo o que trazia, e se tornou pera Cananor, porque D. João neste tempo não queria mais gente, por ver que os Mouros já de cansados, ou desesperados de poder tomar a fortaleza per combate, não os davam tão a miudo, e faziam mais fundamento de a tomar per fome. E porque diziam a

D. João que os Mouros cantavam cantigas no arraial desta fome, em que esperavam de os pôr, mandou chamar o moço Baftião ao pé do muro, e o convidou com tassalhos de carne fresca, e outras cousas, té folhas do betelle, de que elles muito usam trazer na boca por derramar a humidade do estomago, dizendo-lhe que convidasse seus amigos. A este tempo, que era já no fim de Setembro, e o verão começa naquellas partes, chegou Francisco Pereira Pestana, o qual té então estivera mettido no rio Chatua, por não poder navegar no galeão em que vinha, como fizeram os outros, que foram em pequenas vafilhas. E por esta razão de navio grande não entrou dentro no recife, e poz-se de largo, parecendo-lhe que viriam os outros navios que elle cuidou achar alli, té que per hum paráo, que levava comfigo, soube de D. João o que era passado, dizendo, que ao presente não havia mister mais que provello de algumas cousas, que lhe pedio. E como a noite em que o provêo era de grande luar, acudio grande número de Mouros a impedir esta provisão, magoados das que lhe eram dado, segundo viram em os signaes do refresco, que o moço Bastião mostrou. E foi tamanha a revolta, por acudir quasi todo o arraial per huma, e outra parte, que

# DECADA III. LIV. IX. CAP. IX. 429

mataram cinco dos nossos, e foram muitos feridos, té D. João com huma espingarda oferíram em huma perna de maneira, que não podendo ir per si , Jorge de Lima o tomou ás costas, e metteo na fortaleza, e foi lançado na cama, por a ferida ser pera isso. È querendo Francisco Pereira daĥi a dous dias prover ainda a fortaleza, sem ter recado de D. João, nem ter fabido como fora ferido, por lhe parecer que era melhor tempo pela fésta, em que toda a gente está em repouso, como quem lhe furta-va a volta, mandou o paráo com a maré. O qual foi rebatido da agua de maneira, que aportou abaixo da Coiraça em poder dos Mouros, sem os nossos lhe poderem valer, e houveram á mão cinco marinheitos entre mortos, e cativos. E tiveram os Mouros ainda outro ardil, que primeiro que viessem ao paráo, hum Capitão delles se lançou como em cilada junto da boca da Coiraça; e em vindo D. Vasco de Lima com setenta homens pera receber o batel, sahio este Capitão com sua gente, e houve entre elles huma peleja tão brava, que dos Mouros foram muitos mortos, e feridos. No meio do qual conflito, por a grande revolta que havia, não se pode D. João soffrer na cama, e chegou a huma janella fer-rada, que estava sobre a Coiraça, e vendo ma ne-

a peleja, tambem dalli quiz ajudar os seus. E porque não tinha comfigo homens, sómente huma escrava, esta lhe acudio com duas espingardas : dalli, huma carregada, e outra descarregada, pelejou tambem empregando feus tiros, como os que andavam em baixo. Finalmente a furia foi tal, que Jorge de Lima foi ferido com huma espingarda, que lhe metteo o capacete pela carne, e assi o foram alguns dos nossos, té que com morte do Capitão Mouro, que D. Vasco de Lima matou, que foi causa pera os feus alargarem o lugar, e os noffos se recolhêram, do qual trabalho Dom João ficou maltratado, porque o mover da perna, e accendimento do espirito lha açanhou. É ainda fez esta sua perna outro damno, além de se pôr em perigo de morte, porque lhe houvera de faltar erpes, que deo presumpção entre os imigos ser morto polo não verem pelejar. A qual cousa desejando o Çamorij saber polo odio que lhe tinha, como fabia que o arrenegado Baftião ás vezes fallava com elle, mandou-lhe que soubesse se estava doente, ou como não apparecia, e se lhe dissessem que estava doente, pedisse seguro pera o ir visitar, como logo affi se fez. Quando D. João vio Bastião ante si, fez-lhe grande gazalhado, e entendeo a causa de sua vinda, que o mesmo

# DECADA III. LIV. IX. CAP. IX. 431

mo Bastião lhe confessou; e sobre este proposito do Çamorij D. João praticou muitas cousas com elle, e mandou-lhe dizer per elle que se espantava de hum tal Principe tão cavalleiro haver tanto tempo que durava aquelle cerco, e nunca o ver, coufa que os Principes fazem por animar os seus naquelles lugares, e assi outras palavras retorcidas a fraqueza. Partido Bastião contente do vestido, e mimos que lhe Dom João fez, ficou o Camorij tão corrido do que lhe disse, que entre indignação, e conselho dos Mouros mandou logo pôr fogo a hum baluarte de madeira, que D. João tinha feito á porta da fortaleza, por segurar aquella entrada. E verdadeiramente que esta foi a mais trabalhosa cousa, e de maior perigo, em que os nossos té li se tinham visto, por o baluarte arder, sem haver modo de o apagar, nem impedir, por a grande multidão dos Mouros que eram a este feito; mas onde desfalece a força, e industria humana, acode Deos com seu remedio, e foi este; não de chuiva pera apagar o fogo, mas com vinda de Heitor da Silveira, que chegou neste instante. O qual vinha com os proprios navios que veio da outra vez, e trazia algumas provisões pera a fortaleza, e leixava em Cananor D. Simão de Menezes, cuja ella era, por vir grant the same is a state of the same of the same

desavindo de D. Henrique, por lhe não querer dar o ordenado, que lhe pedia do Capitão mór do mar, como trazia D. Eftevão da Gama filho do Conde Almirante, que levou este cargo quando deste Reyno partio. E como D. Henrique era mui regulado em dar ordenados, que as partes não tinham senão por ElRey, e D. Simão esperava isto delle, e com esse proposito leixava a fortaleza de Cananor, tornou-se a ella, o que D. Henrique muito sentio, por razão do grande parentesco que tinham. Esta foi a causa por que Heitor da Silveira leixou a fortaleza de Cananor; e quando chegou naquelle accidente que o baluarte ardia á porta da fortaleza, chegou-se quanto pode ao porto, e começou de esbombardear contra a gente, que andava derredor do fogo. Os Mouros vendo sete, ou oito vélas no porto, e o que faziam, parecendo-lhes que eram da Armada do Governador que vinha, e que confiados nella queriam tomar terra, leixáram o baluarte, e a grão pressa acudiram á boca da Coiraça, com o qual folego que os nossos recebêram na fortaleza, tiveram tempo de apagar o fogo com terra. E pera os Mouros ficarem mais certos em sua opinião, entráram sobre elle vinte e cinco vélas com té trezentos e trinta homens, que trazia Pero de Faria, o qual

# DECADA III. LIV. IX. CAP. IX. 433

oqual per aviso de D. Henrique, que mandou per terra, partio de Goa em fim de Julho, e com os fortes tempos que passou, não pode chegar mais cedo. Estes dous Capitaes como eram Cavalleiros, e prudentes no governo, todo seu officio, em quanto o Governador não vinha, foi prover a fortaleza de alguma cousa que D. João pedia, e de fóra esbombardear aos imigos, que não lhe fizessem damno, té que D. Henrique chegou a vinte de Setembro com vinte vélas, em que levaria mil e quinhentos homens, da qual frota estes eram os Capitaes, D. Affonso de Menezes, D. Jorge Tello de Menezes, D. Jorge de Menezes, D. Jorge de Castro, D. Pedro de Castellobranco, Jorge Cabral, D. Diogo de Lima, D. Tristão de Noronha, João de Mello da Silva, Antonio da Silveira, Fernão Gomes de Lemos, Antonio da Silva de Menezes, Antonio d'Azevedo, Manuel de Macedo, Henrique de Macedo seu irmão, Jorge de Vasconcellos, Duarte d'Afonseca, Antonio Pessoa, Rodrigo Aranha. E além das vélas principaes, em que vinham estes Capitaes, havia tambem outros de catures de maneira, que com os navios que achou no porto de Calecut, e Antonio de Miranda, que era vindo donde invernára, (como diffemos,) enchiam toda aquella fron-Tom. III. P. II.

teria de Calecut. D. Henrique depois que foi mui particularmente informado do ellado da fortaleza, e notou per si com alguns Capitaes, que a isso levou, a situação do arraial com todo o mais que elle podia ver do mar, donde estas cousas notava, teve tres, ou quatro conselhos com todolos Capitaes no seu galeão, os quaes duráram tantos dias, e houve mui differentes votos, sem D. Henrique se determinar no que havia de fazer, desejando elle muito de sahir em terra. Somente alguns seus parentes, e amigos, como conheciam sua natureza, eram em contrario parecer de outros, que não approvavam a fahida, visto como ElRey mandava desfazer aquella fortaleza, fegundo se dizia que o Conde Almirante levava isso em regimento. D. Henrique a muitas razões que alguns destes davam do perigo da sahida por causa do arrecife, e que havia mister hum dia muito brando, e outras razões do grande poder do Camorij, e artilheria que tinha affestada nos baluartes que dissemos, tinha a experiencia em contrario, porque fabia quão poucos homens já por aquelles perigos entráram a pezar dos Mouros dentro na fortaleza; e a mais principal coufa, que tinha ante os olhos, era ver outra semelhança daquelle caso em outra parte, em que houve outras tantas, e taes du-

# DECADA III. LIV. IX. CAP. IX. 435

vidas; e quando se poz o peito em terra, ficou o caso leve, e isto fora na Villa de Arzilla em Africa, quando o anno de quinhentos e oito ElRey de Féz a cercou, e entrou a Villa, sómente o castello ficou por entrar, em poder de D. Vasco Coutinho Conde de Borba Capitão della, á qual chegou D. João de Menezes tio delle D. Henrique, em cuja companhia elle hia na Armada, que ElRey D. Manuel fez pera Azamor aquelle anno de oito. Sobre o qual castello estava ElRey de Féz com tanta potencia de gente, como o Camorij; e tendo outros baluartes com tanta, e melhor artilheria, e a fahida da gente havia de fer per mais perigoso recife de pedras, e o mar mais furioso, e tudo isto não foi impedimento pera D. João de Menezes leixar de sahir em terra. E o primeiro que a tomou foi hum primo delle D. Henrique per nome D. Tristão de Menezes filho bastardo de D. Rodrigo de Menezes, que ganhou o preço de trezentos cruzados, que seu tio D. João prometteo ao primeiro que puzefse o pé em terra. Pois vendo D. Henrique este perigo da sahida do mar, e potencia da terra, de homens armados a cavallo, e a pé, e elle passou pelo perigo delles, como Cavalleiro mancebo sem algum temor, como o poderia elle ter ainda que Capitão, Ee ii

e de mais maduro conselho, vendo Indios menos armados, posto que mais frécheiros que os Alarves de Barberia? Assi que o seu animo estava posto entre prudencia, e cautelas de Capitão, e animo de Cavalleiro já mui experimentado nestas partes cá de Barberia, e naquellas de lá nas cousas que passou em Coulete, e Panane, que sabia té onde chegavam os receios, e temores das cousas ante de commettidas. E mais conhecia os homens que eram em hum voto, e outro, cujos nomes ficam na penna, por não darmos noticia dos ditos de cada hum, que muitas vezes nestes casos taes, que não são fraqueza do animo, mas particulares respeitos. E porque Antonio d'Azevedo vio Dom Henrique inclinado a fahir em terra, e era grande amigo de D. João de Lima, mandou-lhe huma carta per hum seu criado, que foi, e veio a nado, em que lhe resumia a confusão, em que D. Henrique estava. Que devia hum dia fahir a tomar huma bombarda grossa, e outros tiros postos no baluarte da principal desembarcação, porque todos em seus pareceres tiravam áquelles tiros. Este baluarte na verdade estava abaixo da banda do Sul, onde elles chamavam Cota China; por razão que quando os póvos Chijs tiveram o commercio da pimenta, tiveram alli huma fortaleza, a que

# DECADA III. LIV. IX. CAP. IX. 437

a que os da terra chamam Cota, e China, por ser dos Chijs, de que ainda alli estavam as ruinas della, e por esta razão era mais prejudicial, que a outra de cima. Alguns quizeram dizer que esta carta, e modo de commetter aquellas bombardas, Dom Henrique industriára tudo, porque quando approvasse o feito, não dissessem que tudo ordenavam ao seu voto, posto que té alli não se tinha determinado. D. João como entendeo que D. Henrique teria disso prazer, ao outro dia pela sésta mandou sahir té cincoenta homens escolhidos, e por Capitao delles Jorge de Vasconcellos, hum Fidalgo que tinha prudencia, e animo pera aquelle feito, o qual commetteo o caso como se delle esperava. E porque sua sahida foi pela fésta, em que os Mouros estavam descuidados, e toda sua vigia era na praia, se desembarcavam: em dando nelles, ficáram tão fobresaltados, que mais tento tiveram em se affastar, que defender a artilheria. No qual tempo, porque os Mouros haviam de fazer grande rumor, D. João de Lima mandou desparar muita artilheria nas suas estancias, que estavam no muro contra o corpo de todo o arraial. E o primeiro que poz os pés em cima da bombarda grossa, que era hum camello, foi Belchior de Brito filho de Jorge de Brito Co-

peiro mór que fora d'ElRey D. Manuel, dizendo em alta voz aquellas palavras, que os homens mancebos, e Cavalleiros como elle era, dizem: Amores, amores. No qual instante era já tão grande a grita entre os Mouros, por acudirem, que tiveram os nosfos tempo pera tirar dalli as peças da arti-Iheria; as quaes custáram a vida de dous homens, hum era Jorge Vaz Almoxarife da fortaleza; e outro hum amo de D. Diogo de Lima. Tendo D. João provído com lua pessoa, porque como vio que Jorge de Vasconcellos era commettido dos Mouros, acudio com gente que tinha prestes, e não se puderam espedir huns dos outros sem a vida destes dous, e outros feridos, dos Mouros tambem leváram parte de seu damno. O qual feito teve tanta parte de prudencia, como de cavalleria pelo modo que se commetteo, e geralmente foi gabado na frota, de que D. Henrique teve muito prazer por abonar seu voto. Do qual escreveo logo os agradecimentos a D. João, e a todolos que foram nelle, pedindo a D. João que lhe mandasse hum homem honrado, que lhe pudesse dar informação do que lhe perguntasse. Pera a qual ida se offereceo Jorge de Lima, e ainda pedindo-a em modo de mercê a seu tio, por elle duvidar sua ida por causa do perigo. Todavia como veio a noi-STORE.

# DECADA III. LIV. IX. CAP. IX. 439

te, em huma manchua, que estava dentro na fortaleza, cousa mui pequena, elle Jorge de Lima fe metteo com hum marinheiro, que se chamava de alcunha Guizado; mas não pode isto ser tão surdo, que os Mouros o não sentissem. E tirando a montão, onde viam a ardentia da agua, hum tiro arrombou a manchua, e ficáram ambos a nado, e falváram-fe no primeiro navio que pudéram tomar. Levado Jorge de Lima ao galeão do Governador, quando o vio, sabendo as cousas que tinha feito, e aquelle perigo a que se offerecêra, e que tudo procedia de animo de cavalleiro, fendo elle de idade de vinte annos, queria-o metter na alma com amor; e não o quiz muito deter, por lhe elle pedir que o leixasse aquella noite ir dormir á náo de D. Diogo de Lima seu tio, e assi o fez. Quando veio a outro dia, mandou chamar Jorge de Lima, e assi a conselho pera ante os Capitaes dar o parecer de D. João de Lima, que elle trazia sobre o que entendia que devia fazer naquelle caso, em que té então se não determinava. Posto D. Henrique em conselho, quiz que dissesse Jorge de Lima primeiro o parecer de D. João, e assi das outras pessoas de qualidade, que estavam na fortaleza, e assi o seu com as mais razões pera confirmação do seu parecer. Jor-

ge de Lima, depois de propôr o que mandava dizer D. João, e o voto dos que com elle estavam, que tudo vinha a concluir que elle D. Henrique sahisse em terra por honra do estado d'ElRey, e de quanta Fidalguia era presente, posto que logo ao outro dia houvesse de mandar derribar a fortaleza, começou de dar seu parecer, que era este, e bem confirmado com muitas razões do que era passado, e se podia fazer perà fazer o caso mais leve, do que cram os temores, e inconvenientes, que se podiam pôr. E porque o negocio dos votos foi huma nova peleja de perfias, rematou D. Henrique o caso em duas palavras; e por magoar a huma certa pessoa, que contrariava muito o caso, e disse com grande confiança de sua cavalleria: Orasbem, lá iremos, e veremos o que cada hum faz. Respondeo D. Henrique: Eu juro a este Livro, que tenho na mão, em que estam os Evangelhos, que sobre o caso não tenha mais conselho se sahirei em terra, mas o modo da fabida, visto o parecer, e razões de D. João, e dos que tem experimentado poder dos imigos ha tres mezes e meio, e tambem de muitos destes senhores Capitães que aqui estam. E assi juro de dar trezentos cruzados ao primeiro que for diante do lenhor Jorge de Lima, que aqui está, eserá a caDECADA III. LIV. IX. CAP. X. 441

a cada hum daquelles que contraría o seu voto, com o qual me eu contento; e levantou-se por então por evitar mais per-sas.

#### CAPITULO X.

Como D. Henrique logo aquella noite depois de ter este conselho, ordenou de metter gente dentro na fortaleza, e depois sabio em terra: e passados certos dias de tregua, que lhe o Çamorij pedio pera entenderem na paz, porque não se concertáram nas capitulações della, D. Henrique derribou a fortaleza, e se partio: e o que o Çamorij por isso fez.

pa-

pareceo que D. Henrique leixava de o fazer com temor delle, e assi lho davam a entender os Mouros. E a primeira gente que metteo, foram cento e cincoenta homens, Capitão Heitor da Silveira, que entrou com assás trabalho; e na seguinte noite levou D. Diogo de Lima primo de Dom João de Lima outros cento e cincoenta. Quando veio ao quarto da Alva pelo fignal que D. Henrique tinha mandado fazer na gavea do seu galeão, Heitor da Silveira por sua parte com a gente que levou, e D. Vasco de Lima com duzentos homens, commettéram dar rebate nos Mouros, e entretanto o Governador chegou a desembarcar. E diante si mandou ir D. Jorge de Menezes, e D. Jorge Tello de Menezes, ambos seus primos, com sessenta homens, cada hum com panellas de polvora, e hum entrasse pela cava da parte do Norte, que vinha dar no mar, e o outro pela outra da banda do Sul, e fossem queimando os Mouros que achassem dentro pera ir fazendo caminho á gente detrás. E per outra parte hia Heitor da Silveira levando ante si Fernão de Moraes com vinte homens com panellas de polvora, e D. Vasco per o mesmo modo. Póstos todos na ordem, segundo lhes era mandado, (barba em terra como dizem,) começou o Governador esti. dar

# DECADA III. LIV. IX. CAP. X. 443

dar ás trombetas, e D. João em terra da parte da fortaleza respondendo com as suas. È bem como quando se solta huma grande preza de agua, a qual não cabe no açude, a quebra per partes, sahe tão furiosa que leva quanto acha ante si, assi rompêram os dianteiros, e trás elles os trazeiros, que não houve naquelle primeiro impeto cousa que os esperasse. A grita delles, dos da fortaleza, e dos que ficavam em os navios, por quebrar o animo aos Mouros, e Gentios, era cousa que rompia os ares, tudo eram gritas da gente, fom das trom-betas, estrondo da artilheria, e fumo da sua polvora, que cegava a luz da manhã, que rompia, de maneira, que os imigos naquella primeira fahida não fabiam onde haviam de acudir, com que muita da nossa gente ao desembarcar não tiveram impedimento algum. Os que levavam as panellas de polvora, com ellas hiam despejando as cavas; e quando os imigos queriam subir pera cima, achavam dos nossos espingardas, lançadas, bombas de fogo, e mil generos de morte. Outros dos nossos, a que este officio era encommendado, punham fogo aos trabucos, que tanto mal tinham fei-to na fortaleza; e a polvora que achavam nas estancias, lançavam nas cavas que lavrava nos imigos com furia do fogo, que The

The lançavam. E em huma grande casa, que fora nosso armazem de recolher o gengivre, aqui foi grande mortandade delles, porque mais de trezentos homens que estavam recolhidos dentro, todos foram queimados. E em hum dos seus baluartes em guarda da artilheria morrêram mais de duzentos com o seu Capitão; e tendo huma bombarda grossa, de torvação, ou (por melhor dizer) polo Deos impedir, nunca lhe quiz tomar fogo, porque sem dúvida fizera muito damno em os nossos, e aqui morreo o Siciliano arrenegado que nos tinha feito grande mal com fuas obras. Finalmente foi a cousa tão baralhada, que não se pode particularizar o que cada hum fez, basta que os Capitaes que nomeamos, como andavam mais na vista da gente pola obrigação do sangue, e principalmente de seu cargo, satisfizeram com seu officio. Afsi como D. João de Lima Capitão da fortaleza, D. Vasco de Lima, D. João de Lima feu irmão chamado o moço, a differença do tio, Jorge de Lima, Antonio de Sá, Ruy de Mello seu irmão cada hum per sua parte, como homens que receberam damno dos imigos, neste tempo quizeram vingar sua indignação. E ainda D. Vasco de Lima, por se mostrar ante o Governador, e toda aquella Fidalguia, quiz perseguir

# DECADA III. LIV. IX. CAP. X. 445

guir tanto hum Caimal pessoa bem nobre dos Gentios, o qual fe hia recolhendo pera a Cidade com hum corpo de gente de té quatrocentos homens; e quiz-se metter tanto entre elles, por chegar ao Caimal que hia diante, confiado em huma espada de ambalas mãos, que se houvera de perder, se lhe não acudiram. Heitor da Silveira quando já acudio a este perigo de Dom Vasco, tinha feito maravilhas pela parte que lhe coube em sorte, em companhia do qual hia Fernão de Moraes com as panellas de polvora, e Belchior de Brito, e Christovão Jusarte. Pois D. Jorge de Menezes nas cavas per onde foi o seu caminho, tambem com outra espada de ambas as mãos fez despejo té que lhe cortáram a mão direita, e cumprio-lhe por falvar a vida, que trocou a espada grande com outra pequena ahum Balthazar Fernandes, que andava com elle, criado de D. Antão d'Almada Capitão de Lisboa. Finalmente os Mouros que ficáram vivos, despejáram suas estancias, e 08 mortos ficáram enterrados nas cavas, e delles onde a morte os derribou; e por serem tantos que com fedor, e quentura do Sol podiam corromper o ar, D. João mandou notificar á Cidade aos Mouros que vielsem enterrar os córpos dos seus, que elle 0s segurava de lhes não tirarem com arti-

Iheria, nem ser feito outro damno. E ante que estes Mouros viessem, o Governador D. Henrique mandou que todolos marinheiros, e grumetes viessem com enxadas, e pás, com que abatêram os valos das eftancias sobre as cavas, onde ficáram enterrados muitos daquelles córpos mortos. E affirma-se que perecêram aquelle dia mais de tres mil homens, e dos nossos passáram de trinta, sem haver entre elles pessoa notavel, e feridos duzentos e trinta. E não sómente as enxadas vieram pera a gente do mar enterrarem os mortos, mas ainda pera assentar seu arraial. Na qual obra não sicou Fidalgo, que com enxada, com pá, com cesto, ou com madeira ás costas não traba-Hasse de maneira, que o reste que sicava do dia se gastou em fortalecer aquella praia, em que se assentou seu arraial, e os feridos foram levados aos navios. E porque huma das maiores injúrias que o Gentio recebe naquelle Malabar no estado da guerra, he serem-lhe cortado fuas palmeiras, porque fignifica ser senhor do campo quem faz esta obra, e junto da fortaleza tinham hum palmar novo, o Çamorij temendo que o Governador o mandasse cortar, mandou-lhe dizer que désse seguro a Coge Bequij, que o queria enviar a elle sobre cousas que saziam ao bem da paz. Este Coge Bequij era NASCILI. hum

# DECADA III. LIV. IX. CAP. X. 447

hum Mouro honrado, que no tempo do levantamento, quando matáram Aires Correa, estando Pedralvares Cabral naquelle porto, e depois, tinha servido bem a ElRey de Portugal, e tinha delle vinte mil reis de tença cada anno assentados na Feitoria de Cananor. E como era tão conhecido, depois que D. Henrique deo licença que viesse a elle, por o mais honrar, entrando em onosso arraial, elle o mandou receber com trombetas, e Fidalgos, que lho leváram á tenda que tinha, mostrando-lhe muito amor no agazalhado que lhe fez, por saber quao leal sempre fora ás cousas do serviço d'El-Rey seu Senhor. Coge Bequij depois de lhe agradecer as palavras, que lhe disse em sua chegada, logo naquelle negocio a que vinha, quiz pagar a confiança que se tinha de sua lealdade, dizendo que o Camorij o mandava a elle pera contratarem de paz; mas que elle entendia que nunca a poderia ter com elle por muitas razões, que logo apontou. E porém não se perdia ouvir as condições deila, e taes podiam fer, que sua Senhoria folgaria de a conceder, e de fe cumprirem; isto he o que elle duvidava. E que pera tratar este negocio, pedia elle Çamorij quatro dias de tregua; e este tempo pola lealdade com que sempre servia El-Rey de Portugal, pedia a sua Senhoria serlhe

lhe a elle concedido. E assi se fez; mandando logo o Governador apregoar esta tregua, e o Camorij fez outro tanto no seu arraial, que foi mui proveitosa aos nossos, porque vinham muitos Gentios ao noslo arraial vender mantimento, e todo refresco de que tinham necessidade. O Camorij quando foube de Coge Bequij com quanta honra fora recebido, como homem que desejava ficar em paz, prometteo-lhe a elle Coge Bequij o officio de Xabandar, que he o mais honrado, e proveitoso que elle tem pera dar, que he ser o supremo na justiça entre os Mouros, se elle fizesse com o Governador que lhe concedesse a paz com as condições que elle apontasse. Ao que elle respondeo, que sem esse premio trabalharia polo servir, quanto nelle fosse; e querendo-The remunerar seu trabalho, como elle dizia, esta mercê podia fazer a seu filho, por elle já não ter idade pera isso. O Çamorij logo polo mais obrigar deo o officio 20 filho, como lhe pedia, com grande ceremonia de honra, segundo seu uso. Satisfeito Coge Bequij, tornou ao Governador com as capitulações da paz, que eram estas. Querendo elle Camorij á sua custa tornar pôr a fortaleza no estado em que estava ante que fosse combatida, e pagar as perdas, e damnos, que ElRey de Portugal por causa da-

#### DECADA III. LIV. IX. CAP. X. 449

daquella guerra tinha recebido, e a liquidação se faria depois de a paz jurada; e mais queria dar a pimenta, que houvesse no seu Reyno ao modo, e pelo preço que dava ElRey de Cochij; e mais queria entregar a artilheria, que em seu Reyno se achasse ser d'ElRey de Portugal. D. Henrique visto estes apontamentos não ficou fatisfeito delles, e accrescentou outros, hum dos quaes foi, que lhe havia de entregar o Arel de Porcá, que se passára naquella guerra d'ElRey de Cochij pera elle Camorij, e isto em odio delle D. Henrique polo que lhe aconteceo com elle em Coulete, quando per desastre com o tiro que lhe mandou tirar, lhe quebráram huma perna. Coge Bequij polo que tinha dito a elle D. Henrique do que sentia daquella paz que o Çamorij commettia, como homem que sabia 0s conselhos que lhe davam os Mouros, desejava não perder nossa amizade, e como discreto quiz usar de huma cautela por não entrevir no assentar das capitulações do contrato. E disse a D. Henrique, que por não haver tantas idas, e vindas, em que se podiam passar os quatro dias da tregua, que lhe parecia bem mandar fua Senhoria hum homem de authoridade ao Çamorij com a resolução de sua vontade; o que pareceo bem a D. Henrique, e por então este só re-Tom. III. P. II.

cado levou ao Camorij. Quando veio ao outro dia, mandou D. Henrique a este negocio das pazes Fernão Martins Evange-Iho, hum Cavalleiro homem antigo na India, e que tratára muitas vezes com Principes Gentios, e Mouros cousas de muita importancia, e sabia bem seus modos, e costumes. O qual Fernão Martins foi, e veio duas vezes, sem o Camorij querer conceder o que D. Henrique queria, principal-mente o Arel de Porcá. E mais desejavam os Mouros tanto de se não fazerem estas pazes, que estando Fernão Martins com o Camorij, movêram hum arroido fóra da casa onde ElRey estava, por matarem dous Portuguezes, que levava em sua companhia, que senão fora por alguns Naires, e polo mesmo Camorij acudir a isso, Fernão Martins viera sem elles. E ainda temendo elle Camorij que no caminho recebesse elle alguma affronta dos Mouros, mandou com elle hum Capitão Naire té o pôr dentro dos nossos. A qual cousa tanto descontentou ao Governador com o mais que o Camorij negava, que não quiz que tornasse lá mais Fernão Martins, e nisto se acabáram os quatro dias da tregua, com que tornáram aficar no estado da guerra. Finalmente vendo D. Henrique, que com estes recados de ir, e vir fe con cava de encruar mais odio, Jug Mingue

# DECADA III. LIV. IX. CAP. X. 451

que termos de paz, por o não obrigar a mais, teve conselho sobre o que faria da fortaleza. E posto que nelle houve mui differentes pareceres, visto como o Conde Almirante levava recado d'ElRey que a derribasse, assentou que logo se fizesse. E mostrando aos Mouros que a mandava reformar, por não ser delles sentido, mandou-a picar per partes, e metter-lhe polvora em certos lugares, no qual tempo, por modo que não fosse sentido, se recolheo quanto havia nella, e no arraial, e huma ante manhã appareceo aos Mouros embarcado na sua frota, e todas suas estancias começáram arder. Os Mouros parecendo-lhes que na fortaleza podiam achar alguma rabusca da fazenda, que os nossos tinham dentro, acudíram logo a ella; e como o fogo hia per baixo da terra per seu caminho lavrando, tanto que chegou aos lugares da polvora, fez maravilhas nas paredes do muro, onde morrêram grande número delles, e outros ficáram tão aleijados, e feridos, que lhes fora melhor a morte. E todavia ainda que Manuel de Macedo, que ficou pera fazer <sup>esta</sup> obra , trabalhou pera a polvora obrar per todas as partes, ainda ficou da torre da menage hum cunhal todo inteiro com grande parte da parede. O Camorij vendo o Governador partido, toda a furia de fua Ff ii

indignação, por ficar fem as pazes que commettia, poz contra Coge Bequij, dizendo que elle lhe estorvára tudo, porque ninguem sabia ser o Arel de Porcá vindo a seu serviço senão elle, por haver dous dias que viera, quando o Governador lho mandou pedir. A qual indignação parou em lhe mandar cortar a cabeça, e os silhos nesta revolta sugíram pera Cananor, por se amparar naquella fortaleza nossa, onde sempre lhes soi paga a tença, que lhe ElRey D. Manuel tinha dada a seu pai.

# DECADA TERCEIRA. LIVRO X.

Dos Feitos, que os Portuguezes fizeram no descubrimento, e conquista dos mares, e terras do Oriente: em que se contém parte das cousas, que se nelle fizeram em quanto D. Henrique de Menezes nelle governou.

#### CAPITULO I.

Como D. Henrique de Menezes, depois que acabou as cousas de Calecut, ordenou outras com fundamento de ir tomar a Cidade Dio, entre as quaes foi mandar huma Armada, Capitão Heitor da Silveira, oqual, por lhe não ir orecado que elle esperava, foi buscar, por lhe ser mandado, D. Rodrigo de Lima ao Reyno do Preste João.

Om Henrique de Menezes leixando a fortaleza de Calecut posta per terra pelo modo que escrevemos neste precedente Livro, como quem se queria recolher a Cochij despachar as náos, que este anno haviam de vir com carga da especia-

ria, e outras cousas que tinha por fazer, logo dalli espedio a Pero de Faria com todalas vélas que trouxe de Goa pera andar per aquella costa de Malabar. Chegado a Cochij, ordenou que fossem logo despachadas cinco náos, que este anno de quinhentos e vinte e seis viessem com a carga da especiaria, os Capitães das quaes foram, D. Diogo de Lima filho do Bisconde Dom João de Lima, Diogo de Sepulveda, que vinha de servir de Capitão de Sofala, João de Mello da Silva, que neste caminho se perdeo sem se saber onde, nem como. É depois destas tres nãos partidas, partíram mais, D. João de Lima, e Diogo de Mello, que se perdeo em a barra de Lisboa; mas salvou-se toda a gente. E este Diogo de Mello era hum dos quatro Capitaes das náos, que de Lisboa partíram o anno de quinhentos e vinte e cinco pera trazer esta carga, e os outros tres Capitáes eram Dom Lopo d'Almeida filho de D. Diogo d'Almeida Prior do Crato da Ordem de S. João, o qual hia pera Capitão de Sofala em lugar de Diogo de Sepulveda, e Francisco d'Anhaya filho de Pero d'Anhaya, que se perdeo tambem á fahida da barra de Lisboa. E o Capitão mór de toda era Filippe de Castro filho de Alvaro de Castro, o qual se foi perder na costa da Arabia junto

#### DECADA III. LIV. X. CAP. I. 455

do Cabo Rosçalgate por má vegia, dando o Piloto com a não em terra. E daqui mandou recado á Villa Calayate do nosso Reyno de Ormuz, que lhe mandou huma não, em que recolheo o que se salvou, assi que á ida fe perdêram duas, e á vinda outras duas. Despachadas estas náos pera este Reyno, começou D. Henrique entender nas cousas que elle trazia no peito, sem as communicar com alguem, esperando de as pôr em ordem pera então as descubrir, que era ir tomar a Cidade Dio do Reyno de Cambaya. Com o qual fundamento peró que de Alvaro Mendes, que viera de lá com Cide Alle, tinha muita informação da fortaleza della, como de homem que lá estava por Escrivão da Feitoria com Gaspar Paes, como dissemos, todavia quiz mandar outra pessoa de mais authoridade a ver o sitio della, e a lhe fondar a entrada da barra, e foi Antonio da Silva de Menezes. E a voz da fua ida era ir bufcar roupas, que lhe havia de entregar o Feitor Gaspar Paes, que lá estava, e as levar a Malaca, por ser Capitão dos navios que andavam de Cochij pera Malaca, pera trazer as drogas, que daquellas partes vem pera este Reyno. E por outra via, por se mais certificar do cafo, mandou Pero Barreto pera per si no-tar o sitio, e entradas, e sahidas da Cida-

de, e com elle o Piloto mór da India, pera lhe fondar a barra, e rio. Tambem, por não fazer grande estrondo, mandou fazer huma Armada de seis vélas, a capitanía mór das quaes deo a Heitor da Silveira, com fama que o mandava ao mar Roxo a trazer D. Rodrigo de Lima, que leixou de vir com D. Luiz de Menezes polas razões que atrás dissemos. E em segredo lhe mandou que sua derrota fosse direito á Ilha Cocotorá, e feita fua aguada andasse no rosto do Cabo Fartaque té quinze de Março; e se elle D. Henrique não folse té este tempo com elle, então fizesse sua viagem ao estreito, e dahi a Maçuá trazer D. Rodrigo de Lima. Despachado Heitor da Silveira do Governador, partio de Goa a dous dias de Fevereiro do anno de quinhentos e vinte e seis com quatro galeões, huma galeota, e huma caravella, de que eram Capitaes do seu delle Heitor da Silveira, e Nuno Barreto, e dos outros Manuel de Macedo, Henrique de Macedo seu irmão, e Francisco de Mendoça. E das outras duas peças Fernão de Moraes da caravella, e Francisco de Vasconcellos da galeota, o qual logo se perdeo da Armada, e iriam nella té quinhentos homens. Chegado a Cocotorá, onde fez sua aguada, soise pôr na paragem das prezas, como lhe

#### DECADA III. LIV. X. CAP. I. 457

D. Henrique mandou, onde se deteve té vinte de Março, mais cinco dias do que trazia em regimento; e não vendo recado. de D. Henrique, quiz fazer mais esta diligencia, ver se per ventura na costa de Dofar, que he na Arabia, achava algum navio com recado, porque os navios sempre feinclinam mais áquella costa por causa das prezas, que ao mar largo. Na qual travessa teve tanta calmaria, andando já á vista de terra, que primeiro de chegar á Cidade Dofar, os Mouros a tinham despojado do fato, de que era Senhor hum Mouro Arabio, que se intitulava por Rey. E peró que ella era pequena, por fitio era forte, por estar assentada em costa brava, e ter os mares de levadia, e mui bem cercada de muros, e torres de pedra, e cal ao modo de Hespanha. Heitor da Silveira chegando ao porto já quasi noite, quando veio pela manhã, vio a praia cheia de gente, posta em armas, como quem não consentia alguem sahir em terra contra sua vontade. A qual mostra deo mais sabor a Heitor da Silveira, e a todolos nossos de ir experimentar a rabolaria daquella gente, e assi se fez, sahindo logo com té trezentos e cincoenta homens. Ao qual os Mouros ousadamente vieram receber, como gente que ainda não tinha experimentado o nosso ferro; mas depois

pois que o sentíram nas carnes, viráram as costas acolhendo-se á Cidade. E na entrada da porta foi tamanha a revolta, que matáram dous dos nossos, e feríram oito, ou nove, na qual porta tanto que foi fechada, de dous berços de ferro que lhes fervia de tiros, fizeram vai, e vem, com que a quebráram pera entrar. Ao qual tempo já outros dos nossos entráram per cima do muro com escadas que pera isso traziam, o primeiro dos quaes foi hum Diogo Correa criado de D. Henrique de Noronha irmão do Marquez de Villa Real, sendo homem tão fraco nas forças corporaes, que não elperavam isto delle; mas no ferir do seu ferro mostrou as que tinha no animo. Abertas estas duas entradas, a do muro pelas escadas, e do rachar das portas, começáram os Mouros de se acolher, não pera o caltello que a Cidade tinha, mas pera fóra. No qual nos nossos não acháram fazenda, sómente acháram algumas almas sem córpos, e forças pera fugir, que eram velhos, velhas, e meninos, que se metteram em cisternas seccas pera se salvar; mas a sua idade foi a propria defensão pera ficarem vivos, e livres, porque não lhes foi feito mal, nem menos na Cidade houve cousa de substancia, porque (como dissemos) nos tres dias que os nossos andavam em calma-Supplied Eachers to bear the an every ria

#### DECADA III. LIV. X. CAP. I. 459

ria á vista della, tiveram tempo de salvar as fazendas. E ao embarcar de huma pouca de pobreza que acháram, e alguma artilheria, aconteceo-lhes com ella o que paffou D. Luiz de Menezes, quando quiz embarcar a que houve no escalamento da Cidade Xaer, porque os mares dos lugares daquella costa, todos com leve tempo são postos em as nuvens. Assi que á sahida nesta Cidade custou aos nosfos os dous que dissemos ferem mortos á entrada da porta, e vinte e tantos feridos, e dos Mouros assi na praia, como pelas ruas, ficáram muitos estirados. Tornado Heitor da Silveira embarcar com assás trabalho, e mãos vazias do despojo, fez sua viagem ás portas do estreito, e dahi pera Maçuá, onde chegou nos primeiros dias de Abril, a qual Ilha Maçuá estava de guerra comnosco; e peró que Heitor da Silveira a mandou rodear de bateis daquella parte que ella tem, pera dalli se passar a terra sirme, por impedir aos moradores que o não fizessem, por esta terra firme ser do Rey da Abassia, a que nós chamamos Preste João, onde hia buscar D. Rodrigo de Lima, não pode elle fazer isto com tanta diligencia, que não fossem já passados muitos, por haverem vista da sua Armada, e conhecerem ser nossa, com quem estavam mal. E os que não ti-

veram prestes embarcação, no meio do caminho foram tomados, e no lugar, que sería de dous mil vizinhos, acharam os nofsos pannos de algodão, a que chamam teadas, e são trazidas pelos Mouros da India áquella Ilha, porque os seus moradores as resgatam per ouro com os Abassijs. Da qual roupa, por ser boa quantidade, Heitor da Silveira a mandou passar ás náos; e em Arquico lugar do Preste se vendeo, e trocou por escravos, e mantimentos aos proprios naturaes do lugar Maçuá, que alli estavam, e se lhes fez hom barato, por serem seus; os quaes ficáram em nossa amizade, sem ferem castigados, e assentáram paz com Heitor da Silveira, com pareas de trezentos pardáos por anno, de que logo fizeram a primeira paga. A exemplo das quaes, a Ilha Dalaca, que he de tres leguas em torno alli vizinha, temendo fer-lhe dado outro tal salto, ajuntáram tres mil pardáos, que lhe logo trouxeram, e queriam pagar de pareas cada anno, ficando em nossa paz, e amizade, o que lhe Heitor da Silveira acceitou, por a virem demandar, e requerer humilmente; peró que entendesse que era prudencia sua delles, como quem vinha comprar, ou (por melhor dizer) refgatar peffoas, e fazenda, por elle não fahir com a mão armada fobre elles. E em doze dias

### DECADA III. LIV. X. CAP. I. 461

que Heitor da Silveira alli esteve, em quanto não vinha D. Rodrigo de Lima, que elle mandára chamar, fez estas cousas com os moradores destas duas Ilhas Maçuá, e Dalaca. Chegado D. Rodrigo com fua gente, foi entregue a Heitor da Silveira por aquelle senhor chamado Barnagax, que o recebeo quando Diogo Lopes de Sequeira lho entregou, como atrás escrevemos, e assi lhe entregou hum Embaixador homem religioso, que o Preste João mandava a El-Rey D. João de Portugal, o qual veio a este Reyno. E passadas as entregas delle Barnagax, de que levou fua certidão ao Preste, e dadas de huma parte a outra dadi-vas, Heitor da Silveira fe partio daquelle porto a vinte e oito de Abril de quinhentos e vinte e seis, caminho da Ilha Camarão, onde chegou ao primeiro de Maio. E em quanto alli esteve fazendo sua aguada, o Padre Francisco Alvares, que foi com D. Rodrigo de Lima, e vinha com elle, lembrado da creação que recebêra de Duarte Galvão, e fabia onde o leixára enterrado, (como atrás escrevemos,) secretamente com Gaspar de Sá, com quem tinha razão, foram buscar os seus ossos. Os quaes o mesmo Francisco Alvares depois trouxe a este Reyno, e entregou a seus herdeiros pera lhe darem natural sepultura, e não tão

estranha como era a Ilha Camarão. E como vieram os Ponentes, que he a propria monção pera fahir daquelle estreito, Heitor da Silveira partio; e tanto que foi desembocado delle, saltou tamanho temporal com elle, por começar já o inverno, que não pode dar vista á Cidade Adem, como lhe D. Henrique mandava, e contentou-se com saber novas do estado da terra per alguns Mouros della pera dar razão a D. Henrique; porque a primeira cousa que o temporal fez foi derramarlhes as vélas de maneira, que cada hum correo por onde o vento a levou, passando todas grande risco de se perder; e o maior que Heitor da Silveira passou foi sede, em tanta maneira, que lhe faleceo gente por falta de agua, nem o tempo lhe dar lugar pera a ir tomar a terra, té que Deos o levou a Mascate, e dahi foi invernar a Ormuz.

#### CAPITULO II.

Em que se conta a ida de Pero Mascarenhas a Malaca, e algumas cousas que lá eram acontecidas no tempo do Governador D. Henrique de Menezes, que o despachou, sendo Capitão Jorge d'Alboquerque, a quem elle Pero Mascarenhas succedeo.

DEra ir enfiando nossa historia no teml po, e na ordem que démos no principio no oitavo Livro desta terceira Decada, como haviamos de ajuntar as cousas de Malaca por diante com as da India té o Ponente da nossa fortaleza Sofala, convem que demos ora conta do estado em que Pero Mascarenhas achou a Cidade Malaca, pois o Governador D. Henrique o despachou pera ir succeder a Jorge d'Alboquerque. Elle Pero Mascarenhas partio de Cochij a oito de Maio do anno de quinhentos e vinte e cinco com quatro vélas, em que levava trezentos e cincoenta homens, e muitas munições, de que a Cidade estava mui desfalecida; e Jorge d'Alboquerque por a necessidade que disso tinha o chamava per cartas, com a qual provisão chegou a falvamento a tempo que a Cidade estava bem necessitada de todalas cousas que elle levava, assi da gente, como navios, e

munições por os trabalhos que tinham pafsado. Dos quaes nós convem dar razão ante que Jorge d'Alboquerque Capitão da Cidade se parta della, pois elle os passou, e nós passa de hum anno que leixamos de fallar nella, e assi na fortaleza de Maluco, de que tambem he necessario que demos conta. Por os grandes trabalhos, e necessidade que Jorge d'Alboquerque padecia, efcreveo a D. Duarte de Menezes Governador da India, pedindo-lhe que o provesse de gente, navios, e munições, pera poder refistir á contínua guerra, que lhe fazia El-Rey de Bintam, dando-lhe conta miudamente dos trabalhos que padecia aquella Cidade. E porque D. Duarte ao tempo defta carta era em Ormuz, e D. Luiz de Menezes seu irmão com os seus poderes estava em Cochij, mandou com este soccorro a Martim Affonso de Sousa filho de Manuel de Sousa, o qual andava por Capitão mór da Armada, que trazia do monte Delij té a Ilha Ceilao, de que o Governador D. Duarte o provêra, em lugar de Pero Lopes de Sampayo, que alli andára em guarda daquella costa. E levou Martim Affonso de Soufa feis vélas com té duzentos homens de armas, das quaes eram Capitaes debaixo de sua bandeira, (por elle levar officio de Capitão mór do mar,) Alvaro de Brito,

### DECADA III. LIV. X. CAP. II. 465

to, André de Vargas, Antonio de Mello, Vasco Lourenço, André Dias, e elle em outra véla. Jorge d'Alboquerque tanto que elle chegou, como hia com gente fresca, e bem provído, e estava magoado do que Lacíamana tinha feito (como atrás fica,) em tempo de D. Duarte, logo o mandou que se fosse lançar sobre o rio da Ilha Bintam pela maneira que elle mandára feu cunhado D. Garcia Henriques, a quem aconteceo o que atrás escrevemos. Peró Lacsamana vendo Martim Affonso na boca do rio, e que não podia sahir pera fóra, por le não atrever pelejar com os nossos, nem menos usar de outro tal ardil como fez a D. Garcia, e estava seguro de Martim Affonso poder subir acima á Cidade por muitas estacas com que o rio estava pejado, determinou de o enfadar, e com boa vigia leixou-se estar. Porque como ElRey de Bintam tinha suas intelligencias de tudo o que se fazia em Malaca, tanto que Martim Aftonso chegou, soube logo de sua vinda, e gente que trazia, e como vinha de andar por Capitão mór da costa do Malabar, e era já Official velho de mandar gente, e peleja. A noticia das quaes cousas fez entreter Lacsamana pera o enfadar, ou, acudindo a doença que alli acode em certos mezes, o fizesse acolher. E como elle Lacsa-Tom. III. P. II. Gg

mana o cuidou, assi foi, que enfadado Martim Affonso de esperar que sahisse, teve conselho com os Capitaes que levava, que lhe aconfelharam o que fez. Porque como alli hiam homens estantes em Malaca, escandalizados da guerra passada, em que tinham perdido muito do seu, e tambem saberem a terra ser doentia, disseram-lhe que fe fosse á costa de Malaca contra o Reyno de Pam, porque fazia nisto duas cousas: dar sahida aquelle Mouro, que estava encurrelado, e no mar largo se poder vingar delle; e a outra cousa era ir fazer guerra á costa de Pam por castigo da morte de D. Sancho Henriques, e André de Brito, pera a qual costa este Lacsamana cada anno navegava por dar favor aos seus navios; e vindo elle a isso, vinha-lhe cahir na rede. Martim Affonso como homem novo na terra, e o parecer, e voto daquella mudança era de homens costumados a peleja della, acceitou o confelho, e começou de ir fazendo guerra a fogo, e sangue per toda aquella costa caminho de Sião té o porto de Calantam, onde queimou hum junco de hum nosso amigo, e dahi té Patane fez estrago, cujo Rey, por ser vassallo d'ElRey de Sião, era ido a elle. E ante de chegarem á Cidade que estava pelo rio dentro, destruíram algumas Aldeas, a qual

# DECADA III. LIV. X. CAP. II. 467

nova sabida em Sião, fez que houveram de tomar Duarte Coelho, e os juncos que fora buscar, como atrás dissemos, por estas terras serem dos vassallos d'ElRey de Sião. Mas como Duarte Coelho era muito conhecido d'ElRey, lá apagou este damno de maneira, que se veio pera Malaca, onde já achou Martim Affonso, e tão ferido, que dahi a poucos dias morreo do que tinha passado em Malaca depois de sua chegada; e o caso foi este. Com aquella obra, que elle foi fazendo per toda a costa em damno de muitos amigos d'ElRey de Bintam, e de alguns nossos, ficáram todos tão escandalizados, que achou o mesmo Rey de Bintam ajuda em todos pera ir cercar Malaca com obra de mil e trezentos homens em vinte lancharas. Da qual Armada era Capitão mór Lacfamana, e Coja Cámeçum Sota-Capitão , e com elle vinha o Capitão dos Luções, que he huma gente da Ilha de Borneo, a mais guerreira, e bellicosa daquellas partes. E teve Lacfamana este ardil, por não ser sentida sua chegada, veio-se a longo da Ilha de Camatra, e de noite atra-vessou a costa de Malaca de maneira, que ante manha veio lançar hum golpe de gente junto de Upe, que está mui perto da povoação dos Mouros, a tempo que Jorge d'Alboquerque estava ouvindo Missa, dia Gg ii

da Annunciação de N. Senhora, que he a vinte e cinco de Março. E sabendo elle a chegada da Armada, e revolta da povoação dos Mouros, a grão presta mandou o Feitor Garcia Cainho com té oitenta homens que acudissem áquella parte, em que entravam estas pessoas nobres que eram Officiaes da fazenda d'ElRey: Gaspar Ve-Iho, Simão Mendes, Francisco Bocarro, Nicoláo de Sá, e Antão d'Aguiar. E assi mandou Martim Affonso de Sousa Capitão mór do mar em duas fustas que havia ahi mais, elle em huma, e João Vaz Serrão por Capitão de outra, em que iriam té outras oitenta pessoas. Entre as quaes eram estas de nome: Aires Coelho, Gonçalo d'Ataíde, Garcia Qeimado, Alvaro Botelho, Francisco Fernandes Leme, Francisco Rabello, Gaspar Barbudo, Antonio Carvalho, Duarte Borges. Os que foram per terra, como eram os primeiros que tomáram as armas, deram primeiro vista de si aos imigos que faltáram em terra, os quaes quando víram que os nossos não dormiam, e que acudiam mais prestes do que cuidavam, sem ousar experimentar o seu ferro, a grande pressa se tornáram recolher. Os que acudiram ao mar, porque os mais delles andavam offendidos de Lacsamana, puzeram o rosto nelle com remo tezo, e grandes apupa-

### DECADA III. LIV. X. CAP. II. 469

padas chamando por N. Senhora, cujo dia era. O Mouro como era fagaz, alargou-se ao mar, e fez duas partes das fuas vélas, cercando as nossas, com esperança que os havia de tomar á mão, quasi abafados da muita gente que trazia. Aferrados huns nos outros, era já o ar feito tão escura noite, que se não viam, tudo era fumo, fogo, ferro, e sangue, cm que morreo muita gente. E foi tanta a ferida, que não havia já quem remasse, sómente andavam travados huns nos outros á vontade do mar, que os levava de huma parte á outra, em a qual peleja morreo João Serrão em a prôa do seu bargantim, Aires Coelho de Tanger, que fora Alcaide mor de Pacem, Duarte Borges, Gonçalo d'Ataíde sobrinho do Capitão mór, e outros, que não eram de tanto nome; o Capitão mór ficou tão ferido, que faleceo a vinte e cinco de Julho de quinhentos e vinte e cinco, vivendo neste officio de Capitão mór hum anno, e dez dias, porque começou a servir a quinze de Julho de quinhentos e vinte e quatro. E como a noite foi o partidor desta furia que lhe deo a morte, pela manha mandou Jorge d'Alboquerque em busca dos nossos; e estavam os mais delles tão feridos, e cansados, que não havia quem remasse, e os navios andavam á vontade da agua fem mais

20-

governo. Lacfamana tambem ficou com tanta gente morta, e ferida, que não tendo quem lhe remasse os navios, foi-se metter no rio de Muar, onde se refez de remeiros, e dahi se acolheo a Bintam. ElRey, primeiro que elle sahisse das lancharas com que escapou, sabendo que sómente dous navios nossos o desbaratáram, mui indignado contra elle, mandou-lhe dizer que não lhe visse o rosto. E posta a gente ferida em terra, pois nas feridas traziam sinaes que pelejáram, elle com a outra se fosse presentar a Raja Nára seu Capitão; que estava sobre ElRey de Linga, e fizesse o que lhe elle mandasse; ao que Lacsamana logo obe-deceo. Este Rey de Linga era grande nosfo amigo, e por esta causa ElRey de Bintam o queria destruir, e mandou a este Raja Nára seu genro, casado com huma sua filha, e se intitulava por Rey de André Gerij vizinho a Linga, que he na Ilha de Camatra, que o fosse cercar. Isto mandou elle no tempo que Lacfamana vinha cercar Malaca, porque com este impedimento que nós teriamos, não poderia ser ajudado per nós este nosso amigo. Lacsamana obedecendo ao que lhe ElRey mandava, foi-se ajuntar com Raja Nára, e não como homem que hia meio corrido; mas mostrando-se mui soberbo, e victorioso de nos, mandou dizer a

### DECADA III. LIV. X. CAP. II. 471

ElRey de Linga, que despejasse a terra, ou se fizesse vassallo d'ElRey seu Senhor, e leixasse a amizade que tinha com os Portuguezes, porque elle vinha de os desbaratar, e leixava morto o seu Capitão mór do mar. Ao que ElRey de Linga respondeo, que outra nova tinha elle em contrario, porque a noite passada lhe era vindo recado de Malaca que elle fora o desbaratado, e com prazer desta vitoria que os Portuguezes delle houveram, celebrára a festa com mandar matar cincoenta cabras. E que antes de poucos dias esperava de mandar matar cento pola vitoria que delle, e de sua companhia havia de ter. Esta nova era verdade, a qual elle soube per hum seu criado, que tinha mandado a Malaca, pedindo-lhe foccorro contra aquelle Raja Nára, que o vinha cercar per mandado d'ElRey de Bintam; ao que Jorge d'Alboquerque logo acudio com lhe mandar oitenta homens, e dous navios, de que eram Capitães Alvaro de Brito, e Balthazar Rodrigues Raposo de Béja. Os quaes chegados ao porto do rio de Linga, por a Cidade estar per elle acima, hum dia pela manha foram vistos das vigias que Lacsamana trazia no mar; e receando que o tomasse dentro no rio, começou de se desamarrar, e sahir pera fóra. Alvaro de Brito indo pera

embocar o rio, houve vista delles por se ajuntarem ambos, Lacsamana, e Raja Nára, que fazia hum corpo de oitenta lancharas, com que occupavam todo o rio, e surgio delles a tiro de bombarda, té agua ficar estofa sem vasar, nem encher. E tanto que a teve a seu proposito, querendo-se ir a elles, elles mesmos os vieram cercar de maneira, que os navios dos nossos ambos juntos, e afferrados hum no outro, ficavam no meio como baluarte, e as lancharas huma praça de madeira, per que de huma em outra se podiam correr todas. Finalmente a peleja foi travada, e tal, que mais pareceo a vitoria, que os nossos houveram, milagre de Deos, que forças humanas por perecerem mais de seiscentos Mouros de dous mil que eram, e dos nossos hum sómente foi morto, e muita parte delles feridos, com que Lacfamana, e Raja Nára fe foram com ametade das lancharas perdidas, e queimadas. ElRey de Linga vendo-se em hum meio dia livre de seus imigos, sem saber que esta ajuda lhe era chegada em favor, parecendo-lhe que partirem-se assi as lancharas pelo rio abaixo sem tornarem mais, era algum ardil delles, mandou huma espia descubrir o que faziam. E quando lhe levou a nova da vitoria, veio com grande festa em seus paráos re-

### DECADA III. LIV. X. CAP. II. 473

ceber os nossos navios, e os levou á Cidade, onde celebrou esta vitoria com grande festa a seu modo. Porque além de per os nossos fer descercado, e ficarem senhores de muito despojo do lugar, onde tinham os imigos fituado o cerco em terra, recebeo hum grande presente, que lhe Jorge d'Alboquerque mandou; o qual elle mostrou estimar em tanto, por ser signal de honra, e amizade, como a vitoria, e elle tambem o gratificou com cousas da terra, que mandou a Jorge d'Alboquerque, e assi deo outros aos Capitaes. Os quaes se tornáram a Malaca, onde foram honradamente recebidos, por ser esta huma vitoria que alegrou muito a todos por os trabalhos, e perdas de gente, e honra, e fazenda, que tinham perdido todo o tempo atrás per tantos desastres.

and an idea

elles os homens enfermos, que era hum grande trabalho aos sãos, quanto mais a elles: cá no tempo que lhe a elles parecia poder ter repouso, acudiam os Mouros com rebates, muitas vezes dellas de noite, em tanto, que huma vendo o Avelar que todas suas arremettidas eram mais damno seu que nosso, por lhe custar caro a resistencia que achava, determinou de fazer huma entrada real, porque té li tudo eram commettimentos por afadigar, e cansar os nossos. Cá a tenção delles já era mais matallos per fome, e canseira, que per ferro, e a este tempo tinha Lacsamana per sua parte bem defendido que não viessem navios á Cidade com mantimentos da Jaua, de Sião, e de outras partes costumados aos trazer. E era tanta a necessidade delles, que valia em Malaca huma ganta de arroz dez cruzados, elhuma gallinha dous. E se Jorge d'Alboquerque, e Garcia Cainho Feitor, que era hum homem largo, e rico, não deram de comer a muita gente, e podiam sustentar a despeza, muita della perecera. Finalmente o que Avelar huma noite accommetteo com grande impeto foi com a força de toda a gente que tinha querer entrar a Cidade pela parte onde habitavam os Quelijs, (que são os mercadores,) por terem bairro apartado per si, cuja cerca era de

### DECADA III. LIV. X. CAP. III. 477.

madeira; e por haver muito tempo que isto era feito, estava já tão podre, que em esté impeto dos Mouros lhe pondo os peitos, a leváram ante si como huma fraca sebe; e não foi tão pequeno lanço, que não fizefse huma entrada de sete braças. Ao cahir da qual foi tamanho o estrondo, que acudio toda a gente que dormia cansada do trabalho, e do pouco repoufo que tinha de dia, e vigia de noite; ao que acudio Garcia Cainho com a outra da vigia daquelle lanço derribado, o qual foi grande defensa aos Mouros não entrarem. Porque como era de madeira, e elles á força de peitos alaftráram todo aquelle lanço, ficou de maneira retorcido, e quebrado, que de dia não oufára hum homem passar per ella, quanto mais de noite. E sobre esta defensa, com a grande grita dos noslos, acudio tanta gente, que os mesmos Mouros ficáram no animo mais cortados, que na carne; e como que hia trás elles o mundo de gente, sem haver dar, e tomar, desamparáram o lugar, e não paráram menos de sete leguas, onde o Avelar os levou. E como homem que via a gente receosa de chegar áquelle trabalho por andar escaldada do ferro, que sentiam no commetter suas entradas, quiz contentallos, ajudado do conselho de Lacsamana, por se communicarem por re-

Ca-

cados, e avisos do que cada hum fazia. E hum dia de proposito lá onde estava quiz dar aos principaes hum jantar a seu modo, porque sempre sobre este comer, e beber, os homens, (como fe diz,) estam dispostos com coração de pousada. E no fim da prática que tiveram sobre commetter, se determináram cincoenta homens, per voto que todos fizeram, de huns morrerem por outros, té fazerem hum feito grande, de trazer a cabeça do Capitão, ou do Feitor Gaspar Cainho, e a levar a ElRey de Bintam. Sabido o qual voto da outra gente, foi em todos tanta a competencia de honra, que se offereceram outros, com que sizeram número de duzentos e cincoenta. Notificada esta determinação a Lacsamana per Avelar, que lhe mandasse vasilhas pera se embarcarem a vir commetter o feito, elle Ihe mandou doze peças as mais pequenas que entráram per hum esteiro té irem dar onde estavam. E dahi se vieram lançar em cilada obra de duas leguas da Cidade, e mandáram alguns como descubridores, que fossem fazer algum damno; e acudindo alguns Portuguezes, os fossem cevando, e entretendo té os metter na cilada. Chegados á parte encuberta que desejavam, mettendo os navios no mais espesso lugar do arvoredo, foram alguns saltear humas vac-

## DECADA III. LIV. X. CAP. III. 479

cas, que andavam paceando, do qual falto os que guardavam as vaccas appellidáram a gente da Cidade, ao que acudio Garcia Cainho, que elles desejavam. O qual por o mato ser espesso, vendo que os Mouros sugiam, não os quiz seguir, havendo que seriam alguns ladrões, que vinham roubar as vaccas; e fazendo volta, veio-se de seu vagar pera a Cidade. Da companhia do qual; logo no primeiro impeto de fua chegada corrêram trás os Mouros; e não vendo como Garcia Cainho fe tornava, os primeiros que hiam diante seguiram hum bom pedaço aquelle curso té irem dar na cilada. Os quaes quando se acháram no meio de tanta gente, quizeram fugir; mas vendo Francisco Correa, que era hum dos seis que estavam naquelle perigo, que não tinha pernas pera fe acolher, por ir muito doente da enfermidade da terra, taes palavras lhes disse, que tomáram por remedio accidental ampararem-se todos seis a humas arvores mui bastas, que per huma parte os pés, e ramas lhe guardavam as costas, e o rosto lhe ficava contra hum descuberto, per onde os Mouros os commettiam com fréchadas. Posto que os nossos estavam alli como leões açanhados, e com tres espingardas que tinham, em os Mouros vindo a elles, ficavam logo alli estirados, e sempre

te-

temerosos, parecendo-lhes que a estancia que os nossos tomáram naquelle lugar era mais em modo de anagaça, por terem nas coftas gente em sua guarda, que per outro respeito. Os nossos vendo que elles não ousavam de sahir a terreiro descuberto, mais que dez, ou doze, mostrando ser verdade o que elles suspeitavam que tinham algum em sua guarda, com huma grande grita sahíram impetuosamente dos pés das arvores. Quando os Mouros os víram remetter, houveram que vinha o Mundo trás elles de gente; e quem mais corria, melhor cavalleiro era, com que de todo leixáram o lugar, e a empreza, ficando alli quatorze mortos, e dos feis nossos ficou hum bombardeiro, e isto por cubiça de querer ir tomar huma arma, a que elles chamam cris, ao modo de adaga, por ser lavrado de ouro. E nesta contenda que foi duas horas de tempo, trazendo os quatro fobraçado Francisco Correa, mais por não poder vir de sua má disposição, que por ferido; teve Jorge d'Alboquerque aviso per elles do que passáram com os Mouros, e que hiam fu-gidos, como gente que cuidava levar trás si o mundo de homens. E porque aos temerofos o medo os vence, determinou lo-go Garcia Cainho em continente com licen-ça de Jorge d'Alboquerque ir pelo raftro del-

## DECADA III. LIV. X. CAP. III. 481

delles, e assi o fez. E o melhor, e mais certo fignal que levou pera ir dar com elles, foi o sangue, ao modo que faz o monteiro, quando o veado vai da sua mão ferido, por a terra ter mato espésso té junto da praia, onde Garcia Cainho lhe deo tal castigo, que se puzeram em fugida. E depois que os fez acolher, foram os nossos dar com os barcos, que tinham escondidos, os maiores dos quaes foram arrombados pera não fervirem mais, e os outros mandou levar á fortaleza, e elle per terra ao outro dia chegou a ella, e este foi por então o remate dos commettimentos daquelle arrenegado. E porque neste tempo Dom Garcia Henriques, cunhado de Jorge d'Alboquerque, era ido a Maluco a servir de Capitão daquella fortaleza em lugar de Antonio de Brito, e he necessario dar conta das cousas daquellas partes, contaremos o que elle fez neste caminho té chegar a Maluco, e o que lá tambem lhe aconteceo no modo da entrega da fortaleza.

## : 482 ASIA DE JOÃO DE BARROS

#### CAPITULO IV.

Como D. Garcia Henriques partio de Malaca pera servir de Capitão de Maluco em lugar de Antonio de Brito: e como na Ilha de Banda achou Martim Affonso de Mello Jusarte, e o que aconteceo a ambos com a gente da terra.

A O tempo que D. Luiz de Menezes em Cochij despachou Martim Affonfo de Sousa pera ir servir de Capitão mór do mar de Malaca, levou Provisão a Jorge d'Alboquerque de D. Duarte de Menezes, que elle mesmo mandára pedir, a qual era, per que fazia mercê a elle Jorge d'Alboquerque, em nome d'ElRey, da capitanía de Maluco pera hum de seus cunhados Dom Sancho Henriques, ou D. Garcia Henriques. E estas cousas quando os Governadores da India as provêm, como he cargo, officio, ou mercê, de qualquer qualidade que seja, sempre na tal Provisão diz que faz mercê de tal cousa em nome d'ElRey Nosso Senhor a foão, havendo respeito aos ferviços que tem feitos a Sua Alteza. E per este modo fez D. Duarte esta a Jorge d'Alboquerque, nomeando ambos os cunhados, por terem as qualidades em ferviço, fidalguia, e pessoa, que o tal cargo requeria. SO A HALL LEVE OF SOUTH A

# DECADA III. LIV. X. CAP. IV. 483

E o que moveo a Jorge d'Alboquerque a este requerimento, e a D. Duarte conceder-lho, estando Antonio de Brito servindo esta capitanía, foram cartas que elle escrevia assi a hum, como ao outro, que mandassem alguem servir aquelle cargo, pois não era provído das coufas necessarias pera defender aquella fortaleza. Porque da primeira pedra que nella puzera, tudo foram guerras, e trabalhos, sem ter algum proveito, e sobre isso máo provimento do necessario, assi pera o negocio da guerra, como provimento de roupas, e outras cousas, com que os homens da fortaleza são pagos de seus soldos. E vendo D. Duarte que Jorge d'Alboquerque pedia esta vagante de Antonio de Brito pera cada hum de seus cunhados, folgou de lha conceder, porque per esta razão de cunhado, e vizinhança que tinha com Maluco, com mais diligencia, e cuidado trabalharia por acudir, e prover a fortaleza; e tambem porque os Capitães de Malaca comem o melhor bocado della no trato de nóz, e maça de Banda, e cravo de Maluco. Assi que vinda esta Provisão em companhia de Martim Affonso de Sousa, veio a mui bom tempo pera D. Garcia não ficar escandalizado tirar-lhe Capitão mór do mar de Ma-laca que servia, e dalla a Martim Affonso, Hh ii 1996 da

da qual fortaleza de Maluco elle foi mais contente, por ser de mais honra, e proveito. E tomada posse Manuel de Sousa da fua capitanía mór do mar, Jorge d'Alboquerque despachou logo seu cunhado D. Garcia Henriques, o qual partio de Malaca na entrada de Janeiro do anno de quinhentos e vinte e cinco, com quatro navios, hum junco da terra, dous navios redondos, e huma fusta, em que levaria té sessione fessione la Portuguezes, e toda a outra gente era do mar naturaes Malayos de Malaca. Com os quaes navios chegou á Ilha Banda, por ser no caminho de Maluco, e achou alli Martim Affonso de Mello, que vinha de Maluco, onde o nós leixámos, e trazia hum junco seu carregado de cravo, e os outros tres eram de mercadores de Malaca. E como elle do tempo que alli esteve, (como atrás escrevemos,) leixára os moradores dalli escandalizados, não folgáram muito com fua vinda, e vigiavamfe huns dos outros, como grandes imigos. Chegado D. Garcia, por Martim Affonso estar indignado contra aquelles Mouros, e desejava de se vingar, fez-lhe logo queixume delles, ao modo que foi da outra vez quando alli foi ter com elle Bastião de Sousa. E commetteo D. Garcia que o quizesse ajudar, porque elle determinava

## DECADA III. LIV. X. CAP. IV. 485

de lhe dar hum bom castigo, tendo-lhe já elle Martim Affonso queimado hum junco, que estava alli á carga na Ilha Neira, que era de Mouros de Patane. Ordenados pera esta ida mais com odio, que com razão, e prudencia, por ser aquella huma terra, a que cada anno os nossos vam fazer seu commercio de nóz, e maça, e convem não escandalizar a gente, ambos foram castigados no lugar de Lonter, que he cabeça de todolos outros da Ilha, vindo muitos delles bem escalavrados. E posto que queimáram algumas cafas palhaças aquella pobre gente, foi ella tanta em acudir ao damno que lhes faziam, e foi tamanha a revolta, que foi D. Garcia ferido com hum zarguncho de arremesso. Finalmente com esta vitoria elles houveram por bem, (como dizem,) de ficar custas por custas, e cada hum fazer seu caminho, Martim Affonso pera Malaca, e D. Garcia pera Maluco, aonde chegou a salvamento.

# CAPITULO V.

Como D. Garcia Henriques chegou a Maluco, e as differenças que teve com Antonio de Brito té lhe entregar a fortaleza: e como ambos mandáram descubrir ouro á Ilha de Celebes, e como descubríram outra Ilha nova de gente mui estranha.

A O tempo que D. Garcia chegou a Maluco, estava Antonio de Brito ordenando pera mandar fobre hum lugar d'El-Rey de Tidore, com quem estava de guerra, (como atrás escrevemos.) E por elle D. Garcia ir pera fervir de Capitão, cessou Antonio de Brito daquelle impeto, por succeder outra cousa que foi aziar de mais dor pera fe esquecer desta, que era de mais obrigação. O qual aziar foi, que D. Garcia não quiz ir ancorar ao porto da fortaleza de S. João, em que estava Antonio de Brito, e foi tomar outro na propria Ilha de Ternate, a que chamam Talangame, que he duas leguas da fortaleza. Verdade he que este não tem recifes tão perigosos, e he pera náos grandes, o que não tem o da fortaleza; e pareceo a Antonio de Brito que elle D. Garcia tomaria aquelle porto de Talangame por segurar o seu junco. Peró quando ouvio os requerimentos de

# DECADA III. LIV. X. CAP. V. 487

D. Garcia, entendeo que por esta razão o fizera; porque Antonio de Brito vendo hum recado de D. Garcia, em que lhe notificava que era vindo pera Capitão da fortaleza, que lha mandasse sua merce despejar, porque não havia de defembarcar té lhe fer despejada; respondeo que sahisse sua mercê em terra, e lá fallariam nisso, e tudo se bem faria. D. Garcia como ouvio este recado, começou de tomar huma prefumpção pera ambos se desavirem, que Antonio de Brito tanto que o visse em terra não lhe havia de entregar a fortaleza. E mais, que lhe tomaria a embarcação que trazia, e depois que recolhesse o cravo, que tinha pera trazer, e toda a gente que com elle se queria ir pera Malaca, então lhe entregaria a fortaleza, e isto não podia ser senão vindo a monção, que era dahi a oito mezes. Pera a qual suspeita não falecêram alguns dos nossos, que da fortaleza vieram ver D. Garcia, como Capitão novo, que lhe faziam esta suspeita mais sirme, té que Antonio de Brito, como quem entendia a natureza dos homens que andavam nestas visitações, segurou D. Garcia de suas suspeitas, pedindo-lhe que sahisse em terra, e assi o sez indo jantar com elle. Mas Dom Garcia ou porque assi o aconselháram, ou porque queria descubrir com effeito a von-

tade de Antonio de Brito, em acabando de comer, sobre meza quiz-lhe mostrar as Provisões que levava, pera lhe entregar a fortaleza: ao que Antonio de Brito lhe foi á mão, dizendo que fosse dormir, e repousar, e depois entenderiam misso. Passada aquella hora do repouso, sendo presente o Feitor, Alcaide mór, e Officiaes da fortaleza, disse Antonio de Brito a D. Garcia, que apresentasse as Provisões que trazia. As quaes lidas, disse Antonio de Brito, que aquellas Provisões do Governador levavam alguns pontos, em que não obrigavam de todo a elle entregar a fortaleza, as quaes logo apontou; mas que elle com tudo a queria entregar, e feria a feu tempo, que era quando viesse a monção de Janeiro, porque não estava em razão sendo elle Capitão, e não tendo acabado seu tempo, que Ihe ElRey limitava pera poder estar na fortaleza, de Capitão que era, e podia mandar té sua partida, se fazer lascarim pera ser mandado. D. Garcia, porque dalli a Janeiro havia oito mezes, respondeo que elle não viera de Malaca pera estar esperando tanto de tempo, senão logo ser entregue da fortaleza, e começou de fazer protestos com requerimentos ao Alcaide mór, Feitor, e Officiaes, que cumprissem a Provisão que apresentava, e lhe fizessem entregar a fortae

## DECADA III. LIV. X. CAP. V. 489

taleza. E porque elles não respondêram ao seu requerimento conforme o que elle pedia, se tornou pera o seu junco; mas não acabou aqui o negocio, porque houve de parte a parte tantas paixões per homens que as traziam, que ficáram postos em bandos. E porque nosso costume he contar a guerra que os nossos tiveram com os Mouros, e não paixões, e divisões, que tiveram em si, leixaremos as miudezas que se passaram entre elles. Basta que ambos se vieram a concertar, per hum certo modo, té hum tempo que Antonio de Brito tomava pera acabar hum junco seu, em que queria vir agazalhado; e feito o junco, entregaria a fortaleza, com a qual condição D. Garcia se foi poular á fortaleza, e estiveram em grande amizade. Neste tempo que ambos estavam concordes, sem haver buliço de guerra da parte d'ElRey de Tidore, vendo elle juntos dous Capitaes conformes, e gente fresca que trazia D. Garcia, tiveram ambos os Capitães nova que nas Ilhas dos Celebes, (por os moradores dellas assi serem chamados,) havia ouro, que indo lá homem que o soubesse negociar, que ref-gataria boa quantidade. E como estas Ilhas estam dalli té sessenta leguas, pouco mais, ou menos, pareceo bem a ambos que deviam lá mandar descubrir esta fama, e tra-

zer Antonio de Brito tão boa nova a El-Rey. E pera esta ida elegêram, por ser homem pera isso, ao Almoxarife da fortaleza, o qual partio pera lá em huma fusta com alguns pannos, mais a tentar, e defcubrir, que a resgatar, e por isso não levou outro navio, e tambem por fazer sua viage primeiro que Antonio de Brito fe partisse. Partido este Almoxarise em Junho com fundamento que poderia tornar em Julho, ou Agosto, a mais tardar, chegou a huma das Ilhas, onde foi mui bem recebido. Mas como víram pannos, e outras cousas pera resgate do ouro, sentindo que esta era a causa da sua ida, fizeram-se em outra volta; porque como tinham por nova que por razão do cravo tinhamos tomado as Ilhas de Maluco, e a guerra que faziamos aos mesmos natutaes da terra era por elle, tomáram outra determinação, e foi ver se podiam tomar a fusta pera não vir recado dos nossos. E huma noite muitos delles vieram á fusta, que estava com hum proiz em terra amarrada ás arvores, por alli ser tão alcantilado, que não se podia lançar ancora; e tirando pela amarra, deram com a fusta em secco. No qual tempo com a pancada que deo em terra, os nossos sentiram a sua obra, e a grão pressa remettêram ás armas, e artilheria, e assi-os tratáram,

que

# DECADA III. LIV. X. CAP. V. 491

que lhes fizeram foltar a fusta, e a tornáram por em nado, por ainda a maior parte della estar na agua; e dalli se foram a outra Ilha, onde os não consentiram, e menos em outras tres, ou quatro, onde os recebiam ás fréchadas, fem fómente os confentirem tomar agua pera beber, como gente que estava posta em odio nosso, temerosa de irmos tomar a terra. Vendo o Capitão que andar de Ilha em Ilha mais era buf-car arroido, que ouro, determinou de fe tornar pera Ternate a dar razão do esta-do em que aquella gente se punha contra elles; mas parece que ainda tinha outro novo trabalho pera passar, e foi este. Como as aguas entre aquelle grande número de Ilhas são com a mudança dos tempos hum redemoinho com os ventos, e aguages, naquella travessa que quizeram passar, foi a fusta arrebatada, e levada a hum mar mui largo, fem faberem onde eram, correndo sempre pera o nascimento do Sol. Finalmente perdido o tento da paragem onde eram, e correndo a Deos misericordia com tormenta que os comia, por ser mar desabrigado de Ilhas, indo fempre a popa, por não ousarem, nem poderem tomar outro rumo, segundo seu parecer, elles corrêram algumas trezentas leguas. E indo postos mais na misericordia de Deos, que na con-

fiança de sua navegação, pera mais sua confusão, huma noite lhe saltou a agulha do leme fóra das femeas. E como era de noite, não o pudéram remedear, e esperáram té vir a manha, com que ficaram consolados, por se acharem junto de huma Ilha grande mui formosa, a seu parecer, em frescura de arvoredo. Concertado feu leme, cujo desconcerto foi pera não se perderem escorrendo a esta Ilha, na detença que fizeram em esperar a manhã, foram-se a terra, aos quaes veio receber a gente della, mostrando em muitos signaes terem tanto prazer, como espanto em os ver. E verdadeiramente, segundo elles mostráram na segurança de se chegar a elles, parecia gente que não tinha recebido escandalo, nem damno algum, porque com huma fimplicidade se chegavam aos nossos, que desta sua fimplicidade, e segurança confiou hum delles a ir em sua companhia a ver o Senhor da terra. E posto que a sua lingua não se entendia com alguns escravos, que levavam das Ilhas a Maluco vizinhas, per acenos entendêram delles haver muitas centenas de annos que alli estavam. Eram homens mais brancos que pretos, todos bem dispostos, assi homens, como mulheres, de rosto alegre, bem assombrados, enxutos, sem mostra que padeciam enfermidades, os ho-

### DECADA III. LIV. X. CAP. V. 493

mens de barbas compridas ao nosso modo, e o cabello de todos corridio. O vestido era humas esteiras tecidas, mui macias, e brandas, que lhes fervia como a nós as camizas, e em cima outras compridas feitas em tranças mais groffas fem talho algum, sómente como hum panno solto, que os cubria da cinta pera baixo. O Senhor da terra quando vio o nosso homem, folgou muito de o ver, e com esta facilidade, e mansidão delles, todos houveram que aquella Ilha era de gente, que estava em huma simplicidade racional, e sem alguma malicia, receio, ou cautela, como tinham visto em as Ilhas daquelle Oriente, donde lhe parecia estarem na simpleza da primeira idade. Seu mantimento era humas raizes como inhames, legumes, cocos, figos como os da India; e em quatro mezes que os nossos se alli detiveram té vir a monção pera se tornar a Maluco, mostrando-lhes ferro, cobre, estanho, e ouro, sómente deste mostráram ter noticia, e acenavam com a mão haver este metal contra o Ponente da Ilha em huma ferra mui alta. E porque tinham grandes paráos , e os nossos não lhes viam o uso do ferro, perguntando-lhes como os faziam, mostráram espinhas de peixes, com que cortayam, e taes, que os nossos podiam usar

delles pera aquelle uso, como de ferro. Finalmente como veio o tempo pera navegar, demarcada a Ilha, e posta na carta de marear per Gomes de Sequeira, que era o seu Piloto, sicou com o nome delle. E partíram dalli a vinte de Janeiro, dando a entender áquella fimples gente que haviam de tornar, mostrando todos sentirem sua partida; e fazendo sua viagem, chegáram a Maluco, havendo oito mezes que eram partidos, e acháram já fua fazenda vendida, e posta em arrecadação, como se faz aos defuntos. E assi acháram Antonio de Brito embarcado pera partir, com o qual nos convem irmos pera Malaca, e dahi nos tornaremos á India a contar o que se passou naquellas partes, em quanto nos detivemos nestas as mais orientaes que té este tempo descubrimos, porque a este fim contamos esta.

#### CAPITULO VI.

Como Pero Mascarenhas vistos os trabalhos da guerra, que fazia ElRey de Bintam a Malaca, determinou de ir sobre elle: e o que pera isso ordenou, sem daquella vez baver effeito.

Artido Antonio de Brito de Maluco, P Artido Antonio de Brito de Ivialdeo, veio ter á Ilha de Banda; e havendo poucos dias que ahi estava, chegou Martim Correa Alcaide mór de Maluco, que quasi partio logo trás elle com grande necessidade em que ficava a fortaleza. E vinha áquella Ilha de Banda com esperança de achar nella navios de Malaca pera o proverem do que elle hia buscar; porque como Antonio de Brito se partio ainda mal avindo de D. Garcia, por terem maiores paixões á partida, do que foram á chegada, como contamos, trouxe no seu junco tudo o que havia mister, e alguns homens, que com elle se quizeram vir contra vontade de D. Garcia. E como com esta sua partida falecia gente, e outras cousas, de que a fortaleza tinha necessidade, mandou logo D. Garcia, em fe elle partindo, a Martim Correa buscar o necessario. E foi sua viagem tão perigosa, com hum tempo-

ral que passou, perdendo todalas vélas, que sómente com o traquete da prôa quasi perdido chegou a Banda. E a este tempo tambem chegou Manuel Falcão em hum navio de Malaca com certos juncos, que hiam fazer carga de maça, e nóz, do qual Martim Correa houve as mais das coufas, que hia buscar, e mais foi-se com elle a Maluco no seu navio, por lhe elle Martim Correa fazer requerimento da parte de D. Garcia, que se fosse com aquella gente, e navio, por a necessidade em que sicava a fortaleza. A qual viagem Manuel Falcão folgou de fazer, porque levava huns poucos de omiziados no seu navio escondidos de Pero Mascarenhas, que o mandára de Malaca áquella Ilha Banda. Os quaes omiziados tinham morto a hum Diogo Gago, que com elles andava por Capitão de hum navio seu na costa de Pegú roubando navios de Mouros, e fizeram alli travessuras que custou a fazenda cativeiro a alguns dos nossos, como adiante contaremos. E parecendo a hum Gaspar Veloso da sua companhia que ganhava nisso, por fe tornar á graça do Governador da In-dia, polo crime do officio em que anda-va, o matou mal, jazendo elle no regaço de huma escrava sua, que o estava catan-do. Mas a morte soi mais por paixões par-

## DECADA III. LIV. X. CAP. VI. 497

ticulares, que por outro fim, pois com sua morte não leixou de andar no officio elle, e os outros, que não nomeamos por fua honra. E por Pero Mascarenhas saber parte destas cousas, quizera haver todos á mão; mas Manuel Falcão, que depois mostrou fer homem desta virtuosa companhia, se acolheo, de que Pero Mascarenhas ficou muito escandalizado. Partido Martim Correa pera Maluco, ficou em Banda Antonio de Brito, e como veio a monção, se partio pera Malaca, onde achou pero Mascarenhas já entregue da fortaleza, que lhe entregou Jorge d'Alboquerque, e elle era partido caminho da India. Da viagem do qual adiante faremos menção, porque pois estamos em Malaca, convem dar razão do que Pero Mascarenhas fez sobre aquella guerra de Bintam, que tão atormentada a tinha, não fómente os Portuguezes, mas a todolos moradores de Malaca, Gentios, e Mouros, té os estrangeiros, que a ella vinham por razão de commercio, por fer huma Cidade onde concorriam todalas cousas do Oriente, e Ponente a commutar, trocar, e vender por outras, (como já temos escrito nesta nossa historia; ) e como com a guerra deste Mouro Rey de Bintam não ousavam de ir a ella, polo damno que recebiam. Pero Mascarenhas consultando so-Tom. III. P. II.

bre este negocio com as principaes pessoas de Malaca, assentou que convinha pera quietação daquella Cidade, perseguir tanto aquelle Mouro Rey de Bintam, té de todo o destruir, porque em quanto vivesse não podiam ter paz. E posto que sabia que Jorge d'Alboquerque já fora sobre elle a Bintam, e depois mandára lá D. Garcia Henriques seu cunhado, e Martim Affonso de Sousa pera lhe tolherem os mantimentos, por lhe fazerem entender que destas idas os seus desastres foram mais culpas dos Capitaes, que casos de má fortuna; quiz levar este mesmo caminho, mandar lá primeiro. E depois que o puzeram em necessidade de mantimentos, como elle punha a Malaca, então elle em pessoa ir cercar a Cidade onde ElRey estava, e a combater, e não leixar este processo de guerra té lhe dar fim. Pera o qual negocio mandou Aires da Cunha filho de Ruy de Mello da Cunha o do Algarve, como Capitão mór do mar, com hum galeão, e outros dous navios de remo, em que levaria té cento e vinte homens, com regimento que surgisse na barra de Bintam, e dalli não fe movesse té não lhe mandar recado, e defendesse a entrada, e fahida de todo navio por pequeno que fosse. Partido Aires da Cunha, esteve no lugar que lhe foi mandado; mas succedeo

#### DECADA III. LIV. X. CAP. VI. 499

caso que não pode elle soffrer o trabalho daquelle lugar; porque nos mezes que elle alli esteve, he tanta a enfermidade de febres, que he peior que peste. E vendo quanta gente lhe morria, per huma das vélas de remo o mandou dizer a Pero Mascarenhas; e que se havia por bem que alli estivesse mais, que o provesse de gente em lugar da falecida. Ao que Pero Mascarenhas logo proveo, mandando outro galeão pequeno, Capitão Jorge Mascarenhas de Santarem com té cincoenta homens de refresco; e sendo elle tanto avante como o estreito de Cingápura, achou Aires da Cunha, que havia tres dias que estava alli surto sem poder navegar, por não ter quem lhe mareasse o navio com a gente que trazia morta, e enferma. E porque a ambos pareceo bem tornar-se a Malaca, por não ir matar mais gente, vieram-se, o que Pero Mascarenhas muito sentio por a perda da muita gente, e houve por bem não irem lá nesta conjunção da corrupção dos ares, ao qual nós ora leixaremos, por dar razão da viagem de Jorge d'Alboquerque, e do trabalho em que fe vio junto de Cochij, e do que o Governador D. Henrique sobre isso fez.

#### CAPITULO VII.

Do que Jorge d'Alboquerque Capitão que foi de Malaca passou depois que della partio: e o Governador D. Hen-rique Sobre isso fez.

TOrge d'Alboquerque depois que entregou a Pero Mascarenhas a fortaleza de Malaca, partio a quatro dias de Setembro de quinhentos e vinte e cinco, e por não ter náo pera fe vir, veio em hum junco pequeno seu. E por serem pessoas que havia tempo que andavam naquellas partes, e tinham recebido delle Jorge d'Alboquerque boas obras, e bom tratamento na conversação de fua pessoa, vieram-se com elle quarenta Portuguezes, de que os principaes eram Duarte Coelho, que depois elle casou no Reyno com huma sua sobrinha filha de Lopo d'Alboquerque seu irmão, Antonio de Mello, Ruy Lobo, Bastião Rodrigues Marosim, Francisco Bocarro, Gomes do Campo, Nicoláo de Sá, Antonio Carvalho, Francisco Fernandes Leme, e outros que N. Senhor ordenou que viessem em sua companhia pera o livrar (como dizem) da boca do lobo, onde veio cahir, como veremos; porque passadas as Ilhas de Linga, onde esteve dez, ou doze dias, e a Ilha dos Al-

## DECADA III. LIV. X. CAP. VII. 501

meirões, que está fóra da Linga contra a terra firme, donde partio a dezenove de Outubro, foi dar vista ao Cabo Comorij, e dahi chegáram á paragem da nossa fortaleza de Coulão. E o lobo que acháram, foram vinte e cinco fustas de Calecut, de que era Capitão o Arel de Porcá, o qual pelo escandalo que recebeo de D. Henrique, quando com o berço lhe quebráram a perna em o lugar Coulete, e depois por elle D. Henrique o pedir a ElRey de Calecut, (como escrevemos,) andava fazendo per aquella costa todo o mal que podia. Mas té então não tinha feito cousa notavel; e fe Jorge d'Alboquerque não viera tão acompanhado, certo elle não pudera escapar, segundo o apertou com as fustas. Cá elle tomou hum posto, onde Jorge d'Alboquerque não podia ir a elle, e dalli tinha o seu junco por barreira, gastando nelle quasi a maior parte de sua polvora, porque a bateria começou do Sol sahido té vespera, com o mar estar quasi morto. Na qual bateria lhe matáram hum Negro sómente, que era delle Jorge d'Alboquerque; e se os tiros das fustas foram grossos, como eram miudos, e os juncos não tiveram suas arrombadas, que aquellas pessoas nobres or-denáram, elle fora mettido no fundo. E estas pessoas peró que não podiam obrar de ef-

espada, e lança, com a artilheria, e espingardas, de que se serviam, fizeram muito damno ao Mouro, com morte, e ferimento de muita gente, como depois fouberam pelos da terra. E ao outro dia veio dar com elle Jorge Cabral, que hia já em foccorro feu em huma galeota, e cinco catures, que D. Henrique mandava de Cochij, onde estava, o qual, quando chegou, Jorge d'Alboquerque recebeo com toda honra, e gazalhado, que elle merecia. E deste feito, e perigo que elle passou, tomou D. Henrique hum azo pera fazer o que desejava, que era huma obra mui importante ao serviço d'ElRey, por se fazer sem despeza sua, que era cercar Cochii, a qual obra elle já tinha começada no inverno per este modo. Acertáram Malabares Gentios d'ElRey de Cochij furtar humas poucas de espingardas, e dous berços de metal, os quaes hiam vender aos Mouros; e ainda que o negocio era de pouca importancia, quiz D. Henrique fundar sobre este furto, e sobre outras travessuras, assi dos Gentios em a nossa povoação, como dos Portuguezes na d'ElRey de Cochij, a causa de seu requerimento. E foi-se hum dia a ElRey de Cochij, e lhe contou o que passava de huma povoação á outra, que por evitar ef-candalos, e queixumes, que daqui proce-

## DECADA III. LIV. X. CAP. VII. 503

diam, elle tinha cuidado huma cousa, que lhe parecia mui proveitosa pera elle, e pera ElRey seu Senhor, e entre elles se continuar aquella paz que tinham, a qual coufa muitas vezes se perturbava per gente della simples, sem saber o que fazia, e ás vezes maliciosa, e commettiam taes cousas sem respeito ao damno que faziam; e por evitar estes males que podiam acontecer, cuidára que taes azos não fe podiam melhor tirar, que cercando elle Cochij, porque sendo cercado, nem Portuguezes iriam á fua povoação de noite a fazer travessuras; porque como fosse noite, mandaria fechar as portas, nem dos feus Malabares viriam á nossa povoação. E tambem desejava elle isto, porque Mouros não viessem de Calecut pôr fogo ás nossas casas, para queimar muita parte da povoação, como já muitas vezes acontecêra, e se dizia que elles eram authores disso. Assi que por evitar tantos azos de damno, elle devia querer ir assignar a parte, per onde parecesse proveitoso fazer o muro da cerca, com o qual cessariam estes trabalhos de furtos de gente vil, e pobre, e não dariam azo a maliciosos fazerem damno. ElRey com estas, e outras palavras de D. Henrique sicou satisfeito, e pareceo-lhe cousa justa fazer-se aquella obra, e hum dia foi ter a

Cochij, e andou com D. Henrique assignando lugar per onde lhe parecia bem que fosse a cerca feita. Tanto que D. Henrique teve este aprazimento d'ElRey de Cochij, ordenou a Armada de Jorge Cabral, que soccorreo a Jorge d'Alboquerque, que (como ora contamos) esteve em risco de ser mettido no fundo. É mandou apontar todolos moradores de Cochij que fossem a esta Armada, os quaes se fossem logo aggravar a elle, dizendo que não era cousa justa leixar suas casas, mulheres, e filhas pera os lascarijs da Armada attentarem nellas, como gente ociosa. Ao que D. Henrique respondeo, que elles tinham razão, mas que a gente de armas andava com ellas ás costas aventurados a todolos perigos, e elles estavam repousados, tratando, e enriquecendo; e quando vinham invernar, em lugar de acharem quem os agazalhasse, achavam quem os esfolava, vendendo-lhes as cousas por grandes preços; e que nesta ida de Calecut via os homens feridos pobres, e não tinha que lhes dar pera se manterem, e mais crueza lhe parecia mandallos a pelejar, que a elles fartos, e ricos, e fóra destas despezas. E porque elle queria mandar cercar aquella povoação, que era em grande proveito delles, que vissem qual destas queriam, ir na

# DECADA III. LIV. X. CAP. VII. 505

Armada, ou dar dinheiro para se ella cercar. E o que elle tinha d'ElRey pera esta obra, daria á gente de armas em pagamento de seus soldos, e com isto iriam contentes, e ElRey sería servido em tudo, e elles moradores ficariam com o fomno mais repousado recolhidos dentro de bons muros, e não postos no campo sujeitos a todo perigo. Praticado o negocio em Camara, assentáram os moradores de Cochij que D. Henrique tinha razão no que ordenava, e logo dahi a tres, ou quatro dias trouxeram em começo de lançamento, que entre si lançáram pera esta obra, tres mil pardáos, e o mais iriam dando como fe ella fosse fazendo. E com este dinheiro applicado pera esla obra, de outro d'ElRey pagou á gente de armas, com que fez os navios prestes, Capitão Jorge Cabral, que acudio a Jorge d'Alboquerque, (como ora vimos.) A qual oufadia do Arel de Porcá indignou muito a D. Henrique, por ser seito quasi á vista delle, pois era tão junto de Cochij, onde estava.

#### CAPITULO VIII.

Do que D. Henrique de Menezes fez o inverno que esteve em Cochij, onde Cide Alle mensageiro de Melique Aliaz o veio visitar: e o requerimento que lhe Lopo Vaz de Sampayo Capitão de Cochij fez, vendo os apparatos da guerra, com que elle queria partir de Cochij.

Omo D. Henrique teve a vontade d'El-Rey de Cochij pera aquella obra de cercar aquella Cidade pelo lugar per onde demarcáram, mandou cortar algumas palmeiras, e derribar cafas, que eram impedimento, e fez os aliceces á maneira de elegimento, té se ajuntar pedra, e cal, pera poer mãos á obra. A qual não houve effeito, e tornou-se o dinheiro aos casados, por os comprazer, e succedeo depois da morte delle D. Henrique, como se contrariáram outras, que não apontamos, por não macular os authores disso. Além desta obra, que era muito importante ao ferviço d'ElRey, tambem naquelle inverno ordenou outras cousas, todas a fim de seu proposito, que era ir sobre a Cidade Dio, como se depois soube, sem disso dar conta a alguem. E ainda por mais dissimulação, mandou Armadas pera diversas par-

## DEC. III. LIV. X. CAP. VIII. 507

tes, assi como Heitor da Silveira com regimento que levava, que esperasse seu recado té hum certo tempo, como escrevemos. E despachou Jorge Cabral, como ora dissemos, e secretamente lhe mandou que a outro limitado tempo o fosse esperar a outra parte, depois que o elle espedisse de Cananor té onde o havia de levar, e estava de caminho. E a estes Capitaes dava entender que sua tenção era ir sobre Adem, por tirar suspeita de tanto apparato como fazia, de mantas, escadas, barcaças, polvora grande fomma, e outra muita cópia de munições. E em Goa mandou fazer huma grossa cadeia pera atravessar o rio de Dio, fem destas cousas dar conta a pessoa alguma, temendo que se viesse a romper seu fegredo. E mais tinha comfigo Cide Alle mensageiro de Melique Aliaz Senhor de Dio, que per seu mandado era vindo ao visitar; porque como este Mouro era muito sagaz, tanto que ouvio o feito de Calecut, ficou assombrado, e todolos Mouros da India, vendo a defensão dos nosfos que estavam na fortaleza, e o tempo em que navegáram os outros, que foram em seu soccorro, e como elle Governador lhe acudio, e fua fahida em terra contra toda a potencia do Camorij; e temêram muito as cousas de D. Henrique, ajuntando esta ás

passadas, que tinha feito em tão pouco tempo. E por esta causa, e quasi em modo de espreitador do que elle fazia, o mandou visitar elle Melique Aliaz, dando-lhe a prolfaça do officio de Governador, mostrando que desejava assentar paz com elle, porque ElRey de Cambaya seu Senhor este desejo tinha por amor d'ElRey de Portugal, e outras palavras fimuladas das que elle coftumava dizer. E em signal desta amizade, que desejava ter com elle, lhe mandou hum presente de muitas peças ricas, de que Dom Henrique lhe tomou sómente esta: hum assento forrado de madre de perla, de que os Mouros usam pera se assentar, e este assento foi pera mandar a este Reyno a ElRey, como mandou. E quando lhe engeitou as outras peças, mandou trazer huns poucos de ferros de lanças, e amostrando-os a Cide Alle, disse-lhe: Se me vos trouxerdes destas peças, eu as tomára de boa vontade, porque das taes sou eu grande amigo, por ajudar com ellas aos servidores, e amigos d'ElRey meu Senhor, e castigar aquelles que o não forem. E porém em retorno das que lhe não acceitou, lhe mandou dar outras: e quanto á resposta do recado que lhe trazia, o dilatou para Cananor, dizendo que estava pera ir pera lá, e lá o despacharia, e isto per artificio, que visse

## DEC. III. LIV. X. CAP. VIII. 509

elle os grandes apparatos, mais que pera lhe dar suspeita, e assombrar, que espertar. E por outra parte fazia cousas que o não entendiam, porque no maior fervor destes apparatos de guerra, mandou per conselho de Medicos pôr botões de fogo em huma perna, e a caufa era acudir-lhe áquelle lugar hum máo humor, que lha inchava, e impedia a não andar tão lestes, como elle queria, naquelles apercebimentos. Efizeram-lhe crer os Medicos que com hum par de botões de fogo que trouxesse abertos, purgaria aquelle roim humor, que lhe alli acudia, e não teria tanta paixão no andar; mas elles obráram o que adiante veremos. Lopo Vaz de Sampayo Capitão de Cochij tres, ou quatro dias ante que Dom Henrique partisse, vendo tanto apparato de guerra, sem saber o fundamento daquellas cousas, ora suspeitava em Adem, ora em Dio, e não podia achar mais noticia, que a presumpção das cousas. E hum dia publicamente quasi em modo de requerimento lhe disse, que sua Senhoria hia fóra da India com aquella Armada, e que diziam fer a Adem, e que dahi havia de ir invernar a Ormuz, que lhe devia lembrar quão desamparada estava a costa do Malabar, na qual convinha naquelle tempo andar de contino huma boa Armada. E tambem quanto á ida

á ida de Ormuz, lhe lembrava que ElRey defendia que os Governadores não fossem lá, que lhe fazia estas lembranças por serviço d'ElRey, e ser a isso obrigado. Ao que lhe D. Henrique respondeo, que as lembranças eram mui boas, e o seu caminho não era máo, mas tal, de que elle esperava em Deos, e ElRey seu Senhor serem servidos; e se o seu caminho não fosse tal qual elle esperava, que ElRey o castigaria por isso. Quanto mais, que quando elle puzesse os pés onde elle hia, ahi lhe sicaria o conselho de mui bons Fidalgos, que comsigo levava, com parecer, e voto dos quaes faria o que fosse serviço d'ElRey.

#### CAPITULO IX.

Como o Governador D. Henrique partio com huma Armada de dezesete vélas caminho de Cananor.

Provido D. Henrique de Menezes do que lhe era necessario pera o fundamento que levava de ir combater a Cidade Dio, pela maneira que escrevemos, dahi a quatro dias que Lopo Vaz de Sampayo lhe fez estas lembranças que ora vimos, partio com dezesete vélas, porque as mais que elle esperava levar pera aquelle feito, eram as que tinha enviado ás partes que disse

## DECADA III. LIV. X. CAP. IX. 511

mos, e algumas das que tinha Pero de Faria, que elle leixou na costa, quando se partio a invernar a Cochij. È como elle queria tambem ir alimpando a costa, hia hum pouco de vagar, levando ante si os bargantijs, que lhe fossem descubrindo quantas pontas, cotovelos, e angras a terra fazia. E por alguns delles verem entrar huns poucos de paráos no rio de Challe, que era duas leguas de Calecut, mandou fahir em terra a D. Jorge de Menezes com quinhentos homens, o qual destruio, e queimou a povoação, que estava bem dentro do rio, e assi os paráos que achou. Seguindo mais sua viagem per o mesmo modo, ante de chegar a Cananor seis leguas onde está hum rio da povoação Maim, os catures que levava diante víram entrar huns poucos de paráos, e ainda em modo de rebolaria, fizeram alguns fignaes aos nosfos que os tinham em pouco, e verdadeiramente pelo que aqueceo, mais foram demonios que homens; porque hum dos Capitaes dos nossos catures chamado Pero Gomes, foi-se a D. Henrique mui indignado, dizendo o que os paráos fizeram. E que lhe parecia ser aquillo em confiança de haver dentro no rio mais somma delles, que o rio era muito bom pera entrar nelle, que mandava que fizessem. D. Henrique havendo por aba-

1-

timento ante a vista de sua Armada terem aquelles Mouros oufadia de apparecer, quanto mais fazerem algazarras, quiz entrar no rio; e não confiando a vista da entrada delle, senão de si mesmo, mandou trazer hum batel a bordo, e quando foi á barra do rio, achou não haver remedio pera poder entrar, nem menos lhe pareceo que per elle podiam ir os paráos que elle dizia. Do qual caso se indignou muito contra o Capitão, e entre paixão, e trabalho, que levou, andando fragueiro naquella bufca da fóz do rio, quando veio á tarde curar a fua perna, achou-a mui acanhada, e humas nodoas negras, que o mestre teve por máo fignal, e com ella curada se fez á véla caminho de Cananor, onde ao tempo que chegou lhe veio recado de D. Jorge Tello, e Pero de Faria, que estavam sobre a barra do rio de Bacanor, e tinham encerrado hum grande número de paráos, que passavam de cento, segundo tinham sabido, todos carregados de especiaria pera Cambaya, pera que haviam mister mais gente, que lhe mandasse acudir com alguma. Ao qual foccorro elle mandou logo Dom Jorge de Menezes com hum galeão em que andava, e mais hum navio com quatrocentos homens, e achou que ambos estes Capitaes tinham vinte bargantijs, e catures, e hu-

## DECADA III. LIV. X. CAP. IX. 513

e huma galeota, e os Mouros diziam ferem obra de quatro mil entre os dos navios, e da terra que estavam em sua defensão. Estes tres Capitães consultado o modo que teriam pera pelejar com elles, ordenáram entrar pelo rio acima em os bargantijs, e navios de remos, e isto fizessem os primeiros; e Pero de Faria que ficasse com os outros navios na boca do rio em guarda, temendo que de fóra per aviso dos Mouros podia vir alguma Armada delles, de que podiam receber muito damno. Vinda a maré dante manhã, partíram os dous primos com a galeota, bargantijs, e catu-res; e como a maré ajudava o remo, e a vontade os braços, ao modo de quem corre pario naval por chegar ao premio da honra, com grandes gritas começáram ir pelo rio acima buscar os imigos. Estes como tinham fabido per alguns Negros da terra, que se lançáram dos navios de Pero de Faria a nado, que estava elle tão pobre de gente, que não ousava de os ir buscar, e não tinham ainda fabido da chegada de D. Jorge de Menezes, estavam mui fóra de ouvirem aquellas grandes gritas, e mais lhes pareceo ardil, que vontade de os ir commetter; porque se o suspeitaram, impediram a entrada do rio com estancias de artilheria na borda delle, como depois fizeram quan-Tom. III. P. II.

do Lopo Vaz de Sampayo os foi buscar, fegundo adiante veremos. Porém quando acudíram com feus paráos armados, e começáram a sentir as espingardas dos nossos, que os aguilhoavam de morte, avoavam em se tornar recolher a huma povoação, ou (por melhor dizer) a huma guarida, que pelo rio acima tinham, que era huma ponte que o atravessava, de cima da qual se podiam defender, ainda que o rio fosse coalhado de nossos bargantijs. Mas primeiro que lá chegassem, huns aqui, outros alli, desattentados com temor, hiam dar em secco, e juntamente alguns dos nossos faziam outro tanto, com que de huma parte, e da outra tudo era sangue, e fogo por estarem encalhados. D. Jorge de Menezes, como levava hum batel que demandava pouca agua, foi tanto polo rio acima té anteparar na ponte, e quasi a bote de lança esteve com os Mouros que estavam nella. Mas quando se vio só, e que alli fazia pouco, e abaixo ficava D. Jorge Tello com muitos catures dos Mouros, que o tinham cercado, tornou a elle. Os Mouros vendo que se tornava, cobráram coração, e vieram trás elle, na qual volta houve tanta detença, que vasava já a maré, e onde a terra fazia hum cotovelo, veio alli encalhar com a maior parte dos nossos catu-

# DECADA III. LIV. X. CAP. IX. 515

res. No qual tempo tiveram os Mouros espaço de ir buscar certas peças de artilheria que assessáram na ribanceira do rio, que alli era alcantilado, de que faziam muito damno aos nossos, matando, e ferindo nelles; e pera maior mal com hum tiro deram em hum nosso bargantim, e por o fogo lhe dar onde trazia a polvora, fez maravilhas, não sómente em arder de todo, mas em matar alguns homens. E outros que andavam na agua, não ousavam sahir em terra, temendo o grande número dos imigos, que os esperavam, e acudiam como estorninhos fobre elles, que os faziam metter debaixo da agua, por fugir ás fréchas. E muitos Mouros de oufados fe mettiam dentro na agua, e á força de braços os queriam affogar debaixo della: tanta oufadia dá hum pequeno favor quando algum defastre acontece, como os nossos naquelle tempo alli tiveram. D. Jorge de Menezes, quando se vio decepado sem poder ir atrás, nem adiante, mandou faltar na agua vinte homens do seu batel, com que ficou em nado, e metteo-se entre elles como hum leão açanhado do que té alli estava padecendo, e com hum falcão, e hum berço fez affastar os Mouros, com que se acolhêram a terra, e dando nos que estavam com as peças da artilheria, foi-lha tomar. Neste Kk ii

tempo acertou D. Jorge de ver hum grande corpo de gente, que vinha contra onde elle estava, entre a qual vio hum sombreiro de pé alto, que cubria a cabeça de hum homem a cavallo, per a qual infignia conheceo ser pessoa nobre. O qual sombreiro he trajo na India vindo da região China, e entre os Chijs não o póde trazer fenão hum homem Fidalgo, por fer infignia de nobreza, o que podemos chamar pallio de huma fó mão, ao respeito dos que vemos levar quatro homens, quando recebem algum grão Rey, ou Principe na entrada das Cidades, e nobres Villas de seu Estado. A feição, e tamanho deste redondo he ter sete, e oito palmos em diametro, e mais, ou menos, como cada hum quer, com abas ao modo de esperavel. O qual he de humas caninhas mui miudas, cubertas de tafetá, ou lenço, fegundo a pessoa tem o poder, ou dignidade, com muitos lavores de ouro, e louçainhas polos alparavazes, e tudo está armado sobre hum peão, ao modo do esperavel que dissemos, e as canas jogam todas, fechando, e abrindo pera o encolher, e estender. E quando querem que faça aquella grande cópa, com que faz sombra, mettem naquelle peão huma aste de páo mui leve, de comprimento de quinze palmos pouco mais, ou menos, e então · miles of the side of the sid

## DECADA III. LIV. X. CAP. IX. 517

correm com hum noete pelo páo acima, e té de todo se estender quando entesta no peão, e alli atravessam hum páo na aste, que alli tem hum furo, com que fecha, e não cahe pera baixo. E ha homens que levam este sombreiro de tomar o Sol tão destros, que ainda que o Senhor vá trotando no seu cavallo, não lhe ha de tocar o Sol em todo o corpo, e estes taes homens chamam na India Boi. E ver na Corte de hum Principe os Senhores que o acompanham cubertos com estes sombreiros de pé, arvorados fobre suas cabeças, dá-lhe grande magestade, por quão formosa cousa he quanta pompa mostram estas insignias de honra. E como D. Jorge de Menezes entendeo que podia fer algum Senhor o que trazia aquelle fombreiro, mandou per hum Canarij saber quem era, e trouxe-lhe recado fer hum Capitão d'ElRey de Narsinga Gentio, que vinha áquella terra arrecadar os rendimentos della, por ser sua, e que trazia comfigo vinte mil homens. D. Jorge como soube isto, mandou-lhe dizer, porque consentia aquelles ladrões na sua terra, pois ElRey de Narsinga era amigo d'El-Rey de Portugal, e entre elles havia paz. Ao que respondeo, que elle chegava de caminho naquelle instante, mas que logo os mandaria castigar per seus Capitaes, e

assi o fez, fazendo-os logo recolher com tanto imperio, como se foram seus escravos. Vendo D. Jorge a boa diligencia que elle nisso poz, consiado nelle, sahio em terra, e acompanhado de alguns Portuguezes, assi como estavam o foram ver, e dar agradecimentos do que fizera. E estiveram hum pouco fallando, té que a maré veio, que se espediram delle, tornando-se a embarcar, e recolher na Armada, onde acháram que lhes faleciam quarenta homens, por serem mortos, e feridos eram muitos. E havido conselho do que deviam fazer, determináram todolos tres Capitães de se não mover daquelle rio, e o fazer a faber a D. Henrique, pera mandar o que havia por bem que fizessem. E foi a tempo, que não estava elle em estado pera já entender naquellas cousas, por causa da sua enfermidade, que o tinha posto no extremo.

#### CAPITULO X.

Como o Governador D. Henrique crefcendo o mal de sua enfermidade, entrou na fortaleza de Cananor, onde primeiro que chegasse a hora da morte, provêo algumas cousas: e o que se fez depois que faleceo.

D Om Henrique, passado aquelle dia em que o trabalho, e paixão, que levou em buscar a entrada do rio que dissemos, causou açanhar a perna que trazia enferma, foi este mal tomando tanta posse, que descubertamente o Cirurgião, e Medico o aconselháram que se passasse á fortaleza, porque estava em estado de cura, que não convinha estar no galeão. Mas elle tinha o espirito tão accezo naquella viagem que fazia, que entreteve os Medicos quinze dias, sem querer mudar-se do galeão á fortaleza; e ainda padeceo tantos martyrios em cauterios de fogo, como fe a carne, em que faziam aquella obra, não fosse sua, e pasmavam os homens com ver a paciencia que tinha nos martyrios que lhe davam. Té que vencido mais de rogos, e admoestações, que de sua vontade, consentio ser levado á fortaleza, tendo já neste tempo huma chaga tão grande como huma palma de mão. E como

homem entregue á obrigação de seu officio mais, que a fua vontade; espedio a Jorge Cabral, que se fosse andar contra aquella parte de Ceilam, e Ilhas de Maldiva, sem o obrigar ir a outra parte, como tinha com elle assentado, pera a obra que elle trazia no seu peito, (como atrás dissemos.) E assi mandou D. Assonso de Menezes filho do Conde de Cantanhede com alguns navios dos que alli tinha, que se fosse lançar sobre a barra de Calecut, e não se movesse dalli té o elle mandar; e falecendo, se leixasse estar té vir outra pessoa, que per seu falecimento governasse. E vendo que os feus dias eram poucos, por lhe não ficar cousa por fazer do serviço d'ElRey, mandou chamar D. Simão de Menezes seu primo, Capitão da fortaleza, e a Antonio de Miranda d'Azevedo, e assi outros Fidalgos, e disse-lhes, que elle se via em estado que não podia acudir ás coutas do serviço d'ElRey: que pedia a elle Dom Simão, que pera as cousas da terra elle tomasse o cuidado de as fazer, e pera isso lhe dava todolos seus poderes; e as cousas da Armada, que estava alli, entregava a elle Antonio de Miranda, com outras taes palavras. E quanto ás cousas da governança da India, se N. Senhor o levasse, fariam o que ElRey seu Senhor mandava, E porém,

## DECADA III. LIV. X. CAP. X. 521

rém, porque a pessoa que o succederia, per ventura não sería presente, elle tinha feito hum papel, que appareceria por sua morte, em que nomeava huma pessoa que tinha qualidades, e Fidalguia pera poder governar, quando o outro não viesse. E elle jurava pela hora em que estava, que fazia isto por lhe parecer que assi convinha ao serviço d'ElRey, e bem, paz, e assocego de todos, que lhes pedia por mercê, polo que deviam á lealdade de fuas fidalguias, que assi o fizessem. E este papel, e nomeação não quiz alli mostrar, nem denunciar, por não dar materia de escandalo entre pesfoas, que tinham opinião que podia ser hum daquelles, como foi depois de seu falecimento, segundo adiante veremos. O qual falecimento foi logo dahi a dous dias, com todolos autos feitos de catholico varão, a vinte e tres de Fevereiro do anno de quinhentos e vinte e seis, em idade de trinta annos. Foi D. Henrique de Menezes filho de D. Fernando de Menezes, de alcunha o Roxo, era homem de grande, e honrada presença, a quem com razão se podia chamar gentil-homem. Era Catholico muito amigo da justiça, e trabalhava que se sizesse mui inteiramente pelos Ministros della. Limpo em seu officio, muito cubiçoso de honra, e sem nenhuma cubiça de fazenda, pof-

posto que andava na India, onde ha grande materia de tentações. E nelle não pudéra com justiça ser executado a lei Julia de pecuniis repetundis, de que o Senado Romano muito usava, a qual foi constituida por reprimir a cubiça, e avaricia dos Magistrados, principalmente quando presidiam nas Provincias a que eram enviados. Naturalmente era inclinado á guerra de Mouros, e bem affortunado nella, assi nas vezes que se achou em Africa nos lugares do Reyno de Féz, e Marrocos, como no que vimos na India esse pouco tempo que viveo. Muito amigo do ferviço d'ElRey, e dos homens, que elle via feguir esta sua natureza, e tinha grande odio a homens revoltosos, que foi causa de alguns Fidalgos se escandalizarem delle, sendo homem leve, conversavel, e não inflado, nem imperiofo. A maior tacha que teve foi hum pouco desconfiado, que lhe deo materia de alguns desgostos com Fidalgos; e porém não que por isso esta desconsiança o trouxesfe a estado de se vingar. Jaz o seu corpo na Capella de Sant-Iago na Igreja de Cananor, onde foi sepultado junto do Altar mór na parte do Evangelho, ao qual podemos crer que N. Senhor daria sua gloria, pois tantas vezes offereceo fua vida, pugnando com os infieis, e blasfemando do

## DECADA III. LIV. X. CAP. X. 523

seu nome. Foi casado com D. Guiomar da Cunha filha de Henrique de Figueiredo, de que houve estes filhos, D. Diogo, D. Simão, D. Antonia, que casou com D. Antonio filho fegundo do Conde de Abrantes, e D. Catharina, que casou com Antonio Dozem. Entre muitas cousas, que acontecêram depois da morte de D. Henrique, que lhe deram nome de ser homem amigo da justiça, foi o testemunho de dous Fidalgos seus imigos, dos quaes diremos feus nomes, por lhes pagar com a memoria deste feito quanto mais honra nisto ganháram, que no que tinham feito contra Mouros; a hum chamavam Belchior de Brito filho de Jorge de Brito Copeiro mór d'El-Rey D. Manuel; e ao outro D. Vasco de Lima filho de Duarte da Cunha. Este Belchior de Brito, ao tempo que D. Henrique faleceo estava prezo em Cochij por seu mandado, por algumas travessuras que tinha feito, de soberbo, e de grande opinião, parecendo-lhe pouco o estado da Îndia pera elle, e tudo isto procedia de ser cavalleiro, como de feito elle o era. E algumas vezes que D. Henrique passava junto de huma torre, onde elle estava prezo, como o sentia passar, a altas vozes dizia injúrias a D. Henrique, que se fora outro mais apassionado, elle o mandára castigar mui-

muito bem. Morto D. Henrique, Lopo Vaz de Sampayo em Cochij o mandou logo foltar, e elle se foi a Cananor, e a primeira cousa que sez, foi ir-se á Igreja onde D. Henrique jazia, e feita sua oração a Deos, foi-se á sua sepultura, e assentado em giolhos, e ditas algumas orações por fua alma com muitas lagrimas, no cruzeiro da Capella começa em alta voz fazer hum sermão das virtudes de D. Henrique, tão ordenadamente, que hum Theologo estudando pera prégar suas honras o não fizera melhor, em tanto que poz quasi toda a gente em lagrimas. E tudo era louvallo de justo, e amador da justiça; e que quanto o que tinha feito na sua prizão, fora como de homem sem odio, ou paixão, sómente como homem zelador da justica, e que fora pouco o que fizera pera o que elle tinha merecido. Quasi per o mesmo modo, por D. Vasco de Lima ser travesso, e brigoso, ao qual D. Henrique queria grande bem, por ser muito bom cavalleiro, e principalmente polo que fez em Calecut, tambem o castigou, e elle D. Vasco na propria Igreja veio fazer outra tal protestação. E ainda accrescentou mais, por saber que alguns homens murmuravam delle, dizendo, que se houvesse homem que contra D. Henrique dissesse o contrario do que elle alli dizia,

que

#### DECADA III. LIV. X. CAP. X. 525

que se mataria com elle. E Heitor da Silveira tambem depois delle falecido, em huma meza, em que comiam com elle muitos homens nobres, começou hum de má lingua de dizer mal de D. Henrique, pondo-lhe por tacha que não era pera fer Capitão, por fer tão cavalleiro, que fempre queria ser dos primeiros. E Heitor da Silveira, por este homem ser affamado de roim lingua, respondeo: Amaior tacha, que eu sube de D. Henrique, foi não desterrar quantas más linguas ha na India; e de Îhe avorrecer ouvir mal, alevantou-se da meza. Em aufencia do qual disse hum dos que alli comiam : Quem quer que disser mal de D. Henrique, eu me matarei com elle; e com isto sicou a meza quieta, e o outro julgado por quem era, folto na lingua, e atado nas mãos, e que fabia bufcar boas abrigadas, quando havia tormenta de pelejar com os imigos; e o nome do qual calamos, por fua honra, e pola nossa, cuja natureza he nesta nossa historia não publicar defeitos de partes, que não fazem a bem della.

FIM DO LIVRO X. DA DECADA III.



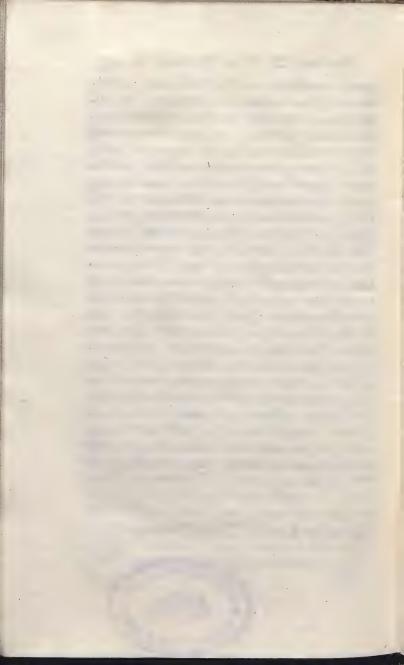











UNIVERSIDAD DE SEVILLA



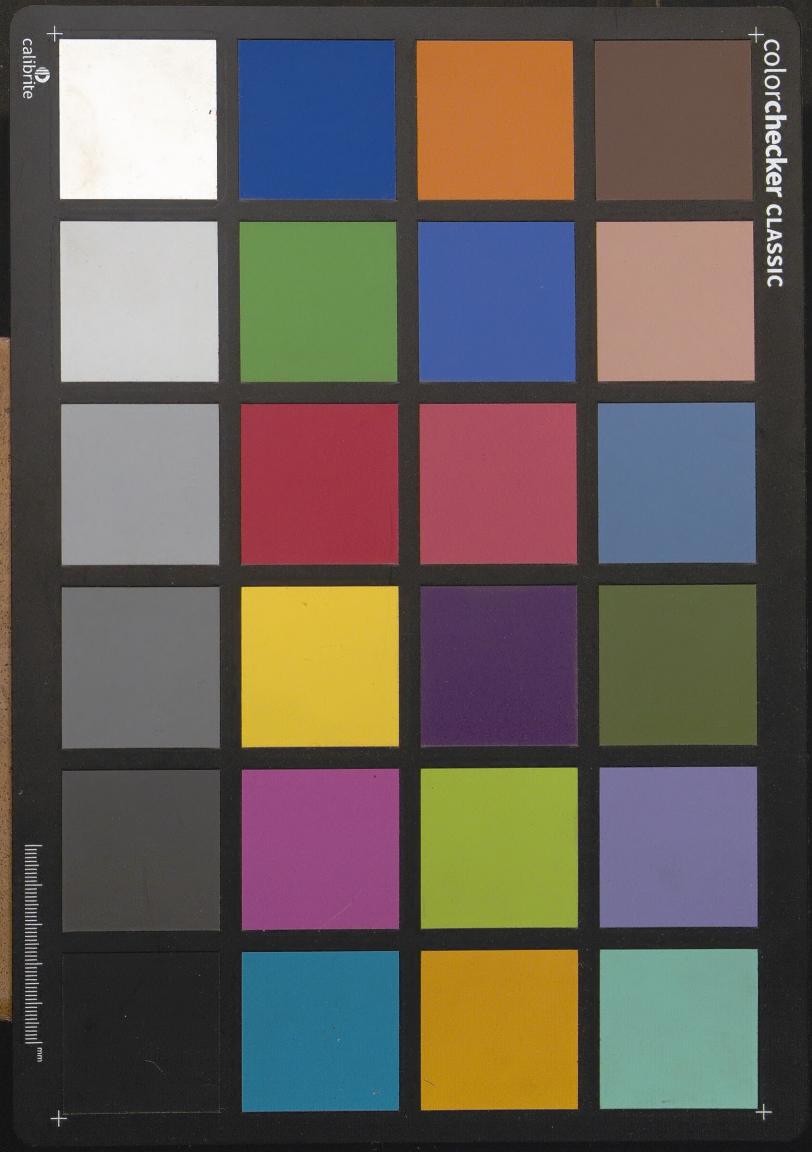